

Jueves, 30 de mayo de 2024. Año XXXV. Número: 12.579. Edición Madrid. Precio: 2 €

VÍA LIBRE A LA INVESTIGACIÓN DEL JUEZ A LA ESPOSA DEL PRESIDENTE

# El testigo clave en el 'caso Begoña' pide aplazar la cita por enfermedad pero colaborará

Carlos Barrabés solicita no declarar la próxima semana tras el agravamiento del cáncer que sufre y una patología derivada • Garantiza su compromiso total para aclarar los hechos

FRANCISCO PASCUAL MADRID El empresario Carlos Barrabés ha pedido al juez Peinado, instructor del

caso de Begoña Gómez, aplazar su

declaración como testigo prevista pa-

ra el próximo 6 de junio, por el agravamiento del cáncer que padece. Barrabés asegura estar comprometido con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos. Paginas 8 a 13

Marc Murtra recibió a Begoña Gómez en Indra, que aportó a su cátedra POR CARLOS SEGOVIA Pág. 9

# Sánchez y sus socios aprobarán hoy la amnistía, la ley que divide España

Expertos jurídicos la tachan de inconstitucional porque «vulnera el principio de igualdad»

MARISA CRUZ MADRID

El Congreso dará hoy luz verde a la ley de Amnistía, la primera de este tipo que se aprueba en democracia y

la que más ha logrado enfrentar a los españoles. La norma elimina los delitos cometidos durante el procés por el soberanismo catalán.

El perdón para Puigdemont, la cúpula del 'procés' y 419 activistas por cristina rubio Pág. 14

# Francisco Camps: decayó la Causa General contra un hombre

La investigación que arrancó con la compra de unos trajes fue disparatada e injusta desde el principio

ARCADI ESPADA Página 16

# Elecciones en México: una mujer para la 'silla del águila'

Los mexicanos escogerán este domingo al relevo de AMLO en el país más grande de habla española

DANIEL LOZANO PRIMER PLANO



CAMBIO DE SEXENIO

La candidata Claudia Sheinbaum, discípula de AMLO, es la favorita para ganar las elecciones presidenciales del domingo en México. Frente a ella emerge Xóchitl Gálvez, una indígena de origen humilde que se alza como la cabeza del frente opositor que incluye a los tradicionales PAN, PRI y PRD

# UNA MUJER PARA LA 'SILLA DEL ÁGUILA'

DANIEL LOZANO CIUDAD DE MÉXICO ¿Es posible en el México de hoy derrotar a un partido que encama a la Virgen Morena de Guadalupe y que tiene por líder a un pastor de masas, encarnación de la religión populista en tierras americanas? Cerca de cien millones de mexicanos responderán el domingo a semejante inquietud,

que ya tiene una certeza: el gran país

norteamericano, el mayor gigante de habla hispana, contará por primera vez con una mujer como presidenta durante los próximos seis años.

Casi todas las encuestas y la lógica política apuntan que será la ex alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, discípula favorita y alumna aplicada del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO, como si fuera el JFK de México) quien se siente en la silla del águila al frente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Otro nombre enraizado a la nación azteca y maya, como la corregidora Josefa Ortiz, la insurgente de la independencia; la escritora sor Juana Inés de la Cruz; la gran Frida Kahlo o la primera gobernadora, Griselda Álvarez Ponce de León. La pelea electoral de Sheinbaum es contra una rival inesperada de parecida estirpe, la misma que AMLO quiso fichar a toda costa por su proyección: Xóchiti Gálvez. A la cabeza del frente opositor Puerza y Corazón por México, en el que se incluyen su Partido de Acción Nacional (PAN) y los tradicionales Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), liderado por AMLO hace años, esta indígena de origen humilde se hizo empresaria tecnológica de éxito antes que enfrentar al todopoderoso primer mandatario.

«Es más que una elección, es elegir el proyecto de nación», impartió doctrina AMLO, quien tiene muy claro que estas presidenciales son más

CLAUDIA SHEINBAUM CANDIDATA DEL OFICIALISMO

# EL TRIUNFO DE TRANSFORMAR LA RECTITUD EN CERCANÍA

INÉS AMARELO CIUDAD DEMÉXICO La candidata del oficialismo a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, cierra su campaña para las elecciones que se celebran en el país azteca este próximo domingo después de haberse dado un gran baño de masas en todo territorio mexicano y habiendo transformado su imagen de mujer recta e intelectual en alguien que disfruta de estar cer-

A lo largo de la campaña electoral, que comenzó oficialmente el pasado 1 de marzo y terminó ayer, Sheinbaum recorrió la mayor cantidad de rincones del país que pudo, pareciendo que el cansancio no hace mella en ella, sino más bien que los buenos resultados en las encuestas

ca de los ciudadanos y cuya sonrisa

parece permanente.

la alientan a continuar.

El país latinoamericano acude a las urnas para celebrar las elecciones más grandes de su historia en las que se disputarán más de 20.700 cargos públicos, incluida la Presidencia del país, a la que se prevé que llegue por primera vez una mujer: Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez.

Según las últimas encuestas publicadas, el 56% del electorado mexicano se decantará en las urnas por la candidata oficialista, Sheinbaum, que parte con una ventaja de más de 20 puntos sobre su rival Gálvez.

Claudia Sheinbaum tuvo un ligero bajón en las encuestas entre abril y mayo y perdió algunos puntos que se llevó el candidato que ocupa el tercer puesto en intención de voto, con un 11%, pero el liderazgo de la favorita del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, es innegable.

Sheinbaum concurre a las elecciones como candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Su popularidad es más que evidente y ha ido creciendo desde que en el año 2018 asumiera la jefatura del Gobierno de la Ciudad de Mé-



EDUARDO VERDUGO / AP

xico y se posicionara como uno de los mayores apoyos del presidente López Obrador.

En septiembre de 2023, la aspirante a ser la primera presidenta de la historia de México venció en el proceso interno del partido con el 39,4% de los votos y, desde entonces, ha mantenido su popularidad con leves variaciones, llegando al cierre de campaña como la clara favorita Sheinbaum tiene 61 años, al igual que su principal rival para ocupar la silla del águila, Xóchitl Gálvez, que encabeza la coalición opositora Fuerza y Corazón por México y nació en el seno de una familia judía en la Ciudad de México.

Es hija de un químico y de una bióloga que participaron en el movimiento de 1968, una serie de manifestaciones en las que participaron estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de otras instituciones educativas mexicanas, además de profesores, profesionales, obreros y otros sectores sociales, contra el autoritarismo del Gobierno.

Durante su etapa universitaria, además de ser activa en movimientos estudiantiles, cursó la licenciatura de Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente estudió una maestría en Ingeniería Energética. También cursó un doctorado en Ingeniería Ambiental e inició su carrera política cuando el actual presidente era jefe de Gobierno de la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) entre 2000 y 2005, donde se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente.

Posteriormente, fue parte de la creación de Morena en 2014 y participó en la elaboración del Proyecto de Nación de López Obrador. Estuvo presente en el inicio de su plan de cambios en el país denominado Cuarta Transformación, movimiento al que pretende dar continuidad si llega a la Presidencia.

En numerosas ocasiones ha dicho que no busca sustituir al actual mandatario López Obrador, sino continuar su legado, aunque siempre insistiendo en que no estará a su sombra y que será ella quien gobierne el país.

CAMBIO DE SEXENIO

que un plebiscito, la palabra que tanto miedo da a los presidentes que encaran elecciones. «¿Queremos una oligarquía o una verdadera democracia, un Gobierno del pueblo?», resumió el hombre que conquistó los corazones de muchos mexicanos gracias a sus programas sociales, parecidos a los puestos en marcha por Hugo Chávez al princípio de su mandato. Los mismos que han consolidado su visión paternalista e intervencionista para la concentración del poder.

Desde la cruzada que puso en marcha tras su polémica derrota frente a Felipe Calderón en 2006, esos días en los que rozó el olvido pero donde nunca le faltó Sheinbaum, AMLO ha construido una figura a su imagen y semejanza. Durante seis años ha controlado el ritmo político desde las mañaneras en el Palacio Nacional, tan parecidas a los sermones que imparten sus fieles creyentes evangélicos.

«El humor social favorece la continuidad», aseguran los boletines internos de los estrategas, que suman sus atributos políticos, ponderados por los electores, y por los ingentes recursos operativos y financieros del oficialismo. El martilleo de AMLO contra Xóchitl ha conseguido también desanimar a parte de los indecisos.

#### ELLAS AL PODER

De esta forma, Sheinbaum, de 61 años, pasaría a formar parte de un club muy selecto, el de las mandatarias en América Latina, un mundo doblemente machista, tanto en lo social como en lo político. Se trata de mujeres que han llegado a lo más alto bajo la protección de un líder, en este caso AMLO, o en el caso de la hondureña Xiomara Castro de su marido, el ex presidente Mel Zelaya.

En los mismos parámetros estuvieron Cristina Fernández de Kirchner o Dilma Rousseff, nada que ver con el gran fenómeno político de la actualidad latinoamericana, la venezolana María Corina Machado, dirigente que se ha construido a sí misma sin la protección de ninguna sombra mas-

#### LA REGIÓN

#### LA PATRIA GRANDE QUEDA HUERFANA DE LÍDER

D. L.
López Obrador accedió al
poder en 2018, lo que para
muchos politólogos significó
el inicio de la segunda
mancha rosa (izquierdista)
sobre el continente. El líder
de Morena precedió a Alberto Fernández (Argentina),
Luis Arce (Bolivia), Gabriel
Boric (Chile), Gustavo Petro
(Colombia), Lula da Silva
(Brasil), Xiomara Castro
(Honduras) y Pedro Castillo

(Perú) y ya contaba con sus

buenas relaciones con Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Dada su experiencia, su ambición y la importancia estratégica de México, todos dieron por hecho que se pondría al frente de la Patria Grande, esa quimera integradora que une a izquierdistas, revolucionarios y populistas. De hecho, dirigentes muy cercanos empujaron la creación del Grupo de Puebla, como su canciller Alicia Bárcena, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, incluso el vicecanciller Maximiliano Reyes.

Pero no ha sido así. La Patria Grande se quedó huérfana de gran líder con la salida de AMLO. culina, como ya pasara con la chilena Michelle Bachelet.

Sheinbaum sabe lo que piensa AMLO, incluso su jefe se lo volvió a dejar muy claro, con tirón de orejas incluido, al inicio de la campaña. Nadie como ella para seguir su legado, impensable que se repitan guerras como la que protagonizan en Bolivia Luis Arce y Evo Morales.

Planes sociales exitosos, estabilidad económica, reconocimiento internacional, todo pareciera remar a favor de Morena. Pero México sufre la misma borrasca que buena parte de América: la inseguridad. Así lo recordaron The New York Times y The Washington Post, lo que provocó el enojo del mandatario contra los «medios conservadores».

Ambos coincidieron en que el crimen organizado se ha lanzado a la captura de pequeños gobiernos locales para garantizar sus negocios delictivos, de ahí el recrudecimiento de la violencia, que se ha cobrado la vida de al menos 34 candidatos.

# XÓCHTIL GÁLVEZ

CANDIDATA DE LA OPOSICIÓN

# LA EMPRESARIA DE ÉXITO QUE HACE GALA DE SUS RAÍCES INDÍGENAS

#### I. A. CIUDAD DE MÉXICO

Una mujer de 61 años con carrera en la política pero sobre todo en el mundo empresarial ocupa el segundo lugar en las encuestas para alcanzar la Presidencia de México.

El país vivirá en apenas tres días las elecciones más grandes de su historia en las que están en juego un total de 20.700 cargos públicos. El más valioso y poderoso, la Presidencia del país, estará ocupado por primera vez por una mujer. Y en esa pugna está Xóchitl Gálvez.

Una de las encuestas más recientes, de la casa Enkoll para El País y W Radio, realizada del 19 al 23 de mayo, indica que el 56% del electorado votará a la candidata oficialista, Sheinbaum. Mientras, el 33% detalló que dará su voto a Gálvez. Sheinbaum pasó de abril a mayo del 60% al 56%, porcentaje que se llevó el candidato que ocupa el tercer puesto en intención de voto, con un 11%.

Gálvez, una mujer que por su naturalidad -entre otras cosas-alcanza a una parte considerable de la población, se ha mantenido estable en las encuestas, representando la posibilidad de que regresen al poder los partidos hegemónicos, ya que encabeza Fuerza y Corazón por México. Esta coalición está formada por los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), agrupaciones políticas que gobernaron México en alternancia durante décadas. Gálvez será su candidata en la primera vez que estos tres partidos, históricos rivales, se unen.

En junio de 2023, cuando la candidata anunció sus aspiraciones presidenciales, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vaticinó que la coalición opositora impondría a Gálvez.

Esto después de que la ex senadora se convirtiese en una de las mayores opositoras del presidente, a quien criticó muchas de sus políticas. Los enfrentamientos culminaron con Gálvez a las puertas del Palacio Nacional, siéndole negada la entrada a una de las conferencias



HILDARÍOS / EFE

matutinas diarias del mandatario. Esto le dio una gran visibilidad, lo que aprovechó para encaminar su carrera hacia las elecciones, a pesar de que no ha logrado alcanzar a la candidata oficialista. Gálvez nació en Tepatepec, en el céntrico estado mexicano de Hidalgo. Es hija de padre indígena otomí y madre mestiza y se reivindica como indígena. Estudió Ingeniería de Computación en la reconocida Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde se especializó en Robótica y Sostenibilidad –entre otros– lo que la encaminó a trabajar en empresas relacionadas con la tecnología, e incluso a crear varias compañías. En 1994, recibió el Premio a la Empresaria del Año. En 1999, fue reconocida por el World Economic Forum de Davos como una de las «100 líderes globales del futuro del mundo».

No fue hasta el año 2000 cuando se incorporó a la vida política del país al ser nombrada titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006). En 2010, fue la candidata a gobernadora del estado de Hidalgo y ocupó varios puestos políticos hasta que en 2018 obtuvo su escaño como senadora por el PAN. En febrero de 2024, la empresaria se registró en el Instituto Nacional Electoral (INE) como candidata independiente por la coalición Fuerza y Corazón por México.

Desde entonces protagonizó momentos en el Senado muy comentados, como una ocasión en la que acudió disfrazada de dinosaurio, cuando se encadenó en una de las sedes del Senado o cuando llevó una réplica de Lego de la casa de Houston del hijo de López Obrador.

Xóchitl representa el punto intermedio entre el progresismo y la tradición, algo que, combinado con sus dotes comunicativas mostradas en visitas a múltiples lugares del país, interacciones con todo tipo de personas y vídeos cotidianos en las redes sociales, ha llegado a un gran sector de la población que ve en ella algo que buscan muchos mexicanos y que ella ha repetido en numerosas ocasiones como algo posible: ir de abajo a arriba.

CAMBIO DE SEXENIO

La impunidad y la invisibilización de los casos de feminicidios en el país azteca obligan a las mujeres a huir a países como España, donde encuentran una mayor protección y seguridad para vivir

# «SI ME QUEDO EN MÉXICO, ME VOLVERÁN A VIOLAR»

#### MARCELA GARCÍA ESPÍNOLA

Andrea tenía sólo 14 años la primera vez que la violaron, su agresor 22 y era el líder de la tropa de Scouts a la que ella pertenecía. En la tienda de campaña donde ocurrió, había dos personas más. «No recuerdo exactamente qué sucedió porque me perdí, sólo veía desde arriba cómo pasaba todo». A los 18 años, un amigo de su novio la violó después de una fiesta. Ella pensó: «No, otra vez me va a pasar». Sus conocidos comenzaron a lla-

maria «zorra» y «puta» por serle infiel a supareja. Se mudó al estado mexicano de Querétaro esperando encontrar paz, pero un policía se obsesionó con ella. La persiguió y la subió a la fuerza a su patrulla. Ella pedía que no le desgarraran el uniforme del trabajo porque aún no lo había pagado. Saltó y rodófuera del coche. Pue a la comisaría a denunciarlo y sólo se rieron de ella, empezaron a seguirla en grupo.

Andrea decidió que tenía que escaparse a Madrid o no saldría viva de la próxima agresión. «No puedo seguir en México, si me quedo me van a desaparecer, y si me violan una tercera vez, yo me mato».

En España se registraron 58 asesinatos a mujeres relacionados

con la violencia de género durante 2023, mientras que en México se contabilizaron 4.743 sin definir el delito. De acuerdo con cifras de ONU Mujeres, en promedio, en el país latinoamericano suceden u feminicidios en 24 horas. Esta cifra rebasa con creces lo ocurrido en territorio español, ya que en tan sólo cinco días se alcanzó el número de homicidios que acontecieron en el país norteamericano durante todo el año. La pandemia de feminicidios que azota a la nación está alimentada por la impunidad y la invisibilización de los casos.

En la pasada marcha del 8-M de Madrid, en el grupo de mexicanas, se leian carteles con frases: «¿Por qué me tuve que ir de México para sentirme segura?». Miles de mujeres se mudan a países europeos en busca

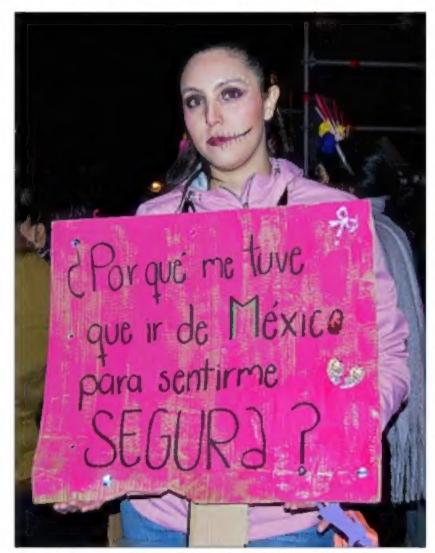

Una mexicana en la pasada marcha del 8-M, en Madrid. M. G. E.

de mejores condiciones de vida y seguridad. Este tipo de migración forzada está tomando auge, pero se está ocultando por el Gobierno, que prefiere no dar datos o investigar las causas.

En México, el feminicidio está definido dentro de su Código Penal, con el objetivo de diferenciarlo del homicidio. Lamentablemente, rara vez se logra tipificar así, ya que el sistema judicial mexicano tiene muchas fallas. En cambio, en España no se encuentra en el Código Penal, pero si en la Ley Orgánica 1/2004, que se enfoca en las medidas de protección integral contra la violencia de género. Aquí se recopilan las circunstancias en las que podría ocurrir este delito, además de medidas que ayudan a erradicar-lo, los castigos penales, y las acciones preventivas.

Mirna sufrió violencia doméstica durante 30 años, él no era el padre de su hija y aun así logró ponerla en su contra. Él la controlaba, la golpeaba y la aisiaba de su entorno, pues vivían en un pueblo del Estado de México apartado de todo y la castigaba con no llevar a su pequeña a la escuela.

«Cuando te repiten todo el tiempo que eres una basura, realmente te lo crees». Ella intentó irse en varias ocasiones, pero regresaba porque no se creía capaz de vivir sin él. Incluso cuando su hija le dijo que su padrastro la tocaba inapropiadamente. «A veces me salía, pero no me atrevía a dar el paso fuera de la calle. ¿Para qué lo hacía si iba a regresar?».

Su hija se fue y Mirna se quedó siete años más. En una de las borracheras de su ex esposo, ella le dijo que estaba cansada de él, y éste le ayudó a hacer las maletas. Lleva dos años viviendo sola y una relación distante con su hija por culpa de su agresor.

Las ofensas no terminan después de tres décadas de violencia física, sexual, económica y psicológica. Ella nunca huyó de México y es un ejemplo del desamparo de la sociedad que la juzgó. No obstante, lo que más le duele es que él aún tenga poder sobre sus asuntos y su familia.

En México existe una sensación de impunidad. Las mujeres reclaman al Gobierno que se les brinde más protección a los monumentos históricos que a ellas mismas. Debido a esto se han visto forzadas a exigir una respuesta de forma más drástica y radical.

El próximo domingo se celebran elecciones presidenciales y la elección de una mujer puede suponer un gran paso en un país con un elevado nível de vio-

lencia de género y profundas desigualdades de género. Lo que sí es de destacar es que cada vez más mujeres asumen cargos políticos en una nación todavía conservadora, en parte gracias a las leyes que promueven la paridad. Las dos candidatas en liza, Claudia Sheinbaumy Xóchitl Gál-

#### RETOS

## ASIGNATURAS PENDIENTES PARA EL NUEVO EJECUTIVO

Temas como el aborto, el matrimonio igualitario o la protección de la comunidad LGTB avanzaron durante el Gobierno de AMLO. Sin embargo, los grupos de activistas no bajan la guardia. México es el segundo país del mundo donde se cometen más asesinatos de personas transgénero después de Brasil, informa Afp.

EL ABORTO. Fue despenalizado a nivel federal, no por la vía política sino por una resolución de la Suprema Corte. Aún falta que se brinde este servicio en instituciones públicas de salud, una regulación que compete tanto al Poder Legislativo, dominado por el oficialista Morena, como a la secretaría de Salud.

#### LA INICIATIVA DEL ESTADO DE CHIHUAHA.

Un tribunal federal mexicano ordenó esta semana garantizar servicios de aborto voluntario hasta las 12,6 semanas de gestación en Chihuahua, estado en la frontera con EEUU, con lo que sumarían 12 de 32 entidades en México que reconocen la interrupción legal del embarazo, según Efe. Aunque la sentencia no obliga al Congreso de Chihuahua a realizar una reforma al Código Penal, el juzgado federal reconoció que las autoridades estatales actualmente violan la Constitución al no garantizar el acceso a servicios de aborto voluntario en hospitales y clínicas públicas.

CANNABIS. La regulación del uso recreativo de la marihuana también se empantanó en México. Aunque la Suprema Corte de Justicia despenalizó el uso de esta droga y la Cámara de Diputados discutió y aprobó su regulación, el asunto no avanzó en el Senado.



vez, han prometido poner solución a los desagravios contra la mujer.

#### VISIBILIZAR

Melisa Córdoba, psicoterapeuta familiar, ha destacado la importancia de visibilizar este problema. Para ella, que el Gobierno mexicano minimice estos delitos es en si una violencia psicológica sobre la población femenina y atenta contra su seguridad. Debido a esto los agresores se sienten libres de cometer estos actos sin temor a ser castigados, lo que impide que las mujeres se sientan a salvo en su propio hogar. Esto las ha obligado a buscar protección en otros lados, lo que ha provocado una migración fue-

CAMBIO DE SEXENIO



ra de Latinoamérica. Ante ello, España se convierte en un lugar ideal al no presentar una barrera de idioma.

Karen [nombre ficticio], activista de Amnistía Internacional México, explica que el origen de la falta de justicia es la incapacidad de recopilar pruebas que ayuden a los juicios. Muchos de los casos denunciados nunca llegan a ser resueltos por esto, lo que disminuye la probabilidad de que otras mujeres demanden algo que saben que no va a resolverse.

Asimismo, Citlali y Paola [nombres ficticios], psicólogas especializadas en tratamiento de víctimas dentro de las Fiscalías de la Ciudad de México, han afirmado que los ministerios públicos son los principales organismos que rompen la cadena de justicia. Éstos arman las carpetas de investigación, pero lo hacen sin una perspectiva de género, lo que en muchas ocasiones conlleva a una revictimización o desprotección de éstas.

Para Carmen García, directora de comunicación de la plataforma Chicas Poderosas y mexicana que vive en España, esto no sucede aqui, por lo que el país latinoamericano podría imitar este tipo de prácticas judiciales que optimicen la estructura legal.

Claudia trabajaba en un restaurante de la Ciudad de México con clientes de alto perfil a los que atendia de forma cordial. Podía recolectar propinas de hasta 2.700 euros al mes y la mejor opción para alcanzarlo era tener consumidores recurrentes.

Un día su jefa le pidió hablar con ella en el camerino, ahí la acusó de ser hombre y le pidió que se desvistiera. La mujer la tocó en busca de algo que no iba a encontrar y le pidió su identificación oficial. En ella aparece con su nombre oficial y el sexo femenino. Para Claudia no es incómodo hablar de que es una chica trans, sólo que prefiere hacerlo en un ambiente de confianza. De nada sirvió, la despi-

Marcha por el Dia de la Mujer, en Ciudad de

México, en 2022.

M.G.E.

fue hostigada laboralmente, prefirió no demandar, ya que «no quería perder dinero de sus ahorros en abogados». Asegura que una de sus compañeras la inculpó porque le estaba yendo mejor que a ella. Actualmente vive en México, pero reconoce las diferencias entre España y cómo la trataban aquí cuando vi-

dieron al día siguiente. Pese a que ella

#### ESPAÑA COMO EJEMPLO

vió una temporada en Madrid.

En España existe un Ministerio de Igualdad que está enfocado sólo a la equidad de género, cosa que no sucede en México. Aun con menos casos de violencia, hay programas gubernamentales preventivos y efectivos. A pesar de que en México también existen este tipo de proyectos, se les ha dejado de otorgar presupuesto por parte del Gobierno Federal. Lo que significa un claro abandono hacia la protección de las mujeres. Además, en España la línea de atención 016 representa un contacto inicial paralas mujeres que están en una situación de emergencia. Aquí se les brinda atención psicosocial y asesoramiento Jurídico, incluso de ser necesario, las envían a alguno de los centros especializados.

El principal problema de la violencia de género es que existe una relación de poder entre la víctima y el victimario, de acuerdo con Susana Enciso, psicóloga especializada en esta temática. Ella afirma que el machismo es estructural y proviene de la educación que se ha recibido durante generaciones.

Conforme a lo dicho por ella, cualquier mujer puede ser víctima, pero los agresores sí cumplen un perfil, uno en el que se creen superior a ésta y con el derecho a mandarla.

Araceli nunca recibió un golpe de su ex esposo, pero sí algo que la marcó: le quitó a sus hijos. Durante 20 años ha sufrido maltrato psicológico, pero a raíz de la pandemia decidió divorciarse y mudarse a Murcia para cuidar de su madre. A partir de entonces él ha ejercido violencia vicaria sobre ella. Él tenía la custodia de sus hijos y recibía pensión pese a que en la sentencia del caso se expresó: «No puede culpabilizarse a una mujer que, por crisis matrimonial, haya optado por cambiar su domicilio a otra localidad». Ella decidió estudiar Derecho para ocupar su mente.

Después de su cambio de residencia, su hijo menor de 14 años se escapóen varias ocasiones para estar con su madre, porque su padre lo maltrataba. En una ocasión el pequeño llamó a la Guardia Civil por un incidente, pero ella sabía que debía devolverlo a casa de su ex esposo porque él tenía la custodia. Le partía el corazón dejarlo con él. Ahora su hijo vive con ella en Murcia, pero no ha sido fácil para él: «Que tú renunciaras a todo, no significa que yo pueda hacerlo tan facilmente», le expresa cuando extraña a sus amigos y cosas.

El otro hijo de 15 años casi no le ha-

bla porque su padre le ha prometido comprarle un iPhone.

Los testimonios recogidos coinciden en que la educación es clave para eliminar el machismo que genera la violencia de género. La psicóloga Susana Enciso concluye que toda la sociedad puede actuar como agentes sociales en estos sucesos, así se podrían romper los patrones y enfocarse en las nuevas generaciones, que serán los encargados de realizar el cambio real.

De igual manera, la psicoterapeuta Melisa Córdoba explica la importancia de visibilizar la lucha de estas mujeres, para que otras se reconozcan y también puedan alzar la voz. Asimismo aconseja tratar a las mujeres violentadas como sobrevivientes, para que puedan salir adelante y crear una red de apoyo ante casos de emergencia. Incluso si esto significa prepararlas por si vuelven al entorno de violencia, pero nunca dejarlas solas o menospreciar sus problemas.

Fernanda estaba en un ambiente de confianza cuando la violaron, estaba en su casa con su novio. Ella le dijo que no y él continuó. Por años tuvo un recuerdo borroso de lo que había sucedido y se cuestionaba si realmente se había tratado de un abuso por parte de él. Cuando lo confrontó, él lo aceptó para después retractarse, pero comenzaron las amenazas. Tuvo miedo de salir de casa por meses y se sumió en una depresión.

No podía denunciarlo legalmente porque él pertenece a una familia importante del norte de México, Cuando esto sucedió, hace casi 10 años, aún no existía una ley que le otorgara órdenes de restricción. Su abogada le explicó que sólo podían dejar un antecedente penal. «Si me mataba, sólo quedaría que él era el principal sospechoso, pero tampoco aseguraba que obtuviera justicia».

Tras años de terapia, ella intentó continuar con su vida, pero en un viaje con amigos, otra persona la violó. «No puede ser que me volviera a pasar», pensaba mientras recibía atención negligente en la clínica donde fue a solicitar la pastilla del día después. En ocasiones su agresor la acecha en redes sociales y ella siente temor a encontrárselo. Ahora intenta reconstruir su vida en Madrid, donde se mudó para que su labor como profesional ayude a más mujeres.

Karen, activista de Amnistía Internacional, opina que las «organizaciones civiles entran donde hay fallos en el Gobierno, pero como sociedad debemos dejar de buscar a la víctima perfecta y no juzgar a las mujeres antes que a los responsables».

Las mujeres mexicanas deben migrar para huir de sus agresores o para obtener la independencia que no tienen en un país que las revictimiza. Como afirman las expertas, en este proceso todos son parte responsable y ejecutora del cambio. Desde los gobiernos que deben crear programas para visibilizar esta problemática hasta las instituciones educativas.

# **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUEN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual SUBDIRECTORES: Roberto Benito, Juan

Roberto Benito, Juan Fornicles, María González Mantoca, Jorge Bustos, Levre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Susirez, Esteban Urreiztieta.



EDITORA: Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luis. 25. 28033 Madrid. Teléfono de costacto:

91 443 50 00

ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli, Laura Múgica

DIRECTOR DE NEGOCIO: José Jesús López Gálvex COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD Unidad Editorial, S. A.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD: Sergio Cobos

Pirmitado en 1989 por Alfonso de Saltas, Pedro I. Raminez, frafaiso Fraga y Avan Gunzalez.

**GUILLERMO LASSO** 

Balance y retos del

convulso Ecuador

♠ El ex presidente de

Ecuador – que en 2021 derrotó al partido de Rafael

Correa-hace balance de su

gestión en el libro 900 días.

Una obra para comprender

Democracia y Resultados.

# No existe una conspiración, sí una investigación objetiva

EL SÓLIDO AUTO con el que la Audiencia Provincial de Madrid avala la investigación judicial a Begoña Gómez desmonta el relato político y mediático oficialista, que achaca la instrucción a una sucesión de «bulos» periodísticos que, a su vez, formarían parte de una conspiración de la «derecha» y de la «ultraderecha» para acosar a Pedro Sánchez y a su mujez. Con independencia de cómo acabe el proceso judicial, estamos ante un problema político de primer orden.

Según la Audiencia –que responde a un «inédito» recurso presentado por la Fiscalía—, en la exclusiva periodística que legitima la investigación hay «indicios objetivos» que obligan a indagar si Begoña Gómez se sirvió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia en la adjudi-

cación de «sustanciosos contratos» públicos a cambio de influir en su carrera personal. Se refieren los magistrados, sobre todo, a los dos contratos en los que Gómez medió a favor de la consultora Innova Next, cuyo empresario,

Carlos Barrabés, organizó el máster de la Complutense que ella codirige. Como informamos hoy, Barrabés, testigo clave, ha anunciado que colaborará con la Justicia. Se vuelve a poner de relieve que el papel de la prensa no es dictar sentencias, pero si fiscalizar al poder y arrojar luz sobre sus sombras. La información está al servicio de la verdad y de la ciudadanía, por incómoda que sea. Y así se han desvelado los mayores casos de corrupción de este país, como la financiación ilegal de Filesa o los GAL.

La mujer del presidente está en su derecho de

ejercer la labor profesional que considere, pero, aunque en España no exista una regulación de la figura del consorte del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez no deja de ser la mujer del presidente: su actividad tiene que estar fuera de toda sospecha. Existen unos códigos de conducta básicos cuya ruptura no tiene por qué implicar una responsabilidad penal, pero sí ética y política. El proceder de Gómez sería inimaginable en cualquier país de nuestro entorno. Además, también la Fiscalía europea está investigando a las empresas que ella avaló.

En su auto, la Audiencia es muy contundente contra la Fiscalía. Sostiene que el Ministerio Fiscal pretende «impedir toda investigación» sobre Gómez y que extrapolar su postura a cualquier proceso penal generaría «lagunas de

## Con independencia de cómo acabe el proceso judicial, estamos ante un problema político de primer orden

impunidad en toda actividad delictiva» donde la obtención de pruebas sea compleja. La Audiencia señala que el fin y las garantías del proceso penal están diseñadas en «sentido contrario» al defendido por el fiscal.

Que la investigación siga sus cauces con todas las garantías procesales es esencial, no sólo para determinar si la mujer del presidente del Gobierno ha cometido tráfico de influencias y corrupción en los negocios, sino también para que la ciudadanía conozca los hechos y pueda valorarlos.

#### LA MIRADA



40.51.51

#### Poner freno a los excesos del turismo exige regular los pisos vacacionales

MITIGAR los excesos del turismo pasa por una regulación nítida, técnica y carente de prejuicios ideológicos que acabe con la proliferación irregular de los pisos vacacionales. Valencia, siguiendo los pasos de Madrid, ha decretado una moratoria de licencias, mientras Palma ha prohibido las nuevas viviendas de alquiler turístico. El descon-

trol del alquiler vacacional se ha convertido en una inquietud transversal en las grandes ciudades que ha llevado a ayuntamientos del PP y del PSOE a poner coto a una situación que supone una competencia desleal a las cadenas hoteleras, tensiona la movilidad y el mercado de la vivienda y, en algunos casos, genera molestias a los vecinos y problemas de seguridad. El turismo, que aporta el 13% del PIB, es un motor de la economía española, como constata el Banco de España. Ello obliga a consensuar unas bases reguladoras

capaces de detener la oferta ilegal –disparada en Baleares o Canarias– que la comisión de expertos creada por el Gobierno no ha logrado impulsar. En las 25 principales urbes españolas, las plazas en pisos turísticos aumentaron un 25% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2023, según Exceltur. La desregularización solo puede corregirse con una normativa que permita un equilibrio entre una legítima actividad económica y un turismo sostenible y de calidad.

#### VOX POPULI



FRANCISCO CAMPS

#### Absuelto por la Audiencia Nacional

♣ El ex presidente de la Generalitat valenciana ha sido absuelto por la Audiencia Nacional 15 años después por la última causa del caso Güntel que tenía pendiente. Según el tribunal, «no existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión» en las adjudicaciones a la trama de Francisco Correa.



MARTIN BARON

#### Una memoria sobre el valor de informar

♦ El ex director dei

Washington Post presenta
hoy en Madrid Frente al
poder (La Esfera de los
Libros), en el que relata la
batalla del diario contra la
desinformación en la era
Trump. Un choque entre
poderes que subraya la
relevancia del buen
periodismo para
contrarrestar las fake news.



MARIANO JABONERO

#### Premio Princesa de Asturias para la OEI

♦ La Organización de
Estados Iberoamericanos
para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (OEI),
de la que es secretario
general, ha recibido el
Premio Princesa de
Asturias de Cooperación
Internacional por su labor
como mayor organismo de
cooperación multilateral
iberoamericano.



BEGOÑA ARANA

#### Premio Telva Solidaridad 2024

♣ La fundadora de la
Asociación Nuevo Hogar
Betania, que desde los 23
años se ha especializado
en la recuperación
emocional de niñas y
Jóvenes víctimas de
explotación sexual, recibió
ayer el Premio Telva
Solidaridad 2024. Desde
2011, la organización ha
atendido a 16.024 mujeres.



CARLOS E. ABRANTES

#### Padre futbolístico de Vinicius

♠ El director de la Escolinha del Flamengo, una de las 125 escuelas del club en Brasil, recuerda en nuestras páginas cómo descubrió a Vinicius, un «niño tímido» que se transformaba en el campo. La estrella del Real Madrid aspira este sábado a levantar su segunda Champions League.

# **OPINIÓN**

ANDAN MUY preocupados en el PP por la competencia. El PP y lo que podríamos llamar su entorno, que alcanza a los más insospechados rincones. Cualquier crítica se considera bajo sospecha, y los más entregados hasta tiran del comodin Putin como otros tiran del comodin Franco. Con admirables contorsiones lógicas y empíricas encajan en un mismo guion conspirativo al comunismo con la extrema derecha, a Stalin con Solzhenitsyn, autor de lectura obligatoria en las escuelas y genuina inspiración intelectual del autócrata ruso, si una tiene.

Los populares y sus voceros deberían ser un poco más tolerantes; después de todo, blasonan de liberales, un sintagma que en ciertas bocas resulta todavía más impreciso de lo que ya es de natural, que liberales también eran J. S. Mill, Rawis y un Hayek bastante más socialdemócrata de lo que nos cuentan. Pero, claro, dilucidar las fuentes intelectuales del PP es casi tan complicado como averiguar sus puntos de vista políticos. Consiguieron transitar por las elecciones autonómi-



CON PERPLEJIDAD FÉLIX OVEJERO

# El PP reivindica la 'doctrina Bilardo'

cas catalanas sin nombrar la amnistía y hemos visto a Feijóo implorar perdón por el 155 a la burguesía catalana, la más cobarde de las burguesias, y ya es decir, que no hay clase social más cobarde. Y, al poco, pues sale con lo contrario: críticas a la burguesía y manifestación contra la amnistía.

Que den por buena

cualquier cosa poco tiene que ver con la tolerancia, la virtud más liberal. Al revés: de pronto, parecen paranoicos. Cualquiera con perfil propio les parece sospechoso de conspiración. Si hasta han recuperado aquella obscena teoría de la pinza con la que, desde El País, se maltrató a Anguita por compartir elementales valoraciones democráticas con Aznar, sin que importara que PSOE y PP votaran casi siempre juntos en el Parlamento, como mostró Martín Seco en La pinza.

En consecuencia con ese espíritu iliberal se han entregado a la doctrina Bilardo: al enemigo, ni agua. Y no les faltan recursos para secar voces, que ya sabemos que la libertad de opinar no camina de la mano de la libertad de empresa. Tampoco les falta miopía: ciegan opciones políticas que, por igualitarias, jamás competirán con ellos. Incluso en las europeas, donde no opera la sórdida contabilidad de D'Hondt.

Pero lo que más me preocupa de su falta de perfil es lo que permite anticipar si llegan a ganar. Exactamente, nada. Como otras veces, no corregirán ni una coma de los desatinos de este tiempo. No desandarán camino. Y eso es muy serio. Porque lo peor, con ser malo, de Sánchez no es lo que ha hecho, sino lo que ha tenido que hacer para hacer lo que ha hecho: la degradación institucional, que se quedará para siempre. Y entonces, legitimada.



# El problema no es Begoña Gómez

SOBRE Begoña Gómez corren muchas inexactitudes, y no me refiero a la caverna derechista, sino a quienes se sienten obligados a defender una conducta que quizá no sea delictiva pero sí alucinante. Entre esos defensores -nunca falla- está la Fiscalía, que dice que cuando Gómez recomendaba a la UTE de su colaborador Carlos Barrabés para que recibiera contratos públicos, lo hacía en calidad de «profesional» y no de mujer del presidente. Aun en el caso de que esa fuera su dulce intención, parece difícil que las administraciones y las empresas puedan tratarla como tratarían a cualquier codirector de los más de 5.000 másteres que en España se han multiplicado como setas. Igualmente se hace complicado imaginar que el presidente de Indra reciba personalmente a una simple profesional que quiere que le creen gratuitamente un software sobre sostenibilidad (que es la burbuja de la burbuja).

La cosa es que la pareja de un presidente nunca deja de serlo, porque el presidente tampoco deja de serlo mientras ejerce el cargo. Por eso el problema no es ella. Actuara de forma descontrolada o bien con el aplauso explícito de Pedro Sánchez, la responsabilidad política le corresponde exclusivamente a él.

Otra inexactitud que alcanza el nivel de mentira —decir bulo es ya tan hortera como decir woke— es esa teoría según la cual ninguna investigación judicial seria puede basarse en «recortes de prensa». Así es como han empezado miles de ellas en la historia del mundo, no sé si millones. Habrá que recordar que no toda causa abierta termina en condena. Hay condenas que incluso mutan en absolución. Por eso no estaría mal que el poder político respetara al judicial. Como subrayó ayer la Audiencia Provincial en su importante auto, en esos recortes de prensa presentados como denuncia por la siempre sospechosa Manos Limpias hay informaciones inciertas y meras conjeturas, pero también un relato de hechos con indicios «objetivos» de un posible delito de tráfico de influencias. Se verá.

De nuevo, el problema, antes que penal, es político: ¿es aceptable en un país desarrollado que la mujer del presidente se conduzca así?

El presidente tiene un problema de fácil solución. Ya que el abogado de su esposa, Antonio Camacho, ha colaborado en la negociación de la amnistía, lo ideal sería que también ella pudiera beneficiarse de la ley. No hay razón para excluirla, ahora que sabemos que el lawfare actúa no sólo contra el independentismo, sino contra todo lo que esté a la izquierda de Francisco Camps.

#### RICARDO



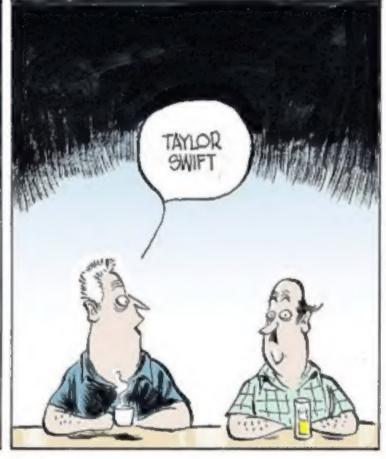

EL HECHO de que la Audiencia de Madrid avale que el juez Peinado siga investigando a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, confirma que cuando Pedro Sánchez dio por terminados sus cinco días de pensar, a lo mejor no lo tenía todo pensado.

El presidente había concluido que podía bajar de la montaña, sacudirse el fango, y llegar a las europeas llevan-

do a los palestinos a la tierra prometida, sin que el pueblo elegido por Dios rompiera lazos con el Gobierno elegido por Puigdemont.

A veces pienso que es imposible que queden españoles



Epitafio a su Gobierno: «A la mierda» Que la desesperación se haya instalado en el Gobierno no se refleja en que no paren de repetir la palabra fango. Si acaso lo que confirma es su falta de imaginación. Mucho más sintomático fue el «a la mierda» que le soltó Yolanda Díaz a la oposición ayer en el Congreso, y que sectores

que se crean lo de la amenaza de la

ultraderecha, pero luego leo que

detienen a un tipo por liderar una

secta a base de «lefazos místicos» y

de la izquierda se apresuraron en comparar con el «a la mierda» de José Antonio Labordeta desde la tribuna hace 21 años, como si la ministra, en vez de insultar, recitara.

se me pasa.

Que lo hubiera dicho antes Labordeta libra a la ministra

de Trabajo de tener que pedir disculpas. De hecho, quien se las reclame podría ser acusado de falta de sensibilidad cultural; e incluso animaría a Yolanda Díaz a mandarlo a la mierda otra vez, pero más en plan Fernando Fernán Gómez; o a subir el tono recitándole algo de Francisco Umbral, o de Camilo José Cela, pidiendo al mismo tiempo a los ujieres que le aproximen hasta su escaño una palangana con un litro de agua, y que la oposición sepa al fin lo que piensa de ellos.

Labordeta le contó a Évole que quería que tiraran sus cenizas al monte, pero que si lo enterraban le pusieran «a la mierda» de epitafio. Por suerte su espíritu deambula por los Pirineos. Ahora el «a la mierda» parece el epitafio que Yolanda Díaz dedica al propio Pedro Sánchez. Aunque al que de verdad apunta es al del mausoleo de Torrero del político regeneracionista Joaquín Costa, que también solía citar en las entrevistas Labordeta: «Nuevo Moisés de una España en éxodo. No legisló».

# LA INVESTIGACIÓN

## LOS ARGUMENTOS DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE BEGOÑA GÓMEZ

«Se deduce que existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo». «La pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación (...) es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva».

# «Indicios» contra Begoña Gómez

 La Audiencia Provincial da vía libre al juez Peinado para investigar la recomendación de la mujer de Sánchez al empresario Barrabés
 El tribunal critica el «inusual» esfuerzo de la Fiscalía por archivar

#### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

«Con la denuncia se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación». Con este argumento, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid dio ayer vía libre al magistrado Juan Carlos Peinado para investigar la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El tribunal, que deliberó el martes a puerta cerrada sobre el recurso del fiscal y comunicó ayer su decisión, avala que el instructor de Plaza de Castilla (Madrid) pueda continuar la instrucción sobre la mujer de Pedro Sánchez «practicando las diligencias que se consideren necesarias» respecto del papel desarrollado por Gómez cuando recomendó por escrito al empresario Juan Carlos Barrabés.

De todos los hechos atribuidos a la esposa de Pedro Sánchez, el tribunal pone el foco en las ayudas recibidas por la UTE de Juan Carlos Barrabés –lnnova Next SLU– donde «sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación».

En caso contrario, la Audiencia califica de «inverosímil» la mediación de la mujer del presidente del Gobierno en el rescate de Globalia. Los jueces creen que estos hechos, denunciados por Manos Limpias, constituyen una conjetura «más allá de llamativas coincidencias temporales y personales» que «quizá hu-



Begoña Gómez, junto a Pedro Sánchez durante un mitin previo a las elecciones generales del 23-J. GTRES

bieran merecido activar controles administrativos previos garantes de los principios de transparencia y buen gobierno». En su auto, ponencia del magistrado Jesús Bergés, la Sección 23 detalla las adjudicaciones públicas que obtuvo Barrabés y alude a las cartas de recomendación firmadas por Gómez a la vez que recuerda que, «según se desprende de la información que se acompaña con la denuncia, el empresario Carlos Barrabés organizó el Máster de la Universidad Complutense, de Transformación Social Competitiva que dirige la denunciada». Asimismo, la resolución indica que la UTE de Juan Carlos Barrabés se hizo con contratos con Red.es «ganando a ofertas económicas más atractivas» tras la recomendación de Gómez, explican los jueces.

Los magistrados califican de «hecho notorio» que Gómez sea esposa del presidente del Gobierno y creen que «existen indicios acerca de la presunta comisión de un hecho delictivo» que debe ser investigado.

En la resolución notificada ayer, la Audiencia centra los hechos de la investigación en la *noticia criminis* – desvelada por El Confidencial-sobre la relación de la cónyuge de Sánchez con el citado consultor y señala que de la misma se infiere que Gómez «podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia personal de recomendación en la adjudicación de sustanciosos contratos de adjudicación pública en favor de determinadas empresas que, al tiempo, le prestan soporte, ventaja o beneficio en el desarrollo exponencial de su carrera profesional».

Por otro lado, la Saia explica que para la admisión a trámite de la denuncia «basta la verosimilitud, la mera posibilidad fundada, muy alejada de los indicios racionales suficientes de criminalidad que sirve para el procesamiento o prose-

SESIÓN DE CONTROL JORGE BUSTOS

# La democracia freudiana del doctor Sánchez

La coalición está deshecha, los socios se retraen calculando su esperanza de vida, el

Gobierno pierde votaciones, la investidura en Cataluña sigue empantanada, España no tiene presupuestos, los incendios diplomáticos copan la agenda y la esposa del presidente ha sido imputada por corrupción. Pero estamos en campaña y toca ponerle buena cara al temporal. Pedro se esfuerza por sonreir ante los fotógrafos, aunque el bruxismo mandibular le delata. Marichús Montero presume de salud económica, aunque la carraspera afea su triunfalismo. Y Yolanda Díaz ríe desesperadamente hasta convertir sus ojos en ranuras de felicidad oriental, caminito del nirvana, que se consumará suponemos cuando Sumar termine de diluirse en la nada. De ahí la perplejidad de

Jaime de Olano (PP): «¿Para esto nació Sumar, para tapar la porquería del PSOE?».

La psique presidencial ha transferido su galopante paranoia a la política nacional y parte de la internacional. Lo digo con admiración: nunca en España un presidente (es verdad que también doctor) había emulado la hazaña de Freud, que consistió en desprestigiar la salud como una fase transitoria de la enfermedad, estado por defecto de la mente humana. Antes un periódico destapaba un caso de corrupción y la opinión pública exigía explicaciones al presunto corrupto, no al periódico; antes un juez imputaba al entorno de un político y la gente se indignaba con el político, no con el

juez; antes un presidente —o una Infantadeclaraba su amor para excusar su corresponsabilidad en un posible delito y en su
propio partido —o en la Familia Realcundía el bochorno en lugar de golpes de
pecho de viuda folclórica. Pedro ha volteado el sistema inmune de la nación para que
ataque al remedio y no al virus, en la
esperanza de pescar votos en el río revuelto
de la insanía general. Like a bridge over
troubled water, que cantaban Simon y
Garfunkel. Como un (Óscar) puente sobre
el fango. De modo que el 9 de junio no
asistiremos tanto a un escrutinio electoral
como a un autodiagnóstico social.

Feljóo sigue anclado en la política

cución por los trámites del procedimiento abreviado».

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid decidió el pasado mes de abril incoar diligencias previas por el papel desarrollado por Gómez respecto de diversos contratos de adjudicaciones públicas obtenidos por el empresario y consultor Barrabés. El instructor admitió a trámite la denuncia del sindicato Manos Limpias por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios sin recabar el informe del fiscal.

Por su parte, el Ministerio Público interpuso en tiempo récord un recurso directo de apelación ante la Audiencia para tratar de cerrar la inves-

Sala es muy crítica con la actuación de la Fiscalia que dirige Álvaro García Ortiz: «La pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación amparándose en una taxativa interpretación típica, ab initio, en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva (...) El fin y las garantías del procedimiento están diseñadas en sentido contrario».

tigación. Ahora, la

La Audiencia de Madrid deja claro que «al inicio» de una investigación penal «debe bastar, como venimos repitiendo, una sospecha fundada en datos objetivos y verificables que tendrá que ir decantándose y superando los filtros establecidos para, en su caso, llamar a alguien a decla-

rar como investigada, posteriormente acordar la continuación del procedimiento y finalmente poder condenar. Si por el contrario, verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas la hipótesis se diluye procederá acordar el archivo inmediato».

Por su parte, el instructor Peinado-que deberá dar ahora instruccomo su abogado al ex ministro socialista Antonio Camacho.

Por otra parte, en el auto notificado ayer, la Audiencia estimó parcialmente el recurso del fiscal en lo referente al secreto de sumario, aunque el mismo ya había sido alzado

por el juez.

Contra el auto notificado ayer no cabe interponer recurso alguno. El juez Juan Carlos Peinado tiene así libres las manos para poder continuar con la investigación abierta a la esposa del jefe del Ejecutivo.

Tras conocer ayer la noticia del respaldo a Peinado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes Félix Bolaños, sostuvo que «lo esencial aquí es que la Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, como no puede ser de otra manera, y que la Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO, que es el que desmiente y el que desmonta una por una todas las falacias que dieron lugar a la denuncia falsa del sindicato

ultraderechista Manos Limpias». El ministro hizo estas declaraciones antes de asistir a un acto sobre becas para opositar a las carreras Judicial y Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al Cuerpo de Abogados del Estado.informa Europa Press.

# EL CASO BEGOÑA GÓMEZ', **ENELIBEX**

Las ramificaciones sobre la

actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno han alcanzado al IBEX 35, el principal índice bursátil de referencia de la Bolsa. Según 'El Confidencial', Begoña Gómez negoció con dos empresas cotizadas, Indra y Telefónica, además de con Google, para que hicieran un 'software' para su máster en la Universidad Complutense de Madrid de forma gratuita. Además, es un tema que está marcando la actualidad política cuando la campaña de las elecciones europeas ha alcanzado su ecuador. Aun así, todas las fuentes del PSOE consultadas por este periódico coinciden en que internamente hay «absoluta tranquilidad» sobre el impacto negativo que pudiera tener este asunto para el partido en el resultado del 9 de junio.

#### ciones para acotar la investigación a los contratos de Barrabés siguiendo las pautas de la Audiencia Provincial-otorgó desde un primer momento la condición de investigada a Gómez, aunque no la citó a declarar. Fuentes jurídicas consultadas informan de que se pretendió así no generar indefensión a la esposa de Pedro Sánchez. Esta ha designado

# Murtra recibió a Gómez para su pedido en Indra

El presidente respaldó una aportación tecnológica al máster

CARLOS SEGOVIA MADRID

El presidente de Indra, Marc Murtra, recibió en persona a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la empresa cuando

ésta quiso interesarse por el proyecto que donaba a su cátedra.

El hecho de que el propio Murtra dedicara tiempo a un proyecto que es económicamente insignificante para la multinacional evidencia que Gómez tiene un poder ante empresas reguladas o participadas por el Estado

que va más allá del que ostenta de directora de una cátedra en la Universidad Complutense.

Un portavoz de Indra declina ha-

cer comentarios a EL MUNDO sobre esta reunión en Indra entre Murtra y Gómez, aunque fuentes conocedoras la sitúan en 2022 cuando la esposa de Pedro Sánchez se interesó por cómo iba la plataforma tecnológica que Indra cedía a su cátedra para medir cómo las empresas cumplen los objetivos sociales y medioambientales.

Indra tiene a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) como primer accionista y Murtra fue nombrado presidente en 2021 a propuesta del Gobierno y con gran choque con los

consejeros independientes que no lo consideraban adecuado para relevar a Fernando Abril-Martorell.

Como publicó este diario el pasado 7 de abril, grupos regulados o incluso públicos han venido ayudando de forma directa, indirecta o en especie a la cátedra que dirige

Gómez en la Complutense. Uno de ellos es Indra, que, según publicó este miércoles El Confidencial, llegó a someter a sus órganos de gobierno esta aportación por si in-

> cumplia normas de buen gobierno a petición de uno de sus directivos, Luis Abril, pero hubo visto bueno. El hecho de que el propio Murtra se interesara por este proyecto, valorado en menos de 100.000 euros cuando Indra tiene una cartera de pedidos de 7.000 millones, evidencia el respaldo al más

alto nivel de este gesto con la cátedra universitaria. Según las citadas fuentes, Abril, actual número tres y responsable de la división encuentra la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, cuyo desarrollo finalizó en el segundo semestre de 2022». Telefónica y Google participaron junto con Indra en dar ayuda tecnológica en especia a la cátedra. La empresa que preside José María Álvarez-Pallete emitió un comunicado enmarcando también su colaboración en su actividad habitual con «universidades». En el caso de Telefónica, no comenta si la relación con Gómez la llevó su consejero delegado en España, Sergio Oslé.

Estas empresas son sólo algunas de las que favorecen la cátedra. Los patrocinadores principales hasta este mes de octubre son la Fundación la Caixa y Reale Seguros, que





Imagen de Begoña Gómez con empresarios en Fitur contenida en el sumario. E.M.

tecnológica Minsait, también asistió al encuentro con Gómez.

En un comunicado oficial, Indra sostiene que que «durante los dos últimos años Indra y Minsait han colaborado en proyectos que incuben a más de 30 universidades y cátedras entre las que también se no prevén continuar. También el actual presidente de la patronal Conpymes, José María Torre, ha sido patrocinador. Gómez ha dado apoyo público a Conpymes en su rivalidad con CEOE y Cepyme. Por otra parte, empresas como Quirón y Correos, subvencionan alumnos.

antigua: esa que consideraba que la corrupción es corrupción. Que valerte del estatus de mujer de presidente para hacer negocios y mejorar tu (inexistente hasta la fecha) carrera profesional está feo. Por eso invoca la situación procesal de Institución Gómez, la acción de la Fiscalía europea, la reacción de la Fiscalía española (Alvarone García Ortiz sigue ejerciendo mientras pueda de «abogado de familia» de los Sánchez-Gómez, como denunció Gamarra) y el clamoroso encubrimiento del marido de Institución. A todo esto Pedro respondía: «Usted chapotee que yo sigo gobernando». Cuando el jefe de la oposición le preguntó si creía que toda la prensa de aquí y de fuera

es fango, el presidente se mordió la lengua para no contestar: «Salvo la que yo controlo, por supuesto». Pronunció «fango» unas setecientas veces en dos minutos.

Interpelaron a Pedro dos portavoces más y los dos evidenciaron sintomas claros de nueva política: aquella que dimite del control parlamentario y corre en auxilio del sospechoso con poder. Aitor Esteban se interesó por la electricidad en la industria: fue como preguntar a un caco por la marca del boiso que acaba de tironearle a una señora. A lone Belarra le preocupan sobre todo Pablo e Irene, porque las hipotecas no se pagan sin euroescaño. También le preocupan el fascismo de la oposición y el belicismo del

Gobierno, pero bastante más lo primero que lo segundo. Por eso Pedro se permitió abroncar a su exministra por subrayar la distancia entre Moncloa y Galapagar en vez de festejar su común pasión por el falafel y la kufiya. Ione quiere que Pedro diga «genocidio» y Pedro quiere absorber por completo a la extrema izquierda: comparen ustedes la diferencia de ambición.

Abascal no estaba porque anda ocupado fotografiándose con Netanyahu, no vaya a ser que le pille una sola campaña electoral sin cumplir con el exacto papel que Pedro Sánchez ha diseñado para él. Para ambos. Ironizó sobre esa pinza Cayetana Álvarez de Toledo, liderando a las claras la nueva

estrategia de confrontación del PP: «Vox está de romería electoralista: parece que su Agenda 2030 consiste en que Sánchez siga por entonces en el Gobierno». Luego se centró en Bolaños, contra quien también cargó Miguel Mano de Piedra Tellado. Mucha artillería para un valido que confía en hurtar el cuello a la rumoreada guadaña estival de P. Amo a fuerza de repetir «ultraderecha» como si lo fueran a prohibir. ¿Seguirá funcionando el miedo al lobo a estas alturas o los españoles le han visto el truco, según afirmó Sémper? Lo sabremos el 9-J, pero al lado de Hamas y de Otegi, en palabras de Cayetana, Abascal parece un lobo desdentado y Giorgia Meioni es Caperucita Roja.

# **EL PROTAGONISTA**

# FEIJÓO A **SÁNCHEZ:** «LO SABÍA Y LO TAPÓ»

Alberto Núñez Feijóo acusó ayer a Pedro Sánchez de conocer la condición de «investigada» de su mujer, Begoña Gómez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y omitírselo a la ciudadanía cuando escribió la carta con la que se dio un plazo de cinco de días para pensar si dimitía. «Usted lo sabía y lo tapó», le recriminó el líder del PP al presidente del Gobierno a quien -durante la sesión de control en el Congresopidió una vez más explicaciones sobre un caso de corrupción que, aseguró, «afecta a la Moncloa». FOTO: BERNARDO DÍAZ



# El testigo clave pide más tiempo y promete ayudar

Barrabés solicita al juez aplazar su declaración por una grave enfermedad

### FRANCISCO PASCUAL MADRID

El testigo clave del caso de Begoña Gómez, el empresario Carlos Barrabés, pedirá al Juez Juan Carlos Peinado un aplazamiento de su declaración por el agravamiento de la enfermedad tumoral que padece.

Barrabés está citado para el próximo día 6, pero está tratando de recuperarse de una larga convalecencia por una dolencia de tipo canceroso y una patología relacionada con éste que le afecta a los huesos y reduce de forma severa su movilidad.

Tanto el juez instructor como la Audiencia Provincial de Madrid, que el martes avaló sus investigaciones, consideran que este empresario es

la pieza fundamental para determinar si la esposa de Pedro Sánchez incurrió en un delito de tráfico de influencias. Barrabés es el consultor y emprendedor al que Begoña Gómez encargó el diseño del Máster de Transformación Social Competitiva que dirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

Según reveló El Confidencial, con posterioridad a esto una unión temporal de empresas (UTE) liderada por la consultora de Barrabés, llamada Innova Next, obtuvo contratos públicos por valor de casi diez millones de euros. Las adjudicaciones se produjeron en 2021, en plena pandemia, cuando sus compañías atravesaban dificultades. Fueron concedidos por la firma del Estado Red.es. que depende del Ministerio de Economía, y la oferta de Innova Next nunca fue la más barata, pero acabó imponiéndose por criterios subjetivos. Begoña Gómez firmó una declaración de interés y apoyo para que máster fueran las adjudicatarias.

En un escrito remitido al juez, Barrabés explica que tiene un tumor desde hace más de un año. Adicio-

nalmente, ha desarrollado una enfermedad de sintomatología ósea que le afecta especialmente a la cadera v reduce su movilidad. El agravamiento de su estado de salud se ha producido en los dos últimos meses, durante los que ha permanecido casi ininterrumpidamente ingresado en centros hospitalarios.

La solicitud de aplazamiento va acompañada de un informe médico firmado por facultativos del Hospital Doce de Octubre de Madrid en el que se ratifica con todo tipo de de-

las empresas del diseñador de su

cualquier tipo de delito.

Carlos Barrabés, E.M.

nifiesta permanentemente a disposición de la Justicia y dispuesto a declarar en cuanto su estado de salud se lo permita. Barrabés expresa su compromiso de total colaboración. La vinculación entre Begoña Gómez y este empresario ha adquirido mayor trascendencia tras el auto de la Audiencia Provincial de Madrid del martes. En él, la sala delimita de forma muy concreta el perímetro a investigar: deja fuera los

talle la gravedad de sus patologías, así como las limitaciones que le pro-

voca. No obstante, el testigo se ma-

contactos de la mujer del presidente con la empresa Globalia, que le firmó un contrato de patrocinio a su Cátedra Africa Center en el Instituto de Empresa y luego fue rescatada por el Estado con 475 millones de euros. Y, sin embargo, ve indicios de posibles delitos en las actividades de Gómez respecto de las empresas de Barrabés.

Begoña Gómez tiene condición de «investigada» en la causa, mientras que Barrabés está citado como testigo y, por tanto, está obligado a decir la verdad. La relación entre ambos se remonta a años atrás. Gómez ha citado a Barrabés en la residencia del Palacio de la Moncloa, incluso para que explicara al presidente su visión sobre cómo ayudar a las empresas en crisis.

El empresario no ha negado su relación con la esposa del jefe del Ejecutivo, ni que recabara su apoyo en los concursos, si bien siempre ha rechazado que hubiera incurrido en

> A expensas de lo que el magistrado decida sobre Barrabés, tiene prevista una ronda de declaraciones para los días 6 y 7 de la semana próxima. Están citados David Cierco, exdirector general de Red.es; el director de Economía Digital de esa entidad, Luis Prieto, y el director adjunto de Asesoría Ju-

rídica Ignacio Espejo-Saavedra. También debe comparecer otro exdirector general de esta entidad, Alberto Martinez, y Martin Bernardos, abogado de Innova Next, que forma parte del Grupo Barrabés.

# Golpe del Supremo a la maniobra de García Ortiz

Rechaza por «extemporánea» la recusación de los magistrados que decidirán su futuro

#### **ANGELA MARTIALAY MADRID**

Nueva derrota judicial del máximo responsable del Ministerio Fiscal. El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite de plano por «extemporánea» la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como cabeza visible de la Fiscalía. En el auto, el Alto Tribunal condena al pago de las costas procesales a García Ortiz.

Calvo, como instructor del incidente de recusación, subraya que «sin necesidad de examinar la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación que se propone, baste señalar que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 223,1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, (...), la formulación de la recusación es extemporánea». Dicho artículo establece que esta debe plantearse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, ya que, de lo contrario, no se admitirá a trámite.

En su escrito de recusación, el fiscal general cuestionaba la imparcialidad de los cuatro magistrados recusados -Pablo Lucas, Luis María Diez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero-, por haber firmado la sentencia que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Supremo por desviación de poder.

La APIF se opuso a la recusación planteada y la Abogacía del Estado



Álvaro García Ortiz. ARABA PRESS

no formuló alegaciones. Por su parte, los cuatro magistrados recusados en un informe conjunto señalaron que la recusación era «mani-

fiestamente extemporánea». El instructor del Tribunal Supremo incide en las fechas para argumentar que resulta «enteramente inconsistente» el argumento del fiscal general sobre que se enteró de la composición de la sala «después de su personación en el proceso», que fue acordada el 14 de marzo de 2024. Subraya el juez que la composición de las distintas secciones de la Sala Tercera del Supremo se publican en el BOE, y que la del año judicial en curso se publicó el 22 de diciembre de 2023, con una modificación por jubilación también publicitada en el BOE el 13 de febrero de 2024.





Antiquorum, lider mundial en subastas relojeras, organiza una jornada gratuita de peritaje de piezas de relojería con su experto internacional, el Señor Etienne Lemenager.

# Joyería Grassy, Gran Vía 1, 28013 Madrid Martes 4 de junio de 11h a 20h

Les agradecemos que contacten para pedir cita con:

Email: silvina.bellini@grassy.es Silvina Bellini | Tel. 91 532 1007







# WWW.ANTIQUORUM.SWISS

3, RUE DU MONT-BLANC, 1201 GENEVA 1 - SWITZERLAND TEL. +41 (0)22 909 28 50 | FAX. +41 (0)22 909 28 60





# El Congreso aprueba la amnistía: la ley más divisiva de la democracia

El borrado de los delitos del 'procés' abre una triple batalla política, social y jurídica

#### MARISA CRUZ MADRID

El Congreso dará hoy luz verde a la ley de Amrustía levantando, con una mayoría previsible de 178 votos a favor frente a 172 en contra, el veto impues to por el Senado. La Cámara aprobará así el borrado de los delitos cometidos bajo el paraguas de un proceso independentista que abarca doce años. desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. Será esta la primera amnistía aprobada en España en periodo plenamente democrático y será también la ley que, desde la entrada en vigor de la Constitución, más profundamente ha dividi do a los partidos políticos, a los juristas y a los españoles.

El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, partidario de la ley, considera que el debate en tomo a esta iniciativa es uno de los más importantes de la historia

constitucional española. Y tiene razón a juzgar por el cruce de análisis que ha suscitado a lo largo de su tramitación, pese al intento del Gobierno por acallar la discusión evitando los informes de los órganos constitucionales, imponiendo un procedimiento de urgencia y sorteando en el Congreso las comparecencias de expertos para valorar el contenido y sus consecuencias.

Aún así, el debate ha sido impara-

ble, intenso y contundente poniendo de manifiesto que, al menos hasta la fecha, la iniciativa se ha erigido como un muro que divide a los españoles, más alto que el levantado por ninguna otra norma.

En democracia ha habido leyes muy polémicas a las que el PP se opuso tenazmente. Baste señalar la fey del matrimonio homosexual, de 2005, la del aborto, de 2010 o la de eutanasia, de 2021. Las tres suscitaron enconadas discusiones pero ninguna enfrentó tan abiertamente a unos políticos con otros, a unos juristas con otros y sobre todo a unos españoles con otros.

Las encuestas que en su momento realizó el CIS señalaban que todas es-

> tas normas, ampliadoras de derechos. contaban, más allá de la guerra políti ca, con amplio respaldo social. En el caso de la eutanasia el 77% de los ciudadanos se mostraba

a favor: en el caso del matrimonio homosexual, el 66% y en el caso del aborto, tal y como se reguló en 2010, sólo suscitaba el rechazo rotundo de un 26%. Sobre la amnistía, el CIS no ha realizado ningún sondeo.

En el terreno político las posiciones son meridianas. El PSOE, un par tido que siempre negó su constitucionalidad, cambió radicalmente de opinión cuando Pedro Sánchez necesitó ofrecérsela a Carles Puigdemont a cambio de sus votos para ser investido presidente del Gobierno. Así, desde el pasado 23 de julio, los socialistas se convirtieron en los promotores de la medida de gracia.

En su apoyo se concentran las formaciones Independentistas y nacionalistas: Junts, ERC, BNG, EH Bildu v PNV. Las dos primeras porque son be-

neficiarias directas de la medida y las otras tres porque con la amnistia se da un espaldarazo a sus aspiraciones de autodeterminación. Sumar y Podemos también forman parte del núcleo de fendiendo la plurinacionalidad de Es paña pese a que la Constitución establece su unidad indisoluble.

Enfrente se sitúan, en abierta oposición, PP, Vox, UPN y Coalición Cana-

ria, partidos para los que la amnistía es un trueque de votos por impunidad que no tiene cabida en la Carta Mag na, rompe la igualdad entre los españoles y enmienda la plana a las altas instancias judiciales - Supremo y Constitucional- hasta el punto de atentar contra la separación de poderes.

Más sofisticada es la batalla entre juristas, que se ha librado en los me dios de comunicación, en los círculos académicos y, sobre todo, en el Senado. Entre los profesores que defienden la constitucionalidad e incluso la necesidad de la amnistia destacan los catedraticos de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo o Luis María López Guerra y los penalistas Nicolás Garcia Rivas y Manuel Cancio.

Este grupo parte del principio de que no hay limite en el ejercicio de la



#### Puigdemont, su gobierno y diputados de la CUP, al proclamar la independencia el 27-0, tras el referéndum del 1 O. JAVI MARTINEZ

#### intento de alcanzar La Moncloa, gastó una última bala y convocó la primera manifestación contra la amnistia. Entre 40,000 y 60,000 personas se congregaron en Madrid para oponerse a esa medida, aunque les fuese a costar la investidura cinco días después. En-

tonces ya se abrió la veda socialista.

▶ 5 DE OCTUBRE. Sanchez habla abier tamente de amnistía. Por primera vez, reconoció estar «negociando» el perdón a los líderes del procés y, al día siguiente, aprovechando la celebración sentenció. Aquella defensa abierta an de la cumbre de la Unión Europea en Granada, definió la medida como «una te la militancia despertó también las forma de tratar de superar las conseprimeras posturas críticas dentro del cuencias judiciales de la crisis». partido -la más notable, la del presi-

▶ 28 DE OCTUBRE. El PSOE da el sí definitivo a la ley. El Comité Federal del Partido Socialista sirvió como puesta de largo de la norma, con Sanchez argumentando que concedería esta me dida «en nombre de España y en de fensa de la convivencia». «Hay que hacer de la necesidad virtud: es la única vía posible para que haya Gobierno». dente castellanomanchego, García-Page-y la directiva socialista trató de acallarias reforzando su postura con una consulta a las bases el 4 de noviembre. Aunque la pregunta que Ferraz hizo a la militancia no hacía referencia explícita a la amnistía - capoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoria necesana? →, el sí del 87% se re cibió en la directiva como un aval para el perión a los encausados. Días antes. el 30 de octubre, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Car les Puigdemont posaron en Waterloo (Bélgica) para cerrar el acuerdo, bajo la foto con una urna del ilegal 1-0.

# 48 horas del 'no' al 'si' y 200 días frente al clamor ciudadano

El Gobierno y sus

socios levantarán

el veto del Senado

con 178 votos

El giro de Sánchez el 23-J llevó a 10 meses de cesiones a Junts y marchas en contra

#### PALOMA H. MATELLANO MADRID

«El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido», se comprometía Pedro Sánchez el 21 julio de 2023, a 48 horas de las elecciones generales, negando que sus concesiones a los líderes del *procés* fuesen a ir más allá de «indultos condicionados» ya aprobados. Pasaron 10 meses, dos redaccio nes de la ley, un aluvión de criticas -ex ternas e internas- e innumerables ba tallas políticas. Ningún socialista veía viable la amnistia antes de aquel 23-J. Consideraban los indultos suficiente para «abrir un nuevo tiempo de diálogo» y se oponian a la medida de gracia porque «no está contemplada en la Constitución», «Supone el olvido»,

«significa que el poder judicial no existe» y «está fuera de las leves» argumentaron hasta io ministros Montero, Bolaños, Grande-Mariaska y Planas...-.

► 21 DE JULIO DE 2023. Sánchez niega por última vez. «El independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido». sentenció en TVE, como en La Sexta el día anterior. Y subrayaba, rotundo, que «no» concedería esta medida ni a cambio de la investidura. Sin embargo, tras los comicios, el silencio sobre la amnistía se impuso en Ferraz.

▶24 DE SEPTIEMBRE. Primera mani festación en contra. El PP, en visperas de fracasar -anunciadamente- en su

miciativa legislativa y por tanto, los titulares de la misma -el Gobierno, los grupos parlamentarios- están habi litados para elaborar y presentar cua lesquiera proyectos o proposiciones de ley a las Cortes Generales que son. en palabras de Pérez Royo, «el único órgano que puede crear derecho al tener encomendada la función legislativa y contar con la legitimación de mocrática directa». En este sentido, sostienen que no hace falta que la amnistía aparezca expresamente recogida en la Carta Magna.

Garda Rivas por su parte niega que colisione con la separación de poderes porque el legislador es «el dueño de la política criminal del Estado». López Guerra y Cancio también consideran que la ley cabe en la Constitución pero plantean dudas por la forma en la que se ha tramitado e incluso por su oportunidad politica.

En el grupo de juristas contrarios a la ley destacan nombres como el del catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat que mantiene sin matices la inconstitucionalidad de la amnistía porque «vulnera el principio de igualdad» al destipificar delitos sólo para determinadas personas pero que se guirán siéndolo para el resto de los ciudadanos. En el mismo sentido se expresa el profesor, Carlos Vidal.

El catedratico de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández rechaza la norma por ser «fruto de un trato». De la misma opinión es Cristina Dexeus, presidenta del Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho. Fernández argumenta que en la Constitución, señala «no hay si



za a la luz del Derecho comunitario y recuerda que para los delitos de malversación, corrupción o terrorismo la UE «exige sanciones penales efectivas y disuasorias». Admite que propiciar la reconciliación y la convivencia son objetivos legítimos pero señala que en este caso, los líderes del procés, no dudan en repetir que volverán a hacerlo. Es necesario, dice, «demostrar el interés general de la amnistia y contrastar lo con la realidad de sus beneficianos». En su opinión, la ley «rompe las reglas de la convivencia y la igualdad y estabiece un doble rasero que quiebra el principio de proporcionalidad y el de seguridad jurídica». Apunta, además, que ejerce una «presión inadmisible sobre los jueces y tribunales» conminándolos a anular su labor en un plazo de dos meses y ordenando efectos no suspensivos para los recursos y medidas cautelares. Mangas alerta de que se pretende «alterar incluso la cuestión prejudicial ante el TJUE» algo que es «absolutamente ilegal». En este punto insiste también la catedrática Teresa Freixes, para quien la ley es un «disparate jurídico».

Finalmente, Belén Becerril, profesora titular de Derecho de la UE, pone el acento en el informe de la Comisión de Venecia apuntando que incluye observaciones que llevan a concluir que la ley no cumple con los estándares que exige la Unión y menciona expresamente las directivas sobre lucha contra el fraude y contra el terrorismo.

nistía, desechada por inconstitucional. El PSOE señaló que los populares se habían quedado sin argumentos y. aunque no pudo sacar rédito electoral. logró desviar el foco. Un mes después, el informe de la Comisión de Venecia pedía limitar el alcance de la norma. pero Ferraz no frenó; lo recibió como «un respaldo a la legitimidad de la ley»,

▶14 DE MARZO. Primera aprobación en el Congreso, con las imposiciones

▶12 DE MAYO. Elecciones catalanas. La solida victoria de Illa y la desmovilización independentista sirvieron al PSOE para celebrar la amnistía, aunque en realidad Sánchez no presumió de ella en campaña, por la oposición entre su propio electorado. De hecho, el presidente arrancó la campaña con su carta de reflexión para virar la agenda.

▶ 30 DE MAYO. Aprobación definitiva del PP, el pasado domingo -menos nu-



de Junts para blindar a Pugdemont.

de la amnistia, devuelta con el veto del Senado. Pese a la quinta manifestación merosa-, Sánchez presume hoy de ser autor del perdón del 1-Om y espera un rechazo contenido, muy inferior al de tres meses atrás, en las Europeas.



# La autoamnistía que nació de una derrota

Hoy se vota la Ley de Amnistía. Culmina la investidura de Sánchez. La agencia sita en Moncloa es una fabrica de contenidos. Un surtidor de significantes en pos de emociones. Del fango a Rafah, «Lo más relevante es saber que en la vida como en la politica la verdad es la reabdad». El sofisma es un ardid. Lo elaboró Sánchez con doblez. Para Sánchez la realidad es la ficción que construye cada día. Por eso Moncloa no cesa de generar tramas, porque el remolino de sus ficciones nos atrapa en la superficie. Nos engulle el trazo grueso. Si parásemos un momento y no nos distra jese la prestidigitación reparariamos en que todos los contenidos y trifulcas son superficiales. El fondo de la cuestión es uno -ahora realmente dos-, en el que desembocaremos cuando destejamos la urdimbre de Sánchez y desmontemos la tramoya: Sánchez perdió las elecciones del 23-J. Todo en Sánchez es producto de una renuncia que asumió, sonado y cómplice, su partido.

Renuncia+derrota=autoamnistia. El PSOE es una filial que gestiona intereses periféricos en función de las necesidades de Sánchez, Sólo procesa demandas y peticiones, sea cual sea su naturaleza y magnitud, que le permitan mantener abierto su

de su pomposa prosodia en pandemia al arbitrario encierro y a los negocios de su entorno con el material sanitario... De su trucada amenaza de renuncia a la cátedra de su esposa -que no es ni licenciada-.

Con su «la verdad es la realidad», Sánchez, que hace de mini Hume desprovisto de código ético, pretende hacernos creer que la verdad es unicamente lo que perciben los sentidos. Moncloa guarda un arsenal de ficciones para aturdir a la audiencia. Si la simulación no cesa, los sentidos no procesan. De modo que nos desprendemos de valotes y razones. La verdad se reduce al resultado inmediato y visible de una acción. Sánchez incluye en su manual una última añagaza: el resultado lo valora Sánchez exclusivamente en virtud de su propósito: la duración. Sánchez goza de dos ventajas: un monumental aparato de propaganda y, sobre todo, su heterodoxía moral, que le permite proceder sin bridas. Por eso se permite pactar una amnistía y a la carta para quien necesitó para su investidura y que rompe con los principios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica.

Cerdán esperó en el hall de un hotel suizo a que le recibiera, crecido, Puigdemont. El prófugo impuso sus condicio-

## «Sánchez incluye en su manual una añagaza. El resultado lo valora exclusivamente en virtud de su propósito: la duración»

establecimiento. No es poca cosa, porque la otra cuestión de fondo tiene que ver con los negocios y tinglados, con el complejo pequeñoburgués y aspiraciones 'gatopardistas' de la familla Sánchez & Gómez. Es dificil encontrar algo en Sánchez que no constituya o resulte de un trapicheo, desde su tesis a la uma escondida y el intento de amaño en el comité federal socialista de Puerto Hurraco'; de la moción de censura al abrazo con Iglesias; de la ministra Delgado a la fiscal Delgado... de la fiscal Delgado al fiscal García Ortiz:

nes al pacto de investidura. Obligó al PSOE a asumir las tesis de lawfare los jueces contra el pueblo. Antes, Sánchez sustituyó al letrado mayor por dos motivos: para asegurarse el trámite de la espuria ley y porque cree que el poder se ejerce y ostenta. Recientemente Illa ganó las elecciones en Cataluña, renació Puigdemont y ERC se hundió. Para Sánchez, esta es la realidad de la amnistía. Para el resto de españoles el resultado es que, desde hoy, hay delitos sin sanción si se cometen en nombre de la duración de Sánchez.



► 13-16 DE NOVIEMBRE. EI PSOE registra la amnistía y Sánchez es investido. Pese a que en aquellos días se suce dian las protestas nocturnas a las puer tas de la sede socialista, y el PP organizó una segunda manifestación, el 12 de noviembre. Se colapsó el centro de Madrid y una multitud se concentró en todas las capitales de provincia, en una imagen de impacto. Las respectivas delegaciones del Gobierno reconocieron más de medio millón de asistentes, que la estimación del PP doblaba. Pero el lunes 13, el PSOE registró en solitario la proposición de ley de amnistía. Justo hace hoy 200 días. Lo hi zo a sólo tres jornadas del Pleno de investidura del que Sánchez salió como

presidente, con el si de Junts. Negociaciones y manifestaciones se sucedieron los meses siguientes: una tercera del PP el 3 de diciembre y otra el 28 de enero, dos días antes del gran revés.

▶ 30 DE ENERO. Junts, con orden explicita de Puigdemont, vota en contra de la ley en el Congreso porque el PSOE no había accedido a suprimir de la lista de delitos no amnistiables el terrorismo y la traición. Prórroga de un mes.

► 10 DE FEBRERO. En plena campaña de las elecciones gallegas, se supo que Peijóo habia «estudiado durante 24 ho ras» -en sus negociaciones con Junts para la investidura- la opción de la am-

# ESPAÑA EL PERDÓN DEL 1-O LOS AMNISTIADOS

# Hasta 419 activistas beneficiados y Puigdemont no aclara su futuro

El independentismo aplaude la amnistía y ya exige «otra parada»: el referéndum

CRISTINA RUBIO BARCELONA

Entidades y colectivos independentistas presionan para una aplicación exprés de la amnistía, mientras ERC y Junts aplauden el olvido penal del procés y exigen a Pedro Sánchez abor dar ya el referendum como siguiente paso de su hoja de ruta. Ayer, en visperas de su aprobación en el Congreso, Alerta Solidária anunció que pedirá que se aplique la Ley a 419 manifestantes y activistas, sin contar con los responsables políticos del 1-O, entre ellos Carles Puigdemont y los condenados por el Supremo e indultados por el Gobierno.

El recuento de la entidad, que ejer ce la defensa de decenas de inde pendentistas encausados, excluye a políticos y trabajadores públicos, y si engloba a los 12 CDR procesados por terrorismo dentro de la Ope ración Judas pendientes de juicio y a 10 de los investigados también por terrorismo en la causa de Tsunama Democràtic. Es decir, no incluye a Carles Puigdemont ni a Marta Rovira (ERC), que irán por la vía de los políticos y no de los «activistas», ma tizó la entidad. Tampoco a miem bros de la administración o trabajadores bajo órdenes de gobiernos autonómicos o municipales.

Según sus cálculos, 1.168 perso nas han sido investigadas judicial mente por protestas y manifes taciones relacionadas con el proceso independentista y la sentencia del 1-0. A 597 se les archivó la causa y 152 fueron absueltas (el 27%). El resto son los 419 para los que Aler ta Solidària pedirá la amnistia: la causa está todavía en fase de instrucción en 143 casos, 127 esperan juicio, 12 aguardan sentencia y 137 están ya condenados.

Otro de los interrogantes que que dan por resolver -y estrechamente ligado con la amnistía- es el futuro político de Puigdemont y del resto de la cúpula política del procés. Mientras Junts negocia con ERC y la CUP la investidura en Cataluña, un chan taje político que necesita de la abs

tención del PSC, el partido recula y ya habla de que el ex presidente planea seguir al frente de la formación aunque no alcance el poder. Es decir, juega de nuevo con su futuro más inmediato –tras decir que se retiraria si no era investido—y mantiene la incógnita coincidiendo con la amnistía.

Sin embargo, el independentismo no se conformará con el olvido penal del 1-O y ya señala el referéndum como la «próxima parada» de su plan para reactivar el *procés*. Ni el descalabro en las elecciones del pasado 12 de mayo – Junts, ERC y la CUP perdieron por primera vez la mayoría absoluta en Cataluña – ni las cesiones arrancadas a Sánchez van a provocar que los partidos se amedrenten en su intención de exigir otro 1-O al Gobierno a cambio de seguir en La Moncloa. De hecho Junts y ERC ya han reclamado abrir «esta nueva etapa» y ayer, con el olvido penal del *procés* como primer botín, ya pidieron abordar cuanto antes la «autodeterminación».

Una exigencia que republicanos y neoconvergentes pretenden explotar para mantener vivo el relato. Toni Comín, candidato de Junts a las europeas y escudero político del ex presidente en Bélgica, avisó ayer mismo en un acto de campaña que «la fase de represión se acaba pro

Alerta Solidària incluye a los 12 CDR procesados por terrorismo

visionalmente» con la aprobación de la amnistía y ahora Junts «se concentrarà en el segundo objetivo, un referendum de autodeterminacion». Y para hacerlo, recuperó la fórmula quePuigdemont exigió plasmar en el acuerdo de investidura con el PSOE negociado en Bruselas; el artículo 92 de la Constitución como supuesta vía de amparo que Junts quiere usar para abordar la celebración de «un referéndum de autodetermina» ción sobre el futuro político de Cataluña», «No hay ninguna dificultad legal ni constitucional para que ejerzamos el derecho a la autodetermi nación», lanzó Comín.

También ERC piensa ya en la «siguiente parada», el referendum, segun avisó el lider del partido en el Congreso, Gabriel Rufián. Todo a la espera de resolver el futuro politi co de la formación y del propio Junqueras, aún inhabilitado y a la espera de cómo se resuelve la aplicación de la amnistía.



Los fiscales Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal durante el juicio del 'procés' en el Supremo. EFE

# García Ortiz se reúne con los fiscales del 1-0 y de Cataluña por la amnistía

El fiscal general cita hoy a los fiscales del TS que deben decidir sobre Puigdemont

ANGELA MARTIALAY MADRID Mientras la proposición de Ley de Amnistia afronta su último trámite parlamentario, la Fiscalia comienza a estudiar su postura ante la inminente aplicación de la norma tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según informan fuen tes fiscales a EL MUNDO, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha convocado este jueves una reunión con los fiscales del *procés* Fi del Cadena, Jaime Moreno, Consue lo Madrigal y Jaime Moreno. Un día después han sido citados en la sede de la Fiscalia General los fiscales jefes de Cataluña. El objetivo de ambos encuentros es delimitar la línea de actuación del Ministerio Publico ante el borrado de los delitos del 1 O. Fijar posiciones, Intercambiar impresiones jurídicas.

En la Fiscalía General del Estado consideran prioritario que haya uni dad de criterio de actuación en un asunto de máxima relevancia y sobre el que García Ortiz ha eludido

pronunciarse durante la tramitación parlamentaria de la ley por no ser el fiscal un actor político.

A la reunión de hoy, en la sede de Fortuny, han sido convocados junto a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo asignados a la causa del 1-O la teniente fiscal del Alto Tribunal, María Ángeles Sánchez Conde –en cargada de la causa de Tsunami De mocràticabierta a Carles Puigdemont por la Sala Segunda– y los fiscales jefes de Penal del Tribunal Supremo.

Por su parte, el viernes han sido citados en la Fiscalia General el fis cal superior de Cataluña, Fran cisco Bañeres, los cuatro fiscales jefes provinciales de dicha autonomía y los seis fiscales jefe de área, informan fuentes del Ministerio Público. En Cataluña hay alrededor de 300 procedimientos judiciales abiertos por el desafío independentista catalán, tanto por los hechos que tuvieron lugar en otoño del año 2017 como por los disturbios del año 2019 cuando se notificó la sentencia don de se condenó a los ex miembros del Govern de la Generalitat por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.

El pasado mes de noviembre, des de la Fiscalía General que dirige García Ortiz se reclamó a distintas Fis-

# El Tribunal de Cuentas, forzado a acudir a la UE ya para cobrar

La amnistía aboca a acudir al Tribunal de la UE para recuperar el dinero del 'procés'

AGENDA :

MONOGRÁFICO, EL

único punto del orden

Congreso es la votación

para levantar el veto del

trámite parlamentario

antes de la aprobación

encausados del 'procés'.

PRIMERA HORA. EL

Pleno arrancará a las 9

necesita una mayoria

de 176 diputados, que

no permitirà fallos ni

despistes.

de la mañana y se

del perdón total a los

dei dia mañana en el

Senado a la Ley de

Amnistia, último

#### CARLOS SEGOVIA MADRID

La Ley de Amnistia aboca al Tribu nal de Cuentas a acudir a la Unión Europea para intentar recuperar el dinero público malversado por los lideres del procés, segun técnicos del organismos fiscalizador consultados por EL MUNDO.

La consejera del Tribunal que en juicia el caso, Elena Hernáez, decla-

ró el jueves «concluso» el proceso y lo dejó visto para sentencia. No ha tenido en cuenta hasta ahora la amnistia, pero una vez entrada en vigor, la opción más lógica que tiene, según las citadas fuenes, es lanzar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para poder cobrar el dinero a los 35 dirigentes independentistas encausados.

El Tribunal de Cuentas tiene capacidad jurisdiccional para elevar la pregunta a la máxima autoridad judicial comunitaria

sobre si es compatible con la nor mativa europea de protección del dinero público perdonar a los maiversadores.

La amnistía de la malversación y de los delitos de terrorismo es precisamente lo que más polémica ha generado en Bruselas durante la tra-

mitación de la ley puesto que España es, además, un gran beneficia rio de fondos europeos.

El Parlamento Europeo aprobó incluso el pasado abril que se prohiban en la UE amnistías a malversadores dentro de su posición para la futura nueva directiva anticorrup ción. Pero el Gobierno espera que con una diferenciación sin prece-

> dentes prevista en la Ley de Amnistia podrá sortear este problema. Se trata de la que señala que se podrán amnistiar delitos de malversación de fondos estatales. pero no los euro peos, lo que cubri ría al antiguo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al exvice presidente, Oriol Junqueras, y resto de dirigentes encausados. La nueva norma pactada con los propios afec tados por el Go bierno de Pedro Sánchez les libraria de devolver hasta 5,3 millones de euros por el refe

réndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y por la promoción de la sece sión en el exterior.

Esta es la máxima cantidad posible, que es la reclamada por Sociedad Civil Catalana, que ejerce como acusación. La Abogacía del Es tado y la Generalitat no reclaman



Junqueras, tras anunciar su paso atrás en la dirección de ERC. A. G. / EFE

calías, entre ellas la de la Audiencia Nacional y la de Cataluña, informa ción sobre «cuantos procedimien tos penales se hayan tramitado» en relación con el proceso independentista catalán. En concreto, los datos que esos departamentos tuvieron que remitir al equipo de Alvaro García Ortiz fueron el número de procedimientos incoados rela cionados con el procés, el estado procesal de los mismos, qué órgano judicial era el encargado de instruir esas diligencias, así como cualquier escrito de calificación emitido por el Ministerio Fiscal.

Paralelamente, el fiscal general ha

impedido, entre fuertes críticas, que el Consejo Físcal se pueda pronun ciar sobre la proposición de Ley pese a las reiteradas peticiones cursa das por el Senado, llegando los vocales de la Asociación de Fiscales a emitir un dictamen sobre la norma en clara muestra de rebeldia contra Álvaro García Ortiz.

La aprobación de la amnistía lle ga en un momento en el que el fiscal general sufre una crisis de autoridad provocada, entre otras cuestiones, por los continuos reveses judiciales recibidos -anulación de nombramientos judiciales, desau torización en el caso de Tsunami Democrátic precedida de un escándalo por los cambios de criterios del fiscal, inadmisión de la recusación de una Sala del Supremo- y por la posibilidad real de que se convierta en el primer responsable del Mi-

Fiscales de Cataluña, Acudirán el viernes a la Fiscalía General para abordar la aplicación de la

Amnistía al procés.

nisterio Público investigado por el Alto Tribunal por la filtración de da tos confidenciales del novio de la presidenta de la Comunidad de Ma drid, Isabel Díaz Ayuso.

También por la incapacidad de apaciguar a la Carrera Fiscal: dos de las tres asociaciones judiciales -la Unión Progresista de Fiscales que presidió el propio García Ortiz es la unica que no le ha dado plantónhan abandonado el grupo de trabajo creado por el fiscal general para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, paso necesario para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dejaría en manos del

fiscal la instrucción judicial. Y lo hanhecho como señal de protesta con la actuación del fiscal general porque hay un ampho consenso en que el modelo del sistema penal es obsoleto y que, en consecuencia, debe actualizarse dando mayor protagonismo al fiscal. A esto se suma, la crisis de credibilidad que atraviesa el Mi nisterio Público por la imagen de «servilismo con el Gobierno» atribuida a García Ortiz. En este contexto, el fiscal general tendrà que convencer, o imponer su criterio como superior jerárquico, a los fiscales de Sala del Supremo sobre el borrado de los delitos de Carles Puigdemont.

nada y el fiscal. Manuel Martin-Granizo, reduce la petición a 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales en un 62%.

El proceso se ha ido dilatando por distintas razones, entre ellas la renovación del Tribunal de Cuentas que, según aseguró el entonces mi nistro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se había convertido en «una piedra en el camino» de la política de «reconciliación» de Sanchez. Salió la entonces consejera y exministra Margarita Ma riscal de Gante, pero siguió el caso Hernáez, nombrada a propuesta del PP, pese a que los socialistas son mayoría en la actual cúpula.

La vista oral tuvo lugar el pa sado noviembre y tras un intermi nable proceso de presentación de conclusiones del fiscal y los encausados no ha sido hasta miércoles en que la consejera lo ha dejado visto para sentencia. Se ha negado a archivar el caso, pese a las peticio nes independentistas, con el argu mento de que la Ley de Amnistía no

## El organismo puede plantear una cuestión prejudicial

#### La consejera dicta providencia para dejar el caso visto para sentencia

ha entrado aún en vigor. Y, ahora, tras su aprobación, tiene la mencionada opción de recurrir a la UE, que se perfila como el instrumento más eficaz para intentar recobrar el di nero, o esperar también un recurso de inconstitucionalidad.

Entre los 35 presuntos malversadores figura también Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat más de cinco millones por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. En la lista figuran igualmente ex consejeros condenados por el Supremo, como Raúl Romeva y Jordi Turull; y ex consejeros huidos, como Toni Comín.

# **ESPAÑA**

# Camps, tras su 10<sup>a</sup> absolución: «Tengo ganas de volver»

La Audiencia Nacional le exonera también en el último juicio de Gürtel

#### INMA LIDÓN VALENCIA MANUEL MARRACO MADRID

La Audiencia Nacional notificó ayer a Francisco Camps la absolución en la última de la decena de causas que ha llegado a tener abiertas, de las que ha salido siempre exonerado. Quince años bajo el foco de la Jus ticia -desde que en 2009 estalló el caso Gürtei- que el ex presidente valenciano ha pasado refrenando un deseo de volver a la política que ya no tiene que ocultar.

La Audiencia le ha absuelto del delito de tráfico de influencias y prevaricación por el que la Fiscalía le pedía un año de cárcel y seis de inhabilitación, acusandole de haber intervenido para que se adjudicasen contratos de la Genera litat a Orange Market, la empresa de la trama Gurtel en Valencia.

«No existe prueba o indicio alguno de orden, sugerencia o intromisión del Sr. Camps en dicha contratación», ha sido la respues ta de la Sección Segunda en una sentencia de 232 folios que ha tardado siete meses en dictarse.

El ex dirigente popular recibió aver la llamada del presidente del parti do, Alberto Nuñez Feijoo, y el men saje del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, para verse. Y en una comparecencia pública tras conocerse la sentencia, Camps fue muy franco sobre lo que espera: «Tengo ganas de volver a la política en primera línea».

A sus palabras las acompañaba un vídeo en el que, bajo la imagen de la senyera se podía leer Gractas por la confianza, con imágenes de sus éxitos como presiden te: mítines multitudinarios. Copa-América, Fórmula 1.... Era, dijo, el día de la «gran reparación».

Camps desveló la conversación con Feijóo, pero no avanzó su futuro. «Estar en política me ilusiona más que nunca, pero harélo que decida mi partido. La reparación real es la que me han hecho los tres magistrados que han dicho que soy un señor honorable. La gran y defini tiva reparación es esta de la Audien cia Nacional», dijo. Definitiva, en rea lidad, aun no es, porque la sentencia se puede recurrir en el Supremo.

«Dimití para proteger la Presidencia de la Generalitat y a mi par tido. No era una necesidad, pero al guien decidió abrir un juicio por el hipotético regalo de cuatro trajes y decidí quitarme el oropel de la presidencia y ser un ciudadano más. Pero he estado 12 años apartado de mi pasión, la política, y he visto mi nombre mancillado», lamentó.

Dijo no sentirse víctima del lawfare -- siempre he confiado en la democracia y en el Estado de derecho»—, pero le aconsejó a quienes sienten que están en esa situación,

como puede ser la esposa de Pedro Sánchez, «que dé explicaciones desde el minuto uno».

Camps, ayer en una comparecencia tras conocer su absolución.EFE

La primera acusación que afrontó fue la de haber re-

cibido trajes gratis de la trama Gürtel. Luego Anticorrupción intentó implicarlo en el caso Noos. Volvió al juzgado por la presunta financiación irregular del PP valenciano, pero no llegó a ser acusado. También se vio implicado en las supuestas irregularidades del Centro de Convenciones de Castellón. Después llegaron las causas derivadas de la Formula 1, ambas archivadas, Como las dos relacionadas con la visita del Papa Benedicto XVI a Valen cia. La Fiscalia pidió que se dedujera «falso testimonio» de su relato. petición que acabó en archivo. De la última que le ha sentado en el banquillo y ha acabado absuelto nació otra, por falso testimonio al llamar mentiroso a Correa, que tam bién ha sido archivada.

Camps ha salido limpio de causas en las que han acabado condenadas más de 50 personas. Entre ellas, Álvaro Pérez, el Bigotes, el hombre de Correa en Valencia. En la absolución, el tribunal desdeña la relevancia de la amistad entre ambos que Correa describió en el juicio y que condujo a un enfrentamiento verbal con Camps en el juicio.

«Las manifestaciones en el sen tido de que Pérez Alonso se instaló en Valencia por su amistad con Camps deben evaluarse con mucha precaución, pues una cosa es fundamentar en una relacion de amistad profesional una expecta tiva de negocio y otra muy diferen te que el Sr. Camps fuera consciente de ello y que el mismo lo alentara [...]. No se acredita en modo alguno que el Sz. Camps tuviera con nivencia ni en lo personal ni en lo económico con empresa alguna del Sr. Correa», concluye el tribunal.

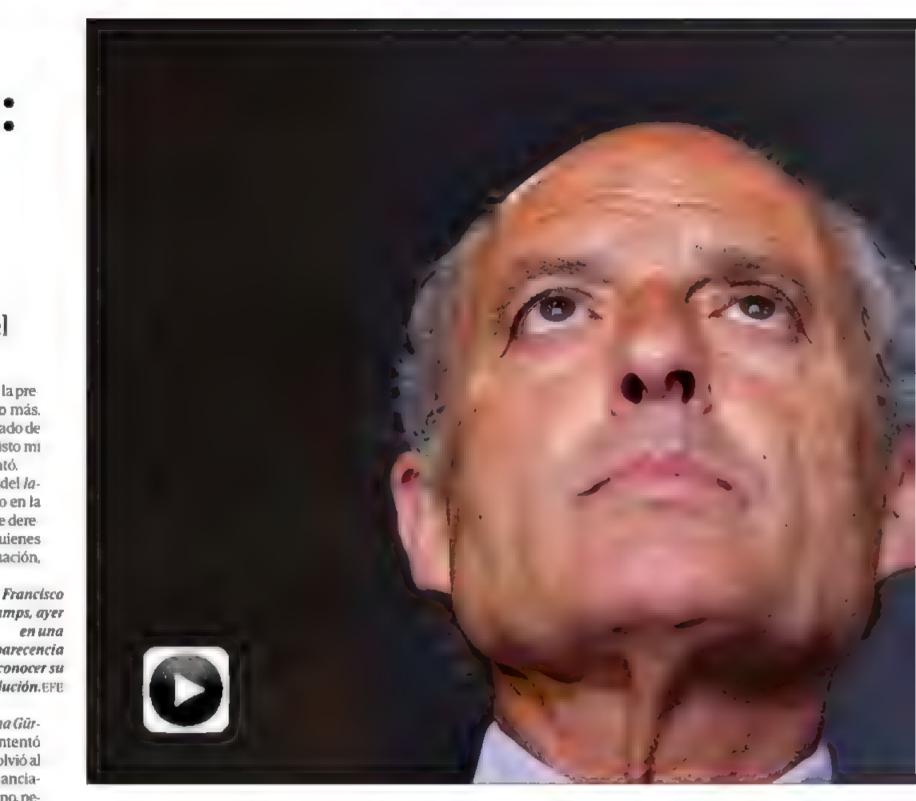

# Decayó la Causa General contra un hombre

La investigación sobre aquel que compró unos trajes en la afamada tienda Milano fue disparatada e injusta desde el principio

He tenido un extraño pri vilegio en estos últimos diez años y es haber visto cómo se formaba una Causa General contra un hornbre. No hay precedentes en España, y dudo que los haya en cualquier otro país democratico, de una afrenta a la verdad y a la justicia como la que Francisco Camps ha sufrido des-

de aquel 19 de febrero de 2009, cuando el diario El Pais empezó a senten ciar en su portada: «El fiscal implica a Camps en la trama». La última calumnia de la Causa ha decaido a partir de la sentencia de la Audiencia Nacional, conocida este miercoles. Esta sentencia y la del Tribunal Su premo, del 8 de marzo de 2012, que le absolvió definitivamente en el lla mado «caso de los trajes», son los lamparones más visibles del resultado final de la Causa. Pero no debieran distraer de lo esencial. Con tra Camps, la justicia entabló diez procedimientos. Dos liegaron a jui-



ARCADI **ESPADA** 

cio, pero otros ocho fueron archivados en fases diversas de la investigación. El que un hombre que no sea un capo mafioso o un terronsta haya acumulado diez investigaciones judiciales es un hecho sorpren dente. El que se trate de un politico notable y honrado, y que las diez investigaciones hayan concluido

en nada después de dieciseis años, obliga a la reflexión.

Lo que define una Causa General es que siempre parte de un hombre y no de un hecho. No se examinan unos hechos y sellega al hombre, sino que se examina a un hombre a ver si se llega al hecho. La investiga ción sobre aquel que compró unos trajes en la afamada tienda Milano fue disparatada e injusta desde el principio. Pero a partir de ahí solo sumó extravagancias, fueran la Fór muia Uno, la visita del Papa a Valen cia o la construcción de un pabellón en una feria de turismo. Me aficioné, en estos años, a estudiar tales acusaciones, enmascaradas casi siempre en un lenguaje abstruso e intimidatorio. No es que desbrozándolas cualquier mediano análisis racional dudara que Camps fuera declarado culpable. La pregunta deso lada era cómo habían podido erigir se en acusaciones. Nunca tendrían que haber pasado el filtro de la Fiscalía o del Juez Instructor. Ni el de los periódicos. En la desquiciada instrucción que el juez De la Mata hi zo del último asunto no solo brillaban por su ausencia indicios de la culpabilidad de Camps: es que había pruebas irrefutables de su inocencia, empezando por las repetidas declaraciones exculpatorias de la única funcionaria que podría ha ber recibido orden o insinuación del entonces presidente para que contratara de modo irregular.

La pregunta inmediata es cómo estos diez años y esta inmoral incuria fueron posibles. Hay una respuesta consoladora. No lo parece, pero es consoladora. El propio Camps ha

# **ESPAÑA**



creido en ella y decenas de veces se la he discutido. Es la hipotesis del maquiavélico cerebro ordenador. Un perturbador cerebro colectivo, del que formaron parte Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro de Caza y de Justicia, Mariano Bermejo, el juez, aun lo era, Baltasar Garzón, aquel policía Morocho, la fiscala, una o la otra, no se distinguen, Eduardo Zaplana, incluso, para disimular, y Romento, el plumilla a sueldo de El País. Todos ellos reunidos en cualquier covacha, trazando planes para destruir a Camps, y de paso la Valencia que galleaba en las Españas, y de paso el Partido Popular. Ojalá. No hay ninguna prueba de semejante actividad guionizada. ¿Quiere alguien saber cual fue la clave de bóveda de la imputación, procesamiento y juicio en el caso de los trajes, por el que el diario de referencia español llevó no menos de 169 veces a su portada al expresidente? Fue un sastre. Su palabra, y no ninguna prueba objetiva que aportara. El mismo hombre que una tarde, sallendo ya de su casa de Villaviciosa (de dónde si no), a la que yo había ido para que al fin dijera la verdad, quiso desvelar la relación completa entre Álvaro Pérez y Francisco Camps, asegurando solemne que no solo se lo hacía con la mujer del presidente sino con el propio presidente: «Él y ella. Él y ella. Él

Al trasluz del impresionante caso Camps lo único que se distingue con

sobre sus hombros. Ni sastre era.

y... ella». El sastre. Toda la acusación

nitidez es el fallo en cadena de varias instituciones del Estado y de la sociedad, todas ellas carcomidas en un grado u otro por el populismo. ¿Qué decir de fiscales o jueces que esperan a la primera página de los periódicos para reafirmarse satisfactoriamente en las hasta entonces dudosas conclusiones que ellos mismos han filtrado a los periódicos? ¿Qué decir de los partidos polí ticos que, en plena orgía del ajuste moral, llegaron a exigir que se apartara ipso facto de la política a todo aquel que fuera investigado por un juez, sin atender a una sentencia ni,

## «La clave fue un sastre. Su palabra, y no ninguna prueba objetiva»

incluso, a un auto de procesamiento? ¿Qué decir de los periódicos, in

capaces de cumplir su función más relevante, que es la de levantar adua nas para que la basura no inunde la conversación pública? La Justicia ha acabado cumpliendo con Camps. Pero no ha absuelto a un hombre si no a un cadaver y ese retraso debe mortificar a los justos. No hay que esperar que el Partido Socialista pida perdón por las innumerables veces que actuó de innoble y fracasada actuación particular contra Camps: los espectros no piden perdón. En cuanto al Partido Popular...¿Alguien ha oído hasta la hora de la tarde en que escribo alguna palabra de su líder exigiendo responsabilidades al socialismo acusatorio y anuncian do el inmediato reingreso de Camps al exacto lugar organico que ocupaba en el invierno de 2009? ¿O es que Núñez Feljóo no quiere tentar la suerte aclamando a alguien al que acaban de absolver del delito de tráfico de influencias? Sobre los perió dicos, por último, hay que partir de un cálculo irrevocable: jamás se habrán escrito tantas páginas culpabilizando a un inocente explícita o implicitamente: jamás en España. Pero como dijo bien Pedro J. Ramirez, que tan cegato e inmisericorde se mostro siempre con Camps, el periodismo es poder sin responsabilidad. Y no hay esperanza. En enero de 2012, el editorial del diario El País que analizaba la sentencia del pri mer juicio incluyó estas líneas: «La absolución de Camps y Costa por un jurado popular podría ser interpretada como un gesto más de complacencia ciudadana con los políticos corruptos; como el voto en las urnas a favor de ellos». Hoy, un peón de Romerito escribe con idéntica pluma jodida y torva: «Camps consigue evitar una condena pese a que en otros juicios en los que él no se había sen tado en el banquillo, los magistra dos habían considerado probado que la Generalitat que él encabezaba 'manipuló' contratos en favor de Gürtel o que el PP que lideró se financió de forma irregular en las campañas electorales de 2007 y 2008».

La máquina del fango, presiden te. Y límpiese.



La ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, en su departamento. SERGIO GONZÁLEZ VALERO

# Primera oposición con test en los cuerpos docentes

El Gobierno cambia por un cuestionario el examen escrito de desarrollo para acceder a la Inspección educativa

OLGA R. SANMARTÍN MADRID

El Gobierno introducirá un examen tipo test entre las pruebas de la oposición a la Inspección educativa. Es la primera vez que aparece este formato en el proceso de selección de cualquiera de los cuerpos docen tes. Tanto los inspectores como los maestros, los profesores o los catedráticos habían tenido hasta ahora pruebas prácticas o de desarrollo del temario, pero nunca antes el cuestionario se había utilizado como herramienta para evaluar el ac ceso a la función pública docente.

Eso cambiará cuando se apruebe el proyecto de real decreto por el que se regula la Inspección edu cativa, al que ha tenido acceso EL MUNDO, que contempla entre sus novedades un cuestionario de entre 30 y 45 preguntas que sustituirá al actual examen escrito de desarrollo sobre cuestiones referen tes a la organización curricular y escolar, la gestión de centros o la legislación básica, lo que se conoce como la parte A del temario.

El resto de las pruebas se mantiene como estaba: seguirá ha biendo la exposición oral de un tema sobre la parte B del temario y continuará la prueba práctica por escrito (por ejemplo, hacer un informe de Inspección). También permanecerá igual la fase de concurso, donde se valora la trayectoria profesional y los méritos de los candidatos.

Los inspectores educativos consultados consideran «positivo» que el Ministerio de Educación establezca «un primer filtro tipo test» porque un cuestionario se co rrige con «más objetividad» que una prueba de desarrollo del temario. Además, creen que el nuevo modelo «puede ser más justo» porque en 30-45 preguntas «entran todos los temas», mientras que «ahora al aspirante le puede caer un tema que no se sepa bien y se lo juega todo a esa carta».

Sin embargo, también recuerdan a la «mayor facilidad» que suele tener el test: «No es lo mismo redactar durante dos horas un tema de desarrollo, donde los conceptos son más complejos, que un cuestionario de 30 preguntas», indican las fuentes consultadas.

Además, echan en falta una prueba, oral u escrita, que permita ex poner con mayor profundidad la parte A del ternario, que es común a todo el Estado, pues con el nuevo real decreto sólo se va a desarrollar la parte B, donde las CCAA

### El «entusiasmo» será una «cualificación profesional»

pueden incluir temas relacionados con su legislación y organización autonómicas.

Los inspectores han ido viendo cómo, con el paso de los lustros, «se ha reducido la exigencia» y se ha disminuido el número de exámenes en su oposición hasta llegar a los actuales tres ejercicios. Es una tendencia que se observa en otras pruebas de la función pública que está reformando el Gobierno, las llamadas oposiciones light.

El nuevo real decreto implicamás cambios. Aumenta la profesionalización (para poder ser inspector se elevan de seis a ocho los años de experiencia exigidos como funcionario de carrera en un cuerpo docente y se obliga a que todos los miembros de los órganos de selección sean inspectores), se contempla el teletrabajo y se abre la puerta a la promoción profesional, ademas de establecer un código deon tologico, entre otras cosas.

Además, se establece una novedosa «cualificación profesional» que las CCAA tendrán que «promover» mediante planes de formación donde, junto a las habilidades de gestión y evaluación o el conocimiento de la normativa, se valora rán las «competencias personales» los inspectores deberán tener «empatía en las relaciones sociales y en el trabajo en equipo», así como «transmitir a los demás entusias mo, implicación y sentido del deber». ¿Pero cómo se mide de forma objetiva el «entusiasmo»?

En general, los inspectores ven con buenos ojos el borrador del re al decreto (el anterior era de 2007). que surge para hacer las adaptaciones de la Lomloe. Pero pelearán para que el Ministerio les suba la categoria (quieren pasar del nivel 26 actual a al menos un nivel 28, co mo contemplaba un borrador anterior). En el sistema educativo hay alrededor de ocho millones de alumnos, 700.000 profesores y más de 30.000 centros, pero no llegan a 1,700 los inspectores, que se que jan de que no dan a basto para aten der debidamente las necesidades de los colegios e institutos.

# **ESPAÑA**

# ISRAEL KATZ

MINISTRO ISRAELÍ DE ASUNTOS EXTERIORES

# Canciller ávido de notoriedad y sin tacto diplomático

SAL EMERGUI JERUSALÉN

Cuando Israel Katz sustituyó hace varios meses a Eli Cohen como ministro israeli de Exteriores en el mar co del acuerdo de rotación en la formación del nuevo Gobierno de Benjamín Netanyahu a finales del 2022, algunos se preguntaron si iba a continuar el frenético ritmo de viajes de su compañero del Likud. Debido sobre todo a la guerra con Hamas, Katz ha viajado menos pero ha llegado a más sitios gracias a sus mensajes en las redes sociales.

El jefe de la diplomacia de Israel usa un escudo escasamente diplomático y no muy usual en la sede de la cancillería en Jerusalén para capear la tormenta internacional desatada a raíz de la masiva ofensiva militar en respuesta al ataque yihadista del 7 de octubre. Katz responde a cada golpe de forma contundente combinando la sensación de incomprensión compartida por muchos israelíes tras el 7-o y

su incontrolado deseo político de notonedad. Es decir, mantenerse en el radar de sus bases y de los medios en un país donde la agenda está marca da por Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Galiant y el ministro centrista y, según los sondeos, líder más popular, Benny Gantz. Dado que además las estratégicas relaciones con Estados Unidos son responsabilidad de Netanyahu y su hombre de confianza, el ministro Ron Dermer, Katz tiene menos influencia por lo que busca mayor presencia mediatica.

Los dingentes de Noruega, Irlanda y España se han convertido en la ultima diana de sus flechas no solo por reconocer el Estado palestino sino por hacerlo apenas meses después del mayor ataque en la historia de Israel. La diana es popular ya que muchos israelies sienten hartazgo hacia lo que consideran «hipocresía e ignorancia de líderes europeos». Con todo, su vídeo de protesta, en el que fusiona imáge-

nes de terroristas yihadistas con flamenco, fue criticado también en Israel, especialmente porque va más allá de la respuesta a un Gobierno.

«Se trata de un grave error que procede de su falta de entendimiento de lo que es diplomacia y comunicación. Por desgracia, el ministro no se asesora con los diplomáticos profesionales e intenta compensar su aleja miento del círculo de la toma de de cisiones con una búsqueda de exposición pública por todos los medios en las redes sociales», denuncia el ex diplomático israelí Yigal Palmor que en declaraciones a EL MUNDO también critica la posición española: «La opinión pública israelí ve la actitud del Gobierno de Sánchez como ejemplo de hipocresia y falta de sensibilidad v entendimiento. Ni mucho me nos todos los israelies apoyan al Gobierno de Netanyahu pero perciben las declaraciones de Madrid, Dublin y Osio como un intento de ganar puntos políticos a costa de Israel».

Pedro Sánchez recibió un trato especial en la crisis porque en Israel le acusan de «adoptar la falsa narrativa de Hamas» en su condena de la operación en Gaza y sobre todo por las voces en su coalición que apoyan el lema «Palestina será libre desde el río hasta el mar» que para los is raelíes es un eufemismo de la desa parición de su Estado.

Los ataques retóricos no llegan al nivel de los dedicados al presidente turco, Recep Tayyp Erdogan. «Quien debería ser acusado de genocidio es el dictador Erdogan que asesma a sus ciudadanos kurdos, ocupa el norte de Chipre y comete crimenes contra la humanidad», escribió Katz sobre el lider islamista que apoyó públicamente a Hamas y comparó a Ne tanyahu con Adolf Hitler.

La Shoá ha estado siempre presente en la vida de Katz. Sus padres, Meir y Malka, de origen rumano, sobrevivieron al Holocausto, pero muchos de sus familiares fueron asesinados por los nazis y sus aliados. Nacido en Ashkelón en 1955. Katz realizó el servicio militar obligatorio en la Brigada de los Paracaidistas y completó el curso de ofi-



ABIR SULTAN AP

ciales. En la Universidad Hebrea en Jenusalén, donde se graduó en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, empezó su carrera pública como presidente de la asociación estudiantil. Se le recuerda participar en tensos enfrentamientos con estudiantes palestinos.

Ya en el Likud, Katz se convirtió en uno de los principales militantes en el campo de Ariel Sharon. Curiosamente sigue esperando al día después de Netanyahu –rival interno de Sharon– para cumplir su sueño de liderar la formación conservadora y as pirar a la jefatura de Gobierno. Un sueño que hoy parece muy lejano.

En 2003, fue nombrado ministro de Agricultura por Sharon al que no siguió cuando se fue al nuevo partido centrista Kadima bajo la alargada sombra de la retirada de la Franja de Gaza en 2005. Tras la vuelta de Netanyahu al poder en 2009 y ya como ministro de Transportes se labró una fama de quien mueve grandes proyectos. Desde entonces y exceptuando el Gobierno Bennet-Lapid en 2022, Katz ha si do ministro de Exteriores en dos ocasiones, responsable de la cartera de Inteligencia y la de Finanzas. Este último cargo fue muy complejo porque coincidió con el coronavirus que de safio la economia y polémico porque fue acusado de permitir a Netanyahu retrasar la aprobación de los presupuestos en la Knésset para evitar la rotación pactada con Gantz.

Katz se opone a la solución de dos Estados pero también al control mi litar israelí de Gaza. En los últimos años intentó promover su conexión ferroviaria con Cisjordania y la creación de una isla artificial frente a su costa que conecte a los gazatíes con el resto del mundo y ponga fin a su dependencia de Israel.

Si no hay adelanto electoral, volverá a su pesar al Ministerio de Energia, carente del escaparate de Exteriores, a finales del 2025 en el último tramo de legislatura de un Gobierno que, junto al de España, firma el peor momento de las relaciones bilaterales establecidas en 1986.



Pedro Sánchez y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, junto al grupo de Contacto Árabe para Palestina. POOL

# SÁNCHEZ RECIBE AL GRUPO DE CONTACTO ÁRABE SIN VISOS DE UNA CUMBRE DE PAZ

MARINA PINA MADRID El Gobierno escenificó ayer el respaldo internacional a su reconocimiento del Estado palestino. Lo hizo con la llegada a España del Grupo de Contacto Árabe para Palestina acompañados por el ministro de Asuntos Exterlores del país. Según informaron fuentes de exteriores, el objetivo de su vida a España era aplaudir la decisión de España del reconocimiento de Palestina. Tras visitar a Sánchez, los ministros de Asuntos Exteriores de Catar, Arabia Saudí y Jordania se trasladaron al Palacio de Viana, una de las sedes

de la Jefatura de la diplomacia española, para mantener un encuentro con Albares. El pasado martes, el canciller español mantuvo un encuentro bilateral con Ayman Safadi, su homólogo jordano. A continuación, compartió cena con Faisal bin Farhan bin Abdullah

Al Saud, ministro saudi de Asuntos Exteriores. «Es la primera vez que recibimos oficialmente tras el reconocimiento del estado de Palestina al primer ministro de Palestina», subrayó Albares en una intervención sin posibilidad de preguntar. «Nos reunimos para poner de nuevo en valor la necesidad y la importancia de reconocer el estado de Palestina como camino a la paz», explicó. Además, el ministro Albares afirmó que la presencia en España de los ministros es una prueba de la «amistad profunda» de España con el mundo árabe.

# **CRONICA**



El l'Torneo Nacional de Rugby Penitenciario se celebrará en el Estadio Nacional Complutense y se inspira en el Proyecto Alcatraz de Venezuela. P. ALCATRAZ.

# Los 80 reclusos y el liberado Abada que se 'fugan' para jugar al rugby

#### LUIGI BENEDICTO BORGES

«Hay que matar la culebra por la cabeza». Este dicho venezolano marcó a Abada, un veinteañero de origen marroqui que, tras protagonizar una turnultuosa riña, acabo en la cárcel de Alcalá Meco. Allí, su comportamiento conflictivo le hizo pasar por varios módulos hasta que un balón ovalado llegó a sus manos. Con él vino el rugby y el refrán con el que Luis Moya le convenció para cortar de raíz los maios pensamientos y centrarse en un deporte que acabaría llevándole a la libertad. Él encabeza ahora la melé con la que el equipo de su prisión intentara ganar el Primer Torneo Na cional de Rugby Penitenciario de Es paña, que se celebrará este sábado i de junio en Estadio Nacional Complutense Madrid, donde disputa sus partidos la selección nacional.

«Desde que empezó a practicar el rugby, Abada cambió completamen te. Se puede decir que es nuestro pri mer caso de éxito en España, el ejemplo de que no es sólo deporte, es comportamiento. Nosotros insistimos en que el cambio tiene que empezar alli, en la cárcel, a través de la humildad, la disciplina y el trabajo en equipo», explica Moya, director general del Pro-

# EL SÁBADO SE JUEGA EL PRIMER TORNEO ESTATAL DE PRESOS CON LA PARTICIPACIÓN DE SEIS PRISIONES

El deporte que sirvió para unir la Sudáfrica de Mandela ayuda aquí a la 'salvación' de presos difíciles. El entrenador de uno de los equipos: «Aunque al principio les cuesta la disciplina, este deporte les empuja a llevar mejor la pesada cruz de la cárcel»

yecto Alcatraz, un programa de rein serción de delincuentes a través del rugby que nació en Venezuela.

Alberto C. Vollmet, presidente de Ron Santa Teresa, recuerda siempre que todo arrancó con un robo: el perpetrado por tres delincuentes que en marzo de 2003 se colaron en la hacienda de la compañía en el municipio de Revenga, del estado Aragua (Venezuela). El asalto, en vez de en una afrenta, se convirtió en el Proyecto Alcatraz, una iniciativa que, con la ayuda del rugby, ha desacti vado a u bandas delictivas y ha transformado la vida de 250 convictos.

El preámbulo para llegar al torneo en España comenzó hace dos años, cuando la Fundación Rugby Cisneros premió a la Fundación Santa Teresa, que promociona el Proyecto Alcatraz, y de ahí nació una colaboración que pronto celebra su gran día. «La unión que hemos tenido ha sido muy bonita», explica Gabriel Ålvarez, responsable de la Fundación Santa Teresa que patrocina todas las iniciativas sociales, incluido el torneo español. En enero de 2023, Moya desembarcó en la cárcel de Alcala Me co II. «Formamos a todo el grupo del Cisneros, a entrenadores y voluntarios, para transmitirle nuestros 20 años de metodología en Venezuela». Allí, están presentes en 35 cárceles (el 81% de las prisiones del país) atendiendo a más de 800 «privados de libertad», como les gusta llamarios.

El miércoles fue el dia elegido para entrenar. Empezaron 15 presidiarios. Abada entre ellos, que no tenían la disciplina por bandera. Pero a medida que fue avanzado el proyecto, la cifra alcanzó el medio centenar. «He mos visto un gran avance a nivel conductual y de grupo. Hemos logrado transmitirles lo importante que es la constancia, el ir todas las semanas, el ganar credibilidad. Al principio les cuesta la disciplina, por eso agarraron el camino de la oscundad. Pero este deporte les empuja a llevar mejor la pesada cruz de la cárcel».

Desde al Fundación Santa Teresa se llamó a las prisiones y los clubs de rugby que trabajaban en ellas y le lan zaron la propuesta de un torneo na cional. Todos aceptaron. Al Estadio Nacional Complutense, también conocido como Campo Central, acudirán 80 presos de seis prisiones: el Dueso, Cantabria (entrenados por la Fundación Espartanos); Zuera, Zaragoza (a cargo el Club de Rugby Fe-

nix); Valladolid (dirigidos por Caritas Valladolid y Club Rugby El Salvador); Estremera Madrid VII (con la Fundación Invictus al mando), Alca lá Meco mujeres Madrid I (entrenada por el Club de Rugby Alcalá) y la mentada Alcalá Meco Madrid II (con la Fundación Rugby Cisneros).

Instituciones Penitenciarias no da datos sobre los participantes, pero tal y como señala Santiago Saiz, es pecialista en rugby de ELMUNDO, el perfil del jugador es variado: hay españoles, europeos del Este, africanos, asiáticos... Lo mismo ocurre con los crimenes que los han puesto en tre rejas: hay desde delitos menores como trapicheos y robos hasta asesinatos y tráfico de droga a gran escala. Aunque desde el Proyecto Alcatraz atesoran mucha experiencia en Venezuela celebran cinco torneos penitenciarios y una liga—, la orga nización del tomeo español no ha sido sencilla: el permiso de los particlpantes se ha pactado con los directores de cada centro penitenciario y sus equipos psicoeducativos, «Van a estar los que han mostrado humildad. disciplina, trabajo en equipo, respeto, mérito y espíritu deportivo», puntualiza Álvarez.

El nesgo de que un ensayo derive en una fuga similar como la provocada por la chilena de Pelè en la pelí cula Evasión o victoria, donde un grupo de prisioneros aliados aprovecha un partido de fútbol para huir de un campo de prisioneros nazi, está descartada. Para entrenar, no se hace distinción sobre el delito cometido por el recluso, pero sólo pueden acudir al torneo quienes hayan cumplido el 75% de su condena. Los 80 participantes acudirán al estadio junto a sus entrenadores desde sus respectivos centros penitenciarios bajo custodia policial y se espera que acuda el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

«Para ellos jugar ahí es impresionante. Van a poder ver a sus familias, tener un dia de libertad, respirar va lores y transformar su encierro en al go distinto, a la vez que demuestran lo que han aprendido», recalca el director general del proyecto. Moya y Álvarez confian en que los comentarios de quienes lo jueguen ayude a que, a su vuelta a las celdas, animen a otros compañeros a unirse la próxima temporada. «Queremos que se convierta en una inspiración que masifique el rugby en las cárceles de España. Actualmente lo juegan pocas: de las siete que hay en Madrid, sólo se practica en dos», se queja Moya.

Abada ya está en libertad. Salió de la cárcel hace un mes. Pero antes de hacerlo logró convertirse en el capi tán del equipo. «Se transformó en un lider», recalca su entrenador. El joven considera al equipo «su familia» y no quiere perder la oportunidad de estar con los suyos en un momento tan importante. Es el único caso de juga dor en libertad que podră jugar jun to a sus ex compañeros de cárcel. Eso si, las apuestas no le dan ganador. «Nosotros somos los más jóvenes. pero los de Estremera, entrenados desde 2012 por el ex jugador Carlos Solla y su Escuela Madiba, en honor a Nelson Mandela, son los favo ritos», reconoce Moya.

# **OTRAS VOCES**

EN EL ULTIMO año y medio no hay congreso, evento profesional, jornada o charla motivacional en los que todo no gire en torno a cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestras vidas y nuestros trabajos, sea cual sea el sector. Desde la medicina a la banca, desde la educación a la justicia, desde la ingeniería al periodismo, desde el deporte profesional a la agricultura... Algunas conclusiones a vuelapluma tras la asistencia a alguno de ellos: hay muchos gurús que pontifican pero no tienen ni idea de lo que hablan, hay una tendencia a enfocar la IA hacia su aplicación práctica, sobrevuela el debate ético pero no aterriza y siempre queda la sensación de que hay miedos, muchos miedos.

Los temores están patentes en todos los acuerdos que se ponen sobre el papei –valga todavía la expresión en este mundo digital– para regular su uso. El Consejo de Europa acaba de aprobar el primer tratado internacional juridicamente vinculante sobre la IA. Sus 46 Estados miembros podrán adherirse a él a partir de septiembre, así como los 11 países asociados, entre ellos EEUU, Israel y Australia. Una



POR OTRA PARTE RAFAEL MOYANO

# La batalla de Scarlett es la nuestra

vez más, la garantista Europa, la misma que vota en diez días con la sombra del avance de los que quieren que deje de serio, va por delante cuando se trata de proteger derechos y libertades. Los países de la Unión Europea, que también pertenecen al Consejo de Europa, ya han sido pioneros con la

primera Ley de Inteligencia Artificial. La Ley de la UE y el tratado del Consejo de Europa nacen con la intención de proteger a los ciudadanos.

El tratado, como la ley, habla de medidas de control de los sistemas de inteligencia artificial cuando su uso ponga en riesgo los derechos humanos. También de que esos sistemas respeten la igualdad, incluida la igualdad de género, eviten la discriminación y protejan el derecho a la intimidad. De, por supuesto, que existan recursos y garantias legales para proteger a posibles victimas de su uso. Y, para englobarlo todo, de que la lA no se utilice para minar las instituciones y alterar los procesos democráticos.

Miedos y más miedos. Porque además, está el miedo a quedarse atrás cuando el mensaje que nos llega es que la brecha seguirá ampliándose entre los que se suban pronto al carro y los rezagados. Y el carro avanza muy rápido. Open Al, que fue quien rompió la baraja en noviembre de 2022, acaba de lanzar una nueva versión del ChatGPT-4 al tiempo que anuncia que ya está preparando el 5. Que la IA es el futuro lo demuestra sin ninguna duda el hecho de que todas las tecnológicas estén en la carrera. No hay que cerrar los ojos, pero está bien que demos respuestas a nuestros miedos. La voz de Scarlett Johansson suena mejor cuando sale de su garganta que cuando la replica un ordenador, clonada por ChatGPT. Ella ha ganado la batalla, que es la única que nos queda: que podamos seguir siendo humanos.



# THAT'S ME IN THE CORNER

POR FERNANDO PALMERO

# Tenía razón Arcadi sobre Camps

EN Matadero de reputaciones (La Esfera de los Libros), donde Julio Valdeón ha agavillado algunas de las mejores columnas que publicó en este periódico. está recogida aquella que tituló Francisco Camps, vivo o muerto y que es necesario leer hoy, cuando la Audiencia Nacional acaba de absolver al ex presidente valenciano de la última causa que tenía pendiente, vinculada al caso Gürtel, instruido en origen por ese Garzón que a su vez está siendo investigado por su implicación en la Operación Tándem, en la que se le relaciona con Villarejo en la invención de la trama de corrupción que ha lastrado la imagen del PP en la última década. Tampoco en esta ocasión, como en los diez procedimientos llevados contra él a lo largo de 15 años. se ha podido encontrar ningún motivo de delito. Decla Valdeón en aquella columna de hace poco más de un año: «A Camps to fusilaron a placer porque los depredadores, criaturas oportunistas, detectan los espasmos del débil y la sangre descorchada a su paso. No hay como transformar a un hombre en arque trpo para que luego pague, perro». Y concluía: «Las acusaciones, emancipadas de la realidad y los hechos, descienden de una genealogía rastreable. Emparentan con el rencor social y beben de los apriorismos. Y entroncan con la necesidad de saciarnos con víctimas previamente seleccionadas».

Camps era en 2009, cuando en este país gobernaba Zapatero, una de las mayores promesas de la derecha política española y estaba al frente de la Generalitat valenciana. Entonces, empezó la persecución. Cómo sucedió todo aquello está contado magistralmente por Arcadi Espada en Un buen tío (2018), una investigación que debiera ser de lectura obligada en las facultades de periodismo, aunque sus alumnos hoy no sepan exactamente qué es una portada. Ni qué significaba que el periódico

de referencia en España utilizase la suya para destruir la reputación de un político enemigo, «Sospecho que la mayoría de los españoles», escribía Arcadi, «aún cree que fue condenado por corrupto. Y por lo tanto, que aceptó los trajes de la calidad milano que le habría regalado la extensión valenciana del flamado caso Gürtel. La razón de la confusión es, en primer lugar, de casi toda la prensa, Durante tres años, la mayoria de los medios informaron sobre el asunto de los trajes dando por supuesto que Camps era culpable. El diario que más se ocupó del asunto (...) publicó en tres años 169 portadas que incluían el nombre de Camps, un número absolutamente inverosímil en razón de la importancia del asunto. Toda esa información, y tantas veces pseudoinformación, teñida de un sesgo culpabilizador indiscutible, dejó una lógica huella en la opinión». El de Camps, sentencia, es un ejemplo de cómo «el populismo y la posverdad liquidan a los hombres».

Sí, pero también es una de las causas que ha llevado al periodismo al descrédito. Y ahora que los periódicos parecen condenados a desaparecer a la vez que sus ediciones digitales se deslizan desde la información hacia el espectáculo, apremia reflexionar sobre conceptos como la honestidad. Y la ética.

ARCADI ESPADA UN BUENTÍO ARIEL, 480 PÁGINAS. 20 90 € EBOOK, 5,99 €

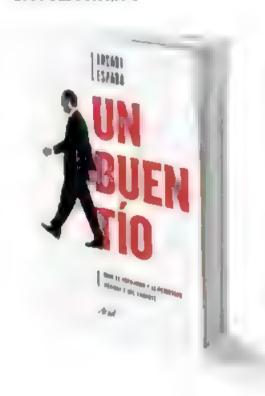

#### **GALLEGO & REY**





# OTRAS VOCES

TRIBUNA JUSTICIA La justificación contenida en el preámbulo de la ley es espuria: no atiende al proclamado interés general de superar un conflicto político para reforzar la convivencia, sino al interés partidista de benefactores y beneficiarios

# Amnistía: cuando el fraude está en la ley

**ÁNGEL LLORENTE** 

DECIA PLATÓN en su obra Las Leyes que el legislador no debe proponerse el beneficio de ciertos ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos; añadiendo que el verdadero arte político no ha de cuidarse del bien particular, sino del común. A pesar de que han pasado más de 24 siglos, las reflexiones del gran filósofo griego cobran plena vigencia respecto a la amnistia, tomando en consideración que, según la encuesta realizada por Metroscopia en septiembre de 2023, el 70% de los españoles eran contrarios a su concesión y no estaban felices, platónicamente hablando.

El principio de legalidad preside la función jurisdiccional. Por ello, en los litigios civiles o administrativos el ordenamiento jurídico confiere al juez facultades directas para evitar el fraude de ley o la desviación de poder. Pero ¿qué ocurre en aquellos casos excepcionales en que la lev es fraudulenta porque viola los fundamen tos de la buena regulación legislativa?

Para tratar de responder a la pregunta, emplezo por recordar que los tres poderes del Estado emanan del pueblo español, en el que reside la soberanía nacional. Las Cortes Generales son titulares de la potestad legis lativa y elaboran las leyes, mientras que los jueces y tribunales, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, las aplican. La ley de procedimiento administrativo exige. entre otros principios, que cualquier iniciativa normativa deba estar justificada por una razón de interés general y basada en una identificación clara de los fines perseguidos. Todos los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al conjunto del ordenamiento ju-

rídico; de ahí que el control indirecto de la potestad legislativa por el poder judicial pueda llevarse a cabo mediante el planteamiento, por este orden, de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo de Justicia o el Tribunal Constitucional, para asegurar que nues-

> tra convivencia se desenvuelva en el marco de un Estado de derecho.

> En lo que respecta a la Ley de Amnistía que previsi blemente apruebe hoy el Congreso de los Diputados, llama la atención que su negociación se haya llevado a cabo al margen del debate parlamentario y que el líder de Junts se jactara de que el apoyo de su formación política a la investidura estaba condicionado a que queda ran desactivados todos los procesos penales y contables en los que estaba implicado él mismo, junto con los politicos y activistas que participaron en el proceso in-

dependentista. Esa pretensión de impunidad se hizo aun más patente en las modificaciones que se introdujeron tras el rechazo de la proposición inicial por parte del pleno del Congreso, pues, a medida que el avance de las investigaciones judiciales ampliaba el elenco de investigados e infracciones, la proposición de ley se fue amoldando a las exigencias independentistas de amparar a todas las personas involucradas.

Un somero analisis de las enmiendas transaccionales revela dicho propósito, teniendo en cuenta que se amplió el ámbito temporal de la amnistía al 1 de noviembre de 2011, más de 12 años, para incluir, según se dijo y a falta de otra explicación, a todas las personas sujetas a procedimientos de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Se enmendó también la regulación del delito de terrorismo, omitiéndose la referencia al Código Penal para tratar de neutralizar la instrucción que asumió el Tribunal Supremo por ese delito, en relación con los incidentes de Tsunami Democràtic, causa en la que el propio Puigdemont es uno

Para incluir en la amnistia el desvio de fondos públi cos a favor del procés, se desvirtuó el delito de malversa ción al exigirse como elemento adicional, no previsto en el tipo penal ni en el derecho europeo, que el sujeto activo tuyiera el propósito de obtener un beneficio patrimonial. A fin de conseguir el archivo de la causa que investiga un juzgado de Barcelona sobre la posible in jerencia rusa en el proceso separatista, se precisó que serían amnistrables los delitos de traición contra la integridad territorial, siempre que no se hubiera empleado el uso efectivo de la fuerza. Por último, se accedió a restituir las multas pagadas por la imposición de san

ciones graves de la Ley de Protección Ciudadana, para satisfacer la demanda de las entidades sociales catalanas que apoyaron el proceso independentista.

No debe olvidarse que la amnistía es una medida impersonally, por ello, los criterios para su aplicación no pueden estar referidos directa ni indirectamente a personas determinadas. Ese es precisamente el elemento dife renciador respecto al indulto general, cuyos destinatarios son un grupo específico de personas. Pues bien, comose ha visto, la Ley de Am nistia ha sido claramente redactada para que se aplique a los concretos individuos que se encontraban inmersos en determinados proce dimientos judiciales y admi nistrativos relacionados de alguna manera con la causa independentista, entendida en un sentido muy amplio. Esa finalidad, aunque disimulada, no está oculta en la propia ley si observamos que, en la última enmienda al preámbulo, se añadió la siguiente frase: «La consecu-

ción del objetivo de esta norma pasa por finalizar la ejecución de las condenas y los procesos judiciales que afectan a todas las personas, sin excepción, que participaron en el proceso independentista».

En conclusión, y vistos los antecedentes expuestos, la justificación contenida en el preámbulo de la Ley de Amnistia -que ocupa mayor extensión que el articula: do y se asemeja bastante más a unas alegaciones fren te al previsible planteamiento de cuestiones de incons titucionalidad o prejudiciales europeas- es claramente espuria, pues resulta obvio que no atiende al proclamado interés general de superar un conflicto político para reforzar y garantizar la convivencia democrática en Cataluña y en el conjunto de España, sino al partidista de benefactores y beneficiarios. Cabe recordar que durante la campaña electoral del 23-J, los representantes del

PSOE se vanagloriaron de que la convivencia en Cataluña se había normalizado gracias a los indultos y manifestaron categóricamente que la amnistía que reclamaban los dirigentes independentistas era innece saria, además de inviable por inconstitucional. Como señala el informe de la Comisión de Venecia, la realidad es que la proposición de ley ha provocado una profunda y virulenta división en la sociedad española.

POR LO expuesto, la Ley de Amnistía, en mi opinión, es fraudulenta porque su finalidad aparente es falsana, la motivación real no es ética y es además contraria al interés general. Se trata, a mi juicio, de un indulto general encubierto a favor de determinadas personas, que está prohibido por la Constitución. En todo caso, su interpretación por el poder judicial no va a estar exenta de dificultades, dado que la técnica legislativa es de muy mala calidad, al haberse construido a retazos y prescindiendo de las observaciones y reparos de los órganos especializados. Es muy probable que los jueces se vean obligados a cuestionar su adecuación al derecho euro peo y constitucional, por lo que va a ser muy difícil que su aplicación sea inmediata en determinados supuestos, especialmente los referidos al levantamiento de las medidas cautelares en delitos de terrorismo y malversación. Conviene tener en cuenta también que para resolver si se alza una medida cautelar es necesario decidir previamente si la amnistia resulta aplicable al caso concreto, para lo que ha de seguirse el procedimiento previsto para los artículos de previo pronunciamiento. lo cual no esprecisamente sencillo. Por ello y siendo realistas, aunque los jueces tratarán de cumplir el plazo de dos meses que fija la ley para su aplicación, no es segu



RAUL ARIAS

ro que pueda respetarse en todos los casos, ya que asu mirán un trabajo adicional que se unirá a la sobrecarga de asuntos anteriores y tendrán que dar prioridad además a otras causas más urgentes, como las que están sujetas a los plazos inexorables de la prisión provisional. En todo caso, es de celebrar que el dictamen de la Comisión de Venecía haya acogido con satisfacción que la amnistía sólo se aplique tras una decisión judicial y que el incumplimiento del plazo de dos meses no tenga consecuencias disciplinarias.

En fin, valga como reflexión final la afirmación de que el interés general que han de perseguir las leyes se identifica con el bien común de todos los ciudadanos y no con el de unos pocos, como nos enseño el sabio Platón.

**Ångel Llorente** fue el primer magistrado de enlace con Marruecos

La realidad es que ha provocado una profunda v virulenta división en la sociedad española

# A 10 DÍAS DEL 9-J

# RADIOGRAFÍA DE UNA LÍDER

# PAISAJES EUROPEOS

LA PROTAGONISTA



# REVOLUCIÓN MELONI: LLEVAR EL MODELO ITALIANO A EUROPA

ITALIA. La primera ministra es clave en el Consejo Europeo y la Eurocámara, donde dirige el grupo conservador, que será bisagra. Sueña con una alianza soberanista que margine a la izquierda

PABLO R.

**SUANZES** 

BRUSELAS

A finales de septiembre de 2022, en los últimos compases de la campaña electoral italiana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cometió un error de principiante. Desde los tiempos de la troi ka, la prensa italiana apremia constantemente a los líderes europeos, y en especial a los de las instituciones comunitarias, para que se pronuncien sobre política nacional. «Cada

vez que abren la boca me dan votos», se ufanaba cé lebremente Matteo Salvini. Ese día, la alemana estaba en Princeton (EEUU). yante una pregunta del público en una universidad sobre la posible deriva con tra el Estado de Derechosi Meloni llegaba al poder, hizo lo impensable, y en vez de esquivar la cuestión, en-

tró de lleno: «Trabajaremos con cual quier gobierno democrático que quiera trabajar con nosotros», dijo, «pero si las cosas van por el mal camino, tenemos instrumentos para responder», advirtió haciendo referencia directa a lo que ha ocurrido en y con Hungria o Polonia.

La bronca fue automática. Salvini y la Lega reaccionaron calificándolo de «amenaza repugnante y sórdida» de Bruselas, pidiendo la dimisión de la presidenta de la Comisión y organizando una manifestación ante la sede de la Unión en Roma. Antonio Tajani, hoy ministro de Exterio res, tuvo que hacer equilibrismos y pidió que no hubiera intromisiones. Pero cuando Meloni, a diferencia de lo que hubiera hecho antes, optó por evitar el choche, quitó hierro al asun-

to y dijo que Von der Leyen ya habia aclarado sus palabras y que trabajarían bien juntas, todos comprendieron que había empezado otra era.

La lider de Fratelli d'Ita ha asustaba a muchos en Europa, pero ese día dejó claro que sabía que iba a ganar que tenía que trabajar con los principales ros-

jar con los principales rostros del continente y les envió una se fial de que estaba preparada. «Ella, como cualquier político, se mueve en una doble vertiente. La de figura de partido que hace campaña, pero también de quien se pone el sombrero de primera ministra. Y en el caso de Ita lia es algo casi fisiológico. Siendo un país del G7, la tercera economía europea, hace falta una posición institucional y una relación con líderes que vienen de tradiciones muy diversas, de Bidena Macron pasando por Scholza explica Francesco Giubiliei, un ana lista conservador que preside la Fondazione Tatarella y el think tank Nazione Futura.

Desde ese día hasta hoy, la imagen de la primera ministra italiana no ha hecho sino consolidarse en el panorama internacional. Von der Leyen di ce a todo el que quiere escuchar que Meloni y ella trabajan bien y que en el Consejo Europeo es siempre muy sería y constructiva. Incluso sus adversarios admiten que en los grandes foros el comportamiento es el que se espera de un líder del G7, algo que con Berlusconi, por ejemplo, no ocurría

Fuera ha cambiado, pero sigue siendo la de siempre, la líder de un movimiento posfascista que no ha renun ciado a sus creencias identitarias y que en casa empuja la legislación contra la inmigración, el aborto, los derechos LGTBi, y critica a la OMS, las vacunas y defiende todo tipo de conspiraciones. La suya es una guerra cultural sin cuartel, pero es hábil, no se precipita ni monta numeritos, y ha entendido el momento que atraviesa el continente y reposicionado sus fichas pensando en el medio y largo plazo. Lo que hace 25 años en la UE era ultraderecha proscrita a la que se le denegaba la entrada en algunos países por discurso de odio, gana hoy elecciones en Italia, Países Bajos y quizás en breve. Francia. No han cambiado ellos, sino el continente. Anta ño había muchas líneas rojas, ahora sólo hay tres: ser proeuropeo (no abogar por una ruptura), ser proucraniano (o al menos no defender a Putin) y respetar, en lineas generales al me nos, el Estado de Derecho. Cumplien do eso, y sin choques directos, casi todo lo demás tiene cabida.

«No importa que haya promovido durante mucho tiempo la teoria del gran reemplazo sobre la inmigra ción, que haya sido repetida por sus ministros o que haya vuelto a exponer sus ideas centrales en un libro publicado en septiembre. Meloni es, después de todo, prosistema y proeuropea, especialmente cuando la pala bra europeo significa cooperación con tra la amenaza de China o la migración musulmana y africana», apuntaba en un reciente análisis crítico en la fundación Rosa Luxemburgo el historiador David Broader.

«Ha habido algunos cambios muy fuertes, son evidentes y hay que reconocerlos, pero son sólo en el aspecto internacional. Hace unos años hablaban de la salida del euro y hoy ya no. No han tenido actitudes ne gativas ni conflictos con la UE des de que llegó al poder. Ha habido algún pequeño paso atrás con cosas como la ratificación del Tratado del Mede, pero el cambio en 10 años es indiscutible, en Europa y en el pla no más amplio de las Relaciones In ternacionales, y es positivo porque temíamos lo peor. Pero el problema son sus referentes históricos, culturales, ideológicos, que son la historia clásica de la extrema derecha ita. liana, y a los que no renuncia», ex plica el historiador de izquierdas Piero Ignazi, autor del libro de referen-

Glorgia Meloni espera la llegada del 'premier' palestino, Mohammad Mustafa, el sábado en Roma. M PERCOSSI/EFE

cia sobre el Movimento Sociale Italiano.

Uno de los responsables de esa línea europea, por sorprendente que resulte, es Mario Draghi. El ex primer ministro y ex presidente del BCE lla mó uno por uno a los líderes continentales, incluyendo Von der Leyen, para allanar el camino a Meloni. No era su amiga, ni simpatizante. Fue ella la única oposición real a su Gobierno de coalición nacional y fueron los su yos entre otros los que impidieron que sucediera a Sergio Mattarella como presidente de la República. Pero

él, temeroso también de una deriva escéptica, se movió para que italia siguiera en el plano que le correspondía y para que ella no fuera al choque, algo que inevitablemente ocurrirá al primer vaivén económico.

Meloni es hoy una de las grandes protagonistas de las elecciones de junio. En 2019, la delegación más grande en la Eurocámara fue la Lega, por delante de la CDU alemana. Hoy, las encuestas dicen que habrá sorpasso de Fratelli y que Meloni, líder también del grupo ECR de conservadores y reformistas, tendrá muchas llaves. Lo saben todos y la cortejan. La tienta Marine Le Pen, cuyo partido está in tegrado en el grupo ID de la Eurocámara, y amaga con una posible unión de todos los grandes. Lo sabe el PP



Europeo, que le tiende la mano cada vez con menos disimulo. Y lo saben los líderes como Macron o Scholz, que estando en las antipodas no pueden prescindir de ella.

Pero, ¿qué busca la italiana exactamente? ¿Se ha moderado, se ha movido el centro o trata de arrastrar a todos a su rincón? Un poco de todo, dicen los expertos. A nivel nacional las europeas son una especie de plebiscito sobre ella y su gestión, y por eso va, como otros candidatos, de número uno en las listas. Pero basta ver los carteles de campaña, que dicen «Con Giorgia, Italia cambia Europa», y las sostamas contra el Pacto Verde de la UE en su programa, para entender que la ambición y dimensión de los

comicios es transfronteriza. Quiere un cambio total, pero no esperar a que ocurra. Liderar una revolución, lenta y articulada, y desde dentro.

Aprovechando ese momento, ha lanzado una controvertida batería de medidas para la reforma de la Justicia y una enmienda al artículo 92 que introduce en la Constitución el principio de elección directa del primer ministro, fijando también el límite de dos mandatos, y elimina la nominación por parte del presidente de los senadores vitalicios.

Italia ha tenido nueve primeros ministros y 12 gobiernos en el mismo tiempo que Alemania o Francia dos o tres, y Meloni quiere más estabilidad, para ella también, pero al tiem-

Casi todos la cortejan en estos comicios: desde Le Pen al PP Europeo

Todos admiten que se comporta como una líder auténtica del G-7

po eliminar la recurrente opción de poner tecnócratas al volante. Si sale adelante, la reforma conocida popularmente como *premierato* permitirá que ante una dimisión o moción de censura a un primer ministro, un parlamentario de la mayoría pueda ocupar el cargo con un voto de confianza. Si no hubiera apoyo suficiente en las cámaras, podría ser necesario un referendum consultivo.

«Fratelli y los tones británicos son los dos principales partidos de gobierno en Europa. Pertenecen a la de recha euroescéptica soberanista. El Partido Conservador es uno de los más antiguos de Europa y tiene un halo de respetabilidad, como derecha sofisticada, pragmática y exitosa (Churchill, Thatcher) que Fratelli d'Italia, con origenes en el postfascismo obviamente no tiene. Sin embargo, un vistazo a lo que hacen y lo que dicen ambos en las cuatro dimensiones dave para considerar a un gobier no ultra (relación con la UE, postura en temas migratorios, su respeto al Estado de Derecho y su acción climática) muestra que la Italia de Meloni es bastante más moderada que el Reino Unido tory», apunta Ignacio Moli na, investigador principal para Euro pa del Real Instituto Elcano.

Meloni ha suscrito el Pacto Migratorio Europeo. Ha viajado a Kieva dar apoyoa Zelenski. No hace referencias a Moscú, ha marcado más distancias con China. Va a la cabeza pidiendo los fondos Next Generation. Y todo ello, como parte de una estrategia sin prisa. «El objetivo de Meloni es arrastrar hacia la derecha a todos los componentes moderados del continente, algo no muy dificil porque mucha parte del PPE es sensible a las posiclones de una derecha más radical. Así que ella juega con los tlempos y hace lo que otros ya hicieron, sino de la derecha moderada, de la interna cional, porque la italiana nunca ja más ha existido», dice Ignazi.

«El objetivo ahora o en la próxima legislatura es replicar a nivel europeo el Modelo Italia, una ahanza de populares, conservadores y sobera nistas. El objetivo de la derecha euro pea debe de ser eso, porque la alian za entre populares e izquierda es antihistórica y antinatural. Schuman, Adenauer o De Gasperi tenian vocación mas católica, cristiana, miraban al centro, sí, pero más a la derecha que siempre con los socialistas. Será difícil en los próximos cinco años, pero poco a poco la mayoría se inclina a la derecha y en 2029 se podrá pensar en el modelo Italia, ése el plan», resume Giubieli. Palabra por palabra es lo que dijo ella misma en Pescara hace unos días: «Llevar el modelo italiano a Europa sería una revolución».

Hoy los números no dan. Las fuerzas conservadoras y escépticas están siendo poco a poco aceptadas con normalidad, pero los llamados sobe ranistas, con ultras de todos los lados, no, al menos todavía. «Imagino que no habrá un grupo único, seguirá habiendo ECR e ID, pero con una mayor colaboración y sobre todo un menor cordón sanitario. El movimiento de Le Pen, forzando la expulsión de AfD, va en esa dirección. Si está el partido del primer ministro de Italia, el partido que ganó las elecciones en Países Bajos y si Macron no puede seguir más allá de 2027... Veremos qué pa sa», zanja, optimista, Giubilei.

# La Fiscalía investiga una 'trama rusa' en la Eurocámara

P. R. S. BRUSELAS

La Policia Federal de Bruselas, por orden de un juez de instrucción, llevó ayer a cabo varios registros en la residencia de un empleado del Parlamento Europeo, así como en sus oficinas, tanto en la capital belga como en las de Estrasburgo, en colaboración con Eurojust y las autoridades francesas.

Aunque el comunicado oficial no lo especifica, la prensa gala y alemana han identificado al sos pechoso como Guillaume Pradoura, asistente del diputado populista neerlandés Marcel de Graaff. Pradoura, ex asistente también del Frente Nacional de Marine Le Pen cuando todavía se llamaba así, copó titulares en 2019 cuan do se difundió una fotografía suya disfrazado, en lo que se percibía claramente como una «caricatura antisemita».

La operación se enmarca, se gún la Fiscalía, en un caso de «injerencia, corrupción pasiva y pertenencia a una organización criminal y se relaciona con indicios de interferencia rusa, mediante la cual se contactó a miembros del Parlamento Europeo y se les pa gó para promover propaganda rusa a través del sitio web de noticias Voice of Europe. «Hay indicios de que el empleado del Parlamen to Europeo en cuestión desempe nó un papel importante en esto», dice el citado comunicado.

En abril, el primer ministro, Alexander de Croo, señaló que los servicios de inteligencia belgas habian confirmado la «existencia de una red de injerencia prorrusa en varios países europeos» que está «sujeta a enjuiciamiento» en el país, tras el aviso de las autoridades checas. Según el premier belga, diputados y asistentes ha brian recibido pagos en efectivo para influir en la Eurocámara y «promover su propaganda», «Los pagos en efectivo no tuvieron lugar en Belgica, pero la injerencia si», dijo De Croo.

#### PROPAGANDA RUSA

Voice of Europe es una página web que hace propaganda masiva a favor del Kremlin bajo una care ta de información eurocrítica. Es ta misma semana, la Unión Europea ha impuesto sanciones a la firma y a dos empresarios relacionados con ella, Viktor Medvedchuk y Artem Marchevskyi, ampliando las sanciones impues tas por la República Checa, ya que la empresa tiene sede en Praga

Voice of Europe—que dice en su sitio web que «cubre noticias y política de Europa y más allà» desestimó la acción y la calificó de un ataque de la UE a la libertad de expresión.

# GUILLERMO LASSO

EX PRESIDENTE DE ECUADOR. Derrotó a la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, pero su mandato apenas duró 900 días

# «Deseo que Noboa venza a los narcoterroristas»

#### NURIA LÓPEZ MADRID

Derrotó al candidato revolucionano en 2021 (el correista Andrés Arauz). un logro que se vio ensombrecido por la pandemia del coronavirus y por una convocatoria electoral exprés. Poco más de un año después de activar el mecanismo de muerte cruzada, el ex presidente de Ecuador Guillermo Lasso (68 años) hace balance desde Madrid de su gestión en la primera entrevista concedida desde que aca bó su mandato el 23 de noviembre de 2023. Una rendición de cuentas que también ha realizado en su libro 900 días. Democracia y Resultados, distribuido gratuitamente. Es una compilación de todo el trabajo realizado que espera que sus «detractores» lean.

«Jubilado de la política electoral», pues asegura que no tiene previsto presentarse en lo comicios del próximo año, se mantiene «generando opinión de temas transcendentales» y promueve la integración de América Latina en el mundo. Sobre su patria, envuelta en una espiral de violencia, desea que «por la salud y la tranquilidad del pueblo ecuatoriano [Noboa] logre vencer a los narcoterroristas».

Pregunta. Se dice que Ecuador ha pasado de ser «una isla de paz» a una encrucijada de violencia, ¿a qué cree que se ha debido?

Respuesta. Esta oleada de violencia no es solamente en Ecuador, es un problema que se está presentando en toda Hispanoamérica, donde inclusive los violentos de México intentan mfiltrarse en Estados Unidos. Esa violencia es consecuencia de grupos delincuenciales que trafican con droga, armas y personas. No queda más que enfrentarlos como hice yo en su momento y como lo está haciendo ahora el Gobierno actual. Obviamente, como ecuatoriano, lo que más deseo es el éxito en esta lucha contra los narcoterroristas con vinculaciones polí ticas para que la familia ecuatoriana pueda vivir en paz y alcance la prosperidad que aspira.

P. ¿Qué diagnóstico hace de la región latinoamericana? En los ultimos meses hemos visto cómo incluso la vio lencia se expandía al Cono Sur, a lugares como Argentina, donde era algo más atípico.

R. Bueno, la causa es la misma. Pero yendo un poco más allá, si usted me pregunta cual sería la solución, sería una integración latinoamericana al rededor de los problemas de la violencia, identificándolos con precision, conectandolos servicios de Inteligencia de todos los países, conectando las capacidades de las fuerzas públicas de cada uno, homologando leyes en el campo penal para cas-

tigar con la misma dureza a los nar cotraficantes, independientemente del país de donde provengan. A propósito, en Ecuador, el pueblo ecuatoriano en la última consulta popular se pronunció por el Sí a la extradición del narcotraficante. Y éste es un elemento importante porque es a lo que ellos temen: a la justicia de Estados Unidos o de Europa.

P. Volviendo a Ecuador, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio produjo un gran impacto. ¿Qué supu so para el país aquello en plena cam paña electoral?

R. Un golpe muy duro, muy fuerte. Para Ecuador, Fernando Villavicencio fue un gran luchador. Lamento como el que más lo sucedido y aquel día permanecerá en mi memoria por el sufrimiento del pueblo y por la necesidad de tomar una decisión importante. Los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. Había que continuar con el calenda rio electoral, no suspender las electones, porque no teníamos ni siquiera atribución legal para hacerlo, y también para no rendirnos frente a los

## «Yo no hubiera allanado la embajada de México en Quito»

«No veo que el Gobierno esté aplicando el 'modelo Bukele'»

«María Corina Machado es una gran política, una guerrera»

grupos delincuenciales organizados que lo que pretendían era desestabi lizar la democracia ecuatoriana. El proceso continuó. El resto ya es historia. Entregamos un país a un nuevo presidente legalmente elegido en las elecciones de octubre.

P. Centrándonos en su libro, en los agradecimientos se lee un mensaje muy claro: «A mis detractores, para quienes el Gobierno de Lasso no hizo nada »¿Qué les diría a esos detractores? ¿Cuál ha sido su principal le gado en Ecuador?

R. A mis detractores les envié el libro. Ojalá se decidan a leerlo. Porque fue un gobierno electopara gobernar cua tro años y por las razones políticas que explico en el libro debí disolver la Asamblea a los dos años para gobernar seis meses más por el llamado a elecciones anticipadas. Pero en esos 900 días de Gobierno hicimos mucho. El primer legado: haber vacunado al 53% de la población ecuatoriana con dos dosis en los primeros 100 días de Gobierno. [...] Bueno, su pregunta me lleva a una respues ta tan extensa que está en el libro.

P. Venció a la revolución tras haberla enfrentado como candidato, primero contra Rafael Correa y después contra Lenín Moreno. En el texto dice que quizás uno de sus errores fue no haber informado de manera asidua de la gestión del país y que también hay que dejar claro que tenía una minoria en la Asamblea. ¿Qué considera que pudo fallar en su mandato?

R. Fui el primero en vencer a la Revolución Ciudadana. Bueno, hay pun tos débiles y creo que el principal fue una mala gestión de la comunica ción. Y aceptaré que la gestión política transitó por un via crucis con una oposición que me planteó guerra desde 10 días antes de asumir el man do. Una gestión política que no tran sigía ni con la impunidad, ni con la corrupción.

P. ¿Qué le llevó a impulsar esa *muer*te cruzada, que conllevaba disolver la Asamblea y convocar elecciones?

R. Pongámoslo dentro del contexto. Tenía una oposición irracional que pretendía destituirme por actos realizados tres años antes de que yo fuera presidente. Tan irracional llegó a ser que me quería responsabilizar de decisiones del Gobierno anterior al mío. Muchos me recomendaban que no fuera a defenderme a la Asamblea. Yo tomé la decisión de it, enfrentarios y, ese mismo día, debatiendo con mi fuero interno, llegué a la conclusión de que debía disol ver esa Asamblea y, por lo tanto. llamar a elecciones anticipadas. Lo hice porque preferí gobernar seis meses en el purgatorio y no dos años más en el infierno.

Si bien tenía los votos para salvarme de la censura, aquellos votos estaban condicionados a decisiones administrativas que yo no podía tomar porque esas sí me hubieran llevado a cometer *peculado* [malversación, que era de lo que se le acusaba] por omisión. Y no quería hacerlo. Además de que esos votos no eran el resultado de un debate conceptual, de un debate de ideas... No, era simplemente el interés de unos asambleistas por obtener beneficios económicos a tra vés de la administración de institu-

ciones del Estado. Y eso no lo podía permitir, yo no había llegado al Go bierno para ser un rehén de ese tipo de personas.

P. ¿Qué perspectivas tiene ahora mismo del Gobierno de Daniel Noboa? ¿Le parecen adecuadas sus medi das? Porque hay un momento del li bro en el que dice: «Firmes si, pero autoritarios jamás».

R. Lo que más deseo es el éxito del Gobierno, que por la salud y la tranquilidad del pueblo ecuatoriano lo gre vencer a los narcoterroristas con sus conexiones políticas. Y por su puesto que me ratifico en aquella fra-

se del libro donde digo: «Firmeza si, autoritarismo, no». Pero es una frase escrita mucho antes de las elecciones de Daniel Noboa, por lo tanto, no me refiero a él. Es un concepto de carácter general, aplicable en cualquier momento de la historia de Ecuador y también de Latinoamérica.

P. Entonces, ¿ahora qué escribiría us ted sobre este Gobierno? Porque se ha llegado a decir que Noboa está aplicando medidas tipo Bukele o siguiendo el *modelo Bukele...* 

R. No lo veo de esa manera. Como digo, le deseo lo mejor. Seis meses, por la experiencia que tengo de go-





CARLOS GARCIA POZO

bernar, es muy poco tiempo para poder evaluar un Gobierno. Hay que dar más espacio y tiempo para que puedan funcionar las políticas que está aplicando.

P. No teme usted y su Movimiento CREO que al volverse a presentar No boa en 2025 se prolongue su manda to en el tiempo como han hecho otros...
R. No tenemos ninguna preocupación, mi movimiento va a presentar candidato tanto a presidente como a asambleistas y queremos re cuperar un espacio que obviamen te se pierde cuando un movimien to está en el poder

P. ¿No tiene pensado volver a presentarse?

R. No, no lo tengo pensado. Me con sidero un jubilado de la política elec toral. Pero me mantendré generando opinión en temas tan transcenden tales para la sociedad como la lucha contra la desnutrición crónica, los temas de democracia y libertades.

P. ¿Qué opina del allanamiento de la embajada de México en Quito para detener al correista Jorge Glas? ¿Usted habría hecho algo así?

R. No, yo no hubiera hecho algo así. Un demócrata respeta el Estado de derecho en cualquier circunstancia y en este caso son tratados interna cionales. Ahora, lo que sí debo decir es que, no estando de acuerdo con esa decisión, jamás le pediré al mundo sanciones para mi país [en referencia al llamarmento de Rafael Correa]. Definitivamente no, eso es inaceptable.

P. Ha llegado a decir que «lo más sano es normalizar relaciones con Venezuela». Desde su experiencia. ¿cu ál seria la solución para esta crisis que afecta a todo el continente?

R. Soy partidario de una frase: «Los problemas de la democracia se deben arreglar con más democracia». El problema de Venezuela con mu chos países de América Latina, entre ellos Ecuador, es un problema que afecta a los pueblos, que de alguna manera se ven ajenos de las disputas entre gobernantes, pero pagan ellos los platos rotos.

P. ¿Qué opina del fenómeno de Ma ría Corina Machado?

R. María Corina Machado es una mujer extraordinaria, una gran politica, una guerrera, una peleadora que no se ha movido de Venezuela, que se ha quedado ahi luchando contra un régimen totalitario que se resiste a en tregar el poder a la oposición venezolana. Una mujer que merece todo nuestro apoyo y respaldo.

P. ¿Confia en que vaya a haber elecciones el 28 de julio?

R. Prefiero mantener la esperanza y dar ánimos al candidato que hoy representa a la oposición. Pero el pasado no nos da mucho espacio para esa esperanza.

P. ¿Y qué opina ahora mismo de la fi gura de Gustavo Petro? En el libro destaca su acercamiento pese a las Ideologías para combatir el narco.

R. Hay un dicho popular que se utiliza en Ecuador. «Cada uno habla de la feria según le vaya en ella». Como presidente de Ecuador mantuve siempre una extraordinaria relación con el presidente Petro, con quien coordinamos esfuerzos por luchar contra el narcotráfico en la frontera comun. Al presidente Petro Ecuador, no solo yo, tiene que agradecerle el apoyo que nos brindó en la crisis energética, dándonos energía que nos permitio suspender los apagones.

P. El presidente argentino, Javier Mi lei, es un poco más controvertido. ¿Qué le parece?

R. Yo respeto a Javier Milei. Le deseo no sólo a él, sino al pueblo argentino, mucho éxito en el futuro. Se lo ve un hombre con una personalidad muy definida y muy convencido de sus ideas y ojalá produzcan bienestar para el pueblo argentino.

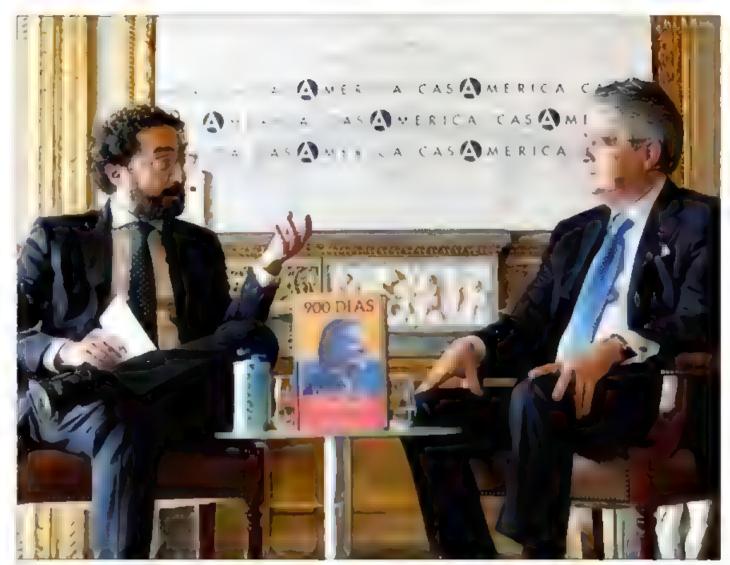

El director de El. MUNDO. Joaquín Manso, charla con el ex presidente de Ecuador, en Madrid. SERGIO ENRIQUEZ

# El alegato de un proyecto democrático

El mandatario ecuatoriano presenta en Madrid un libro sobre su gestión

N. L. MADRID

Si hay una frase que repite el ex presidente ecuatoriano Guillermo Lasso es: «Los problemas de la democra cia se resuelven con más democra cia». Un mantra que queda reflejado en su libro 900 días. Democracia y Resultados, que fue presentado ayer por el director de El, MUNDO, Joaquín Manso, en Casa de Améri ca, en Madrid.

El texto plasma las medidas tomadas por Lasso, del Movimiento CREO, durante su corto mandato. Llegó al poder el 24 de mayo de 2021 y se marchó el 23 de noviem bre de 2023, después de acelerarse en Ecuador la convocatoria electoral que daría como vencedor al joven Daniel Noboa.

«Para mi ser presidente de Ecua dor ha sido el honor más grande», aseguró el ex mandatario desde la capital española, donde dio a conocer este alegato del que fue su proyecto en defensa de la democracia. »Yo queria servir a mi pueblo y lo hice, pero no fue sencillo por el boi cot permanente que tuve», destacó, en referencia a la fuerte oposición que tuvo su corta Presidencia. «Defender nuestra democracia era mi deber, tenia que actuar como es tadista y detener ese proyecto co rrupto y totalitario que avanzaba a gran velocidad».

La Revolución Ciudadana de Rafael Correase extendió toda una decada, dando paso después a Lenín Moreno, que buscó el giro político. Sin embargo, la influencia del expresidente Correa todavía persiste en el país andino. Preguntado por el director de ELMUNDO por las consecuencias de las políticas de aquel Gobierno de izquierda en el tema que hoy tanto preocupa a Ecuador, la violencia producto del narco, Lasso apuntó a que «cedió espacios en la Asamblea Nacional a los narcotraficantes». Como ejemplo, recuerda que pudo constatar esos nexos cuando viajaba a pequeños municipios en los se gastaban desmesuradas sumas en las campañas, fruto de que

El director de EL MUNDO ensalza su esfuerzo por la libertad de prensa

José María Aznar y Leopoldo López Gil, entre los asistentes ese «dinero era del narcotráfico». En la actualidad, «con el caso Metasta sis queda judicializada» esa re lación, concluye Lasso.

Activó el articulo 148 de la Constitución—conocido como muerte cruzada—, porque Ecuador estaba «secuestrado, harto de una clase poli tica que hoy está plenamente identificada con el crimen organizado».

La libertad de prensa fue golpeada durante la Revolución Ciudadana, de ahí que Manso ensalzara los esfuerzos de la gestión de Lasso por defenderla. Revocó la normativa an terior y otorgó una mayor autonomia a los medios. «Logramos la derogatoria definitiva de todo ese cuerpo legal sustituyéndolo por una ley que recoge los principios fundamen tales de las asociaciones y gremios de los periodistas», respondió. «Ningún periodista fue enjuiciado en los 900 días».

Cuestionado por las similitudes de algunas iniciativas de Daniel No boa con las del salvadoreño Nayib Bukele, no cree que con ellas «se reduzca la violencia, se ha incrementado». Sobre la situación de Venezuela, el ex presidente ecuatoriano dijo que «es el resultado de unas élites que abandonaron su país y no se quedaron», destacando la labor de la opositora María Corina Machado. «Hay que quedarse, hay que luchar».

El libro, de distribución gratuita, ya fue presentado en Ecuador el año pasado. Al acto de ayer asistieron el ex presidente español y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar; su esposa y ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella; el ex minis tro de Industria, Energía y Turismo español José Manuel Soria; el opositor venezolano Leopoldo López Gil, el escritor nicaraguense Sergio Ramírez, el ex embajador de Ecua dor en España, Andrés Vallejo y el director general de Casa de Améri ca. León de la Torre.



Centro de votación, ayer, en la localidad sudafricana de Hopetown. MARCO LONGARI / AFP

# Sudáfrica: posible revés en las urnas del histórico CNE

Una nueva generación de descontentos pone en peligro la eterna mayoría absoluta del partido que lideró Nelson Mandela

JOHANNESBURGO

Treinta años después del fin del apartheid, los sudafricanos votaron ayer en unas elecciones generales consideradas las más importantes en estas tres décadas. Peligra la mayoría absoluta del partido de Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano (CNA), por primera vez desde su lle gada al poder en 1994, informa AP.

Es el blanco de una nueva generación de descontentos en un país de 62 millones de habitantes, la mitad de los cuales se estima que vi ven en la pobreza. Tras depositar su voto, el presidente, Cyril Ramaphosa, de 71 años, dijo que no tenía ninguna duda de que el CNA volvería a ganar con «una mayoría firme». El principal lider de la oposición, John Steenhuisen, contraatacó: «Por primera vez en 30 años hay un camino hacia la victoria para la oposición».

La economía más avanzada de África tiene algunos de los problemas socioeconómicos más graves del mundo, incluida una de las peo res tasas de desempleo (32%). La persistente desigualdad, con una pobreza que afecta desproporcionadamente a la mayoría negra, amenaza con desbancar al partido que prometió acabar con ella derribando el apartheid bajo el lema Una vida mejor para todos.

«Nuestro principal problema, aqui en nuestra comunidad, es la falta de trabajo», explicaba Samuel Ratshalingwa, que estaba casi al principio de la cola en la misma escuela del municipio de Soweto donde votó Ramaphosa. Después de ganar seis elecciones nacionales consecutivas, va rias encuestas han situado el apoyo al CNA por debajo del 50%, una caída sin precedentes.

El CNA obtuvo el 57.5% de los votos en las últimas elecciones, en 2019, su peor resultado hasta la fe cha, y por debajo de un máximo de casi el 70% en 2004. Esa caída se ha atribuido a la pobreza generaliza da, pero también a numerosos escándalos de corrupción del CNA y a un fracaso gubernamental que no

## La economía más avanzada de África tiene un 32% de desempleo

ha llevado los servicios básicos a muchas comunidades, que siguen sin tener agua corriente, electrici dad o viviendas adecuadas. Ramaphosa prometió en su campaña «hacerlo mejor».

Si Ramaphosa pierde su mayoría, el CNA se enfrentará a la perspecti va inédita de una coalición. La oposición es fuerte, pero está fragmentada. No se prevé que los otros dos principales partidos, la centrista Alianza Democrática y los Luchadores por la Libertad Económica, de extrema izquierda, aumenten sus votos lo su ficiente como para superar al CNA.

Más de 50 partidos concurren a las elecciones y muchos se presen tan por primera vez. Uno de ellos es tá liderado por el ex presidente Jacob Zuma, que se ha vuelto en contra de sus antiguos aliados del CNA. Zuma fue inhabilitado para presentarse como aspirante a diputado, pero su partido, el MK, sigue en liza y es el comodin de Steenhuisen, lider de la principal formación de la oposición. Este dijo que Sudáfrica se dirige hacia un «país de coaliciones». Admitió que su partido probable mente no obtendría la mayoría, pero confió en un acuerdo con otras formaciones más pequeñas para sumar sus escaños y desbancar al CNA.

«No creo que vayamos a resolver los problemas de Sudáfrica manteniendo a las mismas personas en torno a la misma mesa, tomando las mismas malas decisiones para obtener los mismos malos resultados», deciaró Steenhuisen. El CNA afirma que confía en conservar su mayoría y los analistas no lo descartan, dada la migualable maquinaria de campaña de base del partido.

La votación muestra también las contradicciones del país, desde Johannesburgo -la ciudad más rica de África- hasta el pintoresco destino turístico de Ciudad del Cabo, pasando por los asentamientos informales de chabolas en las afueras y las zonas rurales más remotas. Cerca de 3.000 soldados se desplegaron por todo el país para garantizar el orden, según anunciaron las autoridades.

# EEUU aprueba los últimos pasos dados por Israel en Rafah

El portavoz de la Casa Blanca John Kirby elogia el uso de bombas menores

PABLO PARDO WASHINGTON

CORRESPONDE

El Gobierno de Joe Biden cree que Israel no ha violado ninguna de las peticiones que le ha hecho acerca de su ofensiva en Gaza ni en el bombardeo de Rafah, en el que murieron 45 personas y otras 249 resultaron heridas, ni en la entrada de tanques en esa misma ciudad. Así lo declaró el portavoz de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, el almirante retirado John Kirby, al afirmar que no ve «ningún cambio de política digno de mención».

Kirby elogió el uso por parte de Israel de bombas de menores dímensiones a las habituales como una muestra de que Tel Avív quie re reducir los daños entre los civiles, como le ha pedido EEUU, su socio principal, repetidamente.

Precisamente, la líder republicana Niki Haley, ex candidata a la Presidencia que el viernes de la semana pasada dio su respaido al candidato Donald Trump, visitó lsrael para apoyar la ofensiva, y se dejó fotografiar por la prensa mientras escribía en un obús de artillería que iba a ser lanzado en Gaza

«Acabad con ellos» («Finish them»). La tradición de que los políticos firmen bombas y pongan mensajes en ellas viene de lejos en Estados Unidos.

Ya en la Guerra del Golfo, en 1991, el entonces jefe del Alto Estado Mayor, el general Colin Powell, escribió en una bomba de aviación, que iba a ser lanzada contra Irak, «A Sadam, con afecto». Mientras que el secreta rio de Defensa, Dick Cheney, puso: «No quisiste irte y ahora tenemos que echarte».

La gran diferencia, obviamen te, es que en esta ocasión Haley, la que fuera embajadora ante la ONU de Trump, apoya a un país que no es el suyo. Su mensaje ha sido un recordatorio a la opinión publica estadounidense de que el Partido Republicano es más prois raelí y más partidario de la mano dura con Hamas que el Demócrata, al que pertenece el presidente, Joe Biden.

Kirby, que participó en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca el martes por la noche, también quitó importancia a la aparición de tanques israelies en el centro de la ciudad sureña de Rafah. «No los hemos visto destrozar Rafah», di jo Kirby, en referencia a la ofensiva de Israel en esa ciudad fronteriza con Egipto, en cuyo centro urbano aparecleron anteayer carros de combate de ese país. «No los hemos visto ir con grandes unidades, con gran cantidad de tropas en columnas y grandes formaciones, de manera coordinada contra múltiples objetivos sobre el terreno», añadió el portavoz.

La Casa Blanca, además, tiene otras preocupaciones. El muelle flotante que el Ejército de Tierra de Estados Unidos montó frente a Gaza para permitir la llegada de ayuda humanitaria a la región ha sido parcialmente destrozado por el Mediterráneo y fue llevado al puerto israelí de Ashdod para ser sometido a varias reparaciones.

Es el ultimo episodio en una cascada de problemas, que primero llevaron a que el muelle –cuyo cos te roza los 300 millones de eurosfuera situado frente a Gaza con semanas de retraso debido a problemas técnicos y al estado del mar. Después, una vez que empezó a



Niki Haley firma en un obús. X/@NikkiHaleyHQ

distribuir ayuda, ésta fue robada directamente de la plaza en la que era entregada por multitudes de palestinos que se mueren de hambre en medio de los combates y del bloqueo de la ayuda a la Pranja de Gaza impuesto por Israel.

Finalmente, cuando el muelle estaba empezando a funcionar de manera eficiente, el Mediterráneo –un mar que en principio nose asocia a galernas— lo ha dañado. Kirby, en la comparecencia pública, aprovechó el incidente para hacer una reflexión de indole filosófica: «La Madre Naturaleza tiene algo que decir en todo esto».

# El turismo sube precios con malestar de fondo

 Los principales destinos suben un 7% las tarifas de alojamiento en pleno debate sobre los pisos turísticos o Palma lanza medidas para aliviar la masificación

#### C. URRUTIA / E. COLOM MADRID - PALMA

El de 2024 será un verano de récord para el turismo y también el primero en el que la principal industria española quedará confrontada con la sosterubilidad de las cifras que apor ta a la economía. Ante el malestar que se extiende en las ciudades y territorios con actividad turística más intensa, los ayuntamientos han respondido con moratorias de nuevas licencias de pisos turísticos y promesas de regulación a partir del verano o del año que viene.

Mientras tanto, en pleno debate sobre cómo hacer sitio a 100 millones de viajeros, España y sus destinos de playa registran ya un boom de reservas que al volumen añaden subidas de precios en la oferta de alojamiento, En su conjunto, el PiB turístico batirá este año la marca de 200.000 millones de euros, según la patronal de grandes empre sas Exceltur.

La plataforma de reservas Boo king, que ha visto crecer la oferta de pisos y apartamentos turísticos en su registro hasta suponer prácticamente un tercio del total, ya ha de tectado este año que Barcelona, Pal ma de Mallorca y Málaga figuran en tre los 10 destinos más buscados del mundo entre los próximos i dejunio y 31 de agosto. España figura ahora mísmo como el país destino más buscado del mundo para el verano 2024, seguido de Italia, USA, Fran cia, Grecia, Croacia, Brasil, Polonia, Portugal y Turquía. Todas las ciudades españolas más buscadas se sitúan en el arco mediterráneo y Ma drid es la única excepción a los des tinos de sol y playa.

Por su parte, eBooking, plataforma de reservas online diferente a la anterior, estima que este verano alojarse en un apartamento turístico, un hotel o un hostal en los destinos de playa costará de media un 7,3% más que en 2023. De media alojarse una noche en un destino costero costará 195 euros por noche, mientras que en 2023 costaba 182 euros. Pero si se pone la lupa sobre la oferta publicada de apartamentos turísticos los pre cios por noche sufren variaciones del

30% respecto a hace un año en Madrid, Málaga, Barcelona o Sevilla. Ibi za, con 400 euros la noche, es la pla za más cara.

En varios de estos destinos, las administraciones ya se plantean limitar la oferta de alojamiento ante las consecuencias sociales que tiene el avance de la industria, sobre todo en materia de vivienda. El malestar vecinal se centra en la masificación de sus ciudades por número de visitan-



Pintadas en protesta contra los pisos turísticos en el centro de Palma, en Mallorca. EFE

#### VARIACIÓN DE PRECIO POR ALOJAMIENTO EN LOS DESTINOS MÁS DEMANDADOS

Porcentaje de variación en 2024 respecto a 2023

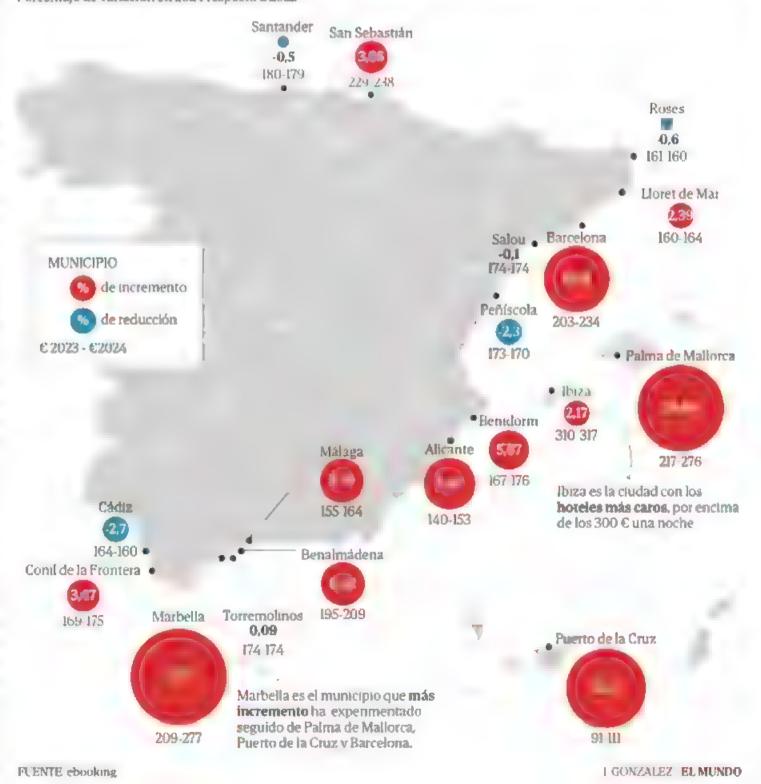

tes o actividad de comercios destinados a ellos o a la expansión de pisos que se destinan a alojar turistas, un fenómeno que por su rentabilidad crece sin freno y desplaza a los residentes o llega a convertir un bien basico como la vivienda en inaccesible para capas cada vez mayores de población. Pero con ingresos que, según idealista, son hasta cuatro veces superiores a los de un alquiler tradicionally la capacidad comercial que ofrecen plataformas co mo las mencionadas o AirBnB. el parque de vivienda es escudnñado por inversores con cada vez mayor intensidad. Según Exceltur la cifra de plazas en casas de capitales que se dedican en España a alojar via jeros superaba en el primer trimes tre 200.000, la mayor parte sin licencia. En Valencia, que esta semana ha paralizado las licencias, las plazas en estos alojamientos crecian un 40% hasta marzo.

#### EL VETO DE PALMA

Palma es una de las ciudades más sobrecalentadas por la oferta de viviendas vacacionales. Se descono ce exactamente el número de pla zas que se ofrecen debido a que todavía una parte importante de la oferta es ilegal y no computa en ningún registro. Las viviendas legales dedicadas a esta actividad se han disparado en los últimos años. Sólo en Mallorca hay 104.000 pla zas, según datos de la administración pública insular. En 2015 habia 37.725 plazas. Por tanto, el incremento ha sido del 276%, sin contar la oferta fuera de regulación.

Ante el creciente malestar social provocado por la saturación tu-







# Claves para garantizar el éxito y la sostenibilidad de las organizaciones desde el Consejo de Administración

09 00 Bienvenida y acreditaciones

09 30 Inauguración institucional

Apertura

**Prof. Philip Moscoso,** Associate Dean Academic Affairs de IESE Business Schoo

Juanjo Cano, presidente de KPMG en España Joaquín Manso, director de El Mundo

Retos actuales del Gobierno Corporativo. La visión de la CNMV

Introducción Francisco Uria, Banking & Capital Markets Global Head de KPMG y socio responsable del sector Financiero en España

Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV)

10 15 Cómo llega el debate sobre la Inteligencia Artificial al Consejo. Elementos esenciales a considerar y mejores prácticas

Juan José Casado, Chief Digital Officer de Repsol

Rita Estévez, consejera independiente en Linea Directa Aseguradora y Morabano

Modera Eva García San Luis, socia responsable de KPMG Lighthouse

11 00 El valor de la confianza como activo intangible en la empresa

Jordi Gual, profesor de Economía del IESE, presidente no ejecutivo de VidaCaixa, consejero Independiente de Telefónica Brasil y miembro del Consejo Asesor de Telefonica España

En conversación con **Prof. Philip Moscoso**, Associate Dean Academic Affairs de IESE Business School.

12 00 Descanso y café

12.30 La visión del CEO. Los temas clave en la agenda del Consejo

Ángel Rivera, consejero delegado de Santander España

Juanjo Cano, presidente de KPMG en España

Modera. Francisco Perez Bermejo, Santander Global Lead Partner de KPMG en España

13.15 Calidad y efectividad de la supervisión, esenciales para la Comisión de Auditoría

**Ignacio Mataix,** consejero independiente y presidente de la Comision de Auditoria de Tubacex

**Pilar Piatero,** consejera independiente y presidenta de la Comisión de Auditoria de Logista

Fernando Caballero de la Sen, Managing Director de Aon Global Risk Consulting y presidente de la Comisión de Auditoría de Softec Power Holdings

Modera David Hernanz, socio responsable de Auditoria de KPMG en España

13 50 Las cuestiones ESG en 2024 γ el impacto de la CSRD: qué debe hacer el Consejo

Silvia Iranzo, consejera independiente de Técnicas Reunidas, Airtificial y del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

En conversación con **Ramón Pueyo**, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG en España

14 35 Fin de la jornada

Pedro León y Francia, socio responsable del Board Leadership Center de KPMG en Espana

14 40 Cóctel y networking

Sesión exclusiva para Consejeros de companias cotizadas y grandes corporaciones. Aforo limitado. Imprescindible invitación.

Si eres Consejero, solicita asistir: forodelconsejero@kpmg.es





EL@MUNDO

ACTUALIDAD
ECONÓMICA







JORDI CLOS PRESIDENTE DE TURISME DE BARCELONA. Empresario hotelero de gran experiencia y prestigio, Jordi Clos asumió en octubre de 2023 la presidencia de esta institución para reimpulsar un sector clave en la ciudad

# «Hay que limitar plazas y elevar la calidad del turista que viene»

IÑAKI ELLAKURÍA BARCELONA Pregunta. De camino a esta entrevista he visto cinco pintadas contra el turismo. Y en las últimas semanas se han celebrado en diferentes ciudades de España manifestaciones en contra. ¿Le preocupa este clima de opinión?

Respuesta. Es un debate histórico en la mayoría de las ciudades europeas. Tiene sus motivos, pero hay que señalar que parte de un error filosófico, porque los manifestantes antiturismo en sus ciudades son tam bién turistas cuando viajan a otros lugares. Se quejan en sus ciudades de lo que ellos hacen en otras. Dicho esto, no podemos obviar que el turismo representa en Barcelona el 14% de su PIB y, por ejemplo, en Venecla el 30%. El turismo se debe gestionar bien, de una forma científica e institucional. Todavla no se hace del todo en muchas de las ciudades que tienen un problema con el turismo. Les ha llegado la ola sin estar

P. ¿Es el caso de Barcelona? Quejas de los vecinos no faltan...

R. Desde hace ocho años se está ges tionando bien. Tenemos que pensar que hace treinta años teníamos en Barcelona cuatro millones de pernoctaciones y ahora son veinte. Este crecimiento ha tenido sus efectos y ha cambiado la mentalidad de la gente. Hoy es imposible pensar que un joven renuncie a viajar cuando tiene posibilidades económicas, forma ya parte de su cultura. Viajar ya no es solo de ricos. El turismo no se puede evitar, pero se debe gestionar bien. En Barcelona hemos puesto límite a la cantidad de plazas. Nuestra ambición no es la de crecer en número de visitantes si no mejorar el tipo de visitante.

P. ¿A qué se refiere cuando habla de mejorar?

R. Tenemos los mismos niveles de ocupación que en 2019 pero hemos aumentado en 30 euros el gasto medio del turista. Nosotros ya no promocionamos la ciudad, porque la marca Barcelona está consolidada y es imbatible, sino que promocionamos los productos que ofrece. La restauración y sus muchas estrellas Michelin de Barcelona, sus actividades culturales y museos, arquitectura, el deporte, como con la futura Copa América de Vela, la feria de convenciones. Vamos a un perfil de cliente que no viene solo a la ciudad porque tiene playa.

P. ¿Cuál es el perfit del turista de Barcelona? El procés expulsó a mucho visitante nacional.

R. Pasamos momentos difíciles con



PEDRO SALADO. ARABA PRESS

el proceso independentista, pero éste ha quedado afortunadamente atrás y la situación política no indica que se vuelva a repetir. Sobre todo, vie nen turistas norteamericanos, es un

«Se quejan del turismo, pero ellos son turistas cuando viajan»

«Barcelona y Madrid deben cooperar para atraer turismo»

«A Barcelona ha vuelto el visitante nacional, el 'procés' acabó» mercado muy potente y hace un gasto por persona muy alto. Después están los turistas nacionales y el turis mo de congresos.

P. Una de las quejas habituales en las zonas turísticas es la masificación de los centros de las ciudades.

R. En todas las ciudades es inevitable que la gente vaya a ver sus iconos y lugares de referencia. Creo que entre los visitantes de Venecia no habrá ni uno que no pase por el puente de los Suspiros. En Barcelona la gente seguirá visitando las Ramblas, plaza de Cataluña, Gaudí... Así que nuestro reto es que el turismo visite también otras partes de la ciudad y que, por lo tanto, estas zonas menos céntricas tengan ofertas culturales, gastronómicas, etc., interesantes. P. También hay preocupación y ma lestar con los pisos turísticos. ¿Están

a favor de este tipo de oferta?

R. Nuestra función no es opinar sobre esta polémica, debe ser el Ayuntamiento de Barcelona el que lo gestione. Pero sí quiero decir que somos legalistas. No incorporamos a nadie que no sea un empresario legal y

cumpla unos requisitos estrictos.

Desde Barcelona Turísme abogamos por los bloques enteros de apartamentos turísticos y que sean lega les. Es una oferta que la ciudad ne cesita, por ejemplo con la Copa América de Vela, ya que muchas personas necesitarán alojamiento durante semanas en la ciudad y sus alrededores. Pero todo debe ser legal. No tiene sentido que el 14% del PIB de Barcelona esté también en manos de pisos y negocios ilegales... P. Durante mucho tiempo, Barcelona y Madrid han competido por tener más turismo, ferias, eventos... ¿Cuál es la relación actual?

R. Barcelona es una ciudad que a nivel turístico es imbatible, pero si colabora con Madrid, la oferta aun es más imbatible para el mercado internacional. Para un turista norte americano o asiático la distancia de dos horas y media en tren que separa a Barcelona de Madrid es ridicula. No hay tantos países de Europa que tengan dos ciudades de esta categoría y oferta turística tan cerca. Debemos, pues, aprovechar esta ventaja y colaborar para atraer un turismo de calidad.

ristica, el Ayuntamiento de Palma -la ciudad es uno de los polos principales del turismo insular y capta entre un 10% y un 15% de los visitantesaprobará hoy en el pleno un primer plan de choque para frenar la «con gestión», como la denomina el propio alcalde, Jaime Martínez (PP).

Entre las medidas que se aprobarán destaca precisamente la prohibición de crear nuevas viviendas de alquiler turístico, sea cual sea el tipo de inmueble. Esta medida tiene un impacto simbólico más que efectivo en el corto plazo, ya que desde 2018 existe una moratoria para pisos turís ticos en la capital balear.

La nueva prohibición afectará tam bién a viviendas unifamiliares y su pondrá que cuando decaiga la mora toria no podrán ganarse las plazas previstas en normativas anteriores. Se calcula que se eliminarán así entre 2.000 y 4.000 plazas.

El alcalde se suma de esta forma a otras ciudades como Valencia y sigue la senda marcada por el Govern balear, que hace unas semanas anunció que suprimirla 18.000 plazas hoteleras en todo el archipielago, eliminan do las plazas vacantes para no crecer en cupo de habitaciones.

Es un movimiento hasta ahora inusual en las políticas del PP, partido que desde la oposición se mostró crítico con las propuestas del Govern del PSOE (2015-2023) encaminadas a intervenir en los flujos de turistas. Con una cifra récord de 18 millones de visitantes en 2023 y una previsión de 20 millones para este año. Paima acogio el domingo la primera gran ma nifestación contra los excesos del turismo de masas, con 10.000 per sonas en la calle.



DAMEL PÉREZ / ÉFÉ

# «FALTA MUCHO POR HACER EN EDUCACIÓN FINANCIERA»

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció ayer que «pese que a se ha hecho mucho» en el ámbito de la educación financiera, todavía hay «mucho trabajo por hacer» pese a ser un «elemento fundamental de la cohesión y el progreso social». Así lo indicó en la clausura del evento 'Tus Finanzas, Tu Futuro', de la AEB. En la imagen, saluda a su presidenta, Alejandra Kindelán.

# Iberdrola, nueva víctima de los piratas que atacan al Ibex

La filtración que afecta a 850.000 clientes no es de datos sensibles

JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

lberdrola sufrió el pasado siete de mayo un ciberataque que ha de jado expuestos los datos de 850.000 de sus chentes en España, según informó a estos la propia empresa en una comunicación distribuída ayer.

El ataque afectó a un proveedor de la compañía y fue neutralizado sin que se hayan filtrado datos financieros. Unicamente se habrian filtrado datos de contacto, un material que, no obstante, puede ser utilizado para intentar estafar a los clientes de los que se tienen datos como el teléfono o la dirección.

El ataque ha sido denunciado a la Policía y notificado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La cifra inicial que calculaba la empresa era de 600.000 afectados, pero esto son únicamente los clientes de la comercializadora libre. También existen otros 250.000 clientes de Curenergia, su empresa en el mercado regulado, del que se han filtrado los datos.

En declaraciones a ELMUNDO, un portavoz de lberdrola destacó el incremento de personal dedicado a clberseguridad por parte de la empresa a raíz de la guerra de Ucrania y ya cuenta con más de 400 empleados dedicados a esta función.

El ciberataque se une al desvelado el pasado martes que afectó a 120.000 clientes de Telefónica y al notificado por Banco Santander hace poco más de diez días que afectó a la entidad en España, Chile y

Precisamente, los datos comprometidos en este ciberataque habrian sido expuestos en la deep web y los atacantes estarían pidiendo dos millones de dolares a cambio de la base de datos, segun desveló el repositorio de ciberataques HackManac, el mismo que destapó la incidencia que habría afectado a 120.000 clientes y empleados de Telefónica.

Desde la entidad financiera, se insiste en que los atacantes no se han hecho con ningún dato que les permita operar en el banco, pese a que estos claman haberse hecho con más de 28 millones de números de tarjetas de crédito, si bien en muchas oca siones los ciberdelincuentes suelen mentir acerca de los datos que tienen en su poder.

No es para nada habitual que en un espacio de dos semanas tres de las principales empresas del Ibex ve an comprometida su seguridad digi tal, sin embargo, los primeros indicios parecen señalar a la parte débil de la cadena de protección de todas estas empresas: los proveedores.

«Las empresas que suministran o realizan servicios con estas com pañías no suelen disponer de las mismas medidas de seguridad por lo que atacarlas a ellas es mucho mas sencillo que atacar a la compañía más grande que dispone (o se le supone) una seguridad más robus ta», explica Rafael López, experto en ciberseguridad de la compañía Perception Point.

Desde la Guerra de Ucrania, los ciberataques se han multiplicado. Según la Agencia de Protección de Datos, a la que hay que notificar las brechas de seguridad que se producen en España, en 2023 se tramitaron 2.004 de estas notificaciones, más del 80% procedentes del sector privado. Estas afectaron a 17 millones de usuarios y supusieron un aumento del 10% respecto al año 2022, otro indicativo de la necesidad de elevar la inversión en cibersegundad.

El problema también se está ana lizando a nivel gubernamental, ya que el Gobierno aprobará una nueva Ley de Ciberseguridad antes de que termine el año que transpone una directiva que eleva los estándares comunitarios. En este contex to, instituciones especializadas como la Fundación ESYS (Empresa, Seguridad y Sociedad Digital) han propuesto la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad dependiente de la Presidencia que centralice las competencias disemina das por la Administración, a semejanza de otros países europeos.

# Todos los parados tienen más de 44 años en el 14% de municipios

Los de esa edad son los que más se inscriben en las oficinas del Sepe

ALEJANDRA OLCESE MADRID

En un 14,3% de los municipios en España la totalidad de las personas que están apuntadas al paro en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) tiene 45 o más años, según las fichas socioeconómicas que ha elaborado el Consejo General de Economistas a partir de datos públicos y que fueron presentadas ayer.

Influye en esta realidad el hecho de que sea condición necesaria para cobrar la prestación o el subsidio por desempleo estar registrado como parado en las oficinas del Sepe, de ahi que este colectivo-que habitualmente tiene derecho a este tipo de prestación-tenga que es-

tar apuntado. Se diferencia así de los jóvenes que no tienen empleopero no tienen derecho a paro y que, en muchos casos, no acuden al Sepepara buscar un puesto de trabajo.

Segunel Observatorio trimestral del mercado laboral publicado esta misma semana por Fedea y BBVA Research a partir de datos de la Encuesta de Población Activa, sólo entre un 11% y un 12% de las personas en Espafia que están buscando un empleo recurren al Sepe como vía para conseguirlo, un porcentaje que baja al 8% en el caso de los jóvenes, que induso recurren con más frecuencia a las empresas privadas de trabajo temporal.

«Recurrir a los servicios públicos de empleo es el penúltimo método de búsqueda en-

tre las personas no ocupadas que buscan activamente empleo, con independencia de su edad. El peso entre los jóvenes es aún menor que entre los restantes grupos», apun tan los autores del Observatorio.

El método más frecuente de búsqueda es preguntar a familiares o amigos, utilizado en un 55% de los casos, seguido de estudiar anun cios de empleo, poner o actualizar el CV en internet, contactar empresas directamente y poner o contestar anuncios de empleo. «Preguntar a familiares o amigos es lo que más peso tiene como ocurre siempre en los paises mediterráneos», apunta Florentino Felgueroso, profesor titular de Economia de la Universidad de Oviedo e investigador de Fedea, quien recuerda que muchas de las personas que se registran en el Sepe lo hacen solamente para cobrar la prestación: el 47% de los mayores de los de 45 años o más, el 35% de los de 25 a 44 años y el 12% de los jóvenes de 16 a 24».

«Las oficinas de empleo no son el elemento principal ni tienen por que serlo, tienen que mejorar su efi ciencia. Sé que desearían abarcar todo, pero no pueden. Se trata de

que hagan bien lo que tienen que hacer y que mejoren. Las oficinas no funcionan bien para ayudara buscarempleo porque también tienen un problema de que no disponen de información sobre vacantes», señala el

experto.

Dado que las per sonas en España no tienen çostum bre de utilizar los servicios públicos de empleo para buscar empleo, existe una importante brecha entre el paro que contabilizan las oficinas del Sepe y el que aflora en la Encuesta de Población Activa.

«El número de desempleados de 45 o más años de edad es mayor en los registros del Sepe que en la EPA. Por el contrario, los parados entre 16 y 24 años y entre 25 y 44 affosson más numerosos en las cifras del INE. La suma de las dife-

rencias por edades en valor absoluto entre el paro EPA y el registrado ha oscilado en tomo a las 870.000 personas desde 2018», señalan. De hecho, la mitad de los demandantes de empleo de 45 años o más (1,3 millones) no son considerados como parados en la EPA; mientras que en torno a 240.000 activos potenciales en la EPA no están inscritos como demandantes en las oficinas de empleo; un 62% de los cuales tiene 450 más años.

## HORAS EXTRA

25%

HORAS EXTRA. EI Comité Europeo de Derechos Sociales, en Estrasburgo, ha admitido a trámite la reclamación que presentó en enero UGT contra España porque la legislación no estipula la obligación de pagar una prima por la realización de las horas extra - que piden que se fije en el 25%-, lo que consideran que vulnera la Carta Social Europea.

## 21

JULIO. Es el plazo que se le da ahora al Gobierno y a las patronales –española y europea-para presentar alegaciones a la denuncia. Después responderá UGT, se abrirá un nuevo periodo de alegaciones, y finalmente el Comité decidirá si España debe cambiar su legislación.

# Evitar el «efecto arrastre» de los minoritarios

Sabadell apela a los pequeños accionistas ante el avance de los grandes inversores

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

La cuenta atrás de la OPA de BBVA por Banco Sabadell ha comenzado de manera oficial con la petición de autorización a la CNMV para lanzar la oferta. Mientras Carlos Torres intenta lidiar con el rechazo político generalizado que ha despertado su movimiento hostil, la entidad vallesana se centra en convencer a los accionistas minoritarios del atractivo de su proyecto en solitario para evitar que se dejen llevar por el efecto arrastre de los grandes inversores.

En los últimos días se ha conocido que los accionistas de más peso en el banco de origen catalán han aumentado sus posiciones. Según los últimos datos recogidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BlackRock ostenta una participación del 3,907%, frente al 3,7% anterior al lanzamiento de la OPA; Dimensional Fund roza el 3,8%, frente al 3,01% anterior, mientras que el magnate mexicano David Martínez se mantiene en el 3,495%. Según adelantó *Bloomberg*, Martí-

nez estaria a favor de respaldar la propuesta de BBVA, pero las fuentes del mercado consultadas por Actuatidad Económica descartan que se pueda vincular el avance de los otros grandes accionistas con una decisión ya tomada en uno u otro sentido. «Aún es pronto. Hay un mensaje en el ambiente político que revela que los partidos no se encuentran cómodos con el carácter hostil de la operación. Habrá que esperar para ver cómo avanzan el proceso y las cotizaciones de los dos bancos para tener más claridad», explica una de las voces financieras contactadas por EL MUNDO. «El efecto arrastre ahora no lo veo», añade.

Entre los más de 200.000 accionistas de Sabadell hay un gran porcentaje de minoritarios y muchos de ellos son clientes y trabajadores o ex trabajadores de la entidad, a quienes apelan recurrentemente desde la dirección del banco como parte de su estrategia de defensa. «El principal objetivo de Oliu es convencerlos de que el proyecto a futuro de Banco Sa-



El consejero delegado de Banco Sabadell, César González Bueno. ANGEL NAVARRETE

badell es bueno y de que la oferta de BBVA no es tan atractiva como dicen desde *La Vela*», señalan fuentes contactadas por este diario.

Algunos de esos pequeños accionistas comparten con. Actualidad Económica que la oferta de Torres sería más interesante si tuviese una parte en efectivo. «El papel genera más incertidumbre porque hay volatilidaden las acciones. El rally de Sabadell ha reducido la prima y las perspectivas a futuro del banco son buenas», argumentan. La evolución en bolsa de ambas entidades es clave. La propuesta de Torres pasa por intercambiar 4.83 acciones de Saba-

dell por una de BBVA, lo que suponía una prima del 30% respecto a los precios de cotización de ambas entidades el 29 de abril. Sin embargo, los títulos de una y otra han seguido trayectorias opuestas desde entonces y esa prima se ha reducido ahora por debajo del 9%. En concreto, los títulos de Banco Sabadell cerraron ayer en 1,902 euros (frente a los 1,738 euros del 29 de abril) y los de BBVA se sitúan en 9,766 euros (frente a los 10,9 euros del 29 de abril).

Ambas entidades tienen por delante un periodo en el que su principal objetivo será ganarse la confianza de los accionistas vallesanos. En el lado politico, el Ejecutivo tendrá que pronunciarse en las próximas semanas sobre la persona que sustituirá en el cargo a Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España, un movimiento también crucial que puede marcar el devenir de la operación en tanto que el supervisor tendrà que pronunciarse sobre la idoneidad de la fusión desde el punto de vista de la estabilidad financiera. «El proceso será largo y estamos en un compás de espera. El Gobierno tiene abora otros frentes abiertos y esperará hasta después de las elecciones europeas», añaden las fuentes consultadas.





BANKIA MEDIACIÓN OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO, S.A.U.

(SOCIEDAD ABSORBENTE)

VIDACAIXA MEDIACIÓN, SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.A.U.

(SOCIEDAD ABSORBIDA)

#### ANUNCIO DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

En cumplimiento de la previsto en el artículo 10 del Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio, de, entre otros, transposición de directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (el "RDL-LME"), se hace publico que, con fecha 21 de mayo de 2024, el accionista único de Bankia Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. ("Bankia Mediación" o "sociedad absorbente") y el accionista unico de VidaCaixa Mediación, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada, S.A.U. ("VidaCaixa Mediación" o "sociedad absorbida") han aprobado la fusión por absorción de VidaCaixa Mediación, como sociedad absorbida, por Bankia Mediación, como sociedad absorbida, por Bankia Mediación, como sociedad absorbente, que supondrá la extinción, vía disolución sin liquidación, de la sociedad absorbida y el traspaso en bloque a título universal de su patrimorilo a la sociedad absorbente, que adquirirá, por sucesión universal, todos los derechos y obligaciones de la sociedad absorbida

Las decisiones relativas a la fusión han sido aprobadas en los términos previstos en el proyecto comun de fusión suscrito y aprobado por los respectivos administradores solidarios de Bankia Mediación y VidaCaixa Mediación con fecha 16 de abril de 2024.

El accionista único de Bankia Mediación y el accionista único de VidaCaixa Mediación han aprobado como balances de fusión los cerrados a 31 de diciembre de 2023, debidamente

verificados por los respectivos auditores de cuentas.

Resulta de aplicación a la fusión el régimen simplificado previsto en los artículos 53 y 56 del RDL-LME. Asimismo, la fusión se acoge al artículo 9 del RDL-LME Por esta razón, se ha aprobado la fusión sin necesidad de publicar o depositar prevamente los documentos exigidos en el RDL-LME, y sin anuncio sobre la posibilidad de formular observaciones ni informe de los administradores sobre el proyecto de modificación (a excepción de la sección destinada a los trabajadores de las sociedades), en los términos de dicho artículo 9.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del RDL-LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas y acreedores de cada una de las sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y de los balances de fusión, los cuales se encuentran a su disposición en sus respectivos domicikos sociales (paseo de la Castellana, nº 189, 28046, Madrid, para ambas sociedades)

En Madrid, a 24 de mayo de 2024. D. Pablo Pernía Martin y D. Jordi Arenillas Claver, administradores solidarios de Bankia Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A.U. y de VidaCaixa Mediación, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada, S.A.U.

#### **BOLSA** INDRA Ultimo cierre 20,74 € 20,7 20,6 20,5 20,4 20,3 11 00 13 00 17 00 TIPOS OFICIALES MAUYORES BAJADAS DEL CIEX % 4,50 Indra España Alemania 4,50 Amadeus 4,50 Unicaja Banco Zona euro Reino Unido 5,25 EE UU 5,50 3 D5 0,10 2,62 1,50 Inditex 0,50 1,85 Suiza -1,81 5,00 Bankenter Cellnex Telecom Canadá

| BEX 35          | Outros managratur bustus |        | A/10  |         | TRANSCION AND S |         |        |
|-----------------|--------------------------|--------|-------|---------|-----------------|---------|--------|
| thui.e          | DETERCON                 | 001-05 | 3     | MIN     | BÁIL            | ANTERNO | ACTION |
| Acciona         | 115,000                  | 3,800  | 3,20  | 114,700 | 118.800         | 20 09   | -13,73 |
| Acciona Ener    | 20,480                   | -0,920 | -4,30 | 20,320  | 21,340          | -20,58  | -27,07 |
| Acermox         | 10,040                   | 0,040  | 0.40  | 9,945   | 10 090          | 26.28   | 5.77   |
| ACS             | 40,880                   | -0,420 | 1,02  | 40,640  | 41,380          | 62,09   | 1,79   |
| Aena            | 177,000                  | -0,300 | -0,17 | 175,500 | 177,900         | 50,73   | 7,86   |
| Amadeus         | 64,020                   | 0,360  | 0,57  | 62,780  | 64 420          | 36,89   | -1,33  |
| ArcelorMittal   | 23,190                   | 0.730  | 3.05  | 22,980  | 23 740          | 6.83    | 4 64   |
| 8 Sabadell      | 1 902                    | -0,019 | -0 99 | 1,887   | 1,934           | 32,59   | 70,89  |
| 8 Santander     | 4,689                    | 0,073  | 1,52  | 4,674   | 4,758           | 43 52   | 24,06  |
| Bankınter       | 7,920                    | -0,050 | -0,63 | 7,876   | 7,996           | 1,72    | 36,65  |
| AVBB            | 9 766                    | 0,170  | 1.71  | 9,740   | 9,950           | 62,22   | 18,72  |
| CaixaBank       | 5,136                    | 0,046  | -0,89 | 5,108   | 5,212           | 17 92   | 37,84  |
| Cellnex Telecom | 33,140                   | -0,610 | -1,81 | 33,120  | 33,900          | 15,50   | -7,07  |
| Colonial        | 6,070                    | -0,105 | 1,70  | 6,045   | 6,175           | 14,03   | 7,33   |
| Enagas          | 13,800                   | 0,160  | 1.15  | 13,780  | 13,990          | 895     | 9,60   |
| Endesa          | 18,015                   | 0,305  | 1,66  | 18,010  | 18,270          | 16,05   | 2,41   |
| Ferrovial Se    | 36,100                   | 0.400  | 1 10  | 35,940  | 36 440          | 14,12   | 9,33   |
| Fluidra         | 23,120                   | -0,260 | -1,11 | 22,980  | 23,340          | 34,91   | 22,65  |

| fred              | ORPHAL<br>EGYIZAZIÓN | EUMO-E | DATA . | MINU.   | III WALL | TRANSPORTE | HAÑO N<br>ACTUAL |
|-------------------|----------------------|--------|--------|---------|----------|------------|------------------|
| Grifols           | 9.006                | -0,338 | -3 62  | 8,980   | 9,290    | 43 50      | -41,73           |
| IAG               | 1,987                | -0,054 | -2,62  | 1,967   | 2,005    | 28,08      | 11,54            |
| Iberdrola         | 11,925               | -0,225 | 1.85   | 11915   | 12,110   | 15,38      | 0,46             |
| Inditex           | 43,580               | 0,220  | -0,50  | 43,360  | 43,950   | 67,59      | 10,52            |
| Indra.            | 20,740               | 0,380  | 1,87   | 20,340  | 20,760   | 34,32      | 48,14            |
| Logista           | 26,300               | -0,220 | -0.83  | 26,300  | 26,520   | 15,61      | 7,43             |
| Mapfre            | 2,190                | 0.014  | -0,64  | 2,188   | 2,216    | 20.23      | 12,71            |
| Meka Hatels Int   | 7 650                | -0,000 | -1.03  | 7 6 4 0 | 7.725    | 30,19      | 28,36            |
| Merlin Properties | 10,590               | 0,130  | 1,21   | 10.480  | 10,750   | 23.66      | 5,17             |
| Naturgy           | 24,360               | 0,320  | 1,30   | 24,320  | 24,760   | 17,57      | 9,78             |
| Redeia            | 16,210               | 0,190  | 1,16   | 16,180  | 16,410   | 0,68       | 8,72             |
| Repsol            | 15,050               | -0,100 | -0,66  | 15,050  | 15,340   | 2,69       | 11,90            |
| ROVI              | 88,100               | -0,400 | -0,45  | 87,700  | 89,950   | 72,15      | 46,35            |
| Sacyr             | 3,372                | 0,032  | -0,94  | 3,362   | 3,414    | 28,54      | 7,87             |
| Solana            | 11,040               | 0.460  | 4,00   | 11030   | 11.650   | 8,70       | -40,68           |
| Telefonica        | 4,182                | 0,029  | -0,69  | 4,182   | 4,237    | 12,86      | 18,34            |
| Unicaja Banco     | 1,315                | 0,003  | 0,23   | 1,305   | 1,327    | 5,39       | 47,75            |

# El polémico rescate del ladrillo chino y el edificio de los 30.000 residentes

Xi despliega 39.000 millones para que gobiernos locales compren viviendas no vendidas

#### **LUCAS DE LA CAL** HANGZHOU

CORRESPONSII

Hangzhou fue una de las siete capitales antiguas de China y hoy es uno de los centros globales del comercio electrónico, con barrios enteros convertidos en incubadores de streamers con miliones de seguidores a los que les venden en todo tipo de productos. Esta ciudad es uno de los principales músculos tecnológicos de la potencia asiática, con el gigante Alibaba, que tiene aquí su sede, como su principal gallina de los huevos de oro, a lo que hay que sumar el 10% de las 500 empresas privadas más grandes del país.

La prosperidad de Hangzhou durante los años dorados de crecimiento económico convirtieron a esta ur be de 12 millones de habitantes en un terreno muy fértil para las ambiciosas promotoras irimobiliarias, que se hincharon a construir rascacielos modernos e inmensos bloques de edificios.

Uno de los partos más colosales que hubo en Hangzhou durante el boom del ladrillo fue un edificio con capacidad para 30.000 residentes. Tiene forma de S. 39 plantas y una altura de 206 metros. Este monstruo se llama Regent International House y, además de apartamentos de 74 a 220 metros cuadrados, en su interior tiene tres supermercados, cuatro restaurantes, un gimnasio, una piscina, un spa, un salón de té, un salón de manicura, una floristería, una sala de juegos para niños y hasta una peluquería.

Es como si un pueblo entero viviera bajo un mismo techo. Los informes locales dicen que alli residen ahora mismo algo menos de 20,000 personas. La mayoría son jóvenes trabajadores sin hijos que han alqui-



El edificio Regente International House de Hangzhou, en China. EL MUNDO

lado apartamentos por 4.000 yuanes al mes, que al cambio son alrededor de 500 euros. La otra realidad del Regent es que también tiene bastantes pisos vacíos que llevan mucho tiempo en venta.

Este es un problema que se extiende por todo Hangzhou, y por todo un país cuya economía arrastra una preocupante crisis inmobiliaria. Durante el auge del ladrillo, cuando el ntmo de desarrollo descontrolado superó a la demanda, los promotores inmobiliarios acumularon una deuda que luego no pudieron afrontar. Con las empresas sin efectivo, muchas construcciones se paralizaron. Compradores que pagaron sus nuevos pisos por adelantado todavía están esperando poder mu darse a sus casas a medio hacer. Con el derrumbe del sector que sostenía a la economia, la desconfianza se contagió a la compra de vivienda, que cayó en picado, dejando más prosos vacíos de los que ya había.

Este año, Hangzhou fue la primera ciudad en anunciar que las autoridades locales comprarian cientos de apartamentos vacios a precios de mercado, que luego alquilarán a un precio asequible. Además, de elimi nar las restricciones de compra de vivienda que todavía existen en grandes urbes como Pekín y Shanghai, las cuales, limitan el numero de ca sas que puede adquirir una perso na. En abril, las ventas de viviendas nuevas cayeron en Hangzhou un 75% interanual, debido a la desconfianza en el sector, por las llamadas "viviendas de segunda mano" y no por promociones nuevas.

La Corporación de Información Inmobiliaria de China, informó que el año pasado, las ventas de casas usadas superaron a las nuevas en términos de superficie. En 2021, en ciudades como Pekin o Shanghai, las ventas de viviendas nuevas eran casi el doble que las viejas.

# Cabify descarta salir a Bolsa tras la lluvia de ingresos: «No hay necesidad»

CLARA ROJAS MADRID

Cabify disparó un 30,7% su facturación bruta en 2023, superando los 830 millones de euros de ingresos. «No hay una necesidad de salir a Bolsa, es una opción pero no un requisito», explicó ayer Juan De Antonio, CEO de la compañía, durante la presentación de la Memoria Anual de Sostenibili dad del último ejercicio.

Cabify registró un beneficio bruto (antes de impuestos) de 100 millones de euros el año pasado, lo
que supone un incremento del
40,9% frente a 2022. Los buenos
resultados de la compañía explican que desde el grupo vean ahora la salida a Bolsa, que lleva tiempo sobrevolando el mercado, no
como prioridad, sino como una
posibilidad futura «para un contexto en el que sea interesante».

Desde Cabify, con actividad en Europa y Latinoamérica, resaltaton que habian alcanzado el break even en términos de ebitda (resultado bruto de explotación). A nivel geográfico, las ventas repuntaron un 32% en España frente a un 29% en Latam.

De acuerdo con el documento ambiental del grupo, Cabify logró recortar un 6% su indice medio de emisión de CO2 por kilómetro recorrido en España. En cuanto a la inversión en I+D, Cabify aumentó su desembolso un 34% en 2023. De Antonio declaró que «casi 24 millones de 1+D es una apuesta decidida por seguir innovando y creando valor para el futuro». También hubo crecimiento en empleabilidad, donde el volumen de trabajadores aumentó un 22% hasta alcanzar las 1232 personas. Aproximadamente el 46% de la plantilla se concentra en Madrid.

# **EL TIEMPO**

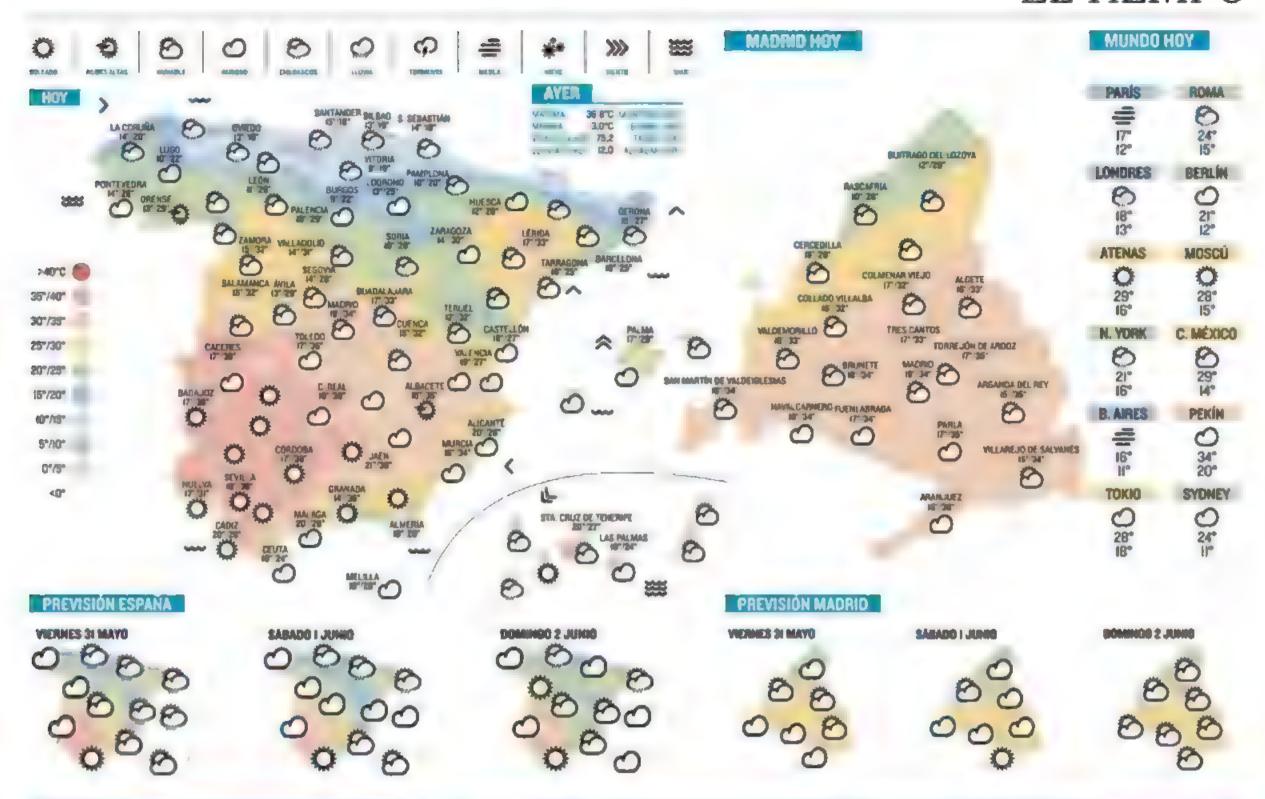

#### SORTEOS

#### BONOLOTO

Combinación ganadora del miercoles:

#### 9-18-27-29-41-45 (C 30, R 8)

| Categoria | Acertantes | Euros      |
|-----------|------------|------------|
| 6         | 1          | 390.057.28 |
| 5 • C     | 2          | 70 919.51  |
| 5         | 92         | 770.96     |
| 4         | 5.180      | 20.58      |
| 3         | 74.979     | 4,08       |
| Reintegro | 452 306    | 0.50       |

Combinación ganadora del martes:

#### (2-13-19-32-45-47 (C 43, R I)

| Categoria | Acertantes | Euros      |
|-----------|------------|------------|
| 6         | 1          | 724 791.09 |
| 5 + C     | - 1        | 138 783 18 |
| 5         | 88         | 1.051.39   |
| 4         | 4.250      | 34,44      |
| 3         | 79.054     | 4.00       |
| Pointagro | 447.953    | 0,50       |

Combinación ganadora del lunes:

#### 09-28-33-34-42-49 (C 28, R 6)

| Categorie | Acertantes | Éuros    |
|-----------|------------|----------|
| 6         | 0          | 0        |
| 5+C       | 0          | 0.00     |
| 5         | 59         | 3.072.30 |
| 4         | 3.313      | 28,25    |
| 3         | 62 942     | 4,00     |
| Reintegro | 388.105    | 0.50     |

#### **CUPÓN DE LA ONCE**

#### 93.929

La Paga: 004

El premio de este serteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 ouros al numero más la serie. 250 ouros a los custro primeras cifras o custro lilitimas; 25 ouros a las tres primeras o tres illiteras y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera e in ultima cifra del número premiado.

#### TRIPLEX DE LA ONCE

940 - 063 - 414 - 507 - 871

#### SUPER DNCE:

Combinación ganadora del miercoles:

1º Sortue: 03-04-09-14-17-18-26-27-28-29-30-33-52-55-88-89-71-73-80-81 21 Sertec: 08-09-42-17-20-23-24-35-38-41-45-55-57-61-68-68-70-80-91-83

3º Sertoc: 85-12-16-18-19-20-21-24-27-32-35-47-50-51-53-80-81-08-88-85 4° Sertec: 01-04-08-24-28-34-35-41-43-44-55-59-82-83-84-75-77-82-83-85 5° Sertea: 02-08-N-13-25-34-35-36-41-43-

48-48-60-64-69-75-78-78-83-85

#### **LOTERÍA PRIMITIVA** Combinación ganadora del lunes:

| eirogate  | Acertavies | Euros    | 9-14-31-41-42-43 (C 23, R 6) |            |                   |  |  |
|-----------|------------|----------|------------------------------|------------|-------------------|--|--|
|           | 0          | 0 0      |                              |            |                   |  |  |
| + C       | 0          | 0.00     | Aciertos                     | Acertantes | Euros             |  |  |
|           | 59         | 3.172.30 | 6 - N                        | 0          | D                 |  |  |
|           | 3.313      | 28.25    | 5 · C                        | 4          | 30 622 96         |  |  |
|           | 62 942     | 4,00     | 4                            | 4.578      | 2.916.47<br>71.35 |  |  |
| laintegro | 388.105    | 0.50     | 3                            | 89 039     | 8,00              |  |  |
|           |            |          | Jóker: 808                   | 12884      |                   |  |  |

#### SUSCRIBETE A TODO EL@MUNDO



Todo por solo

Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### CRUCIGRAMA

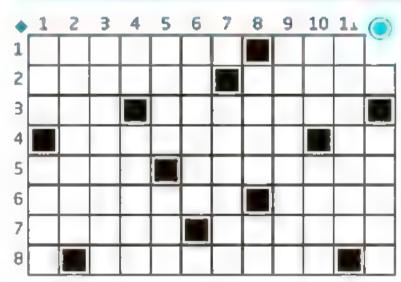

#### PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.- I. Menudencia, tenuidad. Trozo de madera o de plastico, de forma más o menos alargada, que se empotra en la pared para introducir en él clavos o tornillos con el fin de sostener algún objeto. 2. Paramo. Bordes inferiores de una prenda de vestir. 3. Afluente del Miño. Especialidad medica que tiene por objeto curar operando la parte afectada del cuerpo. 4. Altiva, soberbia. Antiguo nombre de la nota musical do. 5. Sensación que producen en el olfato algunas emanaciones. Roca ignea que se usa generalmente para la construcción. 6. Saber bien algo. Palo dorado de la baraja. 7. Indica, agunta. Discurso que critica las costumbres de alguien para moralizar. 8. Utensilio para cocinar.

VERTICALES.- I. Forma femenina plural del artículo determinado. Que se manifiesta mediante la palabra hablada. 2. Campos sin labrar. 3. Que tienen vello. 4. Indica el lugar, tiempo, modo. El enredo de una obra dramánoa o novelesca. 5. Voz procedente de la contracción de 'da acá'. Unidadde presión, utilizada preferentemente en meteorología, equivalente a

100 000 pascales. 6. Ponga o señale los lindes a una heredad. 7. Reaccionar a un chiste. 8. Mueble para escribir, a manera de cómoda. Al revés, símbolo del número de Avogadro. 9. Escribiente de notario o escribano. 10. Pinnento picante. Zona coloreada del ojo. 11. Colaborador, persona que delingue con otro. 12. Reflexivo con verbos pronominales. Pones precio.

S. VERTICALES.- I. Les. Oral. Z. Eriales. 3. Vellosos. 4. En. Trama. 5. Doca. Bar. 6. Alinde. T. 7. D. Reitse. 9 Burb. Ar. 9. Tagarote 10. Aji. Iris. II. Cosurtor. IZ. Os. SOLUCIONES. HORIZONTALES.- I. Levedad. Taco. 2. Arenal. Bajos. 3. Sil. Cirugia. 4. Altanera. Ut 5. Olor. Diorita. 6. Resaber. Oros. 7. Asoma. Sátira. 8. L. Sartenes.

#### HONDSCOP



#### ARIES

(21 nurse - 20 abril) Aprovecha un momento tranquilo para uncerarte con la pareja y compartir aquelle que le preocupa, verás come ani consigues desestresarto.



#### TAURO

(2) abrit - 20 mays) Te has propuesto cambiar ciertos hábitos y alcanzar nuevos objetivos pero el proceso está siendo más lento y dificil



de la que pensahas.

### GÉMINIS

(21 mayo - 21 junio) Es el momento de que en tu familia te aprecian como el gran lider que eres y la mejor manera de hacerto es dicaendo la ventad sobre cierto teme.



#### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) En el dia de hoy tenderás a ser dessasiedo mflexible y sutoritario, sin tonor apenas en cuenta las egimones de la goate que te acompaña.



# LEO

(23 pulo - 22 agosto) La intelción te guiará hacia decisiones financieras acertadas. Escuche tu vez interior antes de firmar contratos o hocer inversiones arrivigades.



#### VIRGO

(23 agento - 21 septismbre) Tu vida social y amoresa está más activa, por la que podrias reinicier uma nueva relación sentimental con alguen may interesante y aposionado.



#### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Tienes tiempe libre que no triviertes en nada provochosa y quizás deborms plantearte iniciar nueves estudios que a la larga te ofrezcan algun frute.



# **ESCORPIO**

(23 ectubre - 21 noviembre) Vivirás en problema de pareja, pero juntes podreis encentrar una solución que fortalezca vuestra relación y es haga más corcanos.



# SAGITARIO

(22 noviembre - 22 dictembre) Unicamente nocesitas una desis de autuconfianza para que las cesas en el torreno amoreso empiecen por fin a presperar, tally come to merocos.



#### CAPRICORNIO

PARAPER MENTANCE COM

(23 dicembre - 21 enero) Tu parem valorará tu confranza y disposicion para resolver los desafios juntos. La creatividad desatará to éxito en todas los niveles.



#### ACUARIO

(22 enero - 23 febrero) Si realizas un poco de deporte durante in tarde liberaràs adronalina y, debulo a elle, te estado emocional y físico se verá recomponendo.

### **PISCIS**

(22 tebrero - 20 marzo) Desaparecen obstáculos o situaciones complicadas de tu mento. Todo la vascon más claridad y calma y de alguna manora rendeved his esperanzas.



# **DEPORTES**

# «Se acostumbró a la presión desde que era un niño»

FÚTBOL. EL MUNDO habla con Carlos Eduardo Abrantes, el descubridor de Vinicius, que recuerda sus inicios en la Escolinha

ABRAHAM P. ROMERO MADRID

Son unos metros de césped artificial rodeados de tres muros y una verja horizontal gigante. La pared está pintada de blanco, rojo y ne gro y apenas la separa medio metro de la hierba. Si la pelota sale fuera, rebota. Así de fácil. «Isso aquí é Fla mengo (Esto de aquí es el Flamengo)» y «Raça, amor, educaçao (Raza, amor y educación)» rezan dos le mas gigantes en la fachada. Más allá

do tuvo que decidir. Hizo las pruebas para el Flamengo de fútbol indoor, pero le invitaron a volver al año siguiente, cuando fuera un poco más mayor. Jamás volvió, claro, conven cido, el y su padre, de su futuro so bre el verde. No se equivocó.

El niño Vinicius era «muy tímido», pero «se transformaba dentro del campo», recuerda en una conversación con EL MUNDO Carlos Eduar do Abrantes, más conocido como Cacau, director de la Escolinha de Flamengo. El hombre que recibió al padre de Vinícius en aquel edificio de Sao Gonçalo sale en muchas de las fotos de la infancia del futbolis ta. Pue, si hay que buscar una pala bra, su descubridor, su padre futbolístico. El primero en ver los regates que le enamoraron y que Vini había aprendido de su primer gran idolo: Robinho. «Le conocí ese día... Tenta seis años cuando su padre le llevó a

nuestra academia».

La situación económica de la familia de Vinicius era bastante precana, como la de casi todos en Sao Gonçalo. Casi no tenían dinero para pagar la cuota de la academia y el propio Cacau les ayudaba a conseguir las botas de fútbol, pero el ni no Vini lo compensaba todo en el campo. Comenzo a acumular trofeos en los torneos de la zona v a llamar la atención de los entrenadores del Flamengo, el club matriz. Los compañeros de equipo, mientras, le llama ban «¡Robinho! ¡Robinhol» tras cada gol.

En agosto de 2010, pasó las pruebas y entró en el Flamen-

go. Una alegna para el niño y un cambio de vida para la familia. Vivian en la casa de la abuela, en el número 40 de la calle Heitor Rodríguez, en Porto da Rosa, un barrio de Sao Gonçalo pegado a Mutua, donde es taba la Escolinha. Les quedaba a ma no. Pero Ninho do Urubu, el centro de entrenamiento del Flamengo, estaba en la otra punta de Río de Janeiro, a 70 kilómetros de distancia cruzando el infernal trafico de la gran ciudad. Más de dos horas en coche, más de tres horas en auto bús. Una odisea para un niño de 10 años y un esfuerzo económico y personal para sus padres.

Su padre, que se dedicaba a la in formatica, se fue a trabajar a Sao Paulo para ganar algo más de dinero y la madre le acompañaba todos los



Vinicius Júnior, a los nueve años, en la academia del Flamengo. El MUNDO

de los muros, entre pobreza, delin cuencia e ilusión, nace el barrio de Mutua, centro del municipio de Sao Gonçalo, en la Región Metropolitana de Rio de Janeiro, en Brasil. A esa academia del Flamengo, a la que lla man Escolinha, una de las 125 que tiene el club por todo el país, llegó en 2006 Vinicius José Paixao de Ollveira, padre, se lo imaginarán, de Vini. Jr., a su lado de la mano aquel día, hoy estrella mundial en el Real Ma drid, camino de su segunda final de Champions League.

El mño Vinicius tenía entonces sels años y su primera ficha deportiva decia que era lateral izquierdo. Compaginó el fútbol en la academia del *Fla* con el futbol sala en el Can to do Río, otro club humilde de la zona, hasta los nueve años, cuanSus amigos le llamaban Robinho tras cada gol porque fue su primer gran ídolo

Cuando llegó al Flamengo, a los 10 años, hacía 70 kms. y 3 horas en bus para entrenar



Vinicius, a los 13 años, con un trofeo a máximo goleador. El MUNDO

# **DEPORTES**



dias hasta la zona de Gávea, un bamio de clase media alta de Rio de Ja neiro, situado a medio camino des de Sao Gonçalo, donde Vini cogía el autobús hasta la ciudad deportiva. La madre, mientras, le esperaba de nuevo alli con su hijo pequeño. Así cada tarde, cada dia,

Fueron unos meses duros, pero «el padre y la madre hicieron todos los esfuerzos posibles para que Vi ni pudiera jugar en el Flamengo», recuerda Cacau. «Fueron fundamentales para lo que pasó después, confiaban muchísimo en él». Con el tiempo, la familia consiguió que un au tobús le llevara directamente desde Sao Gonçalo, sin paradas, y más tarde se mudó con un primo que vivia algo más cerca. Así estuvo entre viajes y mudanzas durante seis años,

Mudanzas, viajes... «Sus padres hicieron todos los esfuerzos posibles, confiaban en él»

«Era un niño muy tímido, pero cuando entraba en el campo se transformaba»

hasta que a los 16 firmó su primer contrato profesional y se mudó con sus padres y hermanos a la zona oeste de Río, más cerca del campo de entrenamiento. «Cuando comenzó a avanzar en las categorías inferiores del Flamengo empecé a pensar: lo va a conseguir», admite Cacau, que elogia su determinación, su esfuerzo y cómo ha encajado la presión desde muy niño.

«Vini siempre superó muchos obstáculos con su dedicación y esfuer zo, es un futbolista muy decidido y mentalmente está preparado y acostumbrado a toda esa presión desde muy joven», reflexiona. Y es que los focos tras su llegada a Madrid no eran nada para Vini, con los ojos de Sao Gonçalo y de su familia so bre sus hombros desde que se recorriera todo Río de Janeiro con to años para entrenar.

«Lo que más me ha sorprendido de él es su capacidad para pasar por todos esos momentos dificiles, ha sido extraordinario», dice Cacau, que hace un par de años estuvo 15 días en Madrid, en casa de Vinicius, porque la estrella mundial no pierde contacto con las personas que acogie ron a aquel niño. Les recibe en España y les visita en Sao Gonçalo cuan do viaja hasta su ciudad, «Es un orgullo máximo porque su sueño también es nuestro sueño, verle triunfar por el mundo es un regalo. Es el mismo hoy que en Sao Gonçalo, va hacia el rival buscando el gol con mucha personalidad. No ha cambiado».

# MATT HUMMELS

DEFENSA DEL DORTMUND. El central germano vuelve al escenario donde perdió una final de Champions ante el Bayern en 2013



Matt Hummels controla un balon en el entrenamiento del Borussia Dortmund. MARIUS BECKER. AP

# A por la revancha de Wembley

LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN MADRID

Cuando Matt Hummels debutó en el Borussia Dortmund en la temporada 2007/2008, era el más joven del campo. Cuando salte al césped de Wembley este sábado, será el más viejo del terreno de juego... hasta que salga Modric. Han pasado casi 17 años desde que disputó su primer partido como jugador amarillo y, a día de hoy, todos los compañeros de aquella piantilla están retirados.

No es que Hummels sea alguien muy mayor, sólo tiene 35 años, pero ha sido uno de esos jugadores rara avis que se mantienen en la élite mucho tiempo. Tanto y a un nivel tan alto que el central amanilo es, por puntuación UEFA, el mejor jugador de esta Champions, por delante de Mbappé y Vinicius. El alemán tiene 586 puntos, por 576 del francés y 504 del brasileño. Dependerá de lo que ocurra en Wembley que la clasificación se mantenga así, toda vez que Mbappé ya no podrá sumar más puntos en su casillero.

Precisamente, su marcaje al parisino y las dos porterías a cero del Borussia Dortmund frente al París Saint Germain en las semifinales de la competición es lo que le ha permitido distanciarse de los dos grandes delanteros del momento y que, si no hay un terremoto, ju garán juntos en el equipo blanco el año que viene.

«Matt supo cuestionarse para volver a ser imprescindible. Actualmente es impresionante. Han pasado años desde que fue tan convincente. Permute a nuestro equipo estar mejor equilibrado y gestionar situaciones de peligro con mayor tranquilidad», dice su entrenador, Edin Terzic, quien elogia el nivel que ha alcanzado este año.

Seguro que tras llegar a la final, algo que el jugadot alemán califi có de «sueño» en un aceptable español que aprendió en el colegio. obtuvo el pulgar hacia arriba de su padre y representante, Herman Hummels. Costumbre que realiza con su hijo, al que entrenó en las categorías inferiores del Bayern, después de cada encuentro. «Conoce el fútbol desde hace 35 años y no me gustan mucho los representantes», ex plicó el futbolista sobre el en una entrevista. A día de hoy, ninguno está ya en las filas del gigante bávaro, pese a que Matt volviera tres años entre 2016 y 2019.

Precisamente fue Hermann, co mo entrenador de futbol base del Bayern Múnich, quien retrasó la posición del pequeño Matt desde la punta de ataque, primero hasta el mediocentro defensivo y después hasta la posición de central que ocu pa hoy. De hecho, cada vez que le preguntan a Hummels quién es su jugador preferido, sigue eligiendo

a Zinedine Zidane, fruto de ese deje ofensivo que le dejaron sus años en el último cuarto de campo.

Ya son muchas temporadas ju gando como central, hace una decada formando una pareja indiscutible junto al serbio Subotic, que llegó a la cumbre en 2013. El 25 de mayo de ese año se jugó en Wembley la primera final alemana de Champions de la historia. Borussia y Ba yern disputaron 90 minutos a sangre y fuego, pero Hummels no llegó en las mejores condiciones. Al final, los bávaros impusieron su condición de favoritos ante el imberbe Dortmund de un ya conoci do Klopp. Precisamente, el ya ex en trenador de Liverpool fue uno de los primeros en felicitarle cuando fichó por el Bayern en aquel periodo de tres años. El central alemán siempre ha admitido que sin sus consejos no cree que pudiera haber llegado al mvel que está exhibiendo hoy y el que le ha permitido tener una nueva oportunidad en Wembley.

Aunque mantenga el 7-1 de Alemania a Brasil en el Mundial cario ca como su partido preferido, quién sabe si no tiene la oportunidad de hacer historia en Londres y ayudar al Borussia a conquistar su segunda Champions. Lo que es seguro es que si lo consigue no lo celebrará con una cerveza. La aborrece. Lo ha rá con uno (o varios) gin tonics.

# **DEPORTES**

# HANSI FLICK

TÉCNICO DEL FC BARCELONA. Responsable del doloroso 2-8 a los culés en la Champions del Covid-19, sustituye a Xavi en el banquillo para relanzar el club

# El último cartucho de Joan Laporta

#### AMADEU GARCÍA BARCELONA

En 2020, en aquellos singulares cuartos de final de la Champions que na cieron fruto de la pandemia de Co vid 19. Hansi Flick (Heidelberg, Alemania, 1965), fue el estratega que condujo al Bayern a infligirle un aún doloroso 2-8 al Barça que borró, de un plumazo cruel, todas sus esperanzas de volver a alcanzar el máximo cetro europeo.

Cerca de cuatro años después, el alemán llega al banquillo azulgrana como relevo de Xavi Hernández con la vitola de nuevo salvador, después de que el equipo cerrara la tempora da en blanco. Su misión: relanzar a un club en el que la exigencia no entiende de números, por muy maltrechas que sigan las arcas de la entidad que preside Joan Laporta. De la mano del agente Pini Zahavi, representa te de Flick, el presidente culé quema su último cartucho para evitar que la grada, más exigente con el juego que con la gestión económica, no empiece a mirar al palco cuando, presumiblemente, se vuelva al Camp Nou el año que viene.

Si miramos únicamente el rendimiento deportivo, muchos no dudan en señalar que Flick es el metor entrenador de la historia del Bavern, por mucho que aterrizara en el banquillo del conjunto bávaro como asistente de Niko Kovac en verano de 2019. Tras la marcha de Kovac, el 3 de noviembre de ese mismo año, fue promovido como téc nico interino, pero su rendimiento le llevó a ganarse una ampliación de contrato hasta 2023 que se hizo efectiva en abril de 2020. Ese año. el club alemán ganó el primer sextete de su historia, tras hacerse primero con la Champions y la liga y la Copa alemanas en la campaña 2019-20 y sumarles acto seguido la Supercopa de Europa, la germana y el Mundial de Clubes en la temporada siguiente.

En abril de 2021, con su equipo lan zado otra vez a por el título liguero, anunció que dejaría la entidad para ponerse a los mandos de la selección alemana una vez disputada la Eurocopa, dado que le había queda do una suerte de espinita clavada, tras haber ejercido como asistente de Joachim Lów entre 2006 y 2014.

En su breve pero intensa etapa como técnico del Bayern conquistó un total de siete trofeos, única mente perdió siete encuentros y consiguió que el equipo muniqués fuera el primero en la historia en



JOSÉ MANUEL VIDAL EFE

hacerse con la máxima competición europea ganando todos los partidos que disputó. Y, además, estableció todo un récord en el fútbol germano, con una racha victoriosa de 23 partidos seguidos en todas las competiciones entre el 16 de febre ro de 2020 y el 18 de septiembre de ese mismo año.

A nivel ofensivo, su equipo, que contó con los servicios de un Robert Lewandowski que defiende desde verano de 2022 la elástica azulgrana, fue capaz de firmar una media de unos tres goles a favor por partido, con un porcentaje de victorias del 83%. Una auténtica máquina de ataque.

Su paso por la *Mannschaft*, como relevo a todas luces del propio Löw,

Su breve paso por la 'Mannschaft' fue muy criticado por los irregulares resultados no obstante, no fue tan exitoso como parecía prometer su currículum por mucho que lograra mantenerse invicto en sus diez primeros partidos al mando de la selección. La actuación alemana en el Mundial de Qatar le puso en el disparadero y tras encadenar tres derrotas, Flick terminó por ser despedido el 10 de septiembre del año pasado.

Su carrera como futbolista fue de dientes de sierra. Tras iniciarse en serio con en el SV Sandhausen, el club profesional más pequeño de Alemania, pasó la mayor parte de su carrera precisamente en un Bayern con el que ganó cuatroligas, una Copa y una Supercopa alemanas. Si bien vivió la decepción de caer ante el Oporto en la final de la Copa de Europa de la campaña 1986-87.

Posteriormente, estuvo tres temporadas en el Colonia y acabó por poner fin a su carrera en el modesto Victoria Bammental, donde, en la recta final de su carrera, llegó a ejer cer como entrenador-jugador. En su caso, el banquillo empezó a seducirlo antes incluso de colgar las botas. Ahora, el Barça espera que su mejor perfil como técnico le ayude a recuperar sensaciones que, pese a todo, tampoco son tan lejanas.

# El Madrid saca la rabia

# BALONCESTO. Liderado por Campazzo y Tavares, derrota al Barça y pone el 1-0

LUCAS SÁEZ-BRAVO MADRID

La duda era cómo iba a reaccionar. Y entre la desconfianza y la rabia, el Real Madrid eligió lo segundo. Que el dolor de la derrota en la final de la Euroliga, tan reciente como las 72 horas que apenas habían pasado desde Berlin, fuera el "combustible" que pedía Campazzo. Por que fue precisamente el argentino el que elevó las revoluciones, de principio a fin, el que contagió al resto, un torbellino que se lievó por delante al Barça en el primer partido de semifinales.

Campazzo, que no siempre en el pasado se había encontrado cómodo ante Ricky, firmó una noche suprema. Ni rastro ya en su mente del Panathinaikos, de las puña ladas de Sloukas, de esa horrible segunda parte que les costó la corona. O quizá estaba todo ahí y ese fue su acicate, con el que conectó

a todos, especialmente a Tavares. Si el anuncio de su renovación es cuestión de horas, él lo festejó mostrando que sigue siendo el pívot más dominante de Europa.

El Barça acudía más descansado desde que el pasado jueves eliminara al Tenerife en cuartos. Pero sahó a la expectativa, siemprea remolque de los designios del rival, con tan poca personalidad como acierto, dominado completamente en el rebote. Sin nadie dis puesto a convertirse en héroe y, para colmo, desesperado con un arbitraje algo errático. Nada más amane-

cer se comprobó el ansia local, una agresividad de cuchillo entre los dientes, ocho canastas en la pintura de un Barça que achicaba agua, a la espera de que amainara la tormenta. Entre el Facu y Tavares habian anotado los 15 primeros pun tos blancos y luego llegó la cone xión del base con Hezonja, otro con propósito de enmienda, incluso en la defensa sobre Jaban Parker, bien mentalizado por Paco Redondo en los minutos previos. Porque el croa ta empezó al cuatro, con Causeur en el quinteto y Ndiaye, el titular de la Final Four, fuera esta vez. Una canasta del Chacho cerró el primer acto con la máxima (24-14), aunque el Barça iba a reaccionar a la vuelta, con la irrupción de Da Sil va y su energía (un parcial de 2-11 hasta que regresaron a pista Campazzo y Tavares). Los de Grimau incluso se habían puesto por delante tras un técnica a Llull, que protestó una falta clarisima a Tavares que obviaron los árbitros (luego compensarían con una antideportiva a Satoransky). La noche en el WiZink era ya electrizante, todo un clasico, aunque fuera en la rareza de unas semifinales, algo que no ocurría desde 1995.

Yabusele abrochó la primera parte con una canasta imposible sobre la bocina y, tras el paso por ves tuarios, Musa se subió al partido, Campazzo siguió a lo suyo y el Madrid asestó un parcial de 17-2, puro rock and roll, que pareció decantar la batalla (máxima de 23, 61-38) demasiado pronto.

Pero el Barça se empeñó en no darlo todo por perdido y el Madrid, como le ocurrió en el Uber Arena, mostró algo de su falta de consis-



Liuli celebra un triple, ayer, SERGIO PÉREZ EFE

tencia, sus pequeñas desconexiones mentales, como el cabreo de Hezonja esta vez. Pero la distancia era grande y Llull clavó cuatro triples seguidos tan asombrosos que sólo alguien como él es capaz de hacer algo así. Pue la guinda que elevó al WiZink y terminó de hun dir al Barça. Mañana, segundo round.

# REAL MADRID BARCELONA

MADRID: Campazzo (20). Causeur (2), Musa (), Hezonia Dis Tavares (3) cm cm (a). Ata de 3) Piccom Distribute (6) Auty F (-) Llull (14) y Securit R (2)

97

78

BARÇA: Ricky P. B. Satorar siny (S. Abrobs (8) Jacor P. 1. Lykin P., 4. Capro-(tota (13) Ca Silva 10 Pr. Lykin (12) Becker J. (3) Kacinic (1), J. Laboratory J. Parta (3)

PARCIALES: 24-14, 27-22-28-26-25-16

#### **DEPORTES**



Carlos Alcaraz devuelve de espaidas una bola a Jesper de Jong, en uno de sus muchos intercambios en la red, ayer en París. BERTRAND GUAY / AFP

## Contra los despistes

TENIS. Alcaraz alcanza la tercera ronda en París después de un rato «en otro mundo»

> JAVIER SÅNCHEZ PARIS ENVIADO ESPECIAL

Contaban los profesores del colegio Ciudad de la Paz de El Palmar que muchas veces su alumno, Carlos Alcaraz, se despistaba y se dejaba los líbros. Contaban sus entrenadores en el Club de Campo de Murcia que en sus partidos de adolescencia se llegaba a olvidar del tanteo. Contaba aver por la mañana su actual técnico. Juan Carlos Ferrero. sus ejercicios de calentamiento en la Philippe Chatrier y tenía que recordarle: «¿No te olvidas de restar?». «Ah. sí, sí, me olvidaba», contesta ba el número tres del ranking mundial. Muchas veces ha admitido Alcaraz que es un tipo despistado, como tantos otros virtuosos, y en determinadas ocasiones ese rasgo de su carácter se refleja en la pista.

Ocurrió ayer en segunda ronda de Roland Garros ante Jesper de Jong: se abalanzaha sobre la victoria después de dos sets a muy alto nivel y, de repente, se distrajo. Se fue del partido. Estaba, como él mismo reconoció después, «en otro mundo». En el tercer set comerió numerosos errores y tuvo que trabajar para cerrar el mar cador en 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2 y clasi ficarse para tercera ronda donde se encontrará con el ganador del duelo entre el estadounidense Sebastian Korda y el coreano Soon-Woo Kwon.

«No me dolía nada, he notado el brazo bien. Es verdad que las condiciones [lluvia, pista tapada] no ayu daban, que costaba hacer winners y los puntos eran muy largos, pero no achaco mi bajón a nada. Lo achaco a mí», admitía Alcaraz. Nadie se conoce mejor que uno mismo. Y de ese autoconocimiento nace la solución.

«¿Qué hace cuando ve que se ha salido del partido?», se le preguntó. «Intento mantener la actitud positiva, poner buena cara, sonreir, pensar

#### WTA Swiatek salva 'match point' ante Osaka

No había pasado el tiempo, no había pasado nada. Como si no hubiera estado fuera de las pistas casi dos años por maternidad, Naomi Osaka protagonizó una de las actuaciones del día en Roland Garros al estar a sólo un punto de derrotar a Iga Swiatek, la número uno del mundo y tres veces campeona del torneo. Después de un partido excelso, la japonesa gozó de un 'match point' para cerrar la victoria. pero la dejó escapar entre errores propios y Swiatek no lo perdonó. Al final el partido de segunda ronda acabó 7-6 (1), 1-6 y 7-5 para la polaca, que se quejó de los gritos del público de la Philippe Chatrier, Sigue siendo la gran favorita.

en cosas positivas. A veces cuesta bastante. Son momentos complicados. Pero sé que cuando estoy en otro mun do, cuando antes vuelva, mejor. Que no me cueste un sety, si me cuesta un set, que no me cueste dos. Sé que mi tenis va a volver si la predisposición es buena», respondió.

Los despistes de Alcaraz, por lo ge neral, le juegan en contra, pero hay algunos que pueden celebrarse. Ayer, antes de medirse a De Jong, el espafiol se frenó un momento y pensó:

#### «No achaco mi bajón a nada, sólo lo achaco a mí», reconoce después de la victoria

"¿Qué me estoy dejando? ¡La maila protectora!?". Había saltado a la pis ta sin la protección que le acompaña desde hace dos meses, había incluso realizado el sorteo de saque sin ella y sólo se acordó al colocarse para golpear las primeras bolas. Un lapsus esperanzador. Muy buena señal.

Porque, mas allà del susto del ter cer set, la conclusión del partido de Alcaraz es esa: el maldito edema muscular de su brazo derecho es pasado, todo vuelve a ser posible. Si en primera ronda ante el peculiar J.J. Wolf, Alcaraz tiró de inteligencia y oficio para golpear al máximo sólo unas cuantas bolas, ante De Jong soltó valiente su derecha. Volvió a sacudir la bola, a empujarla, a acelerarla, a empotrarla contra el muro del rival a toda velocidad. Dos me ses después de la aparición del do lor, el español parece haberlo olvidado. Ahora sólo le falta apuntar.

Quizá por la falta de competición en los últimos dos meses, quizá por los muchos entrenamientos sin poder practicar el drive, cometió muchos más errores no forzados de lo normal (47), la mayoría con su mejor golpe. Tuvo mérito también De Jong, un jugador mejor de lo que señala su ranking, capaz de superar a Alcaraz en el intercambio de dejadas, peto el español deberá afinar más con su derecha para seguir adelante y poder levantar su primer Roland Garros. ¡Ah!, sí, y evitar los despistes.









# MARTIN BARON "BEZOS JAMÁS NOS CENSURÓ UN ARTÍCULO SOBRE SU VIDA O CONTRA AMAZON"

Periodismo. El ex director del 'Washington Post' publica 'Frente al poder', unas memorias sobre el papel de la prensa en estos tiempos de polarización y los equilibrios entre el mundo empresarial y político. "El público valora la investigación porque quiere que los poderosos rindan cuentas", dice

Por Jorge Benitez (Madrid). Fotografias de Alberto Di Lolli

uando a Martin Baron (Tampa, 1954) la familia Graham, saga periodística que durante cinco generaciones había regido los destinos del Washington Post, le comunicó que iba a vender el periódico al magnate multimillonario Jeff Bezos, a priori no le pareció la mejor de las noticias. Llevaba apenas

siete meses en el cargo de director y no sabía qué esperar del dueño de Amazon. Este comprador no sabía nada de medios de comunicación, vivía a cuatro mil kilómetros de la sede del periódico y estaba en el punto de mira por las condiciones laborales en su empresa. Además, tenía intereses al máximo nivel con el Gobierno de Estados Unidos porque su gigante comercial vendía servicios informaticos en la nube a distintos organismos del Estado, entre otros la CIA.

Esta inquietud sobrevuela las primeras páginas de Frente al poder (Ed. La Esfera de los Libros), las memorias de Baron al mando del Post, un testimonio tan honesto como trepidante en el que hay mucho periodismo, mucha política y juegos de poder. Todo ello relatado por un testigo de privilegio que sabe cómo contar bien una historia. Además, en su libro, Baron retrata, entre otras muchas cosas, a dos personajes fascinantes para entender el siglo XXI: Donald Trump y el propio Jeff Bezos.

Baron es considerado el director de periódicos más influyente de su generación. Antes del Post, dirigió el Miami Herald durante la crisis diplomática del niño balsero Elián González y el Boston Globe, donde dirigió el grupo de investigación Spotlight, que reveló el encubrimiento durante décadas de la Iglesia catolica de los casos de abusos sexuales cometidos en Massachusetts. El filme sobre el caso ganó el Oscar a la Mejor Política en 2015.

Bajo su mando, estas tres cabeceras han ganado 17 premios Pulitzer. Recién aterrizado en España, el encuentro es en un hotel madrileño. Su dominio del español es extraordinario, pero prefiere que la entre vista sea en inglés. «No sé si voy a interesarte tanto como Taylor Swilt», dice con sentido del humor.



P. ¿Oué respuesta se da cuando un presidente de EEUU te llama por teléfono hecho una furia y te dice que él no se comporta de forma infantil, en referencia a un artículo publicado en su periódico que no le gusta? R. Sólo puedes escuchar, porque Donald Trump habla todo el tiempo. El no escucha. Empezó diciéndome lo mal que le habíamos tratado, que le habíamos retratado como si fuera un niño. Luego me dijo una serie de palabras que nunca esperas que diga un presidente de EEUU. Me sorprendió y continuó hablando de una reunión que había tenido con el primer ministro indio Modí, de lo genial que era él, de cómo había derrotado a los Clinton, de cómo había vencido a la familia Bush, que la economía iba bien gracias a que él era presidente y de muchos más logros imaginarios. Cuando terminó, le di las gracias por llamar y compartir su punto de vista conmigo. P. ¿Cómo se cubre la información presidencial cuando un presidente miente constantemente? R. Hay que hacer constantes verificaciones. Nunca hemos tenido tanto trabajo como durante la

Martin Baron, ex director del Washington Post, durante la entrevista.

"Trump me llamó para quejarse de un artículo y me dijo cosas que nunca pensé que pudiera decir un presidente"

"De lo que estoy más orgulloso es de la investigación de los abusos... ¿Mi mayor error como director? Es secreto" Administración Trump, Tuvimos que ampliar el equipo que cubría la Casa Blanca para chequear e informar de cada bulo. Hubo más de 30.000 mentiras del presidente durante su mandato, que considera a la prensa como «el enemigo del pueblo» y le encanta demonizada. Su ritmo de falsedades creció hasta niveles estratosféricos, sobre todo en la campaña de 2020. Lo que pasa es que quienes le apoyan no les importa que mienta, les da igual que el Post les demuestre que un comentario o un dato es falso. Como sucede en muchos países, hay gente que confia más en Trump que en la prensa. P. Hay una frase en el libro, en la página 247, que es fabulosa: «Puede ser sorprendentemente fácil hablar con Bezos. Simplemente, basta con que no pienses en el dinero que tiene». Eso tiene que ser dificil. R. Siempre he pensado que no importa cuánta riqueza o poder tenga alguien, sigue siendo un ser humano. Considero que la mayoría de estos magnates quieren ser tratados como personas normales. Asi me comporto con ellos. Como reportero hice muchas entrevistas a gente muy rica y como director he



tratado mucho con gente importante. No me sentía intimidado. Me pasó lo mismo con Bezos, yo pensaba: 'Si le gusto, fenomenal, y si no le gusto puede despedirme'. No podía pretender ser diferente. Desde el principio me pareció alguien amable, que sabía disfrutar de las cosas. Cuando le tratas no debes pensar que tu interlocutor tiene doscientos mil millones de dólares. Eso está más allá de tu imaginación.

P. Usted afirma que Bezos nunca intervino en la linea editorial del periódico. Lo gracioso es que el Post tiene un reportero tecnológico que ponía a caer de un burro los productos de Amazon. No sólo eso: un día sale a la luz que el dueño de la empresa tiene un relación extra conyugal. ¿Recibió alguna directriz para tratar temas espinosos?

R. Bezos nunca interfirió ni hizo comentarios sobre nuestras coberturas al respecto. Tampoco respecto a las reseñas negativas contra cosas de Amazon. Yo no le preguntaba ni le pedía opinión. No se quejó de nada. P. Temía que sus periodistas se autocensuraran? Es casi imposible no saber que escribes sobre el señor que paga tu nómina.

R. Piense que la mayoría de los periodistas querían demostrar al mundo que no eran sus lacayos, que eran independientes. Así que podían ir incluso en la otra dirección, ser aún más críticos. Porque si Bezos hubiera intervenido, este comportamiento habria trascendido enseguida. Usted sabe que en una redacción se sabe todo. Habria trascendido, seguro. P. Hace un mes, Kara Swisher, la periodista que mejor conoce Silicon Valley, me dijo que nunca hay que fiarse del altruismo social de estos magnates y que jamás quieren perder dinero. Hacía referencia al caso del Post. que había perdido dinero y había sufrido recortes. ¿Está de acuerdo con ella? R. Eso es cierto. Bezos dijo que no iba a tratar el periódico como si fuera una obra benéfica. Al principio nos dijo que nos daría tiempo y una pista de aterrizaje para invertir dinero y apoyar iniciativas, pero que había que lograr que el negocio fuera sostenible. La salida de Trump de la Casa Blanca provocó una fuerte caída de suscriptores y de publicidad en internet y por eso se han producido ajustes. Bezos no tiene la intención de subvencionar el Post para siempre porque no cree en esa forma de hacer las cosas. Considera que siempre debe haber disciplina fiscal. Ahora hay un nuevo editor y un nuevo equipo de gestión que intenta hacer las cosas bien. Puedo decirle que cuando estaba allí hubo beneficios seis años seguidos.

P. Los medios que ha dirigido han invertido mucho en investigación. La crisis hizo mucho daño en esta forma de periodismo que no genera resultados a corto plazo y que resulta vital para la salud democrática. R. El público valora la investigación periodística porque quiere que los poderosos rindan cuentas. Reconoce que ese es el papel de la prensa. Son inversiones que no generan resultados inmediatos y no necesariamente dan mucho tráfico, pero crean una buena imagen de marca para el medio. Las investigaciones que acometimos en Boston y Washington generaton suscriptores y contaban con el apoyo de la gente. P. El asesinato de Jamal Khashoggi. columnista del Post, perpetrado por los servícios secretos saudies, no provocó una respuesta contundente de los gobiernos occidentales, especialmente el americano. ¿Este ha sido el caso en el que más le ha dolido la falta de escrúpulos del poder? R. No me sorprendió porque sabía que a Trump no le preocupaba la vida de un saudique había vivido en EEUU ni que un periodista fuera asesinado. Le importaban más las buenas relaciones con Arabia Saudi,

que este país comprara armas americanas y puede incluso que pensara en sus negocios cuando dejara la Casa Blanca. De hecho, su yerno, Jared Kushner, y él llegaron después a acuerdos comerciales con los saudies. A Trump sólo le importa él mismo. P. El Gobierno español acaba de reconocer Palestina como Estado. ¿Cree que el conflicto en Gaza influirá en las próximas elecciones americanas? R. Los pasos de Pedro Sánchez no tendrá impacto. pero la guerra en Gaza puede tenerla por distintas razones a ambos lados del espectro político. Por un lado, muchos lóvenes no votarán a Trump porque se oponen a su política de apoyo a Israel. Y por el otro, muchos judíos estadounidenses puede que no apoyen

a Joe Biden porque consideran que no ha apoyado lo suficiente a Israel. P. ¿Cual ha sido para usted el momento de mayor

satisfacción como periodista? R. Sin duda, el trabajo que hicimos en Boston sobre los abusos sexuales. Mucha gente no había sido escuchada. La Iglesia no hacía nada al respecto, como tampoco las fuerzas del orden, los políticos y la prensa. Escuchamos, investigamos y fuimos a juicio para obtener documentos internos de la Iglesia. Esto ha tenido una gran importancia en EEUU y también en otros países, como España. Ha estimulado más investigaciones sobre abusos, no sólo de la Iglesia, sino de casos cometidos en universidades, equipos deportivos... Tuvo un impacto muy positivo para tanta gente que no había sido escuchada. P. Para cerrar, ¿cuál es la decisión como director de la

que más se arrepiente? Un error confesable.

R. Los mantengo en secreto.

#### HOJEANDO / ZAPEANDO ESA TERRIBLE CACERÍA ISRAELÍ **DE PERIODISTAS** PALESTINOS EN GAZA



Por Victor de la Serna

Cualquier periodista profesional, incluidos los que siempre hemos sido firmes defensores de Israel como el único país democrático de Oriente Próximo y testimonio hasta hoy del sufrimiento terrible que significó el mayor genocidio racista de la Historia, sabe que la actual violencia en Gaza nace de un ataque terrorista contra civiles israelies que Hamas perpetró

para provocar esta contienda. Pero, tras la desmedida respuesta impulsada por Benjamin Netanyahu, las atrocidades se reparten y una de las principales organizaciones periodisticas del mundo está señalando uno de los aspectos más siniestros de este conflicto multifacético: la caza a muerte de periodistas palestinos por parte israelí.

Hace tres días, Reporteros Sin Fronteras (RSF) anunciaba que ha presentado su tercera denuncia al Tribunal Penal Internacional de La Haya «pidiendo al fiscal que investigue los crímenes cometidos contra periodistas palestinos en Gaza, entre ellos nueve reporteros muertos entre el 15 de diciembre de 2023 y el 20 de mayo de 2024». Agrega RSF que «sigue creciendo» el número de periodistas muertos por el ejército israelí desde el 7 de octubre de 2023. que ya supera el centenar. Y asegura la asociación con sede en París: «Estos periodistas han muerto o han sido heridos en el ejercicio de su profesión, y RSF tiene motivos razonables para pensar que unos fueron objeto de ataques deliberados contra ellos, y los demás de ataques deliberados contra civiles palestinos por el ejército israelí».

Es muy grave esta investigación de la asociación que fundó Robert Ménard hace 40 años, que no defiende más ideología que la libertad de información para todos los periodistas. Recuerda que ha

"Los que matan a periodistas están atacando el derecho a la información de los ciudadanos"

presentado esa denuncia el mismo día en que se ha cumplido el noveno aniversario de la Resolución 2222 sobre la protección de los reporteros en tlempo de guerra, adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU, y que resalta la importancia de los procesa-

mientos y los castigos por estos crímenes.

En efecto, la impunidad de los agresores es un grave problema porque incrementa la vulnerabili dad de los periodistas, no sólo en Palestina sino en todo el mundo, como observan con razón nuestros colegas de RSF, recordando algo que los defensores de la libertad de prensa debemos manifestar sin tregua: «Los que matan a periodistas están atacando el derecho a la información de los ciudadanos, derecho que es todavía más esencial en tiempos de conflicto. Deben ser castigados por la justicia, y RSF seguirá esforzándose por logrario, en solidaridad con los reporteros de Gaza, que se juegan la vida por cumplir con su misión».

Que Hamas asesine es la regla, ya se sabe. Que un gobernante teóricamente democrático como Netanyahu ordene crimenes liberticidas es una triste e inesperada realidad.

#### HOMENAJE A 75 AÑOS DE INTEGRACIÓN IBEROAMERICANA

Galardón. El premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional reconoce la labor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Por El Mundo

a Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el mayor organismo de cooperación multilateral entre paises lberoamericanos de habla española y portuguesa, fue reconocido ayer con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024. El presidente del jurado y ex ministro de Educación, Gustavo Suárez Pertierra, destacó que la OEI trabaja en un ámbito «fundamental para conseguir el bienestar de las sociedades democráticas», «Hemos querido fijarnos precisamente en el elemento de cooperación internacional. Además, en un ámbito que resulta fundamental para conseguir el bienestar de las sociedades democráticas como es la educación, la ciencia, la cultura, la lengua y los derechos humanos».

«Es un reconocimiento importantísimo, no es una cuestión puntual, es reconocer 75 años de trabajo en la región» y «es reconocer una trayectoria histórica», declaró por su parte el secretario general de la OEl Mariano Jabonero. «Somos una organización decana en el sistema iberoamericano», dijo, y recordó que están presentes en 23 países. «Beneficia a millones de personas», aseguró, y destacó que un galardón que premia el multilateralismo y «la relación de los estados de igual a igual» es «especialmente importante» en un momento «tan convulso».

La directora de la Fundación
Princesa de Girona, Mònica Margarit, incidió en que el galardón
«pone de relieve la importancia del
multilateralismo», pero sobre todo
destacó que la OEI es una organización que trabaja en la educación, la cultura y los derechos
humanos, algo que es «fundamental para fomentar la cooperación
internacional».

«Esperamos también que el hecho de tener este premio haga



Olga Ruiz y Laura Múgica posan con los premiados, los miembros del jurado y los patrocinadores del acto

#### TDE SOLIDARIDAD

#### TELVA PREMIA LOS MEJORES PROYECTOS SOLIDARIOS

Por El Mundo

a revista *Tehra* otorgó el martes sus Premios T de Solidaridad, con los que la publicación de Unidad Editorial reconoce los mejores proyectos humanitarios a nivel nacional e internacional. La directora de la revista, Olga Ruiz, junto a Laura Múgica, directora general y consejera de Unidad Editorial; Sergio Cobos, director general de Publicidad, y Adelina

Giménez, directora de Negocio de Telva, fue la encargada de recibir a los invitados al acto, que se celebró en el Auditorio Rafael del Pino.

Entre casi un centenar de candidaturas recibidas, los Premios dieron el primer reconoci miento internacional a la Funda ción África Digna, por su proyecto Programa nocturno para niños pastores Lchekuti en Kenia, que proporcionará a estos jóvenes de entre 6 y 14 años la posibilidad de asistir a la escuela y brindarles con la educación un camino hacia el futuro, La ONG Nuevo Hogar Betania se alzó con el primer galardón en categoría nacional por su Unidad Especializada de recuperación para menores y jóvenes víctimas de trata en Cádiz y Madrid, que ayuda a las víctimas a recuperarse emocionalmente. además de garantizar su seguridad.

#### El jurado valoró la aportación en un ámbito "fundamental para el bienestar democrático"

que la OEI tenga fuerza para trabajar 75 años más adaptándose también a los nuevos tiempos, porque obviamente la educación evoluciona y la cultura también», sentenció la directora de la Fundación Princesa de Girona.



GALAFIGHT WITH CARE





#### LA DESCARGA **ELÉCTRICA DE** AC/DC FULMINA **EL INFIERNO ROJO SEVILLANO**

Estadio de La Cartuja. Más de 60.000 personas vibran en el primer concierto de la banda australiana en España tras ocho años. La gira europea 'Power up' sólo hace parada en Sevilla, con dos conciertos: ayer y el día l de junio

Por Silvia Moreno (Sevilla)

na gigantesca marea de camisetas negras y cuernos rojos desafiando al calor rugió con furia cuando asomaron por el escenario del estadio de La Cartuja de Sevilla este miércoles los integrantes de AC/DC, la mitica banda australiana de rock & roll duro que lleva medio siglo encadenando trallazos, éxitos y sumando seguidores a su

A las 21.30 horas en punto, la hora de comienzo del concierto, las más de 60.000 personas que casi llenan el estadio lanzaron un silbido atronador. llamando a la banda. Justo seis minutos después

comenzó el show. Y qué espectáculo. Pantallas gigantes proyectando imágenes teñidas de rojo y montañas de decibelios cayeron sobre el público. Y mucho calor.

Del gigantesco escenario emergió el pequeño gran guitarrista Angus Young, vestido de colegial. Y de rojo. Como un diablillo, como Peter Pan. A sus 69 años, es el único miembro fundador de la banda que sigue en activo tras medio siglo de carrera. A su lado, el cantante Brian Johnson con su inseparable gorra, Stevie Young (guitarra ritmica), Chris Chaney (bajo) y Matt Laug (batería).

Para empezar, If you want blood you got it. Y el delirio llegó con

Thunderstruck. Pura energía. Los nffs de guitarra se reconocen al instante y todo el público sacó de forma automática sus móviles para no perderse nada. A esas alturas del concierto, a Young ya le sobraba la chaquetita roja y la gorra. Melena blanca al viento, siguió dándolo todo. Y la temperatura iba subiendo.

Durante el concierto, Angus Young no se resistió e hizo repetidas veces su famoso baile del pato que copió de Chuck Berry. Cualquiera diria que el origen de sus carreras con la guitarra por el escenario tiene que ver con una maniobra de protección para evitar convertirse en la diana de las latas de cerveza que les lanzaban en los primeros conciertos. «Ahí empezó todo», confesó el propio Angus, en una entrevista en Newsweek, como cuenta la biografía de la banda escrita por Susan Masino.

La siguiente pantalla fue aun más electrizante. Del escenario bajó la icónica campana de AC/DC cuando comenzó a sonar Hells bells (campanas del infierno), la primera canción del álbum Back In Black (1980), primer disco tras la muerte del cantante Bon Scott, fallecido en su propio vómito tras una noche de borrachera.

Pero ni la muerte del querido y añorado por la banda Bon Scott, en 1980, ni la del hermano de Angus, Malcom, en 2017, han podido derribar la leyenda de AC/DC. Al contrario, la han agigantado aún más. Con cada acorde que salia de las guitarras, el estadio se movía. Y no es ninguna metáfora.

El grupo cumplió con lo que se esperaba de él. Desplegó la potencia y la electricidad que sugiere el nombre de la banda, AC/DC, que deriva de las siglas en inglés «corriente alterna/corriente continua» que los músicos vieron escritas en la máquina de coser de la hermana de Angus y Malcom.

AC/DC y su potente energía poseyó a su audiencia, entregada sin remedio al poderoso repertorio de grandes éxitos. La actitud de la banda, casi desde el primer concierto, ha sido la de «matar absolutamente a la audiencia» con decibelios y más decibelios de

A mitad del concierto sonó Hell

música. Y así lo hicieron en el estadio de la Cartuja. Una apuesta

ain't a bad place to be, el himno que cuenta que el infierno no es un mal lugar en el que estar. Bueno, habría que preguntarles a los miles de fans sudorosos y en plena ebullición por el calor sevillano y la descarga de AC/DC que se amontonaban en la pista.

El show iba in crescendo. Más y más descargas musicales. Las gigantescas pantallas daban buena cuenta de los movimientos en el escenarlo de unos 70 metros de largo del cantante y el guitarrista, ya despojado de la corbata de colegial.

Las pantallas de vídeo se llenaron de llamas ardiendo y sonó Highway To Hell, et clásico de AC/DC, con potentes riffs de guitarra. Todo el público se desga nitó coreando la autopista hacia el infierno. El diablillo rojo de Angus ya sólo llevaba una camisa blanca y el pantalón de colegial.

La media de edad del público rondaba los cincuenta. Esa media incluia a hombres en edad de ser abuelos, padres con hijos veinteafieros (pocos) y pandillas de treinteañeros y cuarentones. Hasta jóvenes de la edad de Taylor Swift. Pero ni rastro de atuendos cursis o más o menos fashion. La uniformidad rockera manda. Vaqueros, alguna chupa con las mangas cortadas, cuernos rojos centelleantes y todos con camisetas negras con el logo de AC/DC.

Nadie quería perderse a la banda, tras ocho años sin pisar España y ante la perspectiva de que el concierto de este miércoles y el del día 1 de junio, también en el estadio de la Cartuja hispalense, pudieran ser los últimos. A las 60.000 personas que acudieron



Brian Johnson, el vocalista de la banda, delante de Young, anothe. J. MUÑOZ / EFE

El guitarrista

Angus Young.

ayer, durante el

concierto de la

banda en La

J. MUÑOZ / EFR

Cartuia de

Sevilla.

de AC/DC.

este miércoles a la llamada de la banda se unirán otras 60.000 este sábado. Son los únicos espectácu los que se verán en España dentro de la gira europea 'Power up' que finaliza a mediados de agosto.

El promotor de la gira de AC/DC, Gay Mercader, está convencido de que serà la última oportunidad de ver a los míticos músicos.

#### **TELEVISIÓN**

## NICOLE WALLACE "HACÍA FALTA QUE SE CONTARA LO QUE SUPONE SER VIOLADA"

Netflix. 'Ni una más', la serie basada en la novela homónima de Miguel Sáez Carral, es una ficción que, como asegura su protagonista, "va más allá de buenos y malos"

Por Esther Mucientes (Madrid)

ongámonos en la piel de una adolescente de no más de 17 años. Intentemos imaginar sus problemas, sus conductas, sus vacíos. Pongámonos ahora en la piel de los padres de esa adolescente.

Pongámonos en la piel de sus amigos, de sus amores, de sus problemas... Difícil. ¿Y si los problemas fueran mucho más que el hastío o el no saber cuál va a ser su camino?

Ni una más, la serie de Netflix que se estrena este viernes en la plataforma, cuenta todo eso, pero va más allá, tanto que el título lo dice todo: ni un abuso más, ni una violación más, ni una mujer más agredida. «Es la verdad», dice Nicole Wallace (Alma), la protagonista, nada más arrancar la conversación con ella: «Hacía falta que se contara lo que supone para una mujer ser violada y que se hiciera como se ha hecho».

Basada en la novela homónima escrita por Miguel Sáez Carral -guionista también de la serie-, Ni una más cuenta la historia de Alma, una joven de 17 años que está a punto de terminar el bachillerato. Greta (Clara Galle) y Nata (Aicha Villaverde) son sus dos mejores amigas; se conocen desde pequeñas, salen de fiesta y se enfrentan a los problemas típicos de su edad: dejarse de lado, celos, conflictos con sus padres, e incluso relaciones tóxicas... Pero el día que Alma cuelga una pancarta en la entrada de su instituto con la frase Cuidado, ahí dentro se esconde un violador', todo cambia.

El comienzo de *Ni una más* es, en realidad, el final. Hasta llegar a esa pancarta, el espectador se adentrará en lo que para Nicole Wallace es la clave de esta ficción: «(...) que esto es una cosa que pasa, que es lo que hay, que es lo que está ocurriendo en el mundo».

Cuando el perfil @lam\_colemanmiller publica una foto con la frase «esta soy yo el día antes de que me violaran», la normalidad desaparece de la vida de Alma, de Greta, de Nata y de muchas personas más. ¿Cómo y cuándo ha sucedido esta agresión? ¿Quién está detrás de ese perfil? ¿Cuánto de verdad tiene esta denuncia y quién es la verdadera víctima?

P. ¿Cómo se prepara una serie donde se tratan temas tan delicados como agresiones sexuales, violaciones, abusos...?

R. En mi caso lo preparé durante dos meses con una coaching maravillosa, Jael. Yo venía muy cansada de otro rodaje y sabía que no iba a ser fácil. El personaje, las historias, sus fortalezas, sus debilidades... Hicimos muchos ejercicios de sentir física y mentalmente cómo es vivir un abuso y después existir en este mundo, que es lo más complicado.

P. ¿A qué se refiere?

R. A lo que supone sufrir una agresión sexual y levantarte al día siguiente y seguir como si nada, pese a que tu cuerpo sabe que si ha pasado. Pue muy interesante, muy triste, muy duro, pero también muy



maravilloso poder vivir esta experiencia.

P. ¿Qué ha significado personal y profesionalmente protagonizar Ni una más?

R. Personalmente ha significado el gusto de que por fin se estén haciendo proyectos así en España. Netflix ha apostado por una historia tan guay, contada por mujeres al cien por cien y hablando de algo tan importante, complicado y arriesgado de hablar. Profesionalmente, es un regalo por el equipo y por el equipo y por el el equipo y por el

el equipo y por el papel. Es un caramelo. P. ¿Cuál fue el momento más duro

del rodaje?

R. Hubo dos. Uno fue en los ensayos. Todas teníamos que estar tumbadas y teníamos que imaginarnos que nos agredían. Pue una sensación súper dificil de procesar porque después tenías que levantarte y ser capaz de seguir con ese sentimiento. Todas acabamos llorando. El segundo fue

papel de Berta. Me sentía muy culpable.

P. Ni una más trata las agresiones sexuales sin maquillar nada, algo que no es muy habitual en las ficciones. ¿Cree que es la única manera de que el espectador entienda?

R. Pues tengo que decirte que ya era hora de que se hiciera una serie así. Tuvimos muchas reuniones al principio en las que justamente miramos con detalle eso: cómo afrontar determinadas escenas, determinadas tramas... Había mucho miedo porque es arriesgado y complicado, queriamos hacerlo bien.

Nicole Wallace (22 años) sabe muy bien lo que es meterse en la piel de una adolescente. Ha interpretado a Nora Grace en Skam España (2018-2020) y Noah Morgan en Culpa mía. Tal vez por eso o porque pertenece a la generación que está despertando lo que las anteriores durmieron, tuvo siempre claro cuál era el mensaje

"Había mucho miedo a la hora de plantear la serie porque es arriesgado y complicado; queríamos hacerlo bien"

"El mensaje de 'Ni una más' es que las agresiones sexuales pasan, que es lo que hay, que están ocurriendo en el mundo" «porque si lo rodeábamos con una capita de purpurina perdia todo el sentido».

P. ¿Y cuál es ese mensaje?

R. Pues que *Ni una más* no es una historia de buenos y maios, ni de cosas que están bien o mal, ni de víctimas o agresores, sino de mostrar que esto es una cosa que

que tenía que trasladar Ni una más.

De hecho, reconoce que para ella

por cien y bien ese mensaje,

fue muy importante contar al cien

cosas que están bien o mal, ni de víctimas o agresores, sino de mostrar que esto es una cosa que pasa, que es lo que hay. Teníamos que hacerlo de la manera más honesta posible. Mira, en el cine las violaciones y abusos están muy fabricados y hechos para el cine. Es decir, nos lo muestran con un tío horrible que te coge en una fiesta, te fuerza y te vas a casa. Eso pasa, pero el 90% de los casos de violación es de alguien que conoces, de alguien en que confias. Esta serie abre mucho el debate de quién lo ha hecho mal.

P. ¿Cómo se interpreta un papel como el de Alma, que es el punto de conexión de todos los demás personajes?

R. Aparte de tener un guionista maravilloso [Sáez Carral], es muy importante que todas las historias tengan un punto en común para que no se pierda el foco, para que se entienda. Alma es un personaje diferente en cada una de las historias, pero conseguí que en ningún momento dejase de ser ella. La relación de Alma con cada uno y cómo le afectan las historias de cada uno es clave.

P. ¿Es complicado en una serie donde se cuentan casos tan brutales no llevártelo a casa?

R. Fue muy dificil. Durante los rodajes, sobre todo en uno tanfuerte como este, es muy importante que haya buen rollo, que me sienta arropada, que pueda girarme después de una escena difícil y ver a alguien en el que confio. El humor entre secuencias, las comidas con el equipo, la complicidad me ha ayudado mucho. Yo me iba a casa y no hablaba de la serie, hablaba del equipo. Y si algún día era más complicado llegaba a casa y me arropaba en mi madre y en sus croquetas.

P. ¿Cree que Ni una más es una serie que deberían ver los padres con sus hijos, y viceversa?
R. Cien por cien. Hay que verla juntos. Yo la vi con mi madre y con mi padre y me di cuenta que mi madre conectaba muchisimo con los padres de Alma. La serie no te dice si son mal padres o buenos padres, te cuenta lo que ie pasa a una chica de 17 años y qué les pasa a sus padres.

P. La serie parece una más que necesaria clase de educación sexual

R. Totalmente. Ojalá la educación sexual empezase antes de que viéramos una serie. Nos quitaríamos problemas de muchas cosas.

Nicole Wallace interpreta a Alma, la protagonista de 'Ni una más'. SHARON LÓPEZ/ NETFLIX

## Suscribete a la Nueva Newsletter de Actualidad Económica

Cada domingo el análisis financiero y bursátil más certero de la mano de Francisco Pascual, responsable de Actualidad Económica



Saber decidir, el poder está en tus manos

Telmundo.es/newsletters.html







## Expansión & MARCA

El gran encuentro anual que reunirá a los líderes del deporte y de la empresa nacionales e internacionales



Meeting Place - Orense 34

6-JUNIO

**ESTEVE CALZADA** CEO AL HILAL CLUB JUAN ANTONIO SAMARANCH VICEPRESIDENTE COI

PAU GASOL
PRESIDENTE DE GASOL 16 VENTURES
Y GASOL FOUNDATION

IRIS CÓRDOBA CEO GSIC BY MICROSOFT BOSCO ARANGUREN CEO DAZN ESPAÑA

WWW.BUSINESSANDSPORTFORUM.COM

PARA ASISTIR INSCRIBETE GRATIS



#### TELEVISIÓN

#### GENERALISTAS

8.00 La hora de La I. 10.40 Mañaneros 14.00 Informativo territorial

14.10 Ahora o nunca. 15.00 Telediano I. 15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salon de te La Moder-

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars. 19.30 El cazador

20.30 Aqui la Tierra. 21 00 Telediario 2. 21 55 4 estrellas, «Secretos

con clase». 22.50 Cine. «El intercam» biom. EEUU. 2008. 141 min. Director- Clint Eastwood.

1.00 Cine. «Cegado por la luz». R.U EEUU Francia. 2019. IIB min. Directora: Gurinder Chadha

#### Antena 3

8 55 Espeio publico. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. 15 00 Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes. 15.35 El trempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original. Y ahora Sonsoles

20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21 30 Deportes.

21 35 El tiempo.

el control».

21.45 El hormiguero 3.0. Invrtados: Hiba Abouk y Andrés Velencoso, actores 22.45 La pasión turca. Emisión de los capitulos

«Una nueva vida» y «Perder

1.15 Cine. «Desprecio». 2.30 The Game Show.

#### Telecinos

3.10 Informativos Teecinco. 8.55 La mirada entica.

10 30 Yamos a ver 15.00 Informatives Teleconco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.30 ElDosmarque Te-

lecinco. 15.40 El tiempo. 15 50 Asi es la vida.

17 00 TardeAR. 20 00 Reacción en cadena. 21.00 Informativos Te-

lecinco. 21.40 ElDesmarque Telecinco. 21.45 El trempo.

22.00 Supervivientes. Presentado por Jorge Javier Vazquez. 2.00 Casino Gran Madrid

Online Show.

#### **VEO DMax**

Aventura en pelotas. 11.56 Curtosidades de la Tierra

12.46 Alienigenas. 14.26 Expedición al pasado. incluye «La crudad de los muertos en Egipto» y «El horror de los Donner». 16.06 La fiebre del oro.

«Cubos lienos de oro». 17.47 Cazadores de gemas. Emisión de dos episodios. 19.38 Joyas sobre ruedas. Incluye «Volkswagen con parabrisas partido» y «BMW

21.30 ¿Cómo lo hacen? Emisión de dos opisodios. 22.30 El libro de los secretos de EE UU. Incluye «Operaciones encubiertas» y «El Pentagonom.

0.24 Strangest Things.

#### Movistar Plus+

Perros salvajes. 10.15 La lucha contra el cambio climatico.

11 54 Taylor Swift La voz de una generación. 12.51 La Resistencia.

14.16 Nuñez. «El patrimoni no fa la felicitat» 15.30 Cine. «The Equalizer II». EEUU 2018, 120 mm. Director: Antoine Fugua. 17.27 Escapando de la

secta. Emisión de tres episo-20.30 InfoDeportePlus\*. 21.00 Informe Plus\*.

«Reyes, sonrisa y leyenda». 22.00 El consultorio de Berto, «Teorias maritimas y electrodomésticos opacos». 22.30 Marbella.

23.30 La Resistencia. llustres ignorantes.

6.55 El tiempo. Buenos dias, Madrid. 7.00 11.20 120 minutos

14.00 Telenoticias. 14.55 Deportes.

15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa. «Sospechoso», EEUU, 1987.

Director Peter Vates. 17.35 Madrid directo 19.00 Toros San Isadro desde Las Ventas

21 15 Telenoticias. 21 35 Deportes.

21 40 El trempo. 21.45 Juntos. 22.30 El megahit present-

ación 22 40 El megahit. «Infierno azula. EEUU. 2016 86 mm. Director: Jaume Collet-Serra.

9.10 El megahit. «Juegos

salvajes».

Els matins. 12 00 Tot es mou.

13.50 Telenoticies comarques.

14.30 Telenoticies migdia.

15.35 Cumes.

16.05 Com si fos ahir. 16.48 El Paradis de les

Senyores.

17.30 Planta baixa.

19.10 Atrapa'm si pots. 20.15 Està passant.

21.00 Telenoticies vespre. 21.55 Nous lideratges.

«Compromesos amb la reducció del malbaratament alimentari».

22.10 Polonia.

22.45 Alguna pregunta mes? 23.38 Nervi. «Magali

Datzira, Manel, Laura Ferrés, X-Men 97».

Hoy on dia

12.50 Hoy en día, mesa de

14.15 Informativos locales.

14.38 Canal Sur noticias I

Presentado por Juan Carlos

15.25 La tarde, Aquí y ahora.

Roldan v Victoria Romero.

18.00 Andalucia directo.

Presentado por Modesto

Barragan y Paz Santana.

20.30 Canal Sur noticeas 2.

Presentado por Miguel Ángel

21 08 Informativos locales.

21.45 Atrápame si puedes.

Presentado por Manolo Sar-

19 58 Cametelo.

Sanchez.

0.25 Més 324.

análisis.

#### La 2

12.20 Mañanas de cine. «La máscara de Scaramouche». 13.55 La 2 express.

14.05 Sin equipaje. 14.55 Jamie Dilver, juntos de nuevo.

15.45 Saber y ganar 16.30 Grandes documentales.

18.00 Documenta2. 18.55 El Parajeo de las Señoras. 28.15 ¿Cómo nos reimos!

Xpress. 20.30 La 2 express. 20.35 Diarlo de un nómada. 21.30 Cifras y letras.

22.00 La matemática del espejo. 22.45 En primicia.

23.45 Documentos TV. 9.40 Las tentaciones de

Justo.

#### Cuatre

7.00 Love Shopping TV Cuatro.

7.30 ¡Toma salami! 8.00 Planeta Calleja. «Sandra Barneda» 9.30 Alerta Cobra. Emisión de los capitulos «Daños de

pentura» y «Toda la verdad». 11.30 En boca de tudos. 14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro. 15.15 El tiempo. 15.30 Todo es mentira.

18.30 Tiempo al tiempo. 20.00 Noticias Cuatro. 20.40 ElDesmarque Cuatro. 20.55 El trempo.

21.05 First Dates. 22 50 Horizonte 1.45 ElDesmarque madrugada.

2.35 The Game Show. Alerta Cobra.

#### La Sexta

6.30 Remescar, cosmética al instante.

7.00 Previo Aruser@s. Aruser@s. 9.00 11 00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticina la

edición. 15.10 Jugones. 15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando.

17.15 Más vale tarde. 20.00 La Sexta noticias 2º adición.

21.00 La Sexta Clave. 21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedia.

22 30 Cine. ed Feel Good: La historia de James Brown». R.U., EEUU. 2014. 139 min. Director: Tate Taylor. 1.20 Cine. «Oldboy».

Pokerstars.

3.15

#### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista.

10.00 Santa misa, Palabra de vida. «Procesión del Corpus Christi en rito Hispano-Mozárabe».

14 00 Ecclesia al día 14.30 Trece noticias 14.30. 14.45 El tiempe en Trece.

14.50 Sesión doble. «Línea de fuego». 16.40 Sesión doble. «To-

bruks. 18.45 Western, «El asalto de Phantom Hills. EEUU. 1966 90 min. Ovector: Earl

Beltamy. 20 30 Trace noticias 20 30. 21 05 Troce al dia.

21.55 El tiempo en Trece. El cascabel. 0.30 El Partidazo de Cope.

Taletianda.

2.30

#### TEN

6.45 Mujeres ricas de Cheshire.

8.55 Baio cubierta: Mediterráneo. 9.50 Killer, Emision de dos

episadias. 11 50 Venganza millionarios asesmos.

12.50 La casa de mis aueños. Emisión de cuatro episodios.

16.25 Caso cerrado. 21.35 La casa de mis oue-22.30 Venganza: super

amigos asesinos. 23.25 Venganza: trabajadores asesinos. Emisión de dos episadios

Killer. 1.25 European Poker Tour. 2.40 La tienda de Galería

del Coleccionista.

6.30 Sustrata 7.00 Boulevard 9.55 Monk.

11.15 Vascos por el mundo «Lo mejor de Kuala Lumpur». 11 30 En Jake 13.55 Atrapame si puedes.

14.58 Telebern. 15.50 Telebarn kırolak 16.10 Eguraldia.

16.35 Esto no es normal. 17 45 Quédate 20.05 A bocados, «Raviolis

de txangurro». 21.00 Teleberri.

21 40 Telebern kirolak 22.05 Eguraldia. 22.30 Todo el mundo a la mesa. «Lakuntza».

23.35 Duelo en la cocina. «Euskadı Vs Alemania».

11.00 Ciutate desapa-

Erth kultura. 1.35 Teknopolis.

6.50 Balears des de l'aire. Extra.

Santi Taura. 7.00 Cinc dies.

8.35 10.05 Al dia

16.30 Alta tensió 17.25 Som de casa. 19 35 Tres de casa.

20.30 Entrevistes als candidats al Parlament Europeu. 21 00 À Punt Noticies, Nit.

23.05 Ochentame otra vez.

#### 22.00 Dejavů, «Les xiguetes d'Alcasser, 1993».

Incluve «E) otro lado de la verja» y «Bolero eterno». 1.10 A Punt Noticles Nit.

#### 22.45 Cine. «The Informer».

0.25 Cine. «Cuando eramos soldados».

2.35 Lo flamenco.

#### PARA NO PERDERSE

#### 22.45 / Antona 3 Olivia, contra las cuerdas en

'La pasión turca'

Tras anunciar este lunes que la ficción de Atresplayer, que actualmente se emite en abierto en Antena 3, tendrá una tercera vida en Netflix, La pasión turca vuelve hoy con una nueva entrega y una

noticia bomba. Olivia enmudece ante la policia. No se siente con fuerza para compartir su testimoruo. Pero en



Momento de la serie.

su memoria hierve lo sucedido en la cena con Yaman y su huida a Madrid buscando refugio en casa de su amiga Espe. Convencida de que

debe alejarse del empresario, Olivia pasa su propio duelo hasta que descubre que está embarazada y regresa junto al

Olivia se aferra a su futuro hijo y a la promesa de Yaman de empezar una nueva vida lejos de sus turbios negocios. Una promesa que el turco es incapaz de cumplir y cuya verdadera vida pronto sale a la luz con consecuencias devastadoras para Olivia.

#### 22.50 / Lat

#### Angelina Jolie, en 'El Intercambio'

Christine es una madre soltera cuyo hijo desaparece sin dejar rastro. Meses después la policía dice haberto encontrado, pero nada más verlo asegura que el chico no es su hito. Basándose en unos terribles sucesos reales conocidos como los crímenes de Wineville, ocurridos en Los Angeles, Clint Eastwood



volvió a demostrar su valía como director con este drama de época. Así, da a conocer una serie de secuestros y asesinatos infantiles.



Angelina Jolie.

#### ragudes. 11 50 Els mosqueters. 12.45 Espai de propaganda electoral. 12.50 Animalades, un mon bestial, «Un dia a Bioparc». 13.20 La via verda 14.00 À Punt Noticles. Migdia. 15.25 Atrapa'm si pi

#### Tentol.

6.55 Pindoles Cuma amb

Tothom en forma. 8.10 IB3 Noticies mati.

11 58 Ara anam.

15.15 El temps migdia. 15.38 Cuina amb Santi Taura. «Bacoreta amb patató

i pasto de creixens» 15.55 Agafa'm si pots! 16.55 Canc dies. 20.30 IB3 Notices vespre.

21.30 El temps vespre. 21.45 Jo en sé • que tu.

22.25 Uep! Com anam? 2.50 El temps vespre. 3.00 Jo en sé + que tu.

#### Consulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

#### SUDOKU

| FÁCIL 30-05-2024 |   |   |   |   |   |   |   |   |                       |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| 5                |   | 4 |   |   | 8 | 2 |   | 0 |                       |
|                  |   | 3 | 9 |   |   | 5 | 7 |   |                       |
|                  |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 |                       |
|                  | 4 |   | 2 |   |   |   |   | 5 | 1                     |
| 9                | 5 |   |   |   |   | 6 |   | 1 | Sweb                  |
|                  | 7 | 6 | 4 |   |   | 9 | 2 | 8 | Democ                 |
|                  | 3 |   |   | 9 | 4 |   | 8 | 2 | www.pasabembosweb.com |
| 4                |   |   |   | 2 |   | 3 | 6 | 7 |                       |
| 7                |   |   |   | 8 |   |   |   |   | C 2024                |

| DIF | CIL 3 | 0-05 | 2024 | ı |   |   |   |   |                        |
|-----|-------|------|------|---|---|---|---|---|------------------------|
|     | 5     |      |      |   |   | 1 | 6 | 0 |                        |
|     | 1     | 8    |      |   |   |   |   |   |                        |
|     |       | 3    |      | 4 |   |   |   | 2 |                        |
| 5   |       |      |      | 3 |   | 2 |   |   | 8                      |
|     |       |      |      | 7 |   | 6 | 1 |   | Hame                   |
|     |       |      |      | 1 | 2 | 5 | 8 |   | www.macathemosswah.com |
|     |       |      | 4    |   |   |   |   |   | E Date                 |
| 8   |       | 4    |      |   | 9 |   |   |   | 1                      |
|     | 9     | 2    |      |   |   | 3 |   |   | E 2024                 |

#### CÓMO SE JUEGA AL SUDOKU

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) relienando las celdas vacias con numeros del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fita, ni en cada cotumna, ni en cada cuadrado.

#### SOLUCIÓN FÁCIL 29-05-2024

| 30 | 300001010 FACIC 23'03'2024 |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|----|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 7  | 3                          | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 |  |  |
| 2  | 5                          | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 6 |  |  |
| 4  | 6                          | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 |  |  |
| 5  | 1                          | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 3 |  |  |
| 8  | 9                          | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 6  | 4                          | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 7 |  |  |
| 1  | 7                          | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 |  |  |
| 3  | 8                          | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 |  |  |
| 9  | 2                          | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 |  |  |

#### SOLUCIÓN DIFÍCIL 29-05-2024 7 4 1 3 9 8 2 6 5

| - 1 | - |   | _ |   |   |   |   | _ |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ı   | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| 1   | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| ı   | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| ı   | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| ı   | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ١   | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| ١   | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 1   | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |

**EL** 

Este periódico se imprime diariamente en papel reciciado y procedente de bosques sostenibles.

imprime Bermont Impresion, 28827 Cos ada Madridy Oep Lega M 36233 1989



MADRID: Avenida San Luis, 25, 28033 Madrid Tel 91 443 50 00 Clumidad Editoria Información General, Madrid 2024 Todos los derechos

reservados. Esta publicación no repieducida distribuida comunicado oubricamente util zada o registrada.

a traves de ningun soporte o mellar smo in modificada o alma enada sin a premaautor zación escrita de la sociedad

en a articulo 32 de la Ley de Propreded intelectual gueda expresamente prohibida la

reproduccion de los contenidos de esta publicación con lines comerciales à traves de recopilacionés de articulas per ad statos





PATIO GLOBAL YIN LI

OUIEN. El doctor Yin Li, un reputado médico chino, es el mandamás del PCCh en Pekín. Formado en Moscú y Harvard, llegó a tener un alto cargo en la OMS antes de volver a su país en 2008. QUÉ. Visitó Madrid la semana pasada y fue recibido por la vicepresidenta primera y ministra de Economía, María Jesús Montero, en la sede del PSOE en Ferraz. Lo hizo de manera discreta y para constatar el estado óptimo de la relación Madrid-Pekín

#### El doctor del Partido Comunista chino al que recibió en Ferraz la vicepresidenta Montero

El doctor Yin Li estuvo en Ma drid la semana pasada. Fue una visita discreta. Este reputado médico chino sacó el estetoscopio diplomático para auscultar el estado de las óptimas relaciones entre España y China. Como era un pez gordo del Partido Comunista Chino (PCCh), fue agasajado por altas autoridades. En es-

te caso, por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que recibió en la sede del PSOE a un ilustre emisario de la super potencia asiática.

Yin (6) años), además de médico, es el mandamás del PCCh en Pekín y uno de los 24 dirigentes del poderoso y exclusi-



DE LA CAL SHANGHAL

vo Politburó, el órgano clave del partido en la toma de decisiones. Su paseo por Ferraz buscaba, entre otras formalidades, avanzar en una posible visita oficial a Pekin del presidente Pedro Sánchez, que algunos apuntan que se produciria tras el verano.

Desde que China abrió sus puertas el año pasado tras el

largo cerrojo de la pandemia, hay una larga lista de espera para viajar al gigan te asiatico. Líderes de todo el mundo pi den cita en Pekín porque saben que via jar a la segunda economía mundial y regalar los oidos al presidente Xi Jinping significa que volverán a casa con grandes acuerdos comerciales y de inversión.

Los grandes mandatarios europeos discuten en alto en sus corrillos de Bruselas que hay que reducir la dependen cia de China, pero luego se frotan las ma nos cada vez que el régimen de Xi les da luz verde para visitar Pekín. Para Sánchez, sería su segundo salto a la capital china desde marzo de 2023.

Yin Li, del Politburó del PCCh, con la vicepresidenta primera, María José Montero. PSOE

Yın Li, escoltado por Yao Jing, embajador de China en España, fue recibido en Ferraz, además de por Montero, por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y por la responsable de

Es uno de los 24

órgano de toma

dirigentes del

de decisiones

del PCCh

China tiene

de visitas

lista de espera

oficiales para

comerciales

cerrar acuerdos

Politburó, el

Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del partido, Hana Jalloul. En aquella reunión, aunque no saliera luego en la foto de grupo difundida por el PSOE, también estuvo José Luis Rodri guez Zapatero, el ex presidente califica

do por la propaganda de Pekin como «amigo del pueblo chino». No otvidan cuando Zapatero, en 2005, fue de los primeros lideres occidentales en apoyar el fin del embargo europeo de armas a China, vigente desde la matanza de Tiananmen en 1989.

Tras concluir en Perraz. el doctor Yin, acompañado por otros funcionarios del PCCh, también participo en un encuentro con una delegación del Partido Comunista de Espa-

fia, con José Luis Centella a la cabeza. Antes de regresar a casa. Yin viajó a Sevilla. donde fue recibido en el Palacio de San Telmo por el presidente autonómico, Juanma Moreno, y por varios de sus conseje ros, quienes llevan tiempo buscando abrir las puertas de Andalucia a los inversores tecnológicos chinos.

Yin, que además de la carrera de Medicina estudió gestión de Salud Pública en Moscú y en Harvard, llegó a ser vice presidente de la ejecutiva de la Organiza ción Mundial de la Salud (OMS) antes de volver a China en 2008 como viceministro del Ministerio de Salud. A partir de 2013, con Xi Jinping en el poder, desfiló como secretario del partido en las provincias de Sichuan y Pujian. Hace un par de años fue nombrado jefe en Pekín y miembro del Politburó. Mantiene un perfil alto en la politica interna y este 2024 ha entrado al ruedo diplomático con visitas a Marruecos, Qatar y España.



## sin pruebas?

Para unos, la imputación de la esposa del presidente del Gobierno es pólvora mojada. Según otras fuentes, el juez Juan Carlos Peinado, que podría procesar a Begoña Gómez, llegó a calificar las diligencias de Manos Limpias de infundadas y descabelladas, y en todo el sumario no hay ni una sola prueba contra ella. Es un mamotreto de paja sin contenido real de los medios de extrema derecha. Pero el juez ha sufndo un acoso terrible en el que lo han calificado de alimaña. Entre la confusión de vocablos y puñetas no está claro si Begoña está investigada o soporta una condición procesal de investigada; tampoco si va a tener recorrido el empapelamiento, si se va archivar o no.

Lo que está claro es que, cuando Pedro Sánchez amenazó con la espantada y escribió la carta a los españoles, sabía que un juez investigaba a su esposa por tráfico de influencias y corrupción. La Policía se lo comunicó a Begoña el mismo día en el que él escribió la carta. Así que lo sabía, lo ocultó en las preguntas que le hicieron en el Parlamento, mició una aguerrida campaña diplomática, lanzó la campaña de los bulos y la máquina del fango y arremetió contra jueces y periodistas aunque conocía la situación de investigada de su esposa.

Es probable que sea inocente, pero también se sabe ya que la Fiscalía española hace el papel de abogado defensor, que la Fiscalía europea intenta saber si han metido mano a los fondos europeos y que la Guardia Civil la exculpa inicialmente aunque no sea su oficio sentenciar. Ayer se supo además que la Audiencia Provincial ve «indicios» suficientes para que el juez siga investigando.

Núñez Feijóo declara que el país está parado y la legislatura, perdida por la corrupción y el desgobierno. Oscar Puente dice que lo de la imputación es una chorrada absoluta. Pero en estaépoca de elecciones y tensión política se va a la caza del adversario si no es de los tuyos. También los políticos de las medias verdades, los jueces y los periodistas están en las listas negras y soportan insultos y abucheos. La demagogia, una de las peores formas de corrupción política, basada en la calumnia del adversario, está en su meior momento. Ante esa transferencia de culpas entre partidos, candidatos y jueces que llaman crispación no hay confrontación de opiniones, sino de calumnias. Una masa sin rostro, una inmensa masa de votantes, manipulable, pide cabezas. Tratan a los ciudadanos como a chusma vil, los encienden con la miseria del populismo y convierten la libertad en odio.



Los domingos con EL@MUNDO, la revista Actualidad Económica y también la revista ¡HOLA! ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre. Promoción válida hasta agotar existencias y disponible a nivel nacional excepto en Cataluña.



La revista diaria de EL MUNDO. Jueves. 30 de mayo 2024 TAYLOR SWIFT

LOS FANS

IMPULSAN UN CONCIERTO ÉPICO

La cantante estadounidense hace vibrar a 72.000 espectadores en una noche para el recuerdo en Madrid

A UNA DIMENSIÓN ESTRATOSFÉRICA

Por Pabla Gil Fotografias Alberto Di Lolli



#### PAPEL TAYLOR SWIFT



l concierto de Taylor Swift en Madrid era el más caro y ambicioso del año, con los mejores efectos visuales, luminicos y pirotécnicos, de la artista más popular del mundo en el pico de su éxito, con las entradas más codiciadas, en el primer gran evento masivo del renovado Santiago Bernabéu, en su regreso a España tras 13 años y con un maratón de 45 canciones... pero el auténtico espectáculo fue el público. La nación swifte, formada principalmente

de 45 canciones... pero el auténtico espectáculo fue el público. La nación swifte, formada principalmente por grupos de adolescentes, veinteañeras y treintañeras, transformó el estadio del Real Madrid en un volcán de adrenalina multicolor que borboteó durante tres horas y cuarto, con el griterio ahogando la propia música. Los grupos se fundian en abrazos de purpurina y lentejuelas y las ovaciones subían desde la pista hasta lo alto de las gradas como un magma de

euforia colectiva hasta rebotar contra la cubierta y volver a caer justo donde Taylor Swift ejecutaba este concierto que es un triple saito mortal, tan meticulosamente calculado en cada uno de sus movimientos. «Tocar aquí está siendo una experiencia mágica, es mágica de verdad», dijo.

Las 72.400 personas que agotaron las entradas en un pestañeo impulsaron la actuación a una dimensión superior, a ese espacio indescifrable de las emociones en el que cada momento wow, y hay un montón en este concierto, se transforma en una experiencia memora ble. La excitación que coloreaba las calles en las horas previas, cuando la Castellana a 30 grados parecia una fiesta temática de taylormanía, esa excitación que se había ido acumulando durante meses se desbordó como se revientan las presas en las películas. El escenario con una pasarela que casi llegaba al final de la pista era fabuloso, pero el espectáculo de verdad era la gente. Pero si usted es una persona práctica y lo que quiere saber es si el concierto estuvo bien: sí, estuvo bien.

Furot, lágrimas y alegría en un público entregado a Taylor Swift, ayer, en el Bernabéu.

Estuvo, de hecho, muy bien. ¿Tanto como para cambiar la vida de las personas? Anoche pareció cambiar la de muchas. Y, ¿el Bernabéu? Sonó mal, con una reverberación que mermaba la nitidez acústica, especialmente en los momentos más ruidosos, reducidos a una estridencia comprimida sin matices (el tramo más suave y acústico fue el que mejor sonó)

A las 20:11 una cuenta atrás en el pantallón que ocupaba el espacio del escenario anticipó el grupo de canciones del disco *Lover*, recibido con un estrépito ensordecedor. El Bernabeu se transformaba en una ruidosa turbina que absorbía como una fuerza centri fuga todas las miradas y gritos y luces en un solo punto. Solo hay una forma buena de empezar un concierto: en el máximo de intensidad posible. Así ocurrió anoche. En el arranque se suceden algunas de las canciones más conocidas de Taylor Swift, coreadas y celebradas con furor. Encadena un minutito de *Miss Americana & the Heartbreak Prince* con dos himnos, *Cruel Summer y The Man*. En la primera, subida sobre

#### TAYLOR SWIFT PAPEL



una plataforma hidráulica elevada en el centro del estadio, resplandeciente como una 'majorette' superpop por las lentejuelas que lluminaban su body, sus botas, su micrófono y hasta su sombra de ojos: la metáfora de una estrella. En la segunda, rodeada de un grupo de bailarines que ya la acompañó en la mayoría de las canciones; simpática, un poco picara e irónica, pero con un nivel de cinismo de cero sobre mil.

You Need to Calm Down suena vacilona con su chasquido de dedos chulesco y un aire a Charli XCX en version light. «¡Este sitio es enorme, solo sube y subel», dice mirando a las gradas. «No me había visto frente al público maravilloso de Madrid en 13 años. Os veo cantar y bailar cada canción y sé que vamos a pasar un rato maravilloso».

Tras el arrullo romanticón de Lover, entramos en la era de Fearless, tres canciones en 10 minutos que subliman la jovialidad adolescente del instituto por medio de un country-pop con mandolinas. flecos y brilli-brilli que es todo sonrisa. El concierto entero se

celebra como un gran festival del buen rollo, el optimis mo y los emoticonos sonrientes, un poco como un tratado de autoayuda y un poco como un alegato de autoafirmación, y otro poco como una fantasía y a sumodo como una historia inspiradora de superación.

Cada concierto de The Eras Tour, la gira que comen zó en marzo de 2023 y que ya suma más de 90 fechas, tiene una original estructura que repasa toda la discografía de la cantante, guitarrista, pianista, compositora y productora. A sus 34 años, ya suma 11 álbumes de estudio en una carrera discográfica que comenzó en 2006 y cuya popularidad y relevancia no han parado de aumentar hasta la hegemonía con la que hoy domina la industria del pop. El concierto, que dura más de tres horas y que se compone de 45 canciones, está estructurado en eras dedicadas a cada uno de sus discos (salvo el primero). Pero no es un desarrollo cronológico, sino que va saltando en el tiempo de 2019 a 2008, de ahí a 2012, a 2010, a 2017...

Moviéndose a lo largo y ancho de la amplia superfi-

cie del escenario con forma de T, subiendo y bajando de plataformas, sola con su guitarra o rodeada de decenas de bailarines y músicos, la artista ofrece un show muy dinámico y entretenido. Y como todo espectáculo a la americana, es desmesurado: una larga noche con todas las Taylor, cada una con un mensaje y un vestuario y unas historias, de la adolescente idealista a la veinteafiera confusa, a la treintañera algo desengañada, pero dominadora de su posición y su discurso. ¿Qué no hay? Desenfreno, descontrol. El concierto es como una retransmisión, discurre con los mismos gestos y movimientos cada noche en sincronía con las cámaras, toda una milimétrica coreografía de eficacia amable que ha convertido este espectáculo en el más rentable de la historia de la música. La era Red es urbana y dinámica, es la Taylor independiente que hace bueno lo que decia el personaje de Michael Came en La gran belleza: la frivolidad es una tentación irresistible. Diversión y desenfado en

#### PAPEL TAYLOR SWIFT

una de las mejores fases del concierto, un sueño en el que los débiles superan todas las dificultades, con las estupendas. We Are Never Ever Getting Back Together (durante la que cantó con una niña del publico vestida igual) y l' Knew You Were Trouble. Este tramo culmina con una de los momentos más memorables, la épica canción-río de 10 minutos All Too Well.

El disco Speak Now, que es su momento princesa Disney y la revancha moral de la chica buenecita, queda reducido a un tema, la coreable Enchanted. Reputation es el tramo canalla y malicioso de la serpiente, la tentación y el pecado; es cuando la archiperfecta estrella desarrolla más uno de sus puntos flacos, el baile, con algunas coreografías de una sensualidad medida (todo es medido), pero sin perder el tono inocente, porque la inocencia es una cualidad nuclear en Taylor Swift. Entre el pop clásico y el macarrismo AOR.

La nación 'swiftie' transformó el estadio del Real Madrid en un volcán de adrenalina multicolor

El escenario era fabuloso, pero el espectáculo de verdad durante toda la noche fue la gente

Folklore y Evermore, sus discos siameses de canción de autor intimista de inspiración rural, forman un largo bloque, lconografía de cabaña con musgo en un bosque encantado, canciones maduras de folk rico en armonías y en lírica victoriana entre luciérnagas en la noche. Willow suena misteriosa y embrujadora, muy bien, pero la pareja Betty y Champagne Problems, ella sola al piano, son algo sensacional y culminan con una ovación atronadora de dos minutos.

La tercera hora de concierto es un gran y largo final para bailar y saltar sin dejar de grabar vídeos con el móvil. Con la era 1989 vuelven el despendole, el brilli brilli y la diversión. Vestida como una cheerleader rojigualda (faldita amarilla, top rojo), Taylor y sus bailarines forman una pandilla nocturna que sale de fiesta en fin de semana. La sucesión Blank Space (tan Madonna años 80) y Shake It Off, bailadas y gritadas por todo el estadio, desencadenan, sí, un nuevo debrio.

Siete canciones, algunas de ellas recortadas, forman el bloque de *The Tortured Poets Department*, el doble disco que Taylor Swift sacó hace un mes y cuyo montaje escénico no está en la película del concierto que los fans probablemente se sabian de memoria antes de entrar. Es la gran novedad y, al si se entra en una comparación directa con sus discos más antiguos, se redobla la madurez que ha alcanzado como compositora. Son canciones con un arquitectura mucho más rica y compleja, con más claroscuros y misterio (realización en blanco y negro), entre las que destaca un núcleo formado por *Who's Afraid of Little Old Me?, Down Bad*, la sensacional *Fortnight* y *I Can Do It With a Broken Heart*, que sonó muy Pet Shop Boys.

Tras la sesión tremenda con las canciones sorpresa de la noche, sola con un coro de 72.400 personas Sparks Fly y I Can Fix Him (No Really I Can) a la guitarra; I Look in People's Windows y Snow On The Beach al piano, llega el final de este largo viaje. Taylor Swift sube una escalera hasta una nube en la que realidad y sueño se confunden, como en sus canciones. Su vestido recuerda el efecto de las bolas de discoteca, pero delgadita, a juego con el electropop fino de Midnights, sin arreglos de disco o funk, con sintetizadores chulos, sin bombo duro ni sirenas. Con la voz tan potente y el maquillaje tan perfecto como empezó, canta algunos de los numeros más eróticos de la noche, como el momento cabaretero con sillas de café de Vigilante Shit. Su actitud es: no voy a pedir perdón por ser tan guapa, lista y trabajadora, y eso me parece estupendo.

Karma es la última canción del show, con varias toneladas de confeti flotando en el aire, fuegos artificiales, las luces del estadio y las pulseritas parpadeando como locas, el estribillo dulce y lleno de optimismo envolviendo el calor de todos los cuerpos unidos. Es precioso ver a tanta gente tan feliz. Pue una de esas noches, el estadio, desencadenan, sí, un nuevo delimo.



#### TAYLOR SWIFT PAPEL



La cantante
estadounidense
en uno de los
primeros
momentos del
recital en el
Bernabéu.

Los fans se rindieron desde los primeros compases en una noche memorable.

Taylor Swift en distintos momentos de una velada que congregó a 72.400 espectadores.



#### COMO UN CÓCTEL DE ELVIS, MADONNA, BOB DYLAN, JONNI MITCHELL...



Por David Lema

No se enfaden, coño, que no les duela su orgullito generacional. Si solo les estoy provocando con un titulo traviesito, juguetón, disfru tón. O no... Porque si ustedes son de esos y esas y eses que piensan que Taylor Swift es una reina más del brilli brilli, una diva riquisima que contrata 69 camiones para transportar sus 250 pares de Louis

Vuitton o una especie de Inteligencia Artificial de Britney Spears, si ustedes son ese tipo de sacerdotes y monjas de una sola fe se merecen este título.

Y mucho más.

Se merecen leer la entrevista que la revista *Time* esculpió cuando la nombró personaje de un año en el que no hubo ni un solo dia sin que se publicase una noticia sobre Taylor Swift. «Como estrella del pop», arrancaba el periodista Sam Lansky, «se sienta en una compañía enrarecida, junto a Elvis, Michael Jackson y Madonna; como compositora, se la ha comparado con Dylan, McCartney y Joni Mitchell; y, como mujer de negocios, ha construido un imperio valorado, según algunas estimaciones, en más de mil millones de dólares». Ni siquiera Gloria Swanson bajando por la escalinata creyéndose un amanecer cuando era un ocaso acumulaba tantos dioses en su cabeza.

El cliché es centrarse en Madonna, por su exuberan cia, por su fenómeno tópico, por ser mujer. Blablablá. Esta eucaristía va más allá de una tiara del pop. de un cuerpo de Cristo, de colocar la primera piedra. Es una forma maravillosa de jugar con el ya, un estilo de narrar que no puede desentrañar ni la neurociencia porque no hay corteza prefrontal que albergue tanta habilidad. Por supuesto que tiene el rollo de todo lo que triunfa, que se erige principalmente sobre el ego, no como un obstáculo que hay que superar, sino simplemente como una flera a la que hay que abrazar. Así se empleza convirtiendo cada canción en una historia íntima, que es a la vez una historia universal. Lo de siempre, dirán. No, no, no, no. Taylor Swift suma lo de esa Natalia que se instala en la Escapa, lo de ese Watanabe al que no sé si gusta su Tokyo, lo de ese Homer Simpson que no

"Es una forma maravillosa de jugar con el 'yo', un estilo que no puede desentrañar ni la neurociencia" cuenta donde está
Springfield. La
niña de Nashville,
su country tiernísi
mo, las alas rotas
que Paul McCartney le regala para
que aprenda a
volar, West,
internet. los
infiernos... Y ello lo
canta con la
calidad de los
unicos genios,

que, como me gusta decir, merecen la pena: aquellos que no juegan con las verdades, quizá porque no las tienen o porque nunca las tendrán, pero que disfrutan jugando con las percepciones. Aquellos que no ejercen de jueces, que no dan lecciones de vida, que sólo quieren entender que demonios les pasa y, por el camino relatan su busqueda. Son los que saben que desde el yo no se puede mover el mundo, pero, ay, cómo lo cuentan. Y así lo mueven.

Acaba su Clara Bow: You look like Taylor Swift In this light We're loving it. You've got edge she never did The future's brigh

#### PAPEL TAYLOR SWIFT

# "HE COSIDO A MANO LOS 16.000 BRILLANTES DE ESTE 'OUTFIT'"

El concierto más esperado. Madrid tuvo un brillo distinto ayer para las miles de personas que rodearon el estadio Santiago Bernabéu con sus 'modelitos' hechos a mano y se espera que ese mismo ambiente se repita hoy

Por Elena Maldonado / Sara Cubero. Fotografía de Antonio Heredia

os fans de Taylor Swift se lucieron ayer como maestros de la costura sacando sus dotes gracias a todo un año de preparación para poder lucir el mejor look en el concierto de su artista favorita. Y es que los seguidores de la estrella del momento han convertido el Paseo de la Castellana en una pasarela de lentejuelas, sombreros y botas de cowboy. flecos y una lluvia de pulseras de cuentas que se ciñen a sus brazos como una armadura.

«Me he gastado más de 100 euros en cuentas y material para las pulseras, de todas las formas y colores, pero ha merecido la pena», explica David, que estuvo un mes incomunicado para no sufrir spoilers y que fue el primero en entrar junto a su novio Alex, el segundo en pasar por las puertas del estadio.

Cada look que viste a los swiftes representa una era distinta de la cantante, así como un disco.
«Vamos de lover, más especificamente de Miss Americana è the Heartbreak Prince. Llevamos

desde julio de 2023 con la idea y recopilando materiales, y cosiendo, desde la semana pasada», rememora el joven.

También hay otros adeptos de la cantante que han dedicado sudor y lágrimas para terminar el conjunto. «Lo que llevo es un outfit hecho completamente a mano, son

outfit hecho completamente a mano, son 16.000 brillantes que he cosido uno por uno. He tardado dos meses en terminarlo», dice Jolbin, presumiendo de la pedrería que le ha remendado los sueños desde marzo.

Esta gira mundial aglutina muchas nacionalidades, porque, por el alto coste de las entradas, a muchos fanáticos les sale más económico visitar España que escuchar a la artista en su país natal: «En Estados Umdos, por ejemplo, las entradas rondan los 700 euros, por lo que para algunos es más renta ble venir hasta Madrid y aprovechar el viaje», expresa Sandra mientras le pone los últimos detalles a un body de briliantina azul.

Este es el caso de Lexe, una swiftie china que estudia en Europa y que no ha desa provechado la oportunidad. «Cogi las entradas en mi país y justo se dio el caso de que me fui a estudiar fuera. Ademas. China no estaba incluido entre los países de la gira y me tenía que ir a Japón. Esto me ha venido perfecto», asegura.

Desde los países vecinos también vinieron un gran número de personas, como Martina, una chica Italiana que vive en Filipinas o su vecina en la cola, que llegaba desde Suiza junto a su madre y su abuela, y con 5.000 euros menos en el bolsillo.

Como si hubiésemos paseado por esa calle tan representativa de Lisboa, lleno de para-





#### TAYLOR SWIFT PAPEL



dispuesto a hacer en medio de una crisis justamente para olvidarse de la crisis. Su estela musical es tan rentable que hasta el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, echó mano de Twitter para pedirle por favor que hiciera parada en Canadá.

La nueva soberana del pop es una fuerza macroe conomica -se estima que solo el Eras Tour generará 5.000 millones a la economía estadounidense- y eso

> se traduce en poder político. Como ejemplo basta con volver a Singapur: la maniobra para acaparar sus conciertos que hizo crecer su PIB un 2,9% en el primer trimestre del año- desató una riña diplomática con Tailandia, India y Filipinas, que se quejaron indignadas de no haber podido optar a un trozo de tarta del boom swifte.

> Tal capital de influencia no ha pasado inadvertido en su tierra natal, donde en plena campaña para las presidenciales hay bofetadas por cortejar a la novia de América. Los demócratas del presidente Joe

Biden se encomiendan a Taylor Swift para ponerle un torniquete a la hemorragia electoral de jóvenes votantes aquejados del síndrome de Vietnam, que han incendiado las universidades en protesta por la tibieza de Biden en Gaza.

La cantante moviliza y no sólo en los conciertos. Desde hace unos años también ha empezado a opinar sobre política, con un efecto arrastre que en el año 2018 disparó en pocas horas el registro de jóvenes en las elecciones de Tennesse. En ellas animó a votar contra Marsha Blackburn, aspirante republicana a senadora a la que acusaba de posiciones antifeministas y contrarias a los derechos homosexuales. No logró que perdiera, pero probó un tirón que puede resultar rentable en las presidenciales de noviembre.

Esas posiciones liberales han convertido a Swift en bestia negra de la alt right. Cuentan que el propio Donald Trump se enfadó cuando supo que iba a ser nombrada Persona del Año de la revista Time, pasándole por encima al mismísimo emperador de la China, Xi Jinping. Los republicanos más centristas la miran, sin embargo, con más simpatía, recordando quiza su pasado en el country, el himno por excelencia de la América profunda y conservadora.

Swift, de momento, calla el voto. En 2020 lo hizo hasta el tiempo de descuento y al final acabó pidiéndolo para Biden.





Recopilación

de Tooks' del

concierto de

el Santiago

Bernabéu.

Taylor Swift en

Por Fátima Ruiz

Que la música mueve a las masas se sabe desde El flautista de Hamelin. Que puede sacudir la inflación no estaba claro hasta que Taylor Swift le dio la exclusiva de su gira asiática a Singapur, derramándole encima una horda de fans que reventó la demanda de hoteles y servicios y disparó los

precios. La cosa se fue tanto de mano que el ministro de Educación del pequeño país de seis millones de habitantes se negó a dar vacaciones escolares coincidiendo con sus conciertos, a ver si así embridaba el IPC de manera preventiva.

El fenómeno Swift ha servido para acuñar una nueva categoría económica, la Funflation, que cuenta el gasto en diversión que el sufrido ciudadano está

guas de colores, la gran avenida madrileña se llenó de parasoles que fueron el mejor aliado de los fans durante los últimos suspiros de la acampada.

Algunos familiares hicieron de apoyo para las seguidoras más jóvenes sujetando estas sombrillas. «Venimos de Ciudad Real. Nos han dicho que el espectáculo es una pasada. Esperemos que así sea. Aunque si esto se repitiera dentro de dos semanas, no creo que volviésemos a esperar con ella», asegura Nieves, madre de Irene, una pequeña swiftie que está a punto de presenciar el primer concierto de la estadounidense.

Cuando este concierto termine, y los fans salgan del estadio madridista después de haber experimentado «la verdadera felicidad», para unos cuantos synfties involucrados, su ruta no terminará aqui, «Me quedan cuatro conciertos más por delante, tres de ellos en otros países, esto solo acaba de empezar», concluye David.

#### PAPEL TAYLOR SWIFT





Por David Mejía

Ayer con el primer café de la mañana me divertía pensando si habria madrileños con el corazón roto porque Taylor Swift actuara en el Bernabeu en la misma tarde que toreaba en Las Ventas Morante de la Puebla. Swiftes y taurinos son seres pasionales, y para los corazones donde convivan ambos ardores la decisión no pudo ser fácil. En

superficie, parece complicado que haya swiftes entre los taurinos y taurinos entre los swiftes, pero la onda expansiva del bombazo Taylor Swift convierte el binomio en una probabilidad muy real.

Taylor Swift llenará dos noches seguidas el Estadio Santiago Bernabéu. Y podían haber sido tres o 15. No sólo por los muchos fans que se han quedado sin entrada, sino por todos los que estarían dispues tos a repetir show un día tras otro. Es un dato importante para entender la intensidad de la pasión que despierta: no sólo es capaz de llenar el mismo estadio varios días, es capaz de llenarlo con el mismo publico.

El estallido definitivo ocurrió el verano pasado: con la gira *Eras*, Taylor Swift llenó estadios descomunales y saturó los *feeds* de TikTok hasta proclamarse reina de una cultura popular plenamente globalizada. A este *millennial* de nacimiento, pero viejuno de vocación, todo esto le pilla lejos, muy lejos. Sin embargo, en estos días en que la estela de Taylor Swift sobrevuela mi barrio y sus incondicionales se hacen omnipresentes en las plazas y los bares, reconozco que me han contagiado su alegría. Creíamos que la generación de las pantallas era irrecupe rable, que había renunciado a ver nada que no encajara en las dimensiones de un móvil, que temían el *batería baja* como nosotros tememos el

La cantante Taylor Swift saluda al comienzo del concierto de ayer en Madrid. cerramos en 15 minutos. Pues bien, resulta que saben llenar estadios, que no renuncian al calor y al sudor de la musica en vivo, que saltan hasta provocar movimientos sismicos y pagan hasta alterar el PIB de pequeños países (y esto, les aseguro, no es una licencia poética).

No me gusta abusar del sintagma sin precedentes, pero me cuesta pensar en otro artista que haya tenido con sus fans la relación que Swift tiene con los suyos. Me dirán que hasta ahora ninguno había podido asediarlos por tantos canales, pero el asedio sin seducción es esteril. Y la seducción de Swift no está en la parafernalia que la rodea, sino en sus letras, como supo ver Ryan Adams en 2014 cuando versionó su álbum 1989 de principio a fin. Al final, Taylor Swift está reventando los escenarios de medio mundo siendo fiel a la simple consigna del pop: three chords and the truth.

AYUNTAMIENTO. Martínez-Almeida prepara sanciones de 20.000 euros para los conciertos del Santiago Bernabéu que excedan los límites de ruido: la Policía Municipal ya ha expedientado 12 eventos / PÁG. 2

## GRAN MADRID



**BERNABÉU** SANCIONES A LOS PROMOTORES

## Multas de 20.000 euros por concierto

La Policía Municipal ha abierto 12 expedientes y tres ya han sido calificados de muy graves

#### PABLO R. ROCES LUIS F. DURÁN MADRID

El Ayuntamiento de Madrid se ha visto obligado a intervenir ante el conflicto vecinal abierto por el ruido de los conciertos en el Santiago Bernabéu. En plena vorágine por la llegada en doble fecha de Taylor Swift a la capital española, el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida hizo ayer público que todos los espectáculos musicales que se habian desarrollado en el estadio del Real Madrid hasta el momento habían excedido los límites de ruido

permitidos por ley y se enfrentarán a una sanción económica.

Según ha podido saber EL MUN-DO, los expedientes sancionadores planteados por la Policía Municipal ascienden a un total de 12, de los que tres ya han sido confirmados como infracciones muy graves por parte del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Los nueve restantes se encuentran en fase de estudio aunque, según las mediciones realizadas por los agentes, también deberían estar incluidos en esa categoría por el exceso de decibelios.

La Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, en vigor desde 2011, recoge en su artículo 62, centrado en las san ciones a actividades comerciales, industriales y de servicios, que las in fracciones calificadas de muy graves pueden suponer multas económicas de entre 12,000 y 300,000 euros. Puentes municipales aseguran que la propuesta será de 20.000 euros para los promotores de los eventos, entre los que se encuentran el festival Locos por la música-con conciertos de Camela, Juan Magán u OBK-o Domingueros, fiesta de música electrónica.

«Nosotros estamos tomando mediciones permanentes cada vez que se celebra un concierto para garantizar los derechos de los ciudadanos y evitar eventuales molestias», afirmaba ayer el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a preguntas de los medios de comunicación, donde confirmaba que efectivamente desde el Ayuntamiento ya se habían comenzado a tramitar los expedien tes sancionadores por incumplir la normativa de la ciudad.

Aunque son los promotores quienes deben asumir esas responsabilidades económicas, el delegado tam bién lanzó una advertencia hacia el Real Madrid como propietario del estadio por la falta de insonorización del recinto al afirmar que el club «no puede ser ajeno» a las consecuencias de permitir que se produz can eventos musicales que deben contar con el visto bueno también de la Comunidad de Madrid

Desde el Gobierno regional dejabanayertoda responsabilidad al Ayuntamiento asegurando que su influencia se reducía a los planes de seguridad para dar viabilidad al evento. En realidad, las funciones de la Comunidad de Madrid se centran en «autorizar» la celebración de esos conciertos tomando como «base un informe de los técnicos del Ayuntamien

#### Todos los eventos han superado los límites permitidos por la legislación

to que es preceptivo y vinculante», según fuente de la Consejeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

«Estoy convencido de que el Ayun tamiento y el Real Madrid van a ser capaces de llegar a una solución que haga compatible la celebración de ese tipo de espectáculos con el des canso de los vecinos que viven en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu», señaló el portavoz

regional. Miguel Ángel García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Precisamente esos vecinos, organizados en la asociación Ruido Bernabéu, mantuvieron también en el día de ayer una reunión con el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, donde le tras ladaron tanto esos problemas de rui do que les están afectando como la preocupación por los planes de seguridad ante eventos de gran afluencia como los conciertos.

Principalmente, las dos fechas del Eras Tour de Taylor Swift, ayer y hoy, que se han convertido en un evento de carácter mundial. No obstante, la agenda del estadio Santiago Bernabéu cuenta con aproximadamente una veintena de citas por delante: cuatro conciertos de Karol G este julio, otros cuatro aun sin fecha planteados por Shakira en su próxima gira, dos más de Aitana, otro par de Luis Miguel, uno de Manuel Carrasco y el evento La velada del año que organiza lbaí Llanos.

Ante esa proliferación de citas musicales, tal y como adelantó este diario, el Real Madrid ya ha puesto en marcha tareas de insonorización de su estadio mediante la instalación de materiales fonoabsorbentes y una ingeniería similar a la del recinto Sphere, en Las Vegas.



Inmediaciones del renovado Santiago Bernabéu, en el corazón del Paseo de la Castellana. JM CADENAS

Desde que comenzaron las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, y también del inicio del proyecto de urbanización, el precio para adquirir una vivienda en los alrededores del feudo madridista ha registrado un incremento significativo. A menos de 300 metros del estadio, el precio ha pasado de los 5.463 €/m² en 2019 a los 6.582 €/m² en 2024, lo que supone un aumento del 20%.

#### EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTADIO SE DISPARA HASTA UN 30% TRAS SU REFORMA

Entre los 300 y 600 metros de distancia respecto al Santiago Bernabéu, el aumento es también del 20%, pasando de los 5.924 €/m2 a los 7.122 €/m2, entre los años 2019 y 2024, respectivamente.

Y en el caso de las propiedades situadas entre los 600 y 900 metros de distancia del estadio, el crecimiento es más significativo: el valor para adquirir una vivienda ha pasado de los 4.991 €/m2 en 2019 a los

6.650 €/m2 en 2024, lo que representa un aumento del 33%.

Por su parte, el mercado del alquiler también ha registrado una progresión notable. A menos de 300 metros del estadio, el precio para rentar un

Inmueble ha pasado de los 17.76 €/m2 a los 18.57 €/m2, entre los años 2019 y 2024, respectivamente, registrando así un incremento del 4.6%. Asimismo, el coste de los pisos situados a una distancia entre los 300 y 600 metros de distancia del Santiago Bernabéu ha experimentado otro aumento del 20%, pasando de los 17.85 €/m2 en 2024.

ECONOMÍA EL PERFIL CREDITICIO DE LA CIUDAD ES MUY FUERTE

### La «perspectiva positiva» de Madrid que supera a Barcelona

La agencia Moody's ratifica con su informe la «solvencia económica y financiera de la capital», con un PIB que crece cinco décimas (hasta el 3%), por encima de la media nacional

#### CARLOS GUISASOLA MADRID

El informe de la agencia de calificación crediticia Moody's siempre suele generar expectación. Y en algunos de los despachos del Palacio de Cibeles llevan dias aguar dando esas cifras que reflejan la vitalidad o las arrugas de una entidad. En este caso que nos ocupa, el del Ayuntamiento de Madrid, ese informe de revisión periódica so bre la situación de la capital ha vuel to a arrancar una sonrisa entre el Ejecutivo de José Luis Martinez-Almeida, un año después de la victoria electoral que le entregó la mayoria absoluta.

Según el informe, las calificacio nes del Consistorio madrileño «reflejan una sólida economía y estabilidad financiera», toda vez analizados los datos del ejercicio 2023. Perspectiva positiva en ese análisis, que sitúa a la ciudad en el mis

#### LA CAPITAL, **EN DATOS**

5.939

Cuantía los Presupuestos. aprobados en el Pleno el pasado diciembre, del Ayuntamiento de Madrid.

MILLONES DE EUROS.

El Consistorio dispone en 2024 de un 7,2 % más de presupuesto (399 millones de euros) que en 2022.

MESES. Desde que Almeida consiguió en las umas la victoria electoral que le entregó la mayoría absoluta.

mo nivel que el Reino de España y la Comunidad de Madrid (no pue de estar por encima de la región) pero, por ejemplo, con una puntua ción superior a la que ha asignado a la Generalitat de Cataluña.

Hablamos de un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la ciudad que siempre ha superado la media nacional, y que en este 2023 bajo la lupa lo hizo en cinco déci-



Palacio de Cibeles, actual sede del Ayuntamiento de Madrid. SHUTTERSTOCK

mas, para alcanzar el 3%. El PIB per capita de Madrid, según insisten desde el Ayuntamiento, es uno de los más altos de España y Europa.

En este dossier Moody's, emitido el pasado 24 de mayo, y que revisa la situación, evolución y perspectiva de la capital, cambió hace un par de meses (22 de marzo) la perspectiva del Ayuntamiento de Madrid, pasando de estable a positiva. En esa perspectiva han influido tanto las buenas previsiones de crecimiento económico del país, así como la futura mejora fiscal y financiera anticipada en el Gobierno municipal para los próximos años.

Tras un año de prorroga de Presupuestos, ya que Almeida no con taba con el apoyo suficiente en el Pleno al encontrarse con la negati va de Vox, salieron adelante las cuentas para este 2024, con una cifra 5.939 millones de euros, 399 más que los que sirvieron para dingir la ciudad durante ese 2023 que analiza la famosa agencia de calificación.

Desde el Consistorio creen que esta valoración positiva responde «a una buena gestión financie ra y una prudente plani ficación presupuestaria». Yañaden: «Ambos son la base para la confirmación de esta calificación y de la perspectiva positiva emitida en la revisión pe riódica de mayo».

El perfil crediticio de la ciudad no sólo refleja los bajos niveles de deuda, sino también un buen perfil de liquidez. De manera que la posición financiera del Ayuntamiento refleja un historial positivo en los ahorros brutos. Lógicamente, Madrid es clave como centro financiero. económico y político del país, donde la mano de obra está altamente cualificada y su tasa de desempleo es una de las más bajas de España.

Además, según Moo dy's, la valoración del impacto crediticio ESG de la ciudad Madrid es neutrabaja, lo que refleja una ba ja exposición a los ries gos ambientales, aún más baja a los riesgos sociales y una gobernanza muy sólida. En general, observa una fuerte capacidad de la capital para respon der a las crisis.

Moody's considera que el perfil crediticio de Madrid es muy fuerte, pero ve poco probable que Ma drid tenga suficiente fle xibilidad financiera para otorgarle una calidad crediticia por encima de la

del Reino de España, dado que los ingresos de la ciudad dependen en gran medida de las transferencias del Gobierno central.

Es la radiografía económica de la capital, esa que con tanto entusiasmo aguardan desde el Área de Economía, Innovacion y Hacienda que encabeza Engracia Hidalgo. Sinto mas de que el corazón de Madrid late con fuerza.

## TELEFONO DE ATENCIÓN

(6) A draw of 1 ( MA) in a control of a f Carrier F. Bereicht, abebrieften bei ficht be a series have a company of the Marin war. Cherry of the Pearson's an extract Malana a gents a feet on sure dad of specificals of

#### **Balance Bnol** EXCEPTION AND IN

| _   |       |             | - |
|-----|-------|-------------|---|
|     |       |             |   |
| ne. |       |             |   |
| -1  | Haft. | Garage Shar |   |
|     |       |             |   |

#### Concepto Euros Aver go inco My s D to -47.5 4 retta e acadera. 16 de 21 1 day N 41

| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Eures                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (April 50 d. Operation  Mary 1, have because comes, programmer and service of the comes of the c | 1 (<br>                                       |
| hopelate: Frenches<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,         |
| Fault Reserva your table.  Vani in the Admain larger leads  for Mother land of the Marketing of Land Gerallo Marketing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 46 - 1 64<br>80 - 1 3 - 141<br>10 - 1 3 x - 1 |
| Lity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 단 46 *                                        |

Distribution the habet stated

be but title (i) and ideal is extirit, an after the same the boundary of the second of the spirit de ejer une a broom,

> COE CADIMINATIVES Day are Margol barow itemas Dur Bernardo Lucs Serrario Morma

> > AUDINE NEW YORK

DE JUNTA GENERAL DE EGUILUZ EQUIPAMIENTOS, S.L.

Se convoca a los socios de EGUILUZ EQUIPAMIENTOS, S.L. a la Junta General de Socios Ordinaria y Junta Extraordina ria que se celebrará el día 28 de junio de 2024, en el domicilio social. Calle Conde de Peñalver nº 36, 1º de Madrid, a las 9:00, horas con arregio al siguiente

ORDEN DEL DIA JUNTA ORDINARIA.

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de

2º - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración 3º.- Redacción lectura y aprobación del Acta de la Junta

#### ORDEN DEL DIA JUNTA EXTRAORDINARIA.

1°.- Disolver y liquidar la sociedad, cese de los Administradores y nombramiento de liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, y adoptar los acuerdos complementarios que procedan

2º.- Delegación de facultades

3º.- Redacción lectura y aprobación del Acta de la Junta

Se hace constar que, à partir de esta convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios que lo deseen podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y graturta, los documentos correspondientes a los asuntos comprendidos en el Orden del dia, y, en particular, de las Cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta y del Informe de los Administradores relativo a la disolución y liquidación de la Sociedad

En Madrid, a 22 de mayo de 2024 Miguel Morenes Giles -Administrador-

OCIO «LA GENTE QUIERE VIVIR SUS FANTASÍAS»

### El auge de los clubs de parejas liberales

Sólo en Madrid hay 20 locales y el negocio ha crecido un 300% en los últimos años

#### ANA DEL BARRIO MADRID

Piscinas eróticas con tumbonas acuáticas, cuartos oscuros, pasillos franceses con glory holes (agujeros en la pared)... Los locales de intercambios de parejas han dejado de ser considerados como un reducto clandes tino para lascivos y libidinosos para ir abriéndose a un espectro mucho más variado de parejas.

Si anteriormente sólo acudía un grupo pequeño y cerrado que con sideraba los llamados dubs swingers como un estilo de vida, ahora el abanico se ha ampliado para llegar a un público cada vez más extenso.

En la actualidad hay 20 clubes de parejas liberales repartidos por la geo grafía madrileña: Okapi sw Spa&Club, Latidos, Sala Trivial, Bali Spa, 100momentos, Divernis, Naked Spa, Mutuo, Gangbangenmadrid, Encuentros, Trama, Tabú, Cap Madrid, Fusion VIP, Edén Parejas, pub Triangulo, Malicia by SublimClub, Nirvanas y la Sala Olimpo, la única ubicada fuera de la ciudad, en la localidad de Gnifón.

Al mismo ritmo que abren locales especializados en este tipo de encuentros, también proliferan las redes sociales y aplicaciones dedica das al mundo liberal ante la crecien te demanda. Por ejemplo, JOYclub es una red que nació en Alemania hace 20 años y aterrizó en España en 2020: ya cuenta con más de 100.000 usua rios y reclama la creación del Dia Mundial del Orgullo Liberal.

Según afirma la socióloga Cecilia Bizzoto, la normalización de estos lugares es positiva porque permite a las parejas experimentar su sexua lidad sin que se vea como algo tabú. «Además, en estos espacios hay más respeto que en una discoteca normal. Nunca va a venir alguien a tocarte el culo. Hay mucha más vigilancia para evitar que haya hombres que se pasen de la raya», añade Bizzo to, portavoz de JOYclub en España.

En este universo existen locales de todo tipo: desde los que tienen cuartos oscuros y columpios como Encuentros hasta los spas con jacuzzi y mazmorras como Naked Spa, pasan do por discotecas normales forradas en terciopelo como Malicia

David Frutos es un veterano de este tipo de negocios. Su padre fundó Encuentros hace 36 años – es el club liberal más antiguo de la ciudad – y ahora está más de moda que nunca tras salir en las series *Machos Alfa* y La que se avecina. «Esto se ha norma lizado bastante. El negocio ha au mentado un 300% en los últimos años. Ahora es un aliciente para todo el mundo y puede venir cualquier tipo de pareja, incluso las conserva doras. La gente quiere experimentar y vivir sus fantasías sexuales», explica David Frutos en su local, ubicado en la calle Vicente Caballero, frente al Hospital Gregorio Marañón.

Al traspasar la puerta de Encuen tros descubres una primera sala decorada con esculturas eróticas que funciona como un bar normal con pista de baile, donde las parejas se toman una primera copa y empiezan a interactuar unas con otras.

Una vez que el ambiente se ha cal deado, se pasa a la siguiente sala de contacto, que cuenta con una zona con taquillas –para que las parejas se puedan desvestir y quedarse sólo con la toalla si lo desean– y una piscina erótica con tumbonas. El siguiente peldaño seria la zona de los cuartos oscuros, que son habitaciones con colchones para dos o tres parejas llenas de agujeros, por donde otros clientes pueden acariciarlas o introducir sus penes, pero sin ver a las parejas.

Pero, lo que más éxito tiene, según asegura Frutos, es otra sala oscura donde sólo hay un columpio y no cuenta con camas: «Mira, esto se pone hasta arriba y es lo que más morbo les da. Aquí caben 20 personas, pero nor malmente se meten 50%, asegura mientras nos hace un recorrido por este recinto del barrio del Retiro.

Todas estas fases se llevan a cabo con mucha educación y, de hecho, los clubs swingers tienen un estricto código de conducta para esquivar conflictos. En la página web de Encuentros

«Es un juego erótico; mejor no involucrarse sentimentalmente»

«Aquí viene cualquier tipo de pareja, incluso las conservadoras»

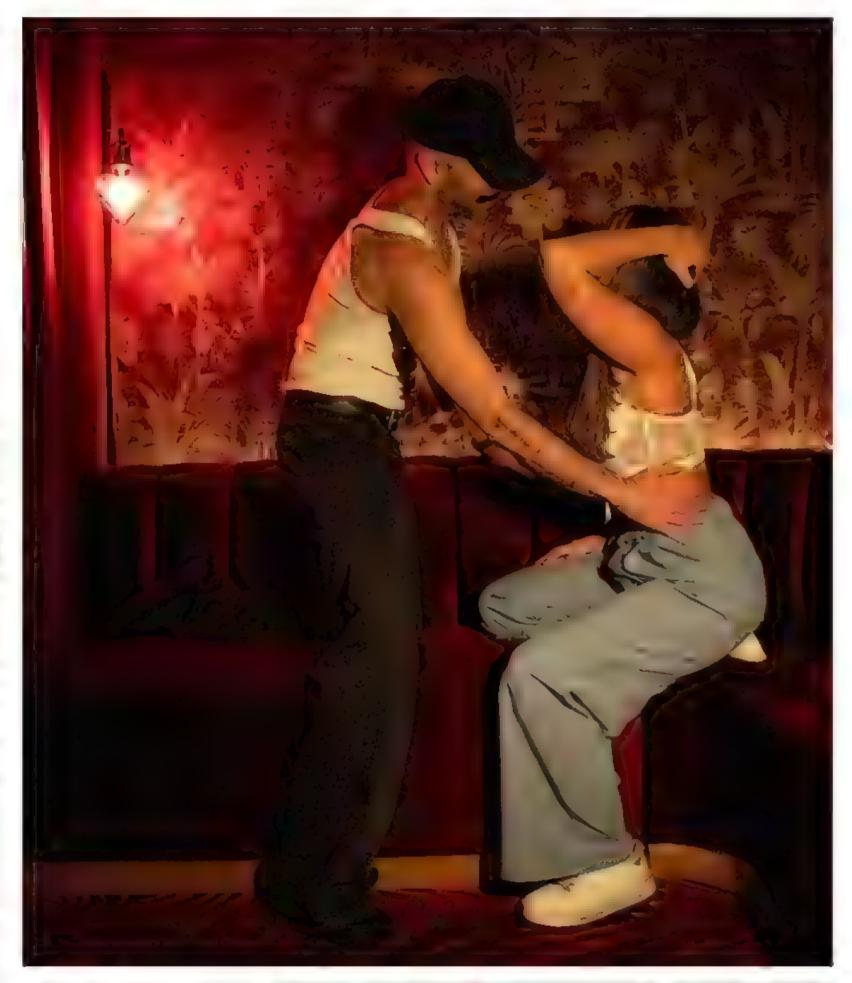

dejan claras las normas de comportamiento: «Quando alguien te diga no, significa no. No intentes la misma accion si te han rechazado». Tambien aconsejan cuidar el aspecto y la hi giene, mantener relaciones con preservativo y, lo más importante, no implicarse sentimentalmente con los nuevos conocidos. «Se trata de un juego erótico y te recomendamos no involucrarte en ningún sentimien to. Lo que pasa en Encuentros, se queda en Encuentros», insisten.

A juicio de Frutos, acudir a estos locales es más honesto que ser infiel a tu pareja, como sucede en muchas ocasiones, ya que considera que el ser humano no es monógamo. «Para venir aquí debes dar un paso. Tienes que hablar con tu pareja y decirle que quieres follar. Este no es un sitio para viciosos y pervertidos sino que es un lugar donde las parejas disfrutan juntas de su sexualidad y se fortalecen los vínculos afectivos», argumenta

De hecho, en estos clubs siempre se trata de que la pareja se divierta junta y no se permite que cada uno vaya por su lado. En la mayoría de estos locales la entrada de hombres solos está acotada a determinados días



y en ciertos horarios para evitar la proliferación de varones mirando y masturbándose. Para dar salida a este publico masculino, David Frutos fundó el pub Triángulo, que si permite la entrada de chicos durante los fines de semana. Su familia regenta además otros dos espacios liberales: Trama y Fusion. «Tuve la suerte de heredar este negocio y todos los clubes que han abierto después han sido clientes nuestros. Todos han copiado a Encuentros, donde se ha vuelto normal venir. Tal vez las parejas más mayores tengan reparos, pero los jóvenes no encuentran ningún problema en entrar a conocerlo», asegura Frutos.

David y Patricia son una de esas parejas liberales que frecuentan estos un local liberal, salvo las amplias cortinas rojas del piso de arriba. «Esos locales empiezan a oler a naftalina. Son lugares donde el bombardeo con la se xualidad es muy agresivo con cuartos oscuros, pornografía en las pantallas.. Se sigue trabajando con la mujer como objeto de deseo. En Malícia se pone énfasis en la elegancia y el saber es tax. Te puedes sentir libre y ponerte unas transparencias sin que te hagan una radiografía. Tampoco tienes tanta presión para tener relaciones. Pueden surgir o no», afirma Patricia.

Por eso, según David, Malicia es un club perfecto para que se inicien las parejas novatas llamadas vainillas o para hacer la transición entre lo que ellos denominan el mundo vervados de arriba, separados por amplias cortinas. Alli las parejas pueden tener relaciones sexuales y los desconocidos se pueden asomar a ver y a acariciar. Si la pareja no aparta la mano, se entiende que esa tercera persona está invitada a participar.

¿Y pasa factura acudir a este tipo de establecimientos? David y Patricia, ca sados desde 2020, mantienen que nunca han tenido problemas entre ellos, pero sí en el pasado. «Con una relación anterior estuvimos con otra pareja. El era británico y empezamos a jugar. Mi novio me vio disfrutar con juegos que él nunca me había hecho y no entendió por qué yo había goza do tanto con él. Nunca más volvimos a un club liberal», relata Patricia.

Lo cierto es que las nuevas generaciones están mucho más abiertas a conceptos como el ambiente liberal, el poliamor o el llamado sexo kinky -práctica que llevan a cabo las personas libres de prejuicios-. El empoderamiento de la mujer también ha cambiado ciertas prácticas, ya que antes muchas de ellas acudian a estos recintos arrastradas por sus maridos y se veian presionadas para mantener relaciones con hombres, aunque no tuviesen ganas, para que sus esposos disfrutasen a su vez de otras señoras.

«La mujer ha cogido más autoridad y marca unos limites. Ahora ya no se ve tan obligada a satisfacer al hombre. Además, si vienes a estos locales debes cuidar a tu pareja porque tienes muchos estímulos y te puedes dejar llevar por el subconsciente», manifiesta Hermes, regente de Divernis y Na ked Spa, que abre en horario diurno.

Según su testimonio, aunque estos locales son muy abiertos, sigue habiendo temas tabús. Por ejemplo, la bise xualidad de la mujer está bien vista porque a un hombre le excita ver a dos férninas juntas, pero la del hombre no se encuentra tan bien aceptada.

Tanto David como Patricia insisten en que no se trata de plantarse en un local liberal a ver lo que pasa, sino que hay que realizar un trabajo previo de comunicación con la pare-

«Yo no vengo aquí a intercambiar nada. Mi señora es mi señora»

«Si veo disfrutar a mi pareja con otra persona, a mí me enciende»



Uno de los agentes, con las piezas incautadas en la subasta. G. CIVIL

**SUCESOS** REQUISADOS 18 LOTES

### 'Cazados' en una subasta ilegal de marfil

Ocho personas, incluido el dueño de la sala, están acusadas de un delito contra la fauna

#### LUIS E DURÁN MADRID

Una puja ilegal de oro blanco. Agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en el marco de la Operación AUCTI, han logrado identificar e investigar a los responsables de exponer piezas que contenían marfil de elefante sin la debida autorización en una sala de subastas de Madrid, según informó el Instituto Armado.

Hay ocho personas acusadas de un delito contra la flora y la fauna por comercializar con es pecies protegidas contravinien do las leyes u otras disposiciones de carácter general. Se podrían enfrentar a penas de hasta 6 años de prisión. Uno de los presuntos implicados es el responsable de la sala de subastas, situada en pleno centro de Madrid. Todos los investigados son de nacionalidad española, uno de ellos de origen magrebí.

Las pesquisas comenzaron ha cemás de un año, cuando los agen tes tuvieron conocimiento sobre la celebración de una subasta en la cual se ofertaban bastantes lotes compuestos por piezas talladas en marfil de elefante de más de 75 años de antigüedad.

Una vez en el interior de la sala, los miembros de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Seprona) encontraron 22 lotes de piezas que contenían marfil de elefante y que no disponían del certificado preceptivo para poder comercializar con ellos. Alguna de las piezas eran esculturas chinas apoyadas sobre peanas de madera y esculturas entintadas que tenían un precio de salida en la subasta desde 800 a 1.200 euros.

Tras las respectivas comproba ciones y la emisión de los informes técnicos periciales por los organismos responsables, se demostró que 18 de los 22 lotes con tenían piezas de marfil de elefan te con antigüedad anterior al año 1947.

Según la nueva normativa legal, en España está prohibido comercializar con ejemplares de es pectes protegidas, de antigüedad anterior a 1947, careciendo del

1947

Ley: Seguin la normativa, está prohibido comercializar con piezas de más de 75 años (antes del 47) de especies protegidas.

certificado preceptivo, ya que se considera un delito contra la flora y fauna. Además de la aprehensión de los 18 lotes de piezas de marfil valorados en 14.250 euros, se impusieron un total de 10 in fracciones administrativas en ma teria de contrabando.

Finalmente, la operación concluyó con la investigación de un total de ocho personas, incluida el hombre responsable de la ca sa de subastas, según ha informado la Guardia Civil.



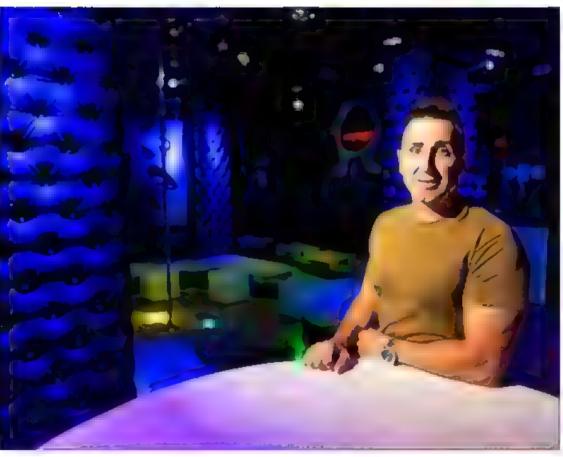

Arriba a la izda., David y Patricia, pareja liberal en Malicia. A la derecha y abajo, dos escenas de Naked Spa. A la izda, Frutos, dueño de Encuentros. SFRGIO G. VALERO / A. NAVARRETE

clubs. Después de haber pasado por todo tipo de establecimientos ahora buscan otros sittos, donde la invitación a tener relaciones no sea tan explícita. Por ejemplo, en locales como Malicia by Sublim -a escasos metros del Ber nabéu- nada parece indicar que sea tical –el de las parejas normales, que están de pie– y el horizontal –el de las abiertas, que están tumbadas.

David y Patricia también ejercen de anfitriones en Malicia y se dedican a enseñar el establecimiento a los recién llegados para quitarles el miedo. «Siempre les digo que esto es una discoteca normal, pero dónde te van a dejar hacer cosas que no puedes practicar en una convencional», indican. En la planta de abajo de Malicia también hay una barra para tomar una copa y, si surge algo, se puede subir a los reser-

lo que desea. De hecho, estos establecimientos suelen funcionar con parejas estables, consolidadas y con mucha seguridad en si mismas. «Yo no vengo aquí a intercambiar nada. Mi señora es mi señora. Nosotros funcionamos como un binomio y somos indivisibles. Si le veo disfrutar con otra persona en la cortina de al lado, a mi me enciende. Su placer a mi me pone supercaliente. Y, si veo que no está a gusto, a mí no me entra el ca lorcito», concluyen ambos.

ja para que cada uno explique qué es

#### **BAJA** HOY David Galván sustituye a Manzanares, aquejado de neumonía

#### ZABALA DE LA SERNA MADRID

David Galván, autor de la faena diferencial de la Feria de San Isi dro con una cornda de El Tore ro, sustituye al alicantino José María Manzanares –aquejado de una «neumonia virica»-- en el cartel de hoy.

Manzanares ha comunicado en sus redes sociales que el mal que sufre se ve complicado con «una infección bacteriana»: «Si gue tratamiento antobiótico, precisa reposo y es previsible su me joría en los próximos días. El diestro causará baja en los pró ximos días hasta su recuperación». JMM aún tiene una última comparecencia en Madrid en la Corrida In Memoriam el próximo 16 de junio.

La empresa Plaza 1, que tenta en cartera a Román -herido en Vic-Fezensac (Francia) - como primer candidato a cualquier sustitución, se ha decantado por Galván, por lo que el cartel queda de la siguiente manera: toros de Alcurrucén Daniel Luque, David Galván y Víctor Hernández, que confirma alternativa.





#### SI QUIERES **PUEDES**

PRACTICA DEPORTE **ADAPTADO INCLUSIVO** CON FUNDACIÓN



**TAMBIÉN** 





Talavante se dobla con Rebeco, un toro de 672 kilos al que cortó una oreja, ayer en Las Ventas. EFE

FERIA DE SAN ISIDRO DECIMOSÉPTIMA CORRIDA

### El milagro de Talavante el verdadero y Rebeco, un toro de casi 700 kilos

Una faena de cante grande que la espada dejó en una oreja con un juampedro de categórica bravura en medio del experimento cárnico de una corrida con 3.669 kilos; destellos de Aguado y bronca para Morante

#### ZABALA DE LA SERNA MADRID

Volvió Alejandro Talavante el ver dadero, ahora sí, a la cumbre de su ser para redimirse y redimirnos de una tarde pesadísima, literalmente. Y lo hizo con un toro inimaginable, un animal de casi 700 kilos, planeando con una bravura categórica. Se llamaba Rebeco y fue la excepción en el experimento cárnico que envió Juan Pedro.

La corrida, enteramente cinqueña, venía un pesaje excesivo, un báscula desproporcionada, un tonela je de 3.669 kilos, un promedio de 611. Una hipérbole de carnes. Para mover aquello hubiera hecho falta la calderas del Titanic, una mina de carbón de brayura insondable. Y no fue el caso, sino todo lo contrario. Los juampedros se desfon daban con una velocidad espeluznante. El cenit del sexteto lo constituyó el quinto, un tal Rebeco, de 672 kilos -no hay errata, 672-, un milagro de la genética, por su mo do de emplearse, con una catego ría superior, una flexibilidad impensable. Pero para milagro también, ya digo, el de Alejandro Talavante el verdadero, desaparecido en 2018, resucitado y proverbial. Talavante. pronto y en la izquierda, toreó con aquel viejo son de toreo caro, lentamente trazado y, más que reunido, fundido con el toro. No había un brizna aire entre el voluminoso lomo que barnizaba con su sangre los musios del torero. Que volcaba naturales como de un caldero.

AT ligaba con su muñeca deshue sada, que posaba la ingrávida des paciosidad con su cintura, alli detrás de la cadera. Lo bordó también con la derecha, que improvisó una arrucina contra la física: ¿cómo podia Rebeco pasar por aquel hueco? Increible. La faena siguió con ese ritmo fabuloso de la bravura cara y el toreo se quilates. Hasta el epílogo genuflexo y un remate de pecho. y uno antes, mirando al tendido, que a mi no me va. Sonaban los goz nes de la Puerta Grande, el griterio de la gente en pie. Pero la estocada se fue baja. Y restó en el premio gor-

#### JUAN PEDRO / Morante, Talavante y Pablo Aguado

#### MONUMENTAL DE LAS VENTAS. Miercoles, 29 de mayo de 2024. De

cimoséptima de feria. Lieno de «no hay billetes». Toros de Juan Pedro Domeoq, cinqueños; muy pesadores, serios y destondados; extraordinario el 5º.

MORANTE DE LA PUEBLA, DE TA BACO Y ORO. Dos pinchazos y otro hondo y descabello (prios). En el cuarto, plnchazo y media (stlencio).

ALEJANDRO TALAVANTE, DE BLAN CO Y ORO. Dos pinchazos y estoca da atravesada y suelta y descabello (silencio). En quinto, estocada caída al encuentro (oreja)

PABLO AGUADO, DE VERDE ESME RALDAY ORO. Dos pinchazos y estocada atravesada y corta. Aviso (silencio); en el sexto, pinchazo bajo, pinchazo hondo y descabello (silencio).

do. La oreja cayó con fuerza para el auténtico Talavante, y el toro se arrastró entre ovaciones.

Antes no hubo nada en la carni ceria de Juan Pedro, ese experimen to. Las broncas a Morante entre algunas luces parpadeantes de vida en el lado oscuro de la luna, los destellos de Pablo Aguado, especialmente con el capote y en un principio de faena de puro deleite.

El toro que abrió plaza era un blo que compacto de 586 kilos (luego habría otros tipos). Como sí el prominente morrillo se hubiera comido el cuello. Y sin cuello, no hay humiliación. Salió distraído, a su bo la. Morante lo dejó irse. Curro Javier se encargó de bregar, haciendo parecer al toro lo que no era. No había bravura, ni empuje, ni ganas de darse. En MdIP, las justas tam bién visto el percal. Un prólogo a faena a la altura de la bestia, dibujado. Y tras comprobar los cabezazos y la falta de celo abrevió ante el escándalo generalizado, un cabreo volcánico, el monte ardiendo con los pinchazos precavidos. Tardó el morir el buey. Quiso hacer un es fuerzo sordo con un cuarto de medios viajes de finales desabridos, y sólo quedaron cuadros inacabados con el personal ya a la contra, más predispuesto al rechazo que a jalear lo bueno presentido.

Más entipado fue aquel toro que Alejandro Talavante lanceó tan decididamente en su primer turno. A pies juntos, sin pensárselo. Descolgó el juampedro con preclaras intenciones y esperanzas. Pero cambió pronto, no duró nada. Ya en el peto formó un jaleo en el estribo. Y entre puyazo y puyazo amagó con fugarse al 6. Talavante le echó co raje para plantear un inicio de fae na de rodillas en los medios, con el toro quedándose en la suerte. La faena fue un choque de intenciones

Despertaría algo la tarde con un buen saludo a la verónica de Pablo Aguado al mansito tercero, que traía otro aire, una cierta humillación en el embroque. Fino Aguado, y preciso Juan Sierra para meterle el capote al picador derribado. Mientras se marchaba el caballo, Morante sacudió un quite de perezas, de verónicas con empaque, sueltas las mufiecas, cuatro y la media con una torería no limpia, de imperfecta perfección. Pablo replicó por aladas chicuelinas, una bella danza sincronizada, hasta desembocar en una media verónica superior. Ese sentido del toreo en movimiento, de baile clásico, se desprendió también del prólogo de faena al paso. Un prodigio de trin cherazos, un cambio de mano, una cosa exquisita. El toro, con su bondad, empezó a desentenderse pasado el embroque, y la labor el sevillano se fue disolviendo a la par sin hallar la tecla de la retencion. A la úl tima mole (643 kilos), de pobre poder, Pablo Aguado le voló otra vez la verónica con cadencia, sumando un detalle más a la tarde de destellos. Apuntaba buen estilo el juampedro sin aliento, sin el motor, ni mucho menos la caldera del Titanic, que es lo que necesitado el buque de la juampedrada. O el milagro de Rebeco.

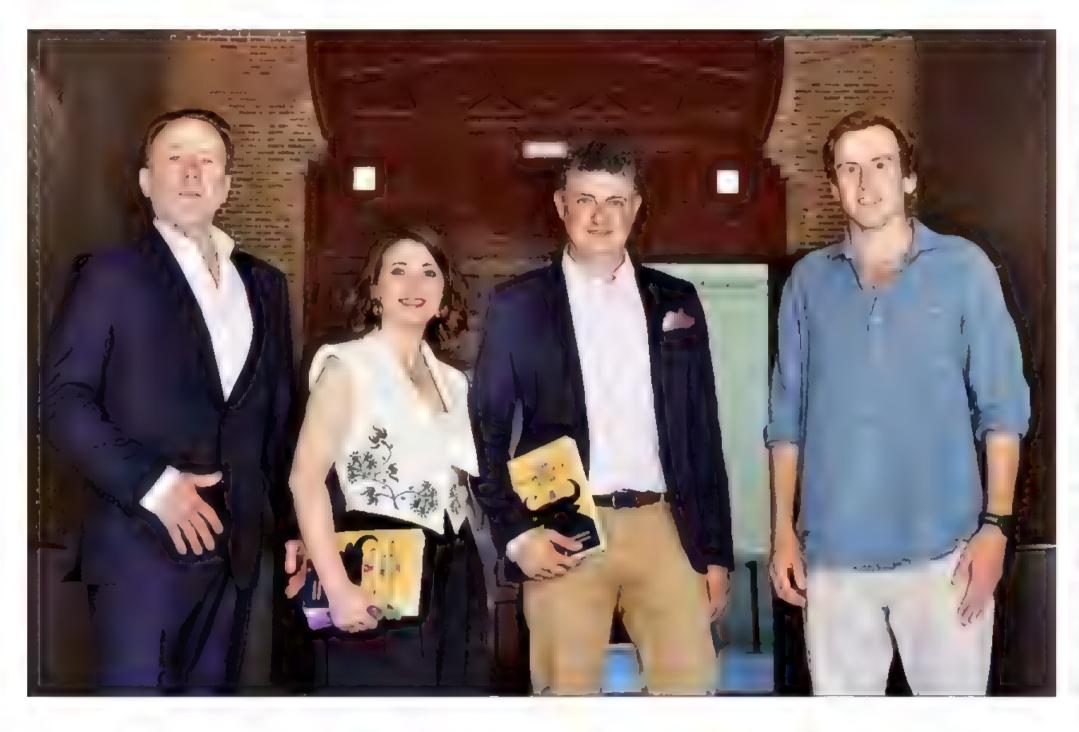

#### OTRAS 300 HISTORIAS TAURINAS DE LUCAS PÉREZ

Las anécdotas taurinas son impulsos, un flash' que surge según el momento y la compañía, cosa seria. «Las anécdotas cuentan la historia del toreo», aseguró ayer el escritor Lucas Pérez, también periodista en la sección de Nacional de EL MUNDO, que ha recogido más de tres centenares en su nuevo libro 'Otras 300 anécdotas taurinas' (La Esfera de los Libros). Pérez presentó su segundo compendio de anécdotas en Las Ventas con una conversación entre el crítico taurino de este diario, Zabala de la Serna, y el matador valenciano Román Collado, que reaparecía en acto público tras su grave cogida en Vic, moderada por la periodista Noelia Jiménez. SILVIA LORENZO FOTO: BERNARDO DÍAZ



CONSIDERANDO EN FRÍO JORGE BUSTOS

#### Lógica, ascética y sevillanía

Toda lógica inaccesible de Morante de La Puebla está contenida en una anécdota que cuenta Lucas Pérez en el delicioso libro que acaba de publicar (Otras 300 anécdotas taurinas, La Esfera de los Libros). El genio se presentó en casa de Padilla, a quien un toro le había vaciado el ojo izquierdo en Zaragoza. Llevaba consigo el visitante un guacamayo turquesa y se lo ofreció a su tuerto compadre: «No hay pirata sin su loro». Cómo no aceptarle un obseguio así justificado y cómo no sufrir que Morante apenas consintlera cuatro pases a su primero, los suficientes para descifrar la inutilidad del animal para su propósito artístico. Lo mató antes de que terminaran de sentarse los rezagados del gintonic. El público que abarrotaba la plaza atraído por la indeclinable promesa morantista estalló en pitos contra el capricho de su idolo, pero el bicho derrotaba y José Antonio no regala el cuerpo gratis: solo si puede sacrificarlo a mayor gloria de su arte. Es la lógica del genio y bien está que sea incomprensible. Hasta que en el quite del primero de Aguado va el del loro y ofrece tres verónicas que voltean la inquina del respetable: ovación ardorosa, ciclotimia fascinante de Las Ventas.

En los tendidos menudea el famoseo de vario encaste. Políticos como **Antonio Miguel Carmona** y **Carlos Diaz-Pache**:



El ex futbolista y entrenador José Antonio Camacho, con Pepín Liria. EFE



La infanta Elena, otra de las asiduas. EFE



Andrés Calamaro, ayer. ANGEL NAVARRETE

futbolistas veteranos y noveles de José
Antonio Camacho y Manolo Sanchís a
Marcos Alonso: artistas tan incalculables
como Garci y Calamaro: gentes del gremio
como Fermin Bohórquez y Ortega Cano. Y
también la infanta Elena y el juez Pedraz y
el periodista Piqueras (entre tantos otros) y
el chef Sandoval, no lejos de Ángel Martín,
cirujano de celebrities. No estaba Taylor
Swift porque toreaba esa noche en otra
plaza, cubierta de las mismas luces.

Pero la secreta afición de este cronista no está tanto con Morante como con Pablo Aguado desde que le confesó, a la orilla del Guadalquivir, con el menisco partido por una cogida y el rostro anhelante del regreso. que lo único que deseaba en esta vida era «estar cruzado y pegarle cuatro muletazos muy despacito a ese animal». Aquello dicho por un licenciado en Empresanales con toda su sevillana juventud por delante me impresionó, como siempre que se nos revelael compromiso de una conciencia consigomisma y el oficio al que se entrega solitariamente. Aguado se tomó la faena más en serio que sus toros, extrajo cuanto pudo de su primer juampedro, se le desfondó pronto el segundo y rivalizó en los quites con Morante dejando su orgullosa torería en la pegajosa tarde. Pero el ganado manseaba de más, parecia querer escapar al Bernabeu para menearse al ritmo swifter.

El toreo que hubo, libra por libra, corrió sin embargo a cuenta de Alejandro Talavante, al que retrató mi amigo Manuel León mirando al tendido. Quizá porque ningun otro tiene porte más torero, nadie se arquea tan plásticamente como él, componiendo con soberbia la figura, mezcla de asceta de El Greco y bailarín del Bolshoi. Danzó tan pegado a su segundo que el pecho se le coloreó de sangre, y solo una estocada algo caída le privó de la segunda oreja. En la vida, como en Las Ventas, lo esperado no sucede y con suerte lo sucedido nos compensa.

granmadrid@elmundo.es

#### ENTRE GATAS Y GATOS

El mercado estaba en caida libre desde el 97, no habia empresas que fabricaran discos en el país, el streaming adquiria protagonismo... Ese contexto invitaba a pensar que la forma de escuchar múst ca en vinilos desapareceria. Pero Eugenio López. socio fundador de la empresa Mad Virryl, notó que el mercado de los discos de segunda mano estaba muy vivo. «Buscando en eBay me paso una cosa muy curiosa: decía que la venta del mes pasado en España habia sido de 3,000 virulos. Pero, filtrando por mes en vinilos de segunda mano, aparecian más de 400.000 discos vendidos». Aquello ya era indi cio de algo. Paltaba la oferta; no habia empresas que fabricaran este formato.

Eugenio comenta que siempre fue un apasionado de la música, aunque se dedicó a la ingeniería informática una buena parte de su vida. Eso le dio la posibilidad de contar con fondos para iniciar este proyecto junto a

sus amigos Javier López, Miguel Ángel Martí nez y el ex futbolista Michael Robinson. El reconocido deportista era un entusiasta del mundo de la música, pero falleció y no pudo ser testigo del crecimiento del proyecto, «Fue una pena que Michael no haya llegado a ver el lanza miento del primer disco», expresa el creador de Mad Vinyl, quien no tardó en ver el éxito de su proyecto. «La sorpresa fue que pensábamos que íbamos a hacer cosas muy pequeñas y quizá música para gente de nuestra edad, reediciones y cosas así. Pero nos encontramos con que los grupos que fabrican son muy jóvenes, pues cunosamente viendo estadisticas de EEUUnos dimos cuenta de que la horquilla de compra era de 19 a 24 años, y eso nos dejó absolutamente alucinados», señala.

El proceso de elaboración tiene varias eta pas. Primero, se fabrica el *lacker*, el disco en el que se graba la música. Una aguja pasa sobre ese disco y mediante las vibraciones sonoras



Eugenio López, socio fundador de la compañía Mad Vinyl. FELIPE DÍAZ DE VIVAR

EUGENIO LÓPEZ Es socio fundador de Mad Vinyl, desde donde ha dado una nueva vida a este antiguo formato para escuchar música

### El ingeniero informático que ha revivido la fabricación de vinilos

FELIPE DÍAZ DE VIVAR MADRID

se van creando los surcos que contienen las obras. Luego, se fabrica la estampadora me tálica de nickel, la cual se usará como molde para crear los vinilos (hasta 1.000 con cada uno). Una vez obtenido el molde, se pasa a la fabricación del vindo en si. En la máquina, pri mero está una masa de plástico, denomina da *cake*, que es aplastada con la estampado-

ra con vapor a unos 200 grados. En el proceso también se pega la etiqueta circular con la información del disco, se refrigera con agua a unos 18 grados y finalmente se recorta el excedente de los bordes. Tras los 25 segundos que dura este proceso, ya se obtiene el disco, que debe enfriarse y reposar. Una vez pa sadas entre 10 y 12 horas. los díscos ya se pueden reproducit.

«El vínilo está hecho de un pvc especial que contiene resinas. La fa bricación es igual que siempre. El cambio fue en la calidad de los plásticos: son más duraderos y, al ser más blandos, se eliminan mucho los rui dos de fondo, pops y clicks. Suena mucho mejor que en los 80 y 90, que tenía un sonido rollo huevo frito», explica Eugenio. En Mad Vinyl cuentan con tres máquinas. Cada una de ellas puede realizar hasta 3.000 vinilos por día, aunque en la práctica es un poco menos, ya

que fabrican para diversos artistas y cada má quina se debe calibrar para los distintos formatos, ya sea 12, 10 o 7 pulgadas. La recalibración lieva unas cuatro horas.

Fabrican vinilos en diversidad de colores, y con variantes: sólidos, transparentes, marble y fluorescentes. «La calidad de los plásticos y el sonido en todos es la misma, pero antiguamen te el color sí era un factor que podía afectar negativamente a la calidad del sonido», detalla Eugenio. Dentro del apasionante mundo del audio, Eugenio comparte que en el vinilo los bajos deben estar en mono y no en estéreo, ya que, si es un bajo con mucha pegada, pero sa le de un solo lado, puede provocar que la aguja salte y haya problemas con la reproducción.

En todo este tiempo, el cofundador de Mad Vinyl se ha convertido en un experto en el te ma y su proyecto ha contribuido a rescatar en España otra forma de escuchar y hacer música... más allá del *strenming*.

ADN. ARRANCÓ EL PROYECTO EN 2020 ● EN SU ADOLESCENCIA FUE DJ EN BARES ● PRODUCE UNOS 9.000 VINILOS AL DÍA ● MICHAEL ROBINSON FUE SU SOCIO EN EL NEGOCIO



EL ROMPEOLAS ANTONIO LUCAS

#### Invocación del centro de Madrid

El sexto continente es el turismo. Un continente fluctuante, portàtil, caprichoso. En algún monento el turismo fue uno de los principios de la libertad en España, La dictadura aún enseñaba los dientes. Entonces era la costa, sólo la costa. Dos generaciones aprendieron del bikini, de otras músicas y también algunos modales de diversión recibidos con hambre atrasada. Tuvo su beneficio. Pero el turismo, tantos años después, es una lacra. Hablo de Madrid, porque es lo que más conozoo. Algunas mañanas voy a la piscina de La Cebada. Hasta ilegar al agua sorteo riadas de turistas en formación tortuga, compactados. En algunos tramos llevo en el talón de Aquiles un tuk-tuk silencioso, tres o cuatro patines eléctricos, una manada de segurays. Escucho a los guías declamar retales de historia urgente. Me incordia lo justo, pero sé que mi barno está en las ultimas.

De la inexorable degradación del centro no sólo tiene culpa la abundancia de visitas, qué va. Lo peor no se ve. La especulación está por dentro de los edificios.

Edificios vaciados de vecinos lentamente en favor de los alojamientos turísticos. El negocio marca las reglas y, poco a poco, te somete a ellas. El maná del turismo com pulsivo exige resignación. El Madrid donde vivo complica las defensas contra las ofensas del turismo desmadrado. El otro día Lola se marchó definitivamente a su pueblo, en el sur. Ha estado aquí, en una de estas calles, 53 años. «No queda sitio para mi». La despedimos unos cuantos. Prometió volver de visita. Su piso, dulce y mínimo, lo ha comprado alguien para partirlo en dos y alquilar «galpones estúpidos para gente de paso». Así lo dijo: «Galpones estúpidos para gente de paso».

Nadie puede frenar la erisipela que desfonda el centro. Arrasa cuanto abarca e impone su forma de comer, de beber, de caminar. Esta es la ciudad más efervescente de Europa por calambre de cultura, por la noche incesante, por el día eléctrico, por la posibilidad de todo. Madrid no es la ridícula cañita (el lema más tonto del mundo), sino la soberbia de lo imprevisto. Por lo que ocurre lejos de la ruta de los grupos guiados con un palo de sombrilla.

También soy turista cuando viajo, cómo no. Pero intento disimularme entre nativos, esquivar el gregarismo, mantener una cierta educación, no aceptar lo irremediable. Son manías. Resulta desalentador caminar por la calle Arenal mientras te meten flyers de locales bobos en la boca. O hacer un rápido recuento y confirmar que todo esto, tan hermoso como fue, sólo es un zoco absurdo que dispensa imanes de la Puerta de Alcalá para la nevera. Esto es lo que hay.





# Vehiculo de Ocasión

La incertidumbre respecto a las nuevas formas de propulsión, unida a los elevados precios de los coches nuevos, han impulsado a los seminuevos, que aspiran a superar los dos millones de unidades vendidas en 2024

## Aromper la barrera de los dos millones de coches

El sector del vehículo de ocasión espera crecer este año un 7% y doblar a los coches nuevos. Sus precios también han subido mucho, aunque eso se ha traducido en una mayor profesionalización

Por F. Cerezo

Tras haberse quedado a las puertas de los dos millones de unidades vendidas el pasado año, el mercado del vehículo de ocasion (VO) sí parece que rompera esa barrera este ejercicio. Al menos, asi lo recoge un estudio de la consultora MSI para la asociación de vendedores y talleres Ganvam. En el informe, se pronostica una subida del 7% en las operaciones, hasta alcanzar los 2.08 millones de transferencias.

De cumplirse, supondria acercarse un poco más a las cifras prepandemia: hace cuatro años, 2.23 millones de vehículos cambiaron de dueno en España. Además, colocaría a nuestro país como el segundo mercado con mayor crecimiento entre los cinco grandes europeos. Sólo nos superaría Alemania, con un avance del 10,5%, y eso que su volu-

men más que triplica al nuestro, con 6,66 millones de operaciones

Aunque no hay cambios en la primera posición, un año más en manos de Reino Unido por su particular sistema de matriculación. MSI estima que las ventas de VO llegarán en este país a los 7,8 millones de unidades (5,1% más), por los 5,6 millones de Francia (4,5 puntos porcentuales mas) y los 5,2 millones de Italia (4.3% mas).

«El crecimiento del mercado espanol vendrá, sobre todo, por el aumento de las operaciones con usados procedentes de flotas», recoge el estudio, que cita específicamente a los canales del rent a car y el renting Tras haber pasado por años de penuna con las marcas cerrandoles el grifo, estas compañías ya pueden renovar sus carteras a un ritmo razo-



nable y colocar en el mercado del VO los coches que retiran de sus inventanos. Vehiculos seminuevos que son los más golosos para los profesionales. Las alquiladoras de corta duración invectaran en el sistema un 44,6% mas de vehiculos (147,000). mientras que las de larga duración subiran su aportación un 24,2%, hasta los 169,000 coches.

toda la vida los reves a la hora de comprar y vender automoviles de segunda mano. En 2024 se quedarian con hasta el 65% del mercado, aunque sus operaciones solo creceran en unos tres puntos porcentuales.

cSon unas previsiones realistas? Los datos definitivos del primer que haya pequenas variaciones en las tasas de crecimiento.

#### EX. EFECTO DE LOS MAIAN

Por ejemplo, el mercado total suma 672.866 unidades, lo que supone un 10,7% de mejora. Pero este hecho hene su explicación. Desde el proximo

#### VENTAS DE VEHÍCULO DE OCASIÓN MES A MES

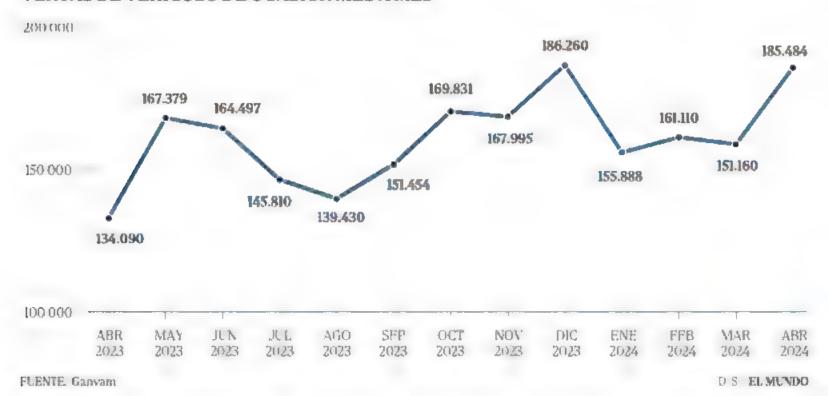

#### VENTAS DE VO POR CANALES





D S EL MUNDO **FUENTE Ganvam** 

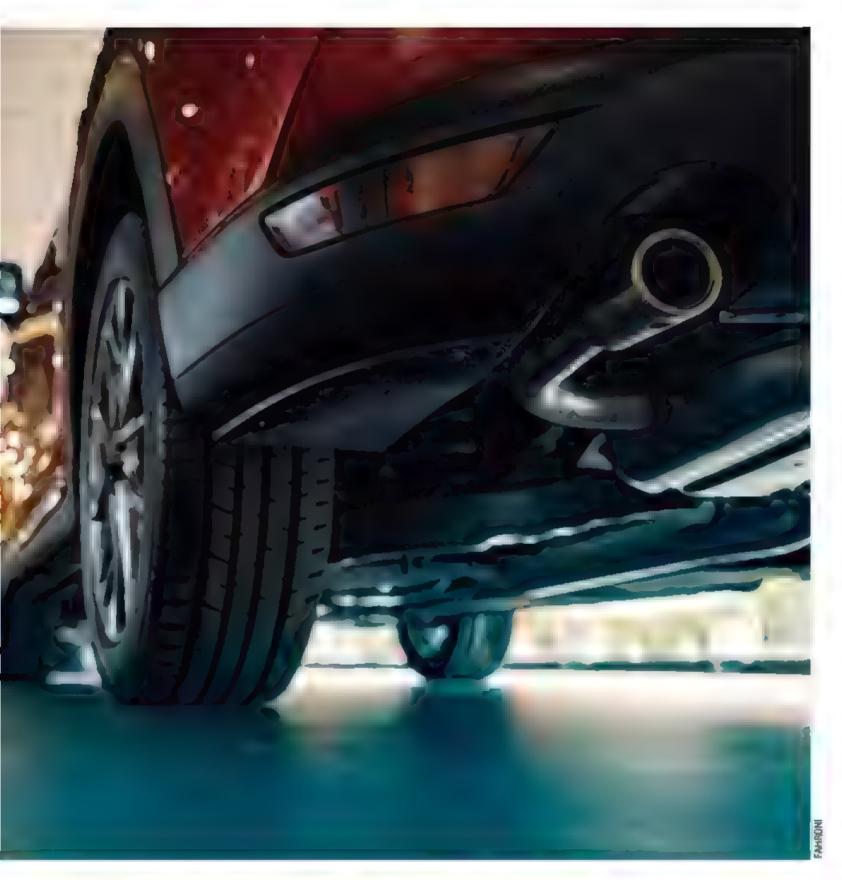

6 de juho, todos los turismos nuevos que se vendan en España deberán traer de serie ocho nuevos asistentes de seguridad -los conocidos como ADAS-, que van desde un detector de cansancio del conductor hasta una caja negra que grabara todo lo que ocurra antes, durante y después de un accidente. Pero siempre de forma anonima, ya que esa información

solo se empleara para investigaciones en Segundad Vial y ni siquiera estara vinculada a la matricula

Los nuevos equipos a instalar están haciendo que las marcas aceleren la renovación de sus gamas y, al mismo tiempo, deban una salida acelerada a las unidades en stock y acogidas a la anterior regulación. Por ello, los venden como nuevos

D S ELMUNDO

FUENTE: Ganvam.

con sustanciosas rebajas, o los derivan como seminuevos al canal de ocasión. Muchas marcas optaron por esta opcion en abril, cuando se registró un crecimiento del 35% en las operaciones de VO.

Las cifras del primer cuatrimestre de 2024 tambien mantienen al VW Golf como el usado más vendido un año mas. Del mismo modo, el diésel sigue siendo la tecnologia preferida por los compradores, con mas de la mitad de las operaciones. Y si atendemos a la edad de los coches, los mas antiguos son los que se llevan el gato al agua. Los que tienen más de 10 años representan el 56% del mercado total, mientras que los que rebasan la barrera de los 15 años suponen cuatro de cada 10 operaciones.

La explicación cae por su propio peso: son los más baratos y, por ello, los unicos al alcance de muchos usuarios que tienen que cambiar de automovil sí o si, bien porque el actual ya no da para mas o porque necesita uno que tanga etiqueta de la DGT (o lleve una más favorable)

Es cierto que estos modelos ya no son los *nuleuristas* de años atras. Tambien se han encarecido – los que más este año– y cuestan de media 4.950 euros, segun Ganvam y Coches.net. Pero eso no es ni la cuarta parte del precio medio de un VO. En marzo, el dato se situaba en los 19.500 euros, aunque la cifra para los modelos de hasta un año de antiguedad se disparaba hasta los 30.009 euros.

Como consuelo, podemos contar que ese encarecimiento se situa por muy por debajo del rally que sufrieron los precios en los ejercicios anteriores, con una subida acumulada del 40% desde 2019. Y también tiene su lado positivo, como senala Raul Morales, director de Comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios.

#### MAS PROFESIONALIZACIÓN

«El VO ha dejado de ser visto con cierto desprecio para convertirse en el gran negocio de los concesionarios, que tambien lo han profesionalizado mucho más. Porque da más libertad que el vehiculo nuevo, donde se depende en exceso del fabricante. Y también, porque, con la caída de las matriculaciones, hubo que hacer de la necesidad virtud», asegura.

Este planteamiento lo refuerza Raúl Palacios, presidente de Gan-

vam y empresano con varios concesionarios de coches y motos. Señala que, para los vendedores profesionales, posicionarse bien con el VO es una cuestion estrategica porque «cada vez mas marcas intentan vender directamente, a través de sus propias plataformas, los automóviles nuevos. Empezaron por el rénting y las flotas y cuando los consoliden se lanzarán a por los clientes particulares. El siguiente paso será abordar también por su cuenta el mercado de segunda mano». Asimismo, Palacios pone el énfasis en las ventajas de que esa estrategia sea de tipo multimarca, lo que les permite comper el cordon umbilical con el fabricante

#### RENTABILIDAD

«Si dependes exclusivamente de su suministro, estás cautivo. En cambio, quienes optan por la multimarca pueden facturar más del doble

#### La venta de un coche de ocasión deja más beneficio que la de uno nuevo

con esta actividad, y con una mayor rentabilidad». Sus concesionarios trabajan de esta segunda forma, lo que les permite ahorrarse «el coste del intermediario que representa la propia marca» y buscar los vehiculos que luego revenderan entre los usuarios particulares, que son quienes les dan más margen.

Porque, aunque no lo parezca, un automóvil de ocasion aporta mas beneficio que uno de primera mano (VN). Segun los ultimos datos de la consultora Snap On, el VO representa un 19% de los ingresos de estas tiendas y un 15% de su resultado. En el caso del VN, las cifras son del 65% y el 41%, respectivamente. Aunque para margen, el que dejan los recambios: meten uno de cada diez euros en la caja, pero suponen tres en las ganancias.

#### VENTAS DE VO POR PROPULSIÓN

Datos del primer cuatrimestre de 2024

FUENTE, Ganyang



#### VENTAS POR TRAMOS DE EDAD DEL COCHE

Número de vehículos en el primer cuatrimestre de 2024 y vanación respecto a 2023

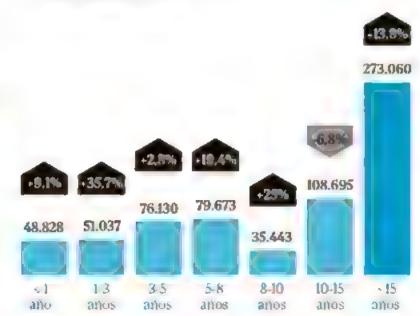

D > ELMUNDO

#### LOS 10 COCHES DE OCASIÓN MÁS VENDIDOS

Datos de enero a marzo de 2024 y variación respecto a 2023

U'ds Volkswagen Golf 15.369 2,90 Seat Ibiza 14.420 2,60 🗻 Seat Leon 11.144 -5,20 Renault Megane 10.343 -2,60 Renault Cho 10.108 6,90 📤 Ford Focus 9.941 0,60 BMW Sene 3 9.298 -I.20 V Opel Corsa -5,60 8.120 Citroen C3 6,00 🗥 7.372 Audi A3 7.283 -2.30 **T** FLENTE, Ganyam D S ELMUNDO La cultura de la propiedad, muy arraigada en España en el pasado, comienza a desvanecerse poco a poco con el paso del tiempo. Tener una vivienda o un coche han dejado de ser objetivos vitales para el ciudadano medio. Sin embargo, al menos en el caso de los vehículos, la posesión en algunos casos sigue siendo una necesidad. Es por eso que la gran mayona de los españoles busca alternativas que se ajusten a sus ingresos. Y en la mayor parte de los casos, eso significa recurrir al mercado de ocasion.

Soluciones como el rénting o el pago por uso tienen un calado cada vez mayor entre los usuarios. Pero. en ocasiones, el vehiculo propio se convierte en la mejor opcion por daversos motivos: más independencia, ahorro de tiempo, comodidad o, incluso, para aquellos que tienen una visión a largo plazo, puede convertirse en una inversion que, tras una venta en el futuro, se podrá rentabilizar en terminos relativos.

Para muchas personas con algunas de estas necesidades, adquirir un vehiculo nuevo (VN) no siempre es una opción por motivos de precio. Este es, precisamente, el factor que decanta la balanza en favor del mercado de ocasion. Como apunta Fernando Miguelez, director general de la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores (Ganvam), «un vehículo usado tiene, de media, un precio del 60% sobre el valor del nuevo». Esto, añade, «permite que muchas capas de la población esten accediendo a renovar sus coches a través de opciones que se adecuan a su poder adquisitivo»

Ademas, Ganvam prevé que el precio del vehículo de ocasión (VO) seguirá manteniendose en niveles competitivos en el largo plazo. Segun las previsiones de la consultora MSI, las ventas creceran de aqui al cierre de año hasta un 7%, lo que permitiria llegar a los dos millones de unidades. Miguelez va un paso más alla y estima que este crecimiento «será sostenido a lo largo de toda la decada». Esto provocaria que «la oferta se enriqueciese, facilitando que haya más unidades disponibles y una estabilización de los precios»

#### STOCK VENTACION

El precio es, sin ninguna duda, el factor clave que hace que el actual sea un momento idoneo para arriesgarse con la compra de un seminuevo, pero no es ni mucho menos el unico. La disponibilidad inmediata de estos vehículos juega tambien a su favor. La antigua fabricación masiva de coches ha dejado paso a un modelo de producción a medida que implica algun tiempo de espera, por minimo que sea

Bien es cierto que, como apunta Raul Morales, director de Comunicación de Faconauto, «va no hay problema de stock con el VN como durante la crisis de los microchips y los plazos se han redu-

cido». Pero es que incluso esto favorece indirectamente las ventas de VO: «El mercado se ha estabilizado y eso genera más vehículo usado. El rent a car y el rénting estan matriculando y las empresas están renovando flotas, y esoesta regulando la disponibilidad y provocando una caida de los precios. Se vuelve a una situación similar a la de los años previos a la pandemia, en la que la primera opcion de movilidad para los españoles a la hora de cambiar de coche era el vehículo de ocasion»

Precisamente, el papel de las companias que ofrecen nuevas soluciones de movilidad de pago por uso es fundamental para facilitar la rotación de vehículos y propiciar que los particulares puedan acceder a coches usados con unas prestaciones minimas de eficiencia y seguridad. En definitiva, incide Morales, «estan generando un stock de mercado más sano, que permite la renovación del parque con vehículos de cero a cinco años, algo que es beneficioso para todos»

En este sentido, la edad media del parque automovilistico es uno de los problemas que arrastra España desde hace decadas. Segun el ultimo informe de la Dirección General de

Tráfico (DGT), se situa ya por encima de los 14 anos de media. A estohay que sumarle que, como recalca-Morales, «el 60% de los coches que se transfieren en España tienen mas de 10 años». Son vehículos que, a sujuicio, «no interesa que sigan en circulación si se busca realizar una transición hacia un modelo de transporte más eficiente y sostenible».

#### **NICHO DE MERCADO**

Es aqui donde entra en juego otra de las grandes bazas en favor de los VO: las exigencias de las normativas medioambientales en los nucleos urbanos. Tomando como

ejemplo el caso de Madrid, los automoviles diesel matriculados antes de 2006 o los gasolina previos al año 2000 no pueden entrar en la zona perimetrada por la M-30. Esto ha creado un nicho de mercado de vehículos usados con el distintivo medioambiental minimo que permita circular por el centro de la capital. Este tipo de coches se convierte en una alternativa rentable y que permite dar una ultima vida a estos automoviles, ya que hay que tener en cuenta que la venta de vehículos propulsados únicamente por motores de combustion quedará prohibida





dentro de la Union Europea en 2035 y su circulación, en 2050.

Mas allá del precio y la cuestion ambiental, los expertos consideran que el usuario no debería tener una mentalidad cortoplacista y si estudiar otro tipo de opciones. Miguelez, por ejemplo, cree que «un híbrido con etiqueta ECO es, ahora mismo, una inversión muy rentable dentro del mercado de ocasión, ya que su valor seguirá manteniendose durante los próximos cinco años». Morales incide en la necesidad de «potenciar el mercado de vehículos de cero a cinco años, con muchas mas posi-

bilidades de cumplir con la normativa vigente y a un precio relativamente competitivo»

De manera indirecta, las restricciones a la circulación de ciertos vehículos y la necesidad de eliminar los motores de combustion hacen que los VO sean una alternativa mientras siga imperando la incertidumbre respecto al tipo de automóvil por el que apostar, ¿Podran los electricos solucionar sus problemas de autonomía de bateria? ¿Llegará a comercializarse de forma masiva el coche de hidrógeno? ¿Es el hibrido la única opción viable y menos arriesgada?

Todas estas dudas, comenta Miguelez, «obligan al usuario a buscar productos refugio con unas características determinadas que, en la mayoria de casos, encuentran en el mercado de ocasion»

Esta incertidumbre, a juicio de Miguelez, se ha generado «por la falta de políticas eficaces en la renovación del parque en España durante las ultimas decadas». Ademas, insiste, «ninguno de estos planes ha conseguido que circulemos con vehiculos mas seguros, eficientes y menos contaminantes». Los informes que maneja Ganvam indican que el 73% de los españoles cambiana de coche

si contara con mas ayudas. A esto hay que sumarle, tal como apunta Miguelez, que «seis millones de coches del parque español tienen entre 15 y 20 años, mientras que hay otros seis millones con mas de 20». Un problema que será dificil de atajar durante los proximos años «sin un plan renove eficaz que actúe como palanca de cambio»

La situación actual, a priori, favorece al mercado de ocasión. Pero el impulso de nuevas tecnologias como el hidrogeno o los motores eléctricos no debería afectarle negativamente. El caso de Francia demuestra que los usados y seminuevos pueden ejercer un papel importante en la renovación del parque. Ademas de los 7.000 euros que aporta el Gobierno galo como subvencion para la compra de un electrico nuevo, ahora se ha puesto en marcha el conocido como *leasing* social, por el que algunas familias con ingresos modestos pueden conducir un coche electrico por 100 euros al mes.

Esas medidas no han provocado que el mercado de ocasion en Francia se contraiga. En 2023, las ventas se situaron por encima de los cinco millones, más del doble que en Espana. «Llegar al nivel de Francia implicarra una mayor rotacion. Alli es habitual un primer uso para flotas y un segundo para particulares, ya que los vehículos llegan a transferirse entre tres o cuatro veces durante su vida util», explica Miguelez, «Si seguimos yendo hacia sistemas de pago por uso, como todo hace indicar, iremos viendo progresivamente como un mismo vehículo se transfiere más veces hasta el achatamamiento».

#### DECOUNTRY OF OUR

Las marcas son conscientes de la alta demanda que actualmente tienen los VO y por eso exprimen al máximo cualquier oportunidad de mantener un contacto cara a cara con los usuarios para aumentar las posibilidades de venta. Por ese motivo, el Salon del VO, el evento especialzado que se celebra en Ifema Madrid entre el 11 y el 16 de junio, ha confirmado ya que contará con una oferta expositiva de 3.000 unidades.

Esta ferra es el lugar idoneo para que acudan quienes estan sopesando la opción de comprar un vehiculo seminuevo y buscan comparar precios o prestaciones. Además de la ampha gama de modelos expuestos, las marcas ofreceran ofertas y promociones exclusivas a los asistentes, lo que convierte esta cita en una oportunidad de oro para vendedores como y compradores. También cabe destacar que habra expertos en el sector que podran guiar à los visitantes durante todo el proceso de compra, ofreciendo consejos y resolviendo dudas sobre los tramites, el estado de los coches o las opciones de financiación.

Pero la oferta del Salon VO no se limitará unicamente a los turismos. Esta edición abrira por primera vez sus puertas a las autocaravanas y las furgonetas campers, un segmento en auge y que, debido a su precio, supone una gran inversion si se opta por un modelo nuevo

Desde Ganvam esperan que el VO siga siendo, como destaca Miguelez, «el dinamizador de todo el sector del automovil» y se asiente como una opcion rentable y segura de compra durante los próximos anos. Para Morales, mantener esa condición «dependerá de la estabilidad de los precios y de que el mercado de coches nuevos no vuelva a estancarse nuevamente como durante la pandemia para que se facilite la rotacion».

#### ELMUN DOJUE VES

## Trucos para evitar que nos vendan gato por liebre

La legislación ha reducido los riesgos que asumen quienes adquieren un coche de ocasión. Pero no hay que bajar la guardia: usemos todos los medios a nuestro alcance para conocer el estado real de cada vehículo

Por Rubén G. López

Historicamente, la compra de coches de ocasión no ha gozado de muy buena fama en España. Entre otras cosas, porque se consideraba que era poco menos que jugar a la ruleta rusa, dadas las escasas garantias de las que disfrutaban los compradores. Para poner fin a esa situación se aprobó el Real Decreto-Ley 7/2021, en vigor desde enero de 2022.

Aquella norma aspiraba a ser revolucionana, ya que amphaba la garantia de los vehículos de ocasión de seis meses a un año cuando el vendedor era un particular y de un año a dos cuando era un profesional. Esta garantia debia cubrir la reparación de los llamados vícios ocultos, es decir, las averias que el vendedor hubiera ocultado al comprador.

El cambio era sustancial, porque antes era el comprador el que debia demostrar que un fallo tenía su origen en algún problema antenor a la compra, mientras que ahora la responsabilidad de las reparaciones durante el plazo establecido recaia en el vendedor. Pero una cosa es la teoria y otra la práctica, que demuestra que la ley ha tenido un efecto bastante positivo, pero no tanto como el que esperaban los legisladores.

En casos de desacuerdo respecto a quien se hace cargo de una avería. la teoría dice que se debe acudir a los tribunales, y eso es algo costoso que la mayona de la gente trata de evitar a toda costa (especialmente, cuando no se tiene claro que te vayan a dar la razon). Pero si es cierto que la nueva legislación ha reducido los engaños en las ventas de vehiculos de ocasion entre particulares.

#### SEGUIR YOUAS LAS PISTAS

Una cosa es que se mienta menos y otra distinta es que ya no se mienta nada (algo extensible tanto a particulares como a algunos compraventas y concesionanos sin escrupulos, afortunadamente, la inmensa minona). Por tanto, la primera mision del comprador debe ser la de adoptar el rol de detective y detectar cualquier gneta en la información recibida.

La primera forma de hacerlo es lograr la mayor cantidad de datos posible respecto a la vida del vehiculo, lo que implica preguntar qué uso ha tenido, por cuántas manos ha pasado, si se ha utilizado para trabajar o de forma ocasional... Todo esto es util para hacer las primeras cribas. porque habrá quien nos diga que el coche siempre ha dormido en garaje, que solo ha tenido un dueño y que casi todos los kilometros se le han hecho en autovia. Cuando confluven estas tres respuestas, sospechoso.

Una de las mayores ventajas del mundo digital es que buena parte de esta labor de investigación inicial podemos hacerla desde casa gracias a internet: mirando vehiculos, hablando con sus dueños y descartando chollos sospechosos sintener que ir a verlos en persona.

Cuando por fin hayamos reducido la busqueda a cuatro o cinco modelos cuyos precios y kalometraje nos encajen, pasaremos a la segunda fase de la investigación, más sofisticada y en la que tendremos que rascar-

nos un poco el bolsillo. Lo bueno es que tampoco tendremos que movernos del sofa, pues bastara con acudira la web de la DGT para consultar los informes de los vehículos en cuestion. Será necesario introducir su matricula y optar inicialmente por el informe abreviado, que es gratis y nos dice cuando se matriculo el coche en España y si existe algun impedimento para su transferencia.

Si con ese informe no encontramos nada raro (que es lo más probable), pasaremos al completo, que es el mas recomendable y solo nos costará 8,67 euros. Merece la pena pagarios, porque nos permitira saber si muchas de las cosas que nos han contado son ciertas: donde estamatriculado el vehiculo y a nombre de quien, cuantos dueños ha tenido y cuanto tiempo ha pasado con cada uno de ellos, con cuantos kilometros ha acudido a las revisiones de la ITV, què resultado ha obtenido en cada una de ellas y, si ha sido desfavorable, por cual motivo... En definitiva, oro puro para hacerse una idea mucho mas precisa de la vida que ha tenido el coche y para descartar a los posibles embusteros.

Si hay suerte y lo que nos han contado coincide con lo que nos di-

cen esos informes, pasaremos a la ultima fase: conocer con el mayor detalle posible el estado del coche en términos de mecanica. Y ahi existen varias opciones, unas gratis y otras no. Si el vendedor no pone inconvenientes, será muy buena senal. Una opcion es revisar nosotros mismos si hay fugas de liquidos, humos sospechosos, ruidos raros o piezas oxidadas, aunque será mucho mejor que lo haga alguien que sepa. Si conocemos a un mecánico de confianza nos saldrá gratis y si no es el caso tendremos que pagar.

Hay bastantes talleres que ofrecen revisiones precompra, de aproximadamente una hora de duración y a unos precios de entre 50 y 150 euros. Es muy recomendable pagarlos, porque descubriran todo lo que nosotros no hemos visto (estado del sistema de amortiguación, de la caja de cambios o del embrague, si hay golpes importantes en la estructura, etc.) y además accederan a la información guardada en la centralità del vehiculo con sus maquinas de diagnosis. Tambien nos diran si el desgaste de las piezas es el normal para el kilometraje que indica el coche, evitando así el temido afeitado de kilometros.





## Suscribete a la Nueva Newsletter de Actualidad Económica

Cada domingo el análisis financiero y bursátil más certero de la mano de Francisco Pascual, responsable de Actualidad Económica



Saber decidir, el poder está en tus manos

elmundo.es/newsletters.html





# Škoda Kamiq

#### Para los planes que tienes y los que improvisas.

Puedes tener un buen plan y enseguida cancelario. O puedes estar sin plan y que en un momento surja uno ideal. Hasta el plan más minucioso del mu puede cambiar en un segundo. Y no pasa nada. Te adaptas Te subes a un cod versátil y equipado con todo lo que necesitas, recalculas la ruta y a improvisar.

Sometino de Combisciole Correllegão WLTP (/100 him 15 //100 him, mediana) C (a) (p/km) WLTP (25 p/km)



#### En octubre de 2022, cinco trabajadores de un concesionario de Valladolid, entre ellos su gerente, eran condenados a penas de carcel que sumaban casi 10 años y a multas que superaban los 53.000 euros. ¿Y cual habia sido su delito? Uno de estafa continuada que habian cometido entre 2009 y 2015, cuando vendieron 186 automóviles a los que habian descontado, en conjunto, casi 15 millones de lalometros. A alguno de los coches, hasta 160 000. En otro caso, uno de los clientes enganados se fue tan contento con un Opel Corsa de estreno: marcaba 12.000 kilometros. pero tenia ocho veces mas,

El desenlace del caso llegó después de meses de trabajo de la Guardia Civil, dentro del marco de colaboración con la patronal de fabricantes de vehículos Anfac y con la de vendedores Ganvam. Engañar con el kilometraje de los automóviles de segunda mano no es la única treta para estafar, pero sí es de las más habituales y dificules de detectar para un cliente poco experto.

Por eso, en este especial le contamos como afrontar con garantias la compra de un usado, un proceso en el que cobran especial relevancia los informes que facilita la DGT. Sobre todo, tras la puesta en marcha de dos herramientas digitales.

Una de ellas es el llamado Libro Taller, un proyecto de Trafico y Cetraa, la asociación de talleres de reparación de automoviles en España. Su operativa es sencilia; cada vez

## Todo el historial del vehículo, en un solo documento

Las plataformas digitales permiten registrar las reparaciones y trabajos hechos en un coche; si tiene la ITV al día y su kilometraje. Todos esos datos se pueden consultar luego a través de la DGT, lo que redunda en una mayor transparencia y seguridad del mercado

Por F. C.

que un coche entra en un taller, éste toma nota de los trabajos que se han hecho en él, sean de mantenimiento o reparación; tambien, si está al corriente de la ITV y el lolometraje.

Estos datos son volcados en los servidores de la DGT, que los incorpora al informe que elabora de cada vehículo. A partir de ahí, pueden ser

#### Los talleres tienen acceso gratuito al sistema, pero no así los 'piratas'

consultados por cualquier posible comprador y tambien estarán al alcance de los talleres adscritos a la plataforma, a la que no pueden acceder los establecimientos piratas.

Para los talleres autorizados, el servicio es gratuito. En cuanto a los conductores, en la web de Trafico disponen de un mapa interactivo con los mas de 1.300 establecimientos dados de alta en el sistema. Incluso podran llegar hasta ellos cuando están ubicados en Zonas de Bajas Emisiones a las que no podran acceder por la etiqueta de sus vehículos.

La iniciativa persigue varios objetivos. Por un lado, mejorar la segundad vial y el medio ambiente, incentivando los mantenimientos preventivos. Por el otro, se genera y fomenta la transparencia en el mercado de los vehículos de ocasion.

Es lo que desde Ganvam vienen defendiendo desde 2008, cuando miciaron las gestiones para dar visibilidad a la trazabilidad del kilometraje.

#### Tráfico empezó a tomar nota del kilometraje a partir del año 2013

Así, en 2013 lograron que ese dato pasase a formar parte del Registro de Vehículos de la DGT: desde ese ano, lo facilitan las ITV de cada vehículo que realiza la inspección.

En 2019, España quiso emular lo que ya ocurría en Belgica o Países Bajos, donde todos los talleres y operadores estan obligados a comunicar el kilometraje cuando intervienen un vehículo. La ambición es que alcance a otras operaciones: cuando se realiza el mantenimiento recomendado por la marca, neumáticos, reparaciones, posibles daños, etc.

Con esa ambicion nacio en 2019 un proyecto piloto, el Libro de Mantenimiento Digital, para que las grandes flotas reportaran sus kilometrajes a la DGT. La prueba funciono y ya son capaces de hacerlo directamente, reforzando la seguridad del mercado de segunda mano.

En este sentido, un reciente informe de la empresa carVertical senala que España ha alcanzado un nivel de transparencia «medio» en Europa. En concreto, solo a un 4,6% de los coches analizados se les habia trucado el cuentakilometros, aunque la rebaja media era muy elevada: 85.000 kilometros por vehículo. De los 20 modelos que se manipular con mas frecuencia, 13 son de marcas premium. Alemanas, sobre todo,

Segun carVertical, el mercado con más garantias es el de Reino Unido. Una de las razones de ello es la bajisima proporcion de automoviles importados desde otros países.





# **EL**MUNDO



**PODCAST** 

# EL MUNDO AL DÍA





Con más de 10 millones de reproducciones, escucha el programa revelación para conocer la actualidad mundial presentado por **Javier Attard**. Escúchalo aqui





Conseguir el éxito depende de muchos factores. Para lograrlo, el Hyundai TUCSON combina la última tecnología en seguridad, confort y conectividad con el diseño más vanguardista. Disfruta de la tecnología de sus luces paramétricas, su pantalla de 10,25" y los servicios de conectividad Bluelink, con los que podrás controlar el coche desde tu móvil o con tu voz. Además, el Hyundai TUCSON también lo tienes disponible con motorizaciones híbrida ligera e híbrida enchufable, para que puedas elegir cómo quieres moverte.

Además, con tu Hyundai TUCSON seminuevo matriculado en 2023 te beneficiarás de todos los servicios y ventajas que solo Hyundai Promise te ofrece.

Hyundai Promise
Approved Used Cars



# **EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS



Jueves 30 de Mayo de 2024. Numero à 906. Este períodico se distribuye compinta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGES.

# El puente del Curpillos dispara las reservas de burgaleses para la playa y viajes cortos

Las reservas se multiplican porque «no ha habido puente desde abril» y se buscan «zonas de costa» y quien puede «solapa con las vacaciones porque hay mejor precio» • Uzbekistán crece entre los destinos preferidos para el verano

La fecha de la festividad del Cur pillos está marcada en el calendario de todos los burgaleses. Muchos, apegados a la tradición, y deseando par ticipar en la jira del Parral. Y otros tantos, cada vez mas, buscando una al ternativa lejos de Burgos. Un puente sin aglomeraciones en el chiringuito y a un mejor precio. «No es algo nuevo, son muchos los que aprovechan este puente para una escapada cor ta, es un destino de península, pero eso sí, con playa», explica la vicepre sidenta de la Asociación Burgalesa de Empresarios de Agencias de Viaje (ABEAV), Genma Alonso. En lo que coinciden todos los burgaleses que huyen de las aglomeraciones del Parral o de la procesión del Curpillos en

las Huelgas es que buscan la costa. Es un puente de tres dias en el que muchos burgaleses optan por hacer un viaje corto a las plavas de Asturias o Cantabria con más intensidad. Pag. 3



Mario Iceta, flanqueado por las responsables de la Federación de Clarisas. SANTI OTERO

# El Vaticano interviene el convento de las monjas clarisas de Belorado

Nombra a Iceta comisario pontificio de los tres monasterios vinculados a la comunidad

Burgos
La Santa Sede ha nombrado al arzobispode Burgos, Mano lceta, comisano pontificio de los monasterios de Santa Clara de Belorado, Orduña y Deno. Toma así
el mando el prelado burgales de los conventos vinculados con la comunidad cismática, tras expirar ayer mismo el mandato de sor Isabel, ya oficialmente exa-

badesa. Al no producirse la acordada su cesión al frente de las clansas del cenobio beliforano, el Vaticano atendía la petición de ayuda la Federación de Nuestra Señora de Aranzazu, congregaciona la que pertenecen los citados monasterios, y otorgaba plenos poderes a leeta, entregándole todos los derechos y deberes reconocidos.

Pagina 8



# El PSOE insiste en que Burgos Río es una vía de desarrollo y quiere difundirla a la ciudadanía

BURGOS

A pesar de que el bipartito del PP y Vox dan por zanjado el pro yecto de Burgos Río, el PSOE in siste en que puede ser una vía de desarrollo y quiere que la ciudadania la conozca.

### DEPORTES

Ojeda: «Estamos enfocados en conseguir la mejor puntuación en Segunda»

BURGOS

El jugador del Burgos CF Dani Oje da cumple su primera temporada en el equipo blaquinegro y quiere acabar la liga con victoria. Pig 14

### MOVILIDAD



Las mejoras en la accesibilidad de las paradas de autobús llegan a la calle San Pablo

# **OPINIÓN**

DATO MATA relato, se dice. Aunque enjuagan poco los hechos ciertos la verborrea con la que taladran la credibilidad de los ciudadanos los políticos más afectos a no dejarse corregir en sus diatribas. Te lo cuento tantas veces y tan seguido que al final te vas a creer que tengo razón, deben pensar determinados portavoces del mundo político cuando se les pone un micrófono delante para llegar al ciudadano sin filtro ni corte. Y cuando alguna persona o medio informado y crítico les reconviene por soslayar la verdad, cuando no mentir descaradamente, se pone en marcha la maquinaria de descrédito y manipulación contra aquellos que osen poner pie en pared y llamar mentiroso al que miente o corrupto al que ejerce tráfico de influencias. Qué razón tenía el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuando en la gala del 25



AL SERENO RICARDO G. URETA

# Calidad de vida y trabajo, no palabrería

aniversario de El Correo de Burgos manifestó que «una información veraz y contrastada es la materia prima de la democracia» y cuando reconocia que «siempre nos amenaza» la desinformación. Algún tipo de manual de primero de político fullero debe recomendar aquello de siempre acusar al contrario de los pecados

propios y así tenemos ahora en marcha la polémica sobre los pseudomedios, la maquinaria del fango y los bulos. Esto, lo de los bulos, los globos sonda y la desinformación, es deporte olímpico en todos los parlamentos, desde el estatal a los autonómicos. Pero, de vualta al argumento inicial, se ve que para quien persigue un objetivo politico, nada le detiene y menos los escrúpulos con la verdad. Cada vez me convenzo más de que Castilla y León va a seguir clamando en el desierto para que se le completen las infraestructuras pendientes y cada día veo más cercano una nueva reprogramación de las obras y proyectos como la que llevó a cabo José Blanco, que fue ministro de Fomento con Zapatero. Los argumentos en los que insiste el actual titular de la cartera parecen claros. Oscar Puente acaba de realizar una reflexión en voz alta sobre la alta velocidad ferroviaria, esa que costó décadas traer a la Comunidad: «¿Nos ha servido de algo a los castellanos y leoneses en términos de pérdida de población? De nada. Somos la Comunidad Autónoma que más población pierde de toda España», dijo. No esperemos, por tanto, que este ministro vaya a enterrar más fondos en algo que en lo que no cree y mucho menos que lo haga en imposibles como el tren directo a Aranda o la autovia del Duero. Pero, por si le sirve el dato, le diría, ministro, que la provincia de Burgos lleva ganando población, según el INE, desde que llegó el AVE. Incluso antes; y que lo sigue haciendo este año. Pero no creo, ni por asomo, que la alta velocidad haya tenido ni lo más mínimo que ver en ese aumento de población. Calidad de vida y trabajo, es lo que pide la gente y no palabrería.

# Condena a la manada ganadera que asaltó la Junta en Salamanca

CRIMENY CASTIGO. Las acciones tienen consecuencias en un Estado de Derecho. Nadie por muy cabreado o injustamente tra tado que se sienta puede emprender el camino de la violencia para hacer valer sus opiniones. Eso fue sencillamente lo que hi zo aquella manada de agricultores, participes del colectivo Unión por la Ganadería, que no tuvo mejor ocurrencia para protestar contra la Junta que entrar a porrazos en la sede de la Junta en Salamanca. La Justicia a veces es lenta pero tenaz, cuando emprende un surco, como los bueyes del páramo, no lo deja sin aca bar.

La Justicia ha llegado para esa manada, que para evitar penas mayores han pactado una condena de diez meses de prisión para ocho alborotadores y violentos que entraron destrozando todo en unas instalaciones que se sufragan con los impuestos de los ciudadanos. Una pena, que se antoja escasa, por delitos de desórdenes públicos, atentado, daños en bienes públicos y un total de diez delitos leves contra otros tantos policías que fueron desplegados para tratar de mantener el orden público.

Además, los ocho deberán pagar de forma solidaria 19,500 euros en indemnizaciones y multas. Seguramente también una cuantía escasa ante el episodio de violencia y miedo que sem braron entre algunos funcionarios de la Delegación de la Junta, que sólo cumplian con su obligación en el desarrollo de sus funciones en materia ganadera. Punciones que establece el marco legal normativo y que de habérselo saltado como pretendía el colectivo ganadero les hubiese llevado a incurrir en prevarica ción de libro.

La Justicia tiene que ser ecuánime, pero contundente y clara. Algunos líderes de aquella movilización pensaron que el asunto les iba a acabar saliendo gratis. No tendrán que entrar en prisión, al ser menor de dos años la condena y decretar su suspensión el juzgado. Pero a partir de ahora y, durante unos cuantos años, que midan mucho sus acciones, porque otra condena, por mínima que sea, acabará con cualquiera de ellos tras los barrotes de Topas, la cárcel salmantina. El derecho a protestar y hacer oir sus, seguramente justas reivindicaciones, no es compatible con arrasar con las personas y las cosas. Quienes les justificaron entonces desde atalayas políticas, hoy deberían someterse a la pena autoimpuesta de pedir perdón a los agentes lesionados y a los funcionarios que vivieron horas de miedo. Esto es la Ley y el Orden. Lo demás, bravuconadas de bocazas que se dedican a inspirar episodios de este catibre.

### ABEL



## **PAPAMOSCAS**

## Sucediendo a Raúl de la Hoz

EL CASO ES QUE **Mañueco**, habilidístmo camilero orgánico, es imbatible generando incertidumbres. Especialmente dentro del PP. Es una forma de tener a la tropa en tensión y alerta, que muchos si los dejas cinco minutos viven el mandato amodorrados. Y no lo decimos por el famoso, célebre y acertadisimo adelanto electoral que dejó con dos palmos de narices y sin poltronas a los okupas de Ciudadanos. Toca pasar pantalla. Ya tocaba después de un cuarto de siglo del joven **Raul de la Hoz** en las Cortes, llarnado ahora a menesteres europeos. Va a saber antes donde está Bruselas, que dónde para Trabadelo. La incertidumbre está ahí. Pero no a la vuelta de la esquina. ¿Quién sucederá al soldado De la Hoz? La decisión a la vuelta de la esquina del verano. El caso es que el asunto ha suscitado hormigueo, por diversos motivos, entre miembros y miembras del gobierno. Las quinielas acechan en los menaderos. El

caso es que el que quiere bajarse del ejecutivo para suplir a De la Hoz en plácido escaño de portavocia parlamentaria lo tiene improbable, por no decir imposible. Y los que temen ser purgados del consejo de gobierno de los jueves sólo pueden albergar el temor de sus propias inseguridades. En ambos casos, la causa radica en el carácter templado y sosegado del líder de los populares. No es dado a arrebatos. Suele sufrir uno cada 25 años, y el de este cuarto de siglo ocurrió en diciembre de 2021 con el anticipo electoral. Anticipo y finiquito en la misma factura para los traidores en ciernes de Cs. A un año, y gobernando con unos socios que se empezarán a hacer incórnodos pero no prescindibles, porque es su naturaleza, reformar gobierno en la recta final del mandato no entra en los parámetros de quien certifica la sobdez de una legislatura integra, y completa, y con el acierto de un equipo. Pero es cierto que Mañueco es un bribón amagando y no dando. Dicho lo cual ni el mar de plácido va a aliviar a algunos. Hagan sus apuestas.

# EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO

BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR: PABLO R. LAGO

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS DIRECTOR: RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE: Manuel Remon REDACCIÓN:

Maria Casado Nataha Escribano, Virginia Martin, Diego Santamaria, Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD: Susana Herrero (coordinación) PUBLICIDAD: Ana Garcia

DISEÑO GRÁFICO: Alberto Marroquin

MAQUETACIÓN: Miguel Cuenca Romero DISTRIBUCIÓN-

| Logintegral Beralan, S. L.

IMPRIME:

Bermont Impresión Avda Portugal, 4 CTC Costada, 28821 Costada (Madrid)

DEPÓSITO LEGAL:

# Cada vez más burgaleses buscan la playa y viajes cortos en el Curpillos

• Las reservas se disparan porque «no ha habido puente desde abril» y se buscan «zonas de costa» y quien puede «solapa con las vacaciones porque hay mejor precio» • Uzbekistán, un destino al alza este verano

#### MARTA CASADO BURGOS

La fecha de la festividad del Cur pillos está marcada en el calendario de todos los burgaleses. Muchos, apegados a la tradición, y deseando participar en la jura del Parral. Y otros tantos, cada vez más, buscando una alternativa lejos de Burgos. Un puente sin aglomeraciones en el chiringuito y a un mejor precio. «No es algo nuevo, son muchos los que aprovechan este puente para una escapada corta, es un destino de península, pero eso sí, con playa», explica la vicepresidenta de la Asociación Burgalesa de Empresarios de Agencias de Vlaje (ABEAV), Genma Alonso.

En lo que coinciden todos los burgaleses que huyen de las aglomera ciones del Parral o de la procesión del Curpillos en las Huelgas es que bus can la costa. Es un puente de tres días en el que muchos burgaleses optan por hacer un viaje corto a las playas de Asturias o Cantabria con más intensidad. En el caso de que puedan disfrutar del puente desde el mismo jueves por la tarde se puede prolongar el viaje hasta Salou o Gandía

"Cada vez más son los que se van, siempre ha habido, y, si pueden, en cadenan el puente con una parte de las vacaciones porque es un momen to en el que las tarifas, aunque es algo muy dinámico hoy en día, no han pegado la subida de precios que se registra tras las vacaciones en los colegios", sostiene Alonso. A partir del 20 de junio todo se encarece.

## UZBEQUISTÁN AL ALZA

En cuanto a los destinos para este verano se dividen entre los viajes por la península, quienes apuran un poco más el presupuesto para ir hasta las islas y quien mira al extranjero o lugares remotos. Entre estos últimos, este año Uzbekistán concita el interés que el año pasado generó Egipto. «En el extranjero Turquía y Uzbeks tán están tirando mucho, especial mente este último que es un país seguro pero fuera del circuito más habitual y, al final, por lo que te decantas es por que sea un espacio di ferente, pero sobretodo seguro», señala.

A medio camino entre Rusia y Europa y con reminiscencias árabes, es



Las agencias de viaje de Burgos han recuperado la actividad perdida desde Semana Santa. TOMÁS ALONSO

un crisol de culturas tan colorido como los azulejos de sus mezquitas. Es uno de los destinos más demandados por los burgaleses porque «se busca conocer lugares nuevos pero siem pre que se mantenga la seguridad». Y precisamente Uzbekistán ha apostado en los últimos años por una apertura hacia el turismo, con lo que es un lugar fuera de los circuitos habituales. Una estrategia que tratan de imi tar, sin las mismas garantías de seguridad, en Afaganistán donde un grupo de turistas fue atacado reciente-

Otros destinos del extranjero que los burgaleses reservan mucho son Turquía o Egipto. Pero si quieren viajar a un lugar más alejado llegan tarde. Hay destinos allende los mares para los que la reserva se lleva a cabo a principios de año. Entre estos destinos de ensueño esta Tailanda. Estados Unidos, Caribe, Ribera Maya o Republica Dominicana. «Es un tipo de viaje que se vende con mucha antelación, en enero y febrero se suele contratar y se deja para realizarse en septiembre o en el mes de junio para parejas», remarcan desde la Abeav.

### UN 15% MÁS CARO

Los viajes en destino nacional están más vinculados al turismo familiar que empieza a subir a partir de que los niños disfrutan de las vacaciones escolares. En un mercado el de turismo que se ha disparado. «Este año los precios se ha disparado un 15% de ahí la bajada de ventas que hemos experimen-

tado especialmente desde Semana Santa que estuvo muy flojo hasta ahora que ha vuelto a resurgir un poco», lamenta Genma Alonso. De esta ma nera se contratan viajes pero con el mismo presupuesto lo que hacen que sea a costa de pasar de 10 noches a seis.

Entre los principales destinos de la península los burgaleses siguen buscando la piaya. Cádiz, Benidorm, Gandia o Peñiscola son los más demanda dos. Cantabria y Asturias tiran más para las fechas como el puente del Curpillos. En cuanto a las islas los burgaleses prefieren viajar a Islas Baleares con Mallorca, Menorca o Ibiza como principales focos de atracción. Lo que queda claro es que el burgalés que sale de la orilla del río Arlanzón busca playa en cuanto puede.

## DESTINOS MÁS | BUSCADOS .

Viajes cortos. En puentes como el que va a llegar de El Curpillos, los burgaleses prefieren viajes cortos. Buscan playa, principalmente en Cantabria y Astunas. Si disponen de un día más pueden desplazarse hasta Salou o Gandia.

Vacaciones en la península. En los viajes de verano en familla lo habitual es buscar destinos en la península, Entre los más socorridos Cádiz, Benidorm, Gandía o Peñiscola.

Islas Baleares. Cuando los burgaleses demandan un destino en las islas, se decantan por Islas Baleares Mallorca, menorca e Ibiza son los destinos prefereidos.

Uzbekistán. Entre los destinos internacionales este año el país de Asia Central desbanca a Egipto que causó furor el año pasado. En estos lugares internacionales también ha crecido el interes por las vacaciones en Turquia.

### Las reservas tempra-

nas. Se realizan en los grandes viajes que se contratan entre enero y febrero y se realizan en septiembre o junio. Entre los destinos que más pujanza tiene en estos viajes de pareja en su mayoría está Tailandia, Estados Unidos, fiberoamérica y la zona de Carlbe, Riviera Maya y Republica Dominicana.

Más caro. La alta demanda





Nueva acera de la avenida Arlanzón propuesta por los arquitectos ganadores de 'Burgos Río'. ECB

# 'Las edades del agua' o cómo convertir en oportunidad la mejora del Arlanzón

Los arquitectos del proyecto ganador de 'Burgos Río' hablan de «re-naturalizar» el cauce, pero plantean novedades urbanísticas para ganar zonas verdes y restar carriles al tráfico

N. ESCRIBANO BURGOS

'Burgos Río' es para los arquitectos ganadores del concurso, Burgos & Garrido Arquitectos S.L.P.y Prointec S.A., una oportunidad para la ciudad en cuanto que habla de «re-natura-lizar» el Arlanzón a su paso por el término urbano «en sintonia» con proyectos que se han desarrollado

en otras ciudades europeas.

'Las edades del agua', como se ha denominado el proyecto, persigue objetivos medioambientales como mejorar la calidad de las aguas, la biodiversidad de los paseos fluviales, así como generar nuevos lugares de octo y disfrute para los vecinos junto al Arlanzón. Y acompaña este tipo de pro-

puestas con otras que atañen a la movilidad urbana, ya que plantea cambios en el tráfico como en la avenida Arlanzón, en la avenida Palencia, en José María Villacián Rebollo y en la plaza de Cid. En todas estas calles se ganarían espacios para los peatones a costa de reducir carriles para la circulación de los vehículos.

Los arquitectos, que como lema del proyecto utilizan la frase 'Más ur banidad, más verde, más natural', ven viables los cambios en la circulación en la antigua Nacional 120 y, a partir de ahí, configuran un proyecto a lo largo de todo el cauce que va desde el Humedal de Fuentes Blan cas, hasta la Barriada San Juan, don-

de generan un nuevo parque. No se olvidan del barrio de Villalonquéjar, donde se ubica la Estación Depura dora de Aguas Residuales (EDAR). En este último, recogen la idea de generar un nuevo Humedal basado en la fitodepuración que sea un nuevo refugio de aves y fauna, en general.

El proyecto ganador reduce carri les de circulación en la avenida Pa lencia para pasar de cuatro a tres y «dulcifica» el tráfico en una plaza del Cid arbolada. La avenida Arlanzón, con solo un carril de circulación, se convierte en un nuevo paseo a mo do de «balcón» sobre el cauce del río.

El puente de San Pablo también cambia su configuración actual para ampliar sus aceras, reduciendo a dos los actuales cuatro carriles de circulación.

Los arquitectos y paisajistas proyectan una ampliación del parque de La Quinta, un espacio que ahora consideran pobre paisajísticamente, pero ubicado en un lugar estratégico para la ciudad. De esta manera, pretenden un parque «más frondoso, con especies vegetales más sostenibles».

#### NUEVOS BARRIOS

El parque del cauce Molinar es otra de las novedosas propuestas incluidas en Las edades del agua'. Se pro pone mejorar la conectividad y los accesos y mejorar la vegetación existente, así como recuperar viejos molinos abandonados y generar nuevos huertos urbanos. Plantea un nuevo barrio en esta zona, entre la margen derecha de Puentes Blancas y La Ventilla, una apuesta que permituría poner en valor el acceso del Camino de Santiago a la ciudad e intervenir en el cauce Molinar, así como en el Humedal de Fuentes Blancas.

Estos expertos proyectan otro nuevo barrio entre La Milanera y la Universidad de Burgos. Así, indican que se podría ocupar los terrenos del antiguo recinto ferial, hoy abandona dos, con espacios residenciales y ligados a dotaciones universitarias.

# De la Rosa ve en 'Burgos Río' una vía de desarrollo de la ciudad y buscará su difusión entre la ciudadanía

Los socialistas ven factible organizar una exposición con la ayuda de los proyectistas

N. ESCRIBANO BURGOS

Contra el «secuestro» del proyecto Burgos Río, como define el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, la actitud del equipo de Gobierno de PPy Vox que da por «zanjado» el de bate y por «enterradas» las propuestas del equipo ganador, el grupo municipal socialista pretende sacarlo a la luz impulsando una exposición pública y forzando la convocatoria de un pleno monográfico.

Además, pide a la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), una oportunidad para las ideas ganadoras, ya que indica que la primera fase no llega a una inversión de 5 millones de euros y «es una oportunidad de desarrollo para la ciudad».

De la Rosa asegura que el PSOE, co-

mo impulsor del concurso internacional para integrar el río Arlanzón a su paso por Burgos, buscará el apoyo de los proyectistas y del Colegio de Arquitectos de Burgos para difundir las propuestas de los tres estudios fi nalistas «de reconocido prestigio» y, en especial, la del ganador Las edades del agua', del estudio madrilefio Burgos & Garrido, que participaron en la definición de Madrid Rio.

«Viene un ingeniero de caminos de provincias con la boina y dice que los proyectos son una mierda y deplorables y que el concurso ha sido un fracaso», afirma el socialista en referencia a Juan Manuel Manso, concejal de Infraestructuras, Según añade, el edil del PP les ha amenazado si difunden públicamente los proyectos porque, en su opinión, una exposición la tiene que autorizar el órgano de contratación del Ayuntamiento de Burgos, que está dirigido en estos momentos por PP y Vox.

De la Rosa considera «una falta de respeto» las opiniones emitidas por el concejal de Urbanismo cuando se ha contado con una gran participación de arquitectos y paisajistas y cuando en el jurado ha habido reputados arquitectos, así como el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos.

Entre los miembros internacionales del jurado han estado expertos del estudio de Herzog y De Meuron, los arquitectos que desarrollaron el bu levar ferroviario de Burgos, Michel Desvigne, un reconocido paisajista y arquitecto francés, que también ha colaborado con los suizos, así como con los catalanes Batlle y Roig.

### IMAGEN DE LA CIUDAD

Desde el punto de vista del grupo municipal socialista, esto tra por tierra la imagen que puedan tener los expertos en arquitectura con respecto a la ciudad de Burgos. «Hay personas que han concursado y que no han ganado que nos están pregun tando a través de nuestro compañero Daniel Garabito que es arquitecto qué está haciendo el Ayuntamiento despreciando públicamente los proyectos», asegura, a la vez que afir ma que con qué ganas van a venir a concursar en otras citas.

De la Rosa insiste en que es «la-

mentable y frustrante» lo sucedido en el Consejo de Urbanismo monográfico que, a petición de los socialistas, se celebró este martes. Así, desde el PSOB vuelven a pedir a la alcaldesa, Cristina Ayala, que dé una oportunidad a las propuestas que tienen un presupuesto de ejecución de 27 millones de euros, pero para realizar en 12 años y en tres fases diferenciadas.

Desde el PSOE consideran que un Pleno extraordinario monográfico permitirà que los ciudadanos pue dan conocer más en detalle las ideas de los paisalistas entre las que De la Rosa destaca cuestiones como la ejecución de un nuevo Humedal, la integración paisajística del Cauce Molinar desde la Ventilla y Capiscol, hasta la mejora de las márgenes en la avenida Arlanzón y en la avenida Palencia. Según opina, «el PP y Vox no quieren evidenciar una nueva rectificación por las críticas y promesas que han realizado ya en la pasada campaña a las municipales, rechanzando Burgos Río».

# La Guardia Civil localiza con vida a una joven desaparecida

BURGO:

La Guardia Civil localizó con vida a una joven de 20 años de edad, cuya desaparición ocurrió el lunes por la tarde en una localidad de la comarca Odra Pisuerga, cuando salió a pasear y no regresó al domicilio.

La Comandancia de Burgos tuvo conocimiento de los hechos a las 21:25 horas, a través de los familiares, que la echaron en falta horas antes; a pesar de buscarla por varios lugares cercanos por donde habitualmente solia moverse, no consiguieron dar con su paradero.

Inmediatamente la central de servicios activó el protocolo y des plegó un amplio dispositivo. Tras recabar información sobre sus rasgos y la vestimenta que portaba momentos antes de su desapanción, las patrullas buscaron por los lugares donde fue vista por última vez, minutos antes de las 19/30 horas.

La singular orografia de la zona, la caída de la noche y que la mujer se encontraba incomunicada -ya que no portaba teléfono móvil-dificultó desde el comienzo su búsqueda. No obstante, el dispositivo se mantuvo lo que permitió que, pasadas las 3:15 horas, una de las patrullas que recorrían los caminos localizara a la joven, que se en contraba desonentada y con leve hipotermia a cuatro kilómetros de su domicilio.

Los guardias civiles la acompa ñaron hasta casa. No precisó asistencia sanitaria.

# Escudero reclama a Álvarez que agilice la valoración de las ayudas a los barrios

La responsable de Participación Ciudadana asegura que el bipartito de PP y Vox está tratando de allanar la tramitación

N. E. / F. C. BURGOS

El grupo municipal socialista reclama a la concejala de Participación Ciudadana, Carolina Álvarez, que se ponga a trabajar ya que, a mediados de junio, sigue sin estar la valo ración de los proyectos de concu mencia competitiva presentados por los barrios para acceder a las subvenciones para las fiestas.

La socialista Virginia l'iscudero pi de al equipo de Gobierno «lealtad» para con los barrios para que les dé lo que necesitan para celebrar sus fiestas con normalidad, a la vez que recuerda que todavía son cuatro los barrios que siguen sin cobrar la ayuda correspondiente al ejercicio de 2023.

«Villimar, Villafria, Villagonzalo Arenas y el barrio de El Pilar que siguen sin cobrar tienen que buscar un encaje jurídico para poder justificar y aprobar las cuentas de 2023, y poder optar a la subvención de 2024», indica Escudero, que califica la situación de «muy grave».

Además, recuerda que Capiscol no ha cobrado el 70% que estaba previsto de las fiestas de la Ascensión del año pasado, un dato que como precisa Escudero «la señora Al varez desconocía» hasta que el PSOE se lo dijo este martes en la comisión de Participación Ciudadana.

La concejala considera que el equi po de Gobierno se limita «a vender humo» y a quejarse de que cada ba rrio quiere «hacer un mini san pedro en sus fiestas». Desde su punto de vista, el bipartito trata de desanimar con estos comentarios a los vecinos y a las asociaciones que tanto se mueven para organizar sus ce lebraciones «de las que participamos todos». En este sentido, pone como ejemplo la actitud del concejal de Ingeniería Industrial, José Antonio López, que se que jaba de que en Capiscol le pidan una toma de luz o que le soliciten más silías de las previstas.

«Parece que les molesta que los barrios estén vivos y tengan iniciativas», señala antes de recordarle a Álvarez que «las fiestas de los ba rrios son un método más de partici pación ciudadana».

#### **BUSCAR ENCAJE**

Por su parte, la concejal responsable de Participación Ciudadana, Carolina Álvarez, aseguró que los cuatro barrios de la capital que tlenen pendiente la resolución de sus expedientes podrán optar a la partida que les permita poner en mar cha los festejos de este 2024.

«Podrán solicitar la tramitación del año 2024. Porque se ha hecho la tramitación para que no tengan problemas y puedan solicitario", explicó Álvarez. En concreto, se trata de Villimar, Villafría, Villagonzalo Are nas y el Barrio de El Pilar que están pendientes de la justificación de los diferentes expedientes para el abono correspondiente de las flestas de pasado año.

Alvarez aseguró que «a través de intervención nos han dado la formula para poder resolverlo». Así, indica que el problema de dos de ellos, es que a fecha 2 de mayo y 30 de mayo, tenian pendiente realizar unos reintegros del año 2022. «Quienes dirigían el área en ese momento (en referencia a los socialistas) no informaron de la conclusión de este expediente. Después llegaron las elecciones y los expedientes caducaron. Pero las fiestas se realizaron, por lo que existe una respon sabilidad patrimonial del ayuntamien to sobre ello», añade.

La concejal responsable del área de participación subrayó que el Ayuntamiento ha optado por abrir otras vias para permitir que sea más fácil el cobro. «En lugar de iniciar el expediente, que es más tedioso, se va a realizar de otra manera para que puedan cobrar», manifestó Álvarez.

En cuanto a las fiestas en honor a la Virgen de la Ascensión en el ba rrio de Capiscol, que se celebran es te fin de semana, la concejala ha anunciado que incluyen música, verbenas, un concurso de dibujo y el tradicional pasacalles. La primera presidenta del Consejo del Barrio, Rosa María Sador, será la en cargada del pregón.

# Detienen a un hombre de 63 años por acosar a una joven de 21

BURGOS

El pasado miércoles 22 de mayo la Policía Local de Burgos detenía a un hombre de 62 años después de que una joven de 21 alertara al servicio de emergencias 112 por una situación de acoso.

Se da la circunstancia de que la mujer ya había denunciado esta situación con anterioridad. El pasado mes de diciembre alertó, en más de una veintena de oca siones, que el hombre la seguía, incluso hasta el interior del portal de su domicilio. Testigos presenciales permitieron identificar al sujeto, que fue detenido por un delito de acoso.

Por otro lado, el domingo, 26 de mayo, la Policia Local realizó la detención de un hombre de 31 años involucrado en un altercado en el entorno de la calle Madrid. Los agentes observaron a dos hombres golpeándose e in vadiendo la calzada de la calle San Pablo. Tras mediar en la discusión, uno de los hombres era detenido por amenazar y mostrar una actitud desafiante y vio lenta. Finalmente, era reducido por los agentes, a los que propinó golpes y patadas.

También el domingo 26, en torno a las 16.00 de la tarde, se reci bió otro aviso para alertar de las amenazas vertidas por un hom bre en el marco de una discustón por el uso de un inmueble. Segun fuentes policiales, el detonante pudo ser el impago de una deuda entre el inquilino y el pro pietario de la casa.



# Deportes destina 215.000€ para el mantenimiento de instalaciones

Son inversiones que «se están retrasando en el tiempo porque los polideportivos siguen con competiciones abiertas» / Se llevarán a cabo en San Amaro, El Plantío y Pisones

MARTA CASADO BURGOS El servicio de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Burgos ha dado cuenta durante el último consejo de las inversiones de man tenimiento previstas para su ejecución inmediata. En total son 210.000 euros de unos proyectos ya tramitados y listos solo pendientes de ejecutar. «Son inversiones que se han retrasado en el tiempo ya que los polideportivos están prestando servicio y hay que esperar a que se terminen las competiciones», reseñó el concejal de Deportes César Ba

miada.

Las intervenciones previstas se llevarán a cabo en la pista cubierta del Polideportivo de San Amaro, en las luces de la cancha del Polideportivo de El Plantío y en la fa chada del Polideportivo de Pisones. «Son actuaciones de mantenimien to que se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas porque hay déficit al respecto», sostuvo el edil Apuntó Barriada que esa labor de mantenimiento es amplia y cons tante «estamos en identificar situa ciones, valorarlas, redactar proyectos y después ir presentando propuestas a Hacienda para tener una dotación presupuestaria con las que llevarias a cabo».

Las actuaciones que se llevarán a cabo son: 80.000 euros destinados para cambiar el pavimento del polideportivo de San Amaro que permitirá sustituir el suelo flexible por una pista de parqué: se destinarán 70.000 euros para sustituir los focos alóge



Imagen del polideportivo de El Plantío. SANTI OTERO

nos por luces led en el Polideportivo de El Plantio; en el de Pisones se trabajará en la mejora de la fachada con una inversión de 65.000 euros.

Además, está prevista la adquisición de nuevos limpiafondos para las instalaciones acuáticas del Ayuntamiento de Burgos. También se han adquirido paneles fenolicos que per miten dividir estancias en zonas de

vestuarios o baños que está previsto destinar a los edificios de verano de El Plantío, al Coliseum o en Ca piscol. Este nuevo material permiti rán crear nuevas instalaciones o sustituir las que han quedado obsoletas. Se anunció también que está previsto la adjudicación de sustitución del tapete de hierba artificial del campo de fútbol anexo al Talamillo.

En la comisión se ha informado también de la compra de dos vehí culos eléctricos para el personal de Instalaciones Deportivas así como la publicación de una línea de subvenciones para la organización de pruebas deportivas durante las Fiestas de San Pedro y San Pablo. Se destinarán a este fin hasta 20.000 euros.

# Continúan las obras de accesibilidad en las paradas del autobús

Los trabajos de mejoras se están realizando en la parada de la calle San

Los trabajos de mejora de la accesibilidad de paradas autobús continúan avanzando. Las obras se están ejecutando en la parada de la calle San Pablo, en la esquina con la calle Progreso. Las obras de accesibilidad de 15 paradas de autobús comenza ron el pasado mes de abril.

Los trabajos consisten en adaptar las paradas en matería de accesibilidad a la legislación vigente mediante nueva pavimentación con baldosas pododáctiles, reubicación de elementos de mobiliario urbano, colocación de apoyos isquiáticos y eliminación de plazas de aparcamiento.

Entre las paradas en las que se in terviene están calles como Juan Ramón Jiménez, en el cruce con García Lorca, Prancisco Salinas, avenida Cantabria, 75: paseo de la Isla, en el cruce con Lavadores, López Bravo, 66; Carretera de Poza, 31; Eloy García de Quevedo, frente a Maria Madre y frente ala Universidad; Luis Alberdi, 7, caile Óscar Romero (Aspanias); calle San Pablo, 25; avenida Castilla y León, frente al centro comercíal y al polideportivo Esther San Miguel; ca ile Severo Ochoa, 59, y calle Averroes (frente al Conservatorio)



Trabajos en la parada de la calle San Pablo. SANTI OTERO

# Abierto el plazo de inscripción a las actividades deportivas

BURGOS

El Ayuntamiento de Burgos ya ha puesto fecha a la inscripción para las actividades físico deportivas y las Escuelas Deportivas Municipales de cara al próximo curso. Se ofertan 6.621 plazas, frente a las 4.723 del año pasado con el objetivo de que «sean actividades inclusivas que todo el mundo, en función de sus características per sonales o de actividad física con más o menos intensidad, con un objetivo u otro, puedan disponer de una amplia variedad de actividades en las que participar», señaló el concejal de Deportes, Cé sar Barriada.

La oferta de las escuelas depor tivas municipales y los cursos de invierno de actividades físico deportivas incluyen novedades para ampliar el espectro de usuarios yenganchara quienes llevan tiem po sin practicar un deporte. De esta manera se plantean estas novedades:

Natación con aletas que busca mejorar fuerza y resistencia y permite un entrenamiento cardiovascular completo de una manera «más divertida saliendo de la monotonía habitual», explicó el edil. Son dos grupos de 12 plazas cada uno con clases de lunes, miércoles o martes y jueves de 21 a 2150 y de 21 a 21.50 horas.

Tenis master. La práctica del tenis para desarrollar a mayores de 55 años donde «el objetivo principal no es para competir sino para mantenerse activo ». Se plantean dos grupos de seis integrantes ca da uno con clases por la mañana.

Calistenia. Se trata de una actividad física para la que hay disponibles numerosas instalaciones a lo largo de la ciudad pero «a veces el desconocimiento de cómo se desarrollan estas actividades puedan generar algún tipo de incidencia y con estos cursos mejorar la práctica deportiva y dar más usos a las instalaciones al aire li bre». Se plantean tres cursos para un cupo de 12 asistentes en Capiscol. Plantío y Lavaderos con horarios de tarde.

Espalda Sana, Vida Plena. Que busca «fortalecer, flexibilizar y corregir posturas de espalda en una actividad dirigida a grupos reducidos». Están previstos dos grupos de 10 plazas cada uno a desarrollar las actividades en el Polideportivo el Plando por las maña

Las inscripciones para las actividades programadas en las escuelas deportivas municipales se abrirán del 4 al 6 de junio. El pe riodo para realizar la inscripción de las actividades físicas arrança rán un poco más tarde.



# Iratxe García: «El PP tiene el mismo discurso racista que la extrema derecha»

La número 2 del PSOE a las europeas defiende la «igualdad de oportunidades» frente a quienes añoran «tiempos pasados» / Tudanca: «Gamonal es muchísimo más digno que Gallardo»

### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Como en anteriores citas en las urnas, el PSOE afronta las elecciones europeas del 9 de junio intentando concentrar el voto de la izquierda presentando dos modelos. El suyo, sustentando en la socialdemocracia y los avances sociales. El otro, cada vez más escorado hacia la derecha, basado en «recortes» no solo económicos, sino también de derechos y libertades. Ba-Jo esa perspectiva, la socialista fratxe García, segunda de abordo de Teresa Ribera, alertó ayer en Burgos de lo que supondria votar al Partido Popular poniendo de manifiesto que «tiene el mismo discurso de odio y de enfren tamiento, xenófobo y racista que la extrema derecha».

Después de reiterar de que los 'populares' se han «arrodillado» ante Vox y sus socios europeos, hasta el punto de que «cada vez se diferen cia menos», García subrayó que el 23 de julio de 2023 «España fue un ejemplo en Europa de cómo parar a la extrema derecha». Por eso, se mostró convencida de que el PSOE ganará las elecciones. De lo contrario, la «hoja de servicios de la socialdemocra cia» basada en el «bienestar social» y la «igualdad de oportunidades»

podría suponer un retroceso a «tiempos pasados».

No pudo asistir al acto central de campaña del PSOE en Burgos la mi nistra de Educación, Pilar Alegria, por motivos familiares. Quien sí estuvo, no podía ser menos, fue el secretario autonómico del partido, Luis Tudanca. Jugando en casa, concretamente en el barrio de Gamonal, también planteó la dicotomía entre un modelo comunitario basado en los «fondos europeos», el «salario minimo interprofesional», el «crecimiento económico» o la «sostenibilidad» y el de la derecha al más puro estilo «Rodrigo Rato» que tanto defienden los «nega cionistas». En este sentido, aseguró que «están a dos declaraciones en las Cortes de Castilla y León de afirmar que la tierra es plana y que los extra terrestres van a venir a abducimos».

También habló Tudanca sobre la «polarización» acusando tanto al PP como a Vox de hacer creer a la sociedad que «es un problema de todos» cuando en realidad se trata de «una estrategia de la extrema derecha pa ra intentar destruirnos». Al término de su intervención, no pudo evitar acordarse del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, Alguien



Daniel de la Rosa, Luis Tudanca, Iratxe García y Esther Peña. SANTI OTERO

que «no ha pisado Gamonal en su vida». Un barrio, según agregó, que «es muchisimo más digno de lo que Gallardo va a ser en toda su vida».

Otro de los temas que no quiso dejar pasar el PSOE fue el encuentro de Santiago Abascal con el primer ministro israeli, Benjamin Netanyahu. Para la portavoz nacional de los socialistas. Esther Peña, el «fanatismo y torpeza» del líder de Vox, fruto de su «mala educación» y gusto por el «fango», se complementa con la postura de un PP que «se ha des conectado de la diplomacia»

Tudanca, por su parte, acusó a los 'populares' de «miserables» por «cambiar de posición para atacar al Gobierno de España» cuando reconoce el Estado palestino. «Estamos hartos de que saquen la carta de la banda terrorista», sentenció mientras advertía que «no vamos a tolerar que usen a los muertos para hacer campaña».

# El PP pide al PSOE que deje de «tomar el pelo» a Burgos con las infraestructuras

#### M.R. BURGOS

El PP quiso aprovechar la presencia ayer en Burgos de la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien finalmente no acudió por motivos personales, en un acto elec toral del PSOE para preguntar por la situación de las infraestructuras pendlentes en Burgos y pldió al Gobierno del PSOE que «no tomen el pelo a los burgaleses» con su situación.

La procuradora del PP Inmaculada Ranedo dijo que es «un escándalo» que están paralizadas las autovias. Sobre la A-12 (Burgos-Logroño), Ranedo recordó que la actual N 120 es una vía «con mucha siruestralidad» vique está «en obras smacaban-solo el tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río y el resto que discurren por Burgos están «totalmen te paralizados» en lo que definió como la «historia interminable».

En el caso del Tren Directo, Ranedo recordó que Raquel Sánchez, predecesora del actual ministro de Transportes, Oscar Puente, «comprometió unas obras que el ministro Oscar Puente ha decido aumentar exponencialmente el coste y está todo paralizado». También pidio plazos para el AVE a Vitoria.





Del 28 de mayo al 4 de junio





Con la colaboración de









# El Vaticano interviene el convento de Belorado

Nombra al arzobispo de Burgos comisario pontificio de los tres monasterios vinculados con la comunidad al finalizar el mandato de sor Isabel / Las primeras medidas de Iceta: expulsar a Rojas y Ceacero y una auditoría

#### L. BRIONES BURGOS

La Santa Sede ha nombrado al arzobispo de Burgos, Mario iceta, comisario pontificio de los monasterios de Santa Clara de Belorado, Orduña y Derio. Toma asi el mando el prelado burgalés de los conventos vinculados con la comunidad cismática, tras expirar ayer mismo el mandato de sor Isabel. va oficialmente exabadesa.

Al no producirse la acordada sucesión al frente de las clarisas del ceno bio beliforano, el Vaticano atendia la petición de ayuda la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, congregación a la que pertenecen los citados monasterios, y otorgaba plenos poderes a lceta, entregándole todos los derechos y deberes reconocidos para el cargo indicado, «incluida la representación legal en el ámbito civil».

Desglosaba el arzobispo los primeros pasos dados tras conocer su nombramiento, y los que seguirán después, arropado por los integrantes de la comisión gestora que ha creado para el desempeño del encargo recibido.

Así, comparecían junto a él en una multitudinaria rueda de prensa las religiosas madre Javier Soto y hermana Carmen Ruiz, presidenta y secretana de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu, «que velarán por el cuidado de la comunidad»; el vicario judicial de la Archidiócesis de Burgos, Donato Miguel Gómez, responsable de las cuestiones en el ámbito canónico; y el director del Departamento de Asuntos Jurídicos del Arzohispado, Rodrigo Saiz, que «coordinará los aspectos concernientes al ámbito civil». «Contaremos además con la colaboración del delegado episco pal para la Vida Consagrada, Amadeo Alonso, y de los capellanes del monasterio», precisó lceta.

La nueva situación se daba a conocer el pasado martes a sor Isabel me diante un burofax en el que se notifi caba «el fin de su mandato y el nom bramiento del comisario pontificio, con efectos inmediatos». Lo sigulente, según avanzó el prelado, será exigir a Pablo de Rojas y José Ceacero, y a cualquier otra persona vinculada a la Pía Unión de San Pablo Apóstol. que abandonen el recinto: «Se prohibirá el acceso y la permanencia» de ambos en los monasterios. Preguntado por las fórmulas para materiali zar esta orden, así como para garan tizar su cumplimiento, el arzobispo se limitaba a indicar que si tras la oportuna comunicación «no entienden que están en un lugar donde no deben», se recurrirà a la via judicial.

Anunciaba también que, como nuevo responsable máximo de la admi nistración de los conventos y sus bienes, cometido para el que se precisará la colaboración de «un despacho profesional», encargará la realización de una auditoría y un inventario. Recordaba además lceta que las actuales moradoras del monasterio de Be-



Las responsables de la Federación de Clarisas junto al arzobispo de Burgos, Mario iceta. SANTI OTERO

lorado no podrán comprar ni vender ninguno de los tres inmuebles con los que mantienen un vínculo (siendo de su propiedad el citado y el de Derio y ocupando el de Orduña sin ser las dueñas), pues «no tiene capacidad para administrar más allá de lo necesario para el día a día».

El arzobispo subrayó que hasta el momento ha sido imposible mantener contacto con las hermanas cismáticas, muy activas en redes sociales, por otra parte, y opinó que «merecenel máximo respeto y consideración».

Sin precisar plazo alguno, por «delicadeza», sí que auguró que transcurrido un tiempo «prudencial» se requerirà a cada una de las monjas que exprese de manera individual su voluntad de abandonar o permanecer en la Iglesia. Si renuncian comenzará el procedimiento canónico que, al no deponer las religiosas su decisión, podría concluir con la declaración de excomunión latae sentenciae - implicita en el hecho cometido- y su inmediata expulsión de la vida consagra-

Si bien Iceta confia en «no llegar a ese extremo», quiso dejar claro en su intervención que «los monasterios, sus propiedades y bienes son eclesiás ticos y pertenecen a la comunidad como entidad jurídica, no a sus miembros como personas físicas», por lo que será él mismo el que ahora -designado por el Vaticano como máximo representante-pueda tomar decisiones al respecto. Además, «hay que hacer notar que, si se llegara a decretar la supresión de los monasterios por no poder cumplir lo establecido en la Instrucción sobre la vida contemplativa, denominada Cor Orans, todos sus bienes quedarían en el ámbito de la Federación de Clarisas de Nuestra Senora de Aránzazu, conforme a sus estatutos», detalló,

En tal escenario las religiosas 'sedevacantistas' tendrían que abandonar las dependencias. De negarse se seguirán los cauces legales oportunos, indicaba Rodrigo Saiz. «Vamos a ir paso a paso», subrayaba. Por su parte, Donato Miguel reconocía que la investigación previa por el delito de cisma «avanza». Cabe recordar que se inicia-

ba tras la sospecha de la madre Javier Soto, abadesa de Castil de Lences, de que «algo ocurría».

Preguntada ayer por qué detalles alimentaron su preocupación, la clarisa incidió en la excelente relación que siempre había tenido con una comu nidad que destacaba por la presencia de «varias jóvenes bien preparadas académicamente». Sin embargo, aunque asegura que no vio «ninguna cosa rara, porque yo no he estado dentro», ha ce unos meses «la relación se enfrió de manera extraña», lo que la movió, como presidenta de la congregación a la que este convento pertenece, a advertir al arzobispo de que algo no funcionaba bien». No esperaba al parecertan llamativo desenlace.

La secretaria de la Federación de Nuestra Señora de Aranzazu, la hermana Carmen Ruiz, incidió por su parte en lo doloroso de «una situación que nunca habíamos vivido». Con to do, agradecía el respaldo eclesiástico que han tenido en todo momento.

Sobre las religiosas de más edad que permanecen en Belorado, Iceta afirmaba que le consta que reciben un esmerado cuidado, pero expresó su preocupación por «que no estén recibiendo una atención espiritual congruente con la fe católica que siempre han profesado».

En el ámbito material, el arzobispo de Burgos descartó del todo, con contundencia, que en este periodo las clarisas hayan aprovechado para tratar de enajenar ningún bien religioso.

Aseguró haber perdonado las ofensas de Pablo de Rojas, de cuya excomunión es responsable, y reconoció orar cada día para que «las hermanas reconsideren su decisión y encuentren el camino de retorno a casa».

Las medidas citadas se han trasladado al Nuncio Apostólico, a la Conferencia Episcopal y a los obispos de Vitoria y Bilbao.



SANTLOTERO

## POR UNA LEY DE **PEQUEÑOS MUNICIPIOS**

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, subrayó la necesidad de una ley de pequeños municipios frente a la actual Ley de Régimen Local que «lo que hace es perjudicar la supervivencia de los pueblos», dijo. «No solo su día a día, sino la supervivencia de los pueblos», insistió. Lo hizo durante la presentación de la I Jornada de trabajo entre diputaciones provinciales de Castilla y León sobre sostenibilidad demográfica que se celebrará hoy.

# Villarig reprocha ante Vázquez que «el Hospital del Bierzo no puede seguir así»

• El presidente del Colegio de Médicos denuncia el deterioro del centro hospitalario de Ponferrada y exige al consejero de Sanidad que «los bercianos tengan el mismo trato que los ciudadanos de otras provincias»

RICARDO GARCÍA VALLABOLID

La polémica por la falta de oncólogos en el hospital El Bierzo de Ponferrada sigue sacudiendo a la Consejería de Sanidad y a su titular, Alejandro Vázquez, quien este miércoles se ha llevado de León una buena reprimenda por parte del presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Diaz Villarig, a cuenta del deterioro del centro hospitalario berciano. El también presidente del sindicato médico (Cesm) no se ha escondido y ha cantado las 40 al consejero de lante de él y en presencia de varios de sus homólogos.

Durante la celebración de la jornada Mejoras del Sistema Nacional de Salud'organizada por el Con sejo de Medicos en Castilla y León, este miércoles coincidieron en la capital leonesa tanto Villarig como Vázquez, así como una importante representación de dirigentes procedentes de otras comunidades autonomas. Contexto que el presidente de Cesm aprovechó para abordar la calamitosa situación en la que la Consejería de Sanidad mantiene el servicio de oncología de El Bierzo, ahora cubierto a modo de parche, con médicos proce dentes de otros hospitales.

«Castilla y León tiene un problema importante que son las zonas de difícil cobertura y hay que tener actitudes valientes para solu cionarlo. No es solamente un problema de dinero, es un problema muchísimo mayor, pero no pueden seguir las zonas y, sobre todo El Bierzo, en la situación en que se encuentran», reivindicó Villarig.

Pero las palabras del presidente del Consejo general de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León no se quedaron ahí, sino que arremetió también contra las diferencias entre territorios reclamando a la Consejería que actúe para que «los bercianos tengan el mismo trato que los de Valiadolid, Salamanca u otras provincias». No en vano, aludió a «la discriminación que tienen algunas provincias res pecto a otras y los hospitales entre



José Luis Diaz Villarig y Alejandro Vázquez en la jornada 'Mejoras del Sistema Nacional de Salud' en León. ICAL

ellos». «Para eso tenemos que tomar medidas valientes, porque to dos los ciudadanos de esta Comunidad son lo mismo, pagan los mismos impuestos y tienen los mismos derechos», advirtió delante del propio Vázquez, que tuvo que enfrentarse a estos reproches por una gestión cuestionable que ya aca para críticas llegadas desde varios frentas

No obstante Vázquez, que pese a asistir a esta jornada en León no visitó el hospital El Bierzo para in teresarse por su situación, pareció no dar mayor importancia a las declaraciones de Villarig. Se límitó a señalar que un foro de estas características sirve «para debatir de modo sosegado sobre problemas importantes del sistema sanitario co mo financiación, cronicidad, digitalización, jornada médica o Atención Primaria».

Fue en otro punto de su intervención en la jornada 'Mejoras del Sis tema nacional de Salud' cuando Alejandro Vázquez consideró oportuno ahondar en la situación del hospital de Ponferrada, aunque ello sirviera para anunciar que ya son tres las provincias que enviarán oncólogos allí para suplir las dos bajas. En concreto serán especialistas de León, Valladolíd y Salaman ca, lo cual no deja de ser una solución temporal para un problema de falta de profesionales que ya ha cruzado la dramática barrera de no poder atender a los pacientes, hasta el punto de que días atrás algunos enfermos de cáncer fueron enviados de vuelta a sus casas.

Mientras tanto. Vázquez se encomienda a las plazas de estabilización publicadas por Sanidad hace pocos días. «Hemos sacado a estabilización las plazas del Bierzo y hay candidatos que las han firmado. Esperamos que se incorporen y mientras tanto y mientras sea necesario se utilizará el potencial de la Comunidad para que se de asístencia a los pacientes oncológicos bercianos en El Bierzo», remarcó y mirando así al futuro para esperar la resolución de un grave proble ma.

Hay dificultad en determinadas especialidades, dijo, como ocurrió la semana pasada en Oncología en Ponferrada, «pero la responsabili dad es que se dé asistencia a los castellanos y leoneses en su terri torio». «Evidentemente que tenemos dificultad y ha habido un momento puntual y vuelvo a pedir disculpas, pero al día siguiente se prestó atención», matizó, informa Ical.

Vazquez comentó que la falta de profesionales no tiene una solución fácil y se han aumentado las plazas disponibles en el MIR (Médico Interno Residente) aunque, «desgraciadamente, este año han que dado más plazas libres de médico de Familla que nunca, pero todos estamos trabajando en la línea de incrementar la potencialidad de formación de medicos especialistas en nuestros sistemas de salud». Una

afirmación que, de hecho, no es nueva, puesto que ese compromiso para buscar una solución a la falta de facultativos se viene repitiendo desde hace meses e incluso años.

«Luego, los condicionantes sobre dónde eligen estar son muy individuales y a veces hacen que se formen en Castilla y León y vayan a otras comunidades a trabajar. Pe ro creo que dentro del Sistema Nacional de Salud nuestra obligación es poner el máximo de plazas de formación a disposición para tra bajar conjuntamente todo», aña dió y aseguró que los incentivos de tipo económico no resultan suficientes para atraer profesionales a determinados territorios.

Vázquez y Villarig estuvieron acompañados en León de sus ho mólogos de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, La Rioja, María Martín y Cantabria, César Pascual, además del ex consejero del País Vasco, Rafael Bengoa.

el hartazgo se ha instalado ya en tre los ciudadanos de El Bierzo, que este mismo martes se concentraban a las puertas del hospital para reclamar a la Junta de Castilla y Le ón mejoras en la sanidad pública de la comarca. Más de un millar de vecinos participaron en esta manifestación que coincidió justo una semana después de que la falta de oncólogos obligara a enviar a los pacientes de cáncer de vuelta a su casa sin ser atendidos.

También se han sumado a estas reivindicaciones algunas organizaciones sindicales, como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que denunció hace solo unos días «la desatención y menosprecio que sufren los pacientes y profesionales del Área de Salud del Bierzo», en este caso relacionada con la falta de oncologos y urgió soluciones.

De los cuatros especialistas de Oncología que deben prestar servicio en el Área de Salud del Bierzo, dos se acaban de ir por el concurso de traslados recientemente resuel

PASA A PÁGINA SIGUIENTE



#### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

to y los otros dos tienen baja laboral, recordaron, y acusaron de falta de previsión y de resolución tanto a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo como a la autonómica. «ante un problema que ya se esperaba, porque se sabía que dos de los oncólogos iban a cambiar de destino», según informa lcal.

Este problema de carencia de facultativos, señalaron, no es nuevo y aluden al «recurrente asunto de Cardiología». Lejos de solucionarse, lamentan, la Gerencia «sigue poniendo parches, como el desplazamiento de oncólogos desde León, en lugar de tomar decisiones valientes», las mismas que ayer vol vió a reclamar Villarig al conse jero del ramo.

«Ya vale de sobrecargar al resto de profesionales para que asuman tareas y asistencia que no les corresponden, siempre en aras de mantener la atención al usuario final», recalcó el res ponsable de Sanidad de CSIF en El Bierzo, Maximino Prieto.

CSIF exige que se dote al Área de Salud del Bierzo y a las de más zonas de difícil cobertura de la Comunidad «de medidas reales y a corto plazo que atraigan médicos y no nos mareen con planes que no van a ninguna parte, y que lo único que hacen es seguir hundiendo la sa nidad pública en esta tierra».

A pesar de que el consejero Vázquez afirmara ayer que en El Bierzo ha habido un «momento puntual» en el que no se ha podido prestar la adecuada atención a los pacientes, la realidad que muestran las numerosas revindicaciones que se han producido en los últimos dias y otras muchas que vienen de meses atrás es que este problema tiene más trascendencia.

No es ninguna novedad que el hospital de Ponferrada sufre gravemente la falta de profesionales, más aún que lo que lo ha cen otros centros de la Comu nidad. Eso se traduce en listas de espera desbocadas y con algunas especialidades y consultas con tiempos inasumibles. Tal y como señalaba recientemente Csif, que en algún mo mento no hubiera suficientes medios humanos para atender a los pacientes era solo cuestión de tiempo, hasta el punto de que ahora es una realidad.

Queda por saber si la estrate gia de la Consejería de Sanidad para revertir esta dramática situación de cara al futuro pasa por alguna medida más allá de confiar en los puestos de esta bilización publicados reciente mente. Al fin y al cabo, el hos pital de El Bierzo no solo abarca a los ciudadanos de Ponferrada, sino a los de toda una comarca que ven como lejos de mejorar sus circuntancias, em peoran paulatinamente hasta limites que parecían imposibles.

# Castilla y León se sitúa a la cabeza del país en inversión en I+D con 75M€

La Comunidad gasta en investigación y desarrollo un 20% más que el año anterior / Mañueco señala que «esta es una tierra de talento y hay que sentir orgullo de ello»

### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Castilla y León es una de las comunidades autónomas que más gasto realizan en I • D (investigación y de sarrollo), colocándose a la cabeza del país en este aspecto. No solo eso, sino que la región moviliza actualmente 75 millones de euros para este fin, un 20% más que el año ante rior. No en vano, este sector emplea a 1.800 personas a jornada completa, más de la mitad mujeres.

Son cifras que el presidente de la Junta, Alfonso Fernandez Mañueco, extrajo este miércoles del Instituto Nacional de Estadística y que ofreció durante su intervención tras visitar la empresa 53Biologics, ubicada en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valiadolid). Allí, el jefe del Ejecutivo autonómico ha incidido en el potencial del sector de la bio tecnología como uno de los principales motores de desarrollo de la Comunidad y, también, por ser una fuente de atracción y retención del talento joven.

En este sentido, Fernández Mañueco ha puesto en valor que «Validadolid y Castilla y León constituyen un buen espacio para el talento de nuestros jóvenes», al tiempo que ha añadido que la Comunidad está «entre las que tienen mayor ca pacidad de investigación y de desarrollo en el sector farmacéutico». «Nos debemos sentir orgullosos», ha asegurado el presidente de la Junta.

También ha apuntado, en la misma linea, que «la biotecnología tienen un gran potencial en Castilla y León», y ha recordado el plan de retención del talento joven anunciado recientemente con el que la Junta pretende invertir 300 millones de euros durante los próximos años. Para esta linea de trabajo, el presi-



El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la 53Biologics. ICAL

dente de la Junta ha querido invitar a universidades, empresas tecnológicas y centros de investigación.

«Estas es una tierra de talento y tenemos que sentir orgullo de ello», ha reconocido Mañueco, si bien ha apuntado que «a veces nos cuesta sentir orgullo de lo que somos capaces de realizar». Pese a todo, ha definido a Castilla y León como una comunidad «atractiva para invertir, para investigar y para crear empleo vinculado al talento».

También ha señalado Fernández Mañueco sobre los jóvenes que el objetivo es apostar por este sector de población y su futuro, con bases firmes para crear empleo especializado y de calidad. Todo ello, a través de los distintos servicios públicos que ofrece la Junta, como la sa nidad, la educación o los servicios sociales.

Por todo lo anterior ha reconocido que 53Biologics es un buen ejemplo del potencial de la industría de la biotecnologia de Valladolid y de Castilla y León y de su atractivo pa ra la inversión y la atracción de empresas líderes en el sector, creando, a su vez, espacios adecuados para el talento de los jóvenes. Esto es fruto, entre otros aspectos, del entor no de estabilidad y de apoyo a la competitividad empresarial.

En este sentido, Fernández Ma-

fiueco ha subrayado que, a través de la colaboración con compañías punteras como esta, la Junta sigue trabajando con el objetivo de implantar un modelo de desarrollo asentado sobre las bases de la innovación, la sostenibilidad y la alta calidad de vida.

53Biologics es una empresa lider en el sector biofarmacéutico, que está especializada en el desarrollo y la producción de medicamentos biológicos. Presta servicios a otras compañías que van desde el desarrollo preclínico hasta la fabricación de lo tes clínicos GMP, haciendo que los productos de sus clientes lleguen al mercado lo antes posible.

# El TSJ desestima la querella de CCOO contra Veganzones por injurias y calumnias

R. G. VALLADOLID

La enésima batalla judicial entre el consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones, y los sindicatos se ha saldado con una victoria para el primero después de que el TSJ haya desesti mado la querella de CCOO contra él a raiz de que les llamara «comegambas» o «parásitos», entre otras descalificaciones, ya que entiende que éstas no constituyen infracción penal.

Através de un comunicado de prensa, fue el sindicato el que ayer publicó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de desestimar la querella pero haciendo hinca pié en que la sala entiende que las pa labras del consejero, aunque dentro de la legalidad, también son «incorrectas, ofensivas e innecesarias» y que podrían haberse sustituido por «otras menos hinentes».

El auto del TSJ, dictado como con secuencia de la querella por calumnias e injurias presentada por CCOO Castilla y León contra Veganzones, reconoce que dichas críticas se hacen «de una manera áspera e inapropiada». La Sala señala que el cargo institucional le ampara, porque dichas acusaciones se hicieron en un contexto político con-

creto. Además, el auto indica que la la bertad de expresión del Estado de De recho contempla este tipo de manifestaciones, por lo que «no son constitutivas de infracción penal».

El secretario general de CCOO Castiliay León, Vicente Andrés, valorópositivamente la sentencia del TSJ, por que reconoce que las críticas y atribuciones del Consejero de Empleo contralos sindicatos fueron «objetivamente injuriosas». Por otro lado, Andrés lamentó que el auto no reconozca la infracción penal para que el consejerose disculpara públicamente: «Era lo único que pedíamos en la querella». Según el auto, las acusaciones de Veganzones contra los sindicatos «son claramente incorrectas y ofensivas, y probablemente innecesarias para el fin perseguido por el querellado al pronunciarlas, que bien pudiera haber utilizado otras menos lurientes».

No obstante, el auto también recoge que «tales expresiones se realizaron o manifestaron, en todos los casos, en un contexto de crítica política y, en concreto, en la crítica de tal naturaleza que el querellado viene ejerciendo contra la labor de los sindicatos. Cri tica que puede calificarse de excesiva, quizás desde parámetros objetivos, pero que, dadas las condiciones y circunstancias en que seprodujo, hay que entender amparada por el derecho a la libertad de expresión del querella do, careciendo, por tanto, de trascendencia penal».

# Mañueco acusa a Sánchez de «mentir» al dedicar 5 días a la «defensa legal» de su mujer

Está dispuesto a «ir a los tribunales» para frenar la supresión de 346 paradas de los buses interurbanos de Castilla y León

#### MAKERDOOR

El presidente del Partido Popular de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, acusó ayer al presidente del Gobierno. Pedro Sanchez. de «mentir» al dedicar los cinco dí as de reflexión que se tomó a finales del mes de abril para «preparar la defensa legal» de su mujer. Begoña Gómez, que está, según Mañueco, «investigada por la justicia».

"Practica la peor corrupción política que existe: mentir constantemente a los españoles", señaló el presidente del PPCyl, durante el acto de campaña para las elecciones europeas que la formación 'popular' de la Comunidad celebró en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero.

Y es que, para Mañueco, estos comicios son «la oportunidad de enseñar a Sánchez la puerta de salida» al presidir un Gobierno «en el dique seco y con achaques de moribundo», como demuestran las «mentiras constantes» de las que el presidente del PPCyl. acusó al máximo representante del Ejecutivo central, informa ical.

"Decía que no iba a pactar con Bildu y son sus socios de cabecera, que la amnistia no era constitucional y la aprobará mañana (por hoy), y que se iba a reflexionar cuando se fue a preparar la defensa legal de su mujer, que está investigada por la justicia», reflexionó el presidente del PPCyL, que llamó, ante las elecciones europeas, a «rechazar las políticas de confrontación y crispación, de agravios y ofensas a nuestra Comunidad» de las que acusó al PSOE.

De hecho, Mañueco consideró que la formación socialista mantiene en Castilla y León «retrasos en las in fraestructuras, que perjudican a la



Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a Laguna de Duero. ICAL

competitividad de nuestras empresas y al turismo, desprecios al sector del vino, del azúcar o de la automoción, tan importante en Castilla y León y Valladolid, y han roto el equilibrio entre el lobo y el ganade ro, perjudicando a las explotaciones y al mundo rural».

En ese sentido, el presidente del PPCyl. señaló «un denominador común» en todas estas políticas: la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cabeza de lista del PSOE en estas elecciones europeas y que «vendrá a hablar de futuro, pero hace daño a agricultores y ganaderos, a los trabaja dores del sector del automóvil, a la industria agroalimentaria, al empleo y a las oportunidades en esta tierra».

Mañueco se mostró dispuesto a «ir a los tribunales» para «defender a la gente de nuestra tierra y nues tros pueblos» frente a la supresión de 346 paradas de los autobuses interurbanos en Castilla y León que, aseguró, va a llevar a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por el vallisoletano Óscar Puente.

Según Mañueco, el nombramien to de Puente ya fue un movimiento del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, «para avergonzarnos a todos» los castellanos y leoneses, al go que, a su juicio, se demostró en el momento en el que el ahora mi nistro de Transportes «nos llamó genátrico a cielo abierto, despreciando a nuestros mayores».

Ahora, tal y como apuntó el presidente de la Junta en Laguna de Duero al que acudió como máximo mandatario del Partido Popular en Castilla y León, «ha explicado el nuevo mapa de transporte interurbano» que supone «un nuevo palo» para la Comunidad, ya que «va a su primir 346 paradas en pueblos de Castilla y León».



Pollán, Millán, Buxadé, Dueñas y Veganzones, en Valladolid. ICAL

# Buxadé destaca que Abascal «salva» las relaciones diplomáticas con Israel

#### VALLADOLID

El número uno de la candidatura de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, aseguró ayer en Valladolid que gracias al viaje «extraordinario y urgente» Santiago Abascal para reunirse con el presidente primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, España ha logrado «salvar» las re laciones diplomáticas con este país y «calmar» la situación en «nombre de una buena parte del pueblo español que se avergüenza del comportamiento de Sán chez», informa Ical

Buxadé, antes de participar en un mitin en la plaza de la Universidad, donde estuvo acompañado por el presidente de la Cortes de Castilia y León, Carios Pollán, los consejeros de Agricultura, Gana dería y Desarrollo Rural, y de Comercio, Industria y Empleo, Mariano Veganzones y Gerardo Dueñas, respectivamente, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que Abascal ha resuelto un problema «gravísimo» como podría haber sido, por parte del Par-

lamento Israelí, la aprobación de algun tipo de declaración en favor de la posible «separación de Cata luña o Vascongadas» de España.

En este sentido, indicó que el compromiso de Netanyahu con la soberanía y la integridad territorial de España constituye un «hito histórico», por lo que en nombre de «todos los españoles, solo le puedo dar las gracias a Santiago Abascal». Además, preguntado por las declaraciones de diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo, que calificó de «romería» el viaje de Abascal, Buxadé aseguró la representante del PP debenía dar las gracias a Abascal a la vez que argumentó que estas criticas solo ponen de manifiesto que en el PP «ni se enteran de nada, ni tienen ningún tipo de opinión propia al respecto».

Por otra parte, hizo un llamamien to a los jóvenes a «procrear de forma ordenada» y seguir el ejemplo del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que acaba de ser papá, para llenar el país de «espa ñolitos» y acabar con la înmigra ción ilegal.



# Los ganaderos del asalto a la Junta en Salamanca aceptan 10 meses de cárcel

El juez les achaca desórdenes públicos, atentado, daños en bienes públicos y lesiones a varios agentes de policía

#### S. G. DEL CAMPO VALLADOLID

El Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca condena a diez meses de prisión a cada uno de los ocho ganaderos encausados por el asalto a la sede de la Junta de Castilla y Le ón en la ciudad charra, unos hechos ocurridos el 5 de junio de 2023 durante una concentración convocada por la denominada 'Plataforma en Unión por la Ganadería'.

En una sentencia de conformidad dictada ayer, el juez les achaca delitos de desórdenes públicos, atentado, daños en bienes públicos y lesiones por los que, además de la citada pena de prisión, deberán abonar conjuntamente 18.199 euros en concepto de responsabilidad civil a la Junta de Casti lla y León, por los daños causados, a la Dirección General de Policía y a a nueve agentes del Cuerpo Nacional de Policía. En concepto de multa por daños en bienes públicos, deberán pagar 7.200 euros --900 cada uno-, y otros 480-60 cada uno-por diez delitos leves de lesiones. Por último, les impone el pago de las costas.

Al haber manifestado las partes su decisión de no recurrir, el juez de clara que la sentenciase es firme. Por otro lado, concede la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas a cada uno de los condenados por el plazo de dos años, con someumiento a la condición de no delinquir durante ese mismo plazo. Al tratarse de una sentencia de conformidad por el procedimiento de diligencias urgentes y julcio rápido, el procedimiento no ha pasado por el Juzgado de lo Penal. al que se remitirá la causa para que sea registrada y se proceda a la continuación de la ejecutoria.

### **ATENUANTE**

El fallo considera la circunstancia atenuante de reparación del daño, y de talla que ya se consignó en autos la totalidad de las cantidades indemnizatorias, una cantidad que el juzgado ordena abonar a los distintos perjudicados. Por otro lado, al tratarse de una sentencia de conformidad y al haber reconocido los procesados su autoria, se impone la pena solicitada por la acusación reducida en un tercio.

Considera la sentencia como hechos probados que el día 5 de junio de 2023, ante la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca acudieron a la concentración comunicada por la entidad sin personalidad jurídica y denominación 'Plataforma en Unión por la Ganaderia', con motivo del conflicto entre el sector ganadero y las administraciones por los requisitos de sanidad ani mal, unas 500 personas, todos ganaderos, procedentes de la provincia de Salamanca y otras de la Comunidad.

El documento detalla que muchos ganaderos acudieron «provistos de palos y cayados, además de petardos de gran potencia que hicieron detonar y bengalas, golpeando, en un primer momento, con los palos el suelo y paredes» de la Delegación de la Junta en Salamanca, «y procediendo al lanzamiento de pintura y huevos contrasus ventanales, impactando alguno de ellos sobre los agentes de policía y generando momentos de tensión».

La sentencia detalla cómo creció el clima de tensión y, sobre las 13 horas y 8 minutos, múltiples manifes tantes entre los que se encontraban los acusados trataron de acceder, de forma violenta al interior de la Delegación Territorial de la Junta, provocando cuantiosos daños materiales y lesiones en los agentes.

# La Asociación de Gitanas califica de «aberración» rebajar la pena a un violador por «un estereotipo gitano»

«La jurisprudencia no puede quedar marcada por falsas creencias y estrechez mental de magistrados encargados de impartir justicia»

VALLADOLID

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali calificó ayer de «auténtica aberración que un estereotipo antigitano marque el fallo» de una sentencia que ha rebajado la pena a un condenado por violar a una menor gitana, quien tuvo tres embarazos.

La Audiencia Provincial de Le ón confirmó este pasado lunes la condena de 8 años y nueve meses de cárcel a un hombre que dejó embarazada tres veces a una me nor. Una pena que, sin embargo, reduce la cantidad estimada por la Fiscalía, que pedía 37 años de cárcel por los hechos ocurridos al considerar el tribunal que «en la cultura gitana las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas» y esa circunstancia obra como atenuante.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilia y León (TSJCyL) ha rechazado las críticas vertidas respecto de varias sentencias so bre agresiones sexuales en León y Salamanca que, en determinados supuestos muy específicos de relaciones sexuales mantenidas de forma totalmente consentida por parte de un joven mayor de edad y de una persona menor de 16 años, han rebajado la pena al acusado aplicando una atenuante.

La entidad recuerda que, en España, la edad de consentimiento



El hombre condenado por dejar embarazada a una menor, en el juicio. D.L.

sexual se sitúa en los 16 años des de la reforma del Código Penal del año 2015, lo que «significa que cualquier conducta de contenido sexual» con un menor de 16 años es «agresión sexual, ya que se establece la presunción de falta de ca pacidad y criterio de este menor para consentir dicha relación sexual».

«Nos resulta desde todo punto incomprensible que el tribunal haya aplicado una atenuante muy cualificada en el caso de una me nor de 12 años agredida por un adulto amparándose en unas supuestas prácticas culturales», denuncia, informa Europa Press.

Asimismo, consideran «una au

téntica aberración que un este reotipo antigitano marque el fallo de una sentencia que debe condenar una agresión física, psiquica y sexual continuada sufrida por una menor de 12 años». «Nos resulta especialmente alarmante que resoluciones como ésta sirvan de precedente y referencia para el enjuiciamiento de futuros casos en los que la víctima sea una menor gitana. La jurispru dencia no puede quedar marca da por falsas creencias, estereotipos, ignorancia y estrechez mental de tres magistrados encargados de impartir Justicia», asegura la Asociación de Gitanas

# La Guardia Civil moviliza 46 efectivos para buscar al anciano perdido en Ávila

El dispositivo de búsqueda y localización de Crispin Sánchez, de 85 años y que desapareció el pasado lunes en Navahondilla (Ávila), puesto en marcha por la Guardia Civil continua activo con un total de 46 efectivos. El hombre, que vive en la Residencia Geriá trica de la localidad, está enfermo de alzheimer, por lo que los agen-

tes trabajan en diferentes lugares

del entorno por tierra, mar y aire.

Un total de 21 agentes pertene cen al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Barco de Ávila, Arenas de San Pedro y Navacerrada (Madrid), dos al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Valladolid, quienes se encuentran buscando al anciano en bal sas de agua y en el Pantano de los Morales. Además, hay dos efecti-

vos de la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), ocho de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Arenas de San Pedro, dos de la Unidad 'Remotely Piloted Aircraft' (RPAS), informa Ical.

Con la aeronave no tripulada (dron) de la Comandancia de Ávi la, nueve de la Compañía de Seguridad Ciudadana Getafe (Madrid), uno del Servicio Cinológico de Zamora, y cuatro perros especialistas en búsqueda de per sonas desaparecidas.

Además, también se encuentran realizando labores de bús queda cinco efectivos de Emergencias 112 de Castilla y león, familiares y vecinos de la localidad de Navahondilla. El Puesto de Mando Avanzado continúa en la entrada del municipio.

# Detenida una mujer con droga en su maleta en un autocar en Segovia

VALLADOLII

La Guardia Civil de Segovia detuvo a una mujer de 32 años, vecina de Madrid, en el término munici pal de Fresno de la Puente en la provincia segoviana como presunta autora de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras ser halla dos en el interior de su maleta un total de 9,440 gramos de marihuana, repartidos en ocho paquetes plastificados, mientras viajaba en un autobús de línea.

El pasado 24 de mayo, durante la realización de un dispositivo operativo realizado por la Guardia Civil en la A-1 contra hechos delictivos y en prevención del tráfico de sustancias estupefacientes y psi cotrópicas, componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardía Civil ordenaron

parar un autobús en el que viajaban 28 personas, informa lcal.

Una vez que los agentes infor maron al conductor del motivo de la parada, se le solicitó la apertura de la zona de los maleteros, y la Guardia Civil realizó una inspección de su interior Los integrantes del operativo observaron una ma leta de color azul que les llamó la atención por su gran volumen y por la poca rigidez que presentaba. Una vez que se localizó a su propietaria, se abrió la maleta y se ha lló en su interior los ocho paquetes plastificados y prensados de marihuana, que arrojaron un peso total de 9.440 gramos.

La mujer fue detenida y puesta, junto con las diligencias policiales, a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número i de Sepúlveda.

# **ESQUELAS**

# FARMACIAS CONTROL OF GUARDIA



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA (9:30h a 22:00h)

- Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro
- Avda, del Cid, 43-45
- Barcelona s/nº
- Avda, de los Derecho Humanos, IG

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA (22:00h a 9:30h del dia siguiente)

- Barno Gimeno, 30
- Francisco Sarmiento, B



EL SEÑOR

# DON RAFAEL IBÁNEZ GONZÁLEZ

Falleció en Burgos el día 29 de mayo, a los 90 años de edad. después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenada esposa. Doña Carmen Hija Alejandra Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás família.

Ruegan una pración por el eterno descanso de su alma

Las honras funebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 18h, en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San josé'. Efectuandose acto seguido su incineración.

Vivia: C/Jose Zomita, 5. Funeraria 'San José'.

Ourgos. 30 de mayo de 2024



EL SEÑOR

## DON GERMÁN MERINERO PINILLOS

Falleció en Burgos el día 29 de mayo de 2024, a los 84 años.

D. E. P.

Su esposa: Paquita Garcia Benito Hijas. Olga y Gemina Hijos políticos. Miguel Angel y Alex Nietas. Inés y Gadea. Hermanos Daniel y Encama Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves día 30 a las 18.15h, en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos.

Acto seguido se procederá a su momeración.

Capilla velatoria: Tanatono Albia, Burgos.

Burgos, 29 de mayo de 2024



Convierte tu casa en una escuela o tu coche en tratamientos contra la desnutrición. Solo con tu firma tú puedes conseguir que miles de niños tengan una vida mejor. Incluye a UNICEF en tu testamento.

## **TESTAMENTO SOLIDARIO**

unicef.es/testamentosolidario | 902 31 41 31







EL #MUNDO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en elcorreodeburgos.elmundo.es

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# **DEPORTES**

# «Estamos enfocados en conseguir la mejor puntuación en Segunda División»

FÚTBOL. El atacante canario valora positivamente su primera campaña en el Burgos CF y confía en la capacidad del grupo para cerrar el año «con buenas sensaciones» ante la AD Alcorcón

BURGOS

El jugador del Burgos CF Dani Oje da lamenta que el conjunto blanqui negro se haya quedado fuera del play off de ascenso. «Evidentemente, tenemos pena por no haber logrado meternos en ese sueño del playoff, pero aunque en el partido de este fin de semana ninguno de los dos equipos nos jugamos ningún objetivo grande, la profesionalidad está por encima de cualquier cosa», señala.

En este sentido, «para el club es mucho mejor quedar octavo que que dar décimo y por eso tenemos que salir a ganar y hacerlo lo mejor posible. Vamos a intentar sacar los tres puntos y quedar lo más arriba posible en la tabla».

El objetivo es sumar el mayor nú mero de puntos y batir el récord del Burgos CF en Segunda División. «Independiente de los datos que son más anecdóticos que otra cosa, siempre tenemos que salir a hacerlo lo mejor posible y hacer que nuestra gente es té orgullosa de nosotros. Eso pasa por ganar en Santo Domingo el domingo y a partir de ahí sería bonito superar los sesenta puntos. Haría que la temporada terminara de una mejor manera. Todos estamos enfocados en conseguir los tres puntos y conseguir la mejor puntuación del Burgos CF en Segunda División», asegura.

Sobre el final de temporada del Burgos CF, Ojeda asegura que «to dos los equipos tienen momentos en la temporada en los que no están acertados. Lo que hemos vivido este año de no perder en los partidos en casa hasta el fatídico día del Eldense es algo muy extraño y muy di fícil de conseguir. Fuera de casa lo hemos tenido más complicado y por eso no nos ha dado, pero creo que el equipo nota un bajón cuando alcanza los 50 puntos».

Sobre este bajón, «no sé muy bien los motivos y no creo que haya sido relajación, porque siempre hemos estado pensando en cotas mayores, pero la realidad es que los resultados a partir de ahí no son los mejores. Viendolo desde fuera, muchos equipos de arriba han vivido situaciones simila res. Este año parecia que ninguno de los que luchaba por subir daba ese salto para diferenciarse y eso demuestra lo dificil que es esta categoría».

En este sentido, «creo que falla mos en momentos puntuales y es lo que no nos permite estar hoy en día en playoff. Pero aun así creo que el equipo ha hecho muchisimas cosas bien. Ha sido un año muy dificil y a pesar de eso, el que ha jugado ha da do un rendimiento muy alto y eso es lo que nos ha permitido estar pelean do hasta el final por el playoff».



Dani Ojeda, durante el partido contra el Eldense, TOMAS ALONSO

Sobre el encuentro contra el Alcorcón, «seguramente sea un partido de
ir y venir porque a veces esa presión
de alcanzar objetivos te trinca y aho
ra, al no pelear por ello, seguramen
te no haya tanto miedo de perder el
balón o equivocarse. Espero que se
dé un partido bonito para el espec-

tador y que sirva para terminar bien la temporada y con buenas sensaciones».

Ojeda hace balance de su primer año en el Burgos CF. «Como primera temporada, mantener la ilusión hasta la penúltima jornada ha sido increíble. Hemos vivido algo muy espectal en los partidos de casa y en los desplazamientos con la afición. En ese aspecto estoy muy contento por como ha sido el año».

No obstante, «a nivel personal no ha sido mi mejor temporada y estoy convencido de ello. No he sido todo lo constante que me hubiera gustado y esas pequeñas lesiones también me han mermado, porque me han impedido tener la continuidad que me hubiera gustado para alcanzar mi mejor nivel. Por trabajo, constancia y todo lo que dependía de mí, no ha sido. Yo he estado siempre con la intención de dar lo mejor de mí y es con lo que miro al futuro».

Sobre su futuro, «tengo otro año más de contrato y ya estoy pensando en que la temporada que viene salga mucho mejor que esta a nivel individual. Aun así, creo que ha si do una temporada que a todos nos reconforta y nos hace bien. No siempre se pueden jugar los 90 minutos, pero no por ello le quito mérito a la temporada. Estoy contento por mí y por mis compañeros de haber vi vido algo tan bonito y haber logra do esa comunión con la afición que ha sido increíble. Es el secreto para poder estar más cerca de los puestos de arriba que los de abajo».

Sobre su situación en el equipo, «todos queremos jugar los máximos minutos posibles y es verdad que en este último tramo el míster no ha contado tanto conmigo, pero siempre estoy disponible para cuando lo necesite. El otro día jugué cinco mi nutos e intenté salir al campo como lo he hecho siempre. El otro día salló el centro perfecto para poder marcar y estar cerca de la remontada que al final no se dio. Pero como te digo, estov enfocado en mi trabajo y en dar lo mejor de mí. Si el domingo me toca saldré con esa misma ilusión. Vivimos de esto y estar en el campo es un orgullo».

# Pombar: «Queremos un gran lleno en este último partido»

BALONCESTO. El entrenador ayudante del Grupo Ureta Tizona destaca la gran igualdad en la eliminatoria con Guuk Gipuzkoa

BURGOS

El Grupo Ureta Tizona Burgos encara el quinto y definitivo encuentro de playoffs ante el Guuk Gipuzkoa Basket en El Plantío. El partido tendrá lugar el viernes, 31 de mayo, a las 20:45h.

La serie entre burgaleses y guipuzcoanos está igualada a 2 victorias para cada equipo. Además, cada conjunto se ha llevado uno en territorio ajeno, con el GBC sacando el segun do en El Plantío y el Tizona llevándose el primero en San Sebastián. Sobre esta gran igualdad que se está viviendo entre ambos equipos, el entrenador ayudante Denís Pombar comenta que «como se espera ba, está siendo una serie súper igua lada. Llevamos 6 partidos disputa dos entre Gipuzkoa Basket y nosotros en los que vamos 3-3 y se han ido decidiendo por pequeños detalles. La verdad es que estamos disfrutando y sufriendo a partes igua les, está siendo una serie muy, muy igualada».

Como bien comenta el técnico gallego del Tizona, entre temporada regular y playoffs el Tizona y el GBC han disputado un total de 6 encuentros entre ellos. El balance total es de 3-3. También es importante destacar que, de las 3 victorias logradas por los burgaleses, 2 de ellas llegaron en El Plantio. Por ello, Pombar destaca lo importan te que será llenar el feudo azulón este próximo viernes: «Para noso tros, en todos los partidos que he-

mos jugado en casa el público ha sido ese punto extra que nos ayuda a pasar los momentos malos, y para conseguir buenas diferencias cuando encontramos un buen rit mo de juego. Es un apoyo fundamental, y esperemos que este viernes se pueda repetir con un gran lleno y que nos de ese plus para resolver una serie que está siendo igualadísimo».

Finalmente, Pombar comenta cómo ve tanto el equipo como el cuerpo técnico este siguiente partido ante Gipuzkoa Basket: «Tenemos muchas ganas. Estos dos últimos par tidos nos han hecho crecer como equipo, y ahora llegamos en un buen momento para ser capaces de dar un pasito más en lo que está siendo la temporada, de volver a sobreponernos a un momento duro y de demostrar que todo el trabajo de la cam paña lo podemos resolver en un quinto partido».

# **CULTURA**

# CARLOS GONI

CANTANTE, COMPOSITOR Y LÍDER DE REVÓLVER. No le hace falta Spotify para enumerar una enorme lista de temas que le han marcado. Año y pico después de su última visita a Burgos con la gira de 'Adictos a la euforia', mañana presenta su último álbum en el Cultural Caja de Burgos a partir de las 21 horas

# «Opinar no es gratis, siempre tiene un costo»

DIEGO SANTAMARÍA BURGOS Resulta admirable en los tiempos que corren que alguien evite pronunciarse sobre aquello de lo que poco o nada sabe. Carlos Goñi (Madrid, 1961) es uno de estos tipos. De mú sica, la que ha escuchado e interpretado desde que tiene uso de razón, podría sentar cátedra. Sin embargo, prefiere deshacerse en elogios hacia todos esos compañeros de profesión que le han dejado huella.

Trece discos avalan a la piedra angular de Revolver. El último, recién salido del horno, se desmarca por completo de los demás. En Playlist (2024), Goñi se nutre de canciones ajenas para hacerlas suyas. Salvo dos excepciones muy puntuales a las que alude en esta entrevista, el resto son bastante contemporáneas. Y como en la variedad está el gusto, reúne a artistas tan dispares como Amaral, Extremoduro, La Quinta Estación. Pereza, Los Piratas, Rubén Pozo y Lichis, La Habitación Roja, Supersubmarina o Elefantes. Tal y como lo define el propio Goñi, «once corazones distintos para que latan en comun con el mio».

Pregunta-¿Qué es Playlist: capricho, necesidad u homenaje?

Respuesta- Hace años que pienso que los discos no son libros. Creo que solo hay un libro, que es el mío en este caso, y cada disco es un capítulo. Hay un tipo de disco que me asalta mucho y son los básicos. Hay mañanas en las que me levanto y di go: «el próximo disco será un bási co, me da igual cómo haya sido el anterior o cuánto tiempo ha pasado». Son discos que me atacan y con este me pasó. A los dos meses de haber editado Adictos a la euforia, que iba como un tiro siendo número i en ventas y con una gira fabulosa, me levanté y dije «voy a hacer esto». ¿Por qué? Porque me lo pedía el cuerpo.

P-¿Cuántas canciones había sobre la mesa a la hora de encarar el proyecto?

R.-Si soy sincero, todas las que se me ocurran en español. No me puse ningún límite. Los límites los fui poniendo después, porque de alguna manera tenía que dotar al disco de una personalidad concreta para que tirase hacia algun sitio. No bas taba con ponerme a hacer versiones y ya está. Quería que tuviese clerta coherencia desde el primer tema hasta el último, aunque hubiese artistas tan dispares como Extremo duro y La Quinta Estación.

Sin embargo, el trabajo dificil, lo que me llevó seis meses, fue conseguir cómo hacer que pareciese que todas las canciones las había escrito yo (ríe). Es broma, pero sí es cier to que las he tratado igual que si las hubiese escrito yo. El cariño y el res peto ha sido el mismo.



Carlos Goñi, líder de Revólver, regresa a Burgos para rendir homenaje a músicos a los que admira. IRENE BERNARD

P.- Teniendo tanto donde elegir. ¿por qué casi todos los temas escogidos son relativamente recientes?

R.-Si nos ponemos a hablar de rock, me tengo que retrotraer al 69 o el 78. Si nos ponemos a hablar de jazz, mi mú sica favorita, estaria en los años 50. Ese es mi gusto personal. Pero me fas tidia, de una manera muy generalista, escuchar esa película de que era mejor lo de antes. Es algo con lo que no esto de acuerdo para nada.

«En el estudio, soy la persona menos demócrata del mundo»

«Me planteo cada concierto como si fuese el primero o el último»

«La música y los olores son una autopista directa a nuestra memoria» La última barrera, el último corta fuegos, excepto con Jaime Urrutia y Leo Dan, era que fuese gente mucho más joven que yo. Y así poder decir: «señoras y señores, hay canciones maravillosas; lo que pasa es que hay que buscarlas». En este caso, me he ido a hits brutales.

P.- Te he prometido, de Leo Dan, sería la gran excepción. Ha confesado además que es una de las canciones más especiales del disco por lo mucho que le marcó en su infancia.

R.-Más que marcarme, se me que dó enganchada al corazón para siempre. Tenía 10 años, iba de viaje con mis padres desde Alicante hasta Zaragoza y la canción apareció en una cinta de color naranja que había por ahí. Me enamoró hasta el punto de que es un tema que no había tocado jamás en directo ni interpretado para nadie. Sin embargo, creo que es una de las canciones que más ve ces he podido tocar en camerinos a lo largo de mi vida. Es curioso.

P.-También debe ser especial versionar *Viento de cara*, de Supersubmarina, por todo lo que ha sucedido en torno a la banda.

R.- Sí. Además el tema se grabó varios meses antes de que ellos vol viesen. Coincidencias que a veces

ocurren. Me emociona por muchas cosas y encima me mandaron un mensaje precioso hace unos días. Lo único que puedo hacer es sentirme absolutamente agradecido con ellos, y con todos los artistas, por el cari ño y respeto que he recibido. Estoy orgullosísimo de este disco, de ha berlo hecho lo mejor que he sabido y de tratar las canciones como si fuesen mias

P.- ¿Barajo la opción de incluir alguna colaboración de los propios homenajeados?

R.- Absolutamente no. La cuestion era coger a once compositores con mayúsculas, once corazones distintos, para que latan en común con el mío. Y lo digo muchas veces: en el estudio soy la persona menos demócrata del mundo. Como te decia al principio, no deja de ser mi libro. Con más artistas involucrados, probablemente tendría que hacer muchas cosas. Tampoco demasia das concesiones, pero tienes que verlo de otra manera. De hecho, la única colaboración como tal es la de Jaime, pero por un motivo muy sencillo. Ese trocito que declama en ¿Donde estás?... En este país solo hay dos personas capaces de hacerlo como tiene que ser. Una es Jaime

Urrutía y la otra es José María Sanz (Loquillo).

P.- ¿Y no se lo plantea de cara al directo?

R.- Seguro que sí De hecho, Jai me ya confirmó que estará en el concierto del día 22 en La Riviera. Viene encantadísimo y es uno de los músicos que más admiro y he admirado de toda mi vida en este país. Me siento absolutamente feliz, es una maravilla estar con él de nuevo.

P.-Vuelta a Burgos año y pico después. Repito mucho esta pregunta, pero no me resisto. ¿Somos fríos tal y como reza el tópico?

R.- No creo que haya un público frio. A todos nos gusta que nos quie ran y que nos respeten. Jamás se me ha ocurrido subirme a un escenario pensando que el público me tiene que dar algo. De hecho, me está dando dinero y horas de su tiempo. Soy yo el que está en la obligación de dar todo lo que tenga. Llevo toda la vida planteándome cada concierto como si fuese el primero o el último.

P.- Cada vez se celebran más conciertos en plan revival. ¿Ve necesario relvindicar épocas pasadas?

R.- Lo único necesario, de una manera definitiva, es que nos queramos y respetemos muchísimo. Y que nadie meta la mano en la caja de to dos. A partir de ahí, lo que se haga o lo que no a mí me da igual, aunque también te digo que yo soy muy poco de efeméndes. Un aniversario que íbamos a haber hecho era el del Básico 1 y la pandemia nos lo des trozó con toda la gira vendida.

En cuanto a lo de celebrar los 80, los 90... Es como cuando alguien me dice «tú eres de mi época». ¿Perdona? Yo estoy ahora en mi época. Tu época es todos los dias. Después hay gente que te pregunta si seguimos. Es gente que se desconecta, que piensa que el mundo se ha parado y no se da cuenta que los que se han parado son ellos. Tanto la música como los olores son una au topista directa hacia nuestra memoria. Habrá un millón de canciones que tengas enganchadas a momentos de tu vida

P.- ¿Qué opina de eso que llaman música urbana?

R.- Lo primero que pienso es que no tengo por qué opinar de todo. Y como es algo de lo que no sé en exceso, mi opinión tampoco sería respetable. Opinar no siempre es respetable. Hay mucha gente que dice que opinar es gratis. Mentira. Opinar es de las cosas más caras que existen. De gratis nada, siempre tiene un costo.

Como no es una música por la que yo transite, imagino que habrá *ur* ban decente y *urban* no decente. No sé distinguir y ahí me voy a quedar.



La Universidad Isabel I acogeun seminario del programa Interreg Europa. UNIVERSIDAD ISABELI

# La Universidad Isabel I, epicentro europeo del Emprendimiento Rural

El Seminario del programa Interreg Europa reúne a 55 expertos de 17 países

BURGOS

La Universidad Isabel I acogió ayer el seminario europeo «Emprendi miento rural en zonas con declive demográfico», que reunió a 55 expertos provenientes de 17 países. El evento se centró en debatir estrategias para revitalizar áreas rurales afectadas por la despoblación dentro del programa Interreg Europa.

El Seminario, reunió a analistas en desarrollo regional, administraciones públicas y emprendedores para analizar la situación actual de diversas regiones rurales de Europa. Asimismo, la cita busca fomentar el emprendimiento y promover iniciativas empresariales que potencien la prosperidad económica local y afiancen la población.

Organizado por CEEI Burgos, con la colaboración de Sodebur y la Universidad Isabel I, el foro contó además con representantes del Ministerio del Reto Demográfico y el Ministerio de Hacienda, e investigado res internacionales de primer nivel. Todos se han dado cita para analizar programas activos de cooperación para impulsar el desarrollo conjunto y sostenible.

Patricia Cabrero, vicerrectora de investigación de la Universidad Isabel I, dio la bienvenida a los participantes y destacó la importancia de este evento como un espacio de aprendizaje, intercambio y creación de nuevas oportunidades para las comunidades rurales. «Necesitamos enfoques innovadores que integren tecnología y conocimiento local», afirmó Patricia Cabrero, al tiempo que señaló la importancia de que la Universidad sea facilitadora de esta experiencia internacional que potencie las ideas y las oportunidades en el medio rural.

Borja Suárez, presidente de la Di putación de Burgos, enfatizó la ne cesidad de políticas públicas que fomenten el emprendimiento rural y la colaboración entre instituciones. "La colaboración es crucial para enfrentar el desafío del declive demo grafico", dijo Suárez. Este foro de de bate y reflexión en un contexto europeo representan el presente y el futuro de Castilla y León y Burgos integradas en Europa.

Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos, subrayó el papel de los municipios en la creación de entornos favorables para el emprendimiento. «Estamos comprometidos a apoyar iniciativas que generen empleo y atraigan nuevos residentes a nues tras zonas rurales», señaló Ayala. La primera edil indicó cómo el problema de la inmigración hacia las ciudades genera despoblación y, sien-

do conscientes de ello, el trabajo con las instituciones y las universidades permitirá adoptar políticas que me joren el asentamiento de la población en el entorno rural

José Vicente Orden, director del CEEI Burgos resaltó la importancia de los centros de apoyo empresarial. Iniciativas como este Semina rio «proporcionan el acompañamiento necesario para convertir ideas innovadoras en proyectos viables», explicó Orden, ahondando en la colaboración e intercambio de iniciativas que han resultado exitosas en otras regiones para alcanzar el objetivo común de evitar la despoblación.

Jason Martínez, representante de la Policy Learning Platform de Interreg Europe, compartió experiencias internacionales y buenas prácticas en la revitalización rural. «Es fundamental aprender de las experiencias internacionales y adaptar las soluciones a las necesidades locales», concluyó Martínez.

El programa Interreg Europe tie ne una inversión de 560 millones de euros y se enmarca en un proyecto global de 86 programas en el que la Unión Europea invierte 10 billones de euros. El programa destina el 39% de la inversión a proyectos verdes; un 30% a innovación tecnologica con proyectos SMART; o un 17% a programas sociales, entre otros.

El seminario, organizado por la Universidad Isabell, sirvió como plataforma para el intercambio de conocimientos y experiencias. Los expertos discutleron sobre los reto y oportunidades del emprendimiento rural, destacando la importancia de la formación, la digitalización y la cooperación transnacional.

Entre los temas tratados, se abor daron los factores de empuje y atracción en la migración rural, la relevancia de la innovación tecnológica, y la necesidad de políticas inclusivas que consideren las particularidades de cada región.

El evento concluyó con una mesa redonda donde se discutieron las mejores prácticas y se exploraron nuevas estrategias para fomentar el emprendimiento rural. Se enfati zó la importancia de la colaboración y la innovación para lograr un impacto positivo en las zonas rurales afectadas por la despoblación, Igualmente se organizaron talleres interactivos en los que los participantes reflexionaron sobre el diseño de métodos eficaces para promover el emprendimiento en las zonas rurales, con objetivos estratégicos a medio y largo plazo. Los emprendimientos juvenil y femenino o las oportunidades digitales en el entorno rural fueron los temas más estudiados en las reuniones grupales.

PEQUENAS SOLUCIONES

MILES DE NIÑOS SIGUEN MURIENDO POR ENFERMEDADES QUE SE PUEDEN PREVENIR CON UNA VACUNA.

HAZTE SOCIO DE UNICEF

pequeñassoluciones.es 900 907 133



# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL**MUNDO

DECANDE LA PRENNA SORANA

Jueven 30 de Mayo de 2024. Este pertódico se distribuse contunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE 🗵 RIA

AÑO CXL Numero 18:897

# Los baches de la A-15 entre Almazán y Medinaceli limitan la vía a 70 por hora

Hace menos de una década que se completó el trazado de esta autovía que conecta la capital soriana con la A-2 y Madrid • El subdelegado del Gobierno avanza que será el próximo mes cuando se procederá a ejecutar las obras de urgencia

JOSÉ SOSA SORIA Problemas en la A-15 entre Alma zán y Medinaceli. El único tramo

'completo' de autovía de la provin

cia que une la capital soriana con

la A-2 y posteriormente con Madrid ya requiere de actuaciones importantes por el estado que presenta. jalonada por numerosos baches. Esto ha provocado la reducción de

velocidad de los 120 kilómetros hora correspondientes a las vias de alta capacidad a 70, es decir, a me nor velocidad incluso que las ca rreteras convencionales.

Hace menos de una década que se completo el trazado de la A-15 desde Soria hacia Madrid y los usua rios de la vía ya lamentaban duran te estos meses su estado. El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, explica que será el próximo mes de junio cuando se procederá a rea lizar trabajos de urgencia en el fir



MARIO TEJEDOR

## ÁGREDA SE SUMERGE EN LAS FIESTAS DE LOS MILAGROS

Ágreda se sumergió este miércoles en las fiestas de la Virgen de los Milagros con el pregón del agredeño Alberto Sainz,

presidente del grupo de Seguros Anagan. El pregonero ensalzó el espíritu «acogedor» de Ágreda que demuestra, precisamente,

estos días al acoger a cientos de peregrinos por la devoción que se profesa a la patrona de la localidad.

# Los jurados estiman una pérdida del 15% de entrada de sorianos en las fiestas

Lucirán camisetas en el Desencajonamiento y el Lavalenguas para pedir el 'sí' de los indecisos

Los jurados de San Juan 2024 están observando un descenso de la entrada a fiestas de los vecinos que cifran en un 15% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por eso, van a lanzar una campaña para que la gente dé el 'sí' una vez

reestructuradas las cuadrillas el año pasado. El portavoz y alcalde de San Miguel, David Romera, asegura que «la idea que tenemos es que los jurados y los secretarios luzcamos los dias del Desencajo namiento y del Lavalenguas unas camisetas» reivindicatīvas.



# Rocío Lucas dice que se está haciendo «una gran labor» contra el acoso escolar

La consejera de Educación, la sonana Rocío Lucas, que este miér coles participó en la entrega de premios del concurso ¿Qué es Numancia para ti?, fue interrogada sobre la escalada de casos de acoso escolar a través de las redes sociales y los teléfonos móviles, «Cuando hablamos de acoso escolar esta mos hablando de lo que se produce dentro de las aulas. Hay que distinguir bien el acoso dentro y fuera», expresó, y defendio que se está haciendo «una gran labor». Pag 🤫

La Junta da luz verde a la granja porcina de Narros para 7.200 animales

Pag 8

### **FÚTBOL**



**Nacho Pastor** ocupará el puesto de central en el lugar de Diego Royo

Pag 13

# **OPINIÓN**

DATO MATA relato, se dice. Aunque enjuagan poco los hechos ciertos la verborrea con la que taladran la credibilidad de los ciudadanos los políticos más afectos a no dejarse corregir en sus diatribas. Te lo cuento tantas veces y tan seguido que al final te vas a creer que tengo razón, deben pensar determinados portavoces del mundo político cuando se les pone un microfono delante para llegar al ciudadano sin filtro ni corte. Y cuando alguna persona o medio informado y crítico les reconviene por sosiayar la verdad, cuando no mentir descaradamente, se pone en marcha la maquinaria de descrédito y manipulación contra aquellos que osen poner pie en pared y llamar mentiroso al que miente o corrupto al que ejerce tráfico de influencias. Qué razón tenía el presidente de la Junta. Alfonso Fernández Mañueco, cuando en la gala del 25



AL SERENO RICARDO G. URETA

# Calidad de vida y trabajo, no palabrería

aniversario de El Correo de Burgos manifestó que «una información veraz y contrastada es la materia prima de la democracia» y cuando reconocía que «siempre nos amenaza» la desinformación. Algún tipo de manual de primero de político fullero debe recomendar aquello de siempre acusar al contrario de los pecados

propios y así tenemos ahora en marcha la polémica sobre los pseudomedios, la maquinaria del fango y los bulos. Esto, lo de los bulos, los globos sonda y la desinformación, es deporte olímpico en todos los parlamentos, desde el estatal a los autonómicos. Pero, de vualta al argumento inicial, se ve que para quien persigue un objetivo politico, nada le detiene y menos los escrúpulos con la verdad. Cada vez me convenzo más de que Castilla y León va a seguir clamando en el desierto para que se le completen las infraestructuras pendientes y cada día veo más cercano una nueva reprogramación de las obras y proyectos como la que llevó a cabo José Blanco, que fue ministro de Fomento con Zapatero. Los argumentos en los que insiste el actual titular de la cartera parecen claros. Oscar Puente acaba de realizar una reflexión en voz alta sobre la alta velocidad ferroviaria, esa que costó décadas traer a la Comunidad: «¿Nos ha servido de algo a los castellanos y leoneses en términos de pérdida de población? De nada, Somos la Comunidad Autónoma que más población pierde de toda España», dijo. No esperemos, por tanto, que este ministro vava a enterrar más fondos en algo que en lo que no cree y mucho menos que lo haga en imposibles como el tren directo a Aranda o la autovía del Duero. Pero. por si le sirve el dato, le diría, ministro, que la provincia de Burgos lleva ganando población, segun el INE, desde que llegó el AVE. Incluso antes: y que lo sigue haciendo este año. Pero no creo, ni por asomo, que la alta velocidad haya tenido ni lo más mínimo que ver en ese aumento de población. Calidad de vida y trabajo, es lo que pide la gente y no palabrería.

# Condena a la manada ganadera que asaltó la Junta en Salamanca

CRIMENY CASTIGO. Las acciones tienen consecuencias en un Estado de Derecho. Nadie por muy cabreado o injustamente tratado que se sienta puede emprender el camino de la violencia para hacer valer sus opiniones. Eso fue sencillamente lo que hi zo aquella manada de agricultores, partícipes del colectivo Unión por la Ganadería, que no tuvo mejor ocurrencia para protestar contra la Junta que entrar a porrazos en la sede de la Junta en Salamanca. La Justicia a veces es lenta pero tenaz, cuando emprende un surco, como los bueyes del páramo, no lo deja sin acabar.

La Justicia ha llegado para esa manada, que para evitar penas mayores han pactado una condena de diez meses de prisión para ocho alborotadores y violentos que entraron destrozando todo en unas instalaciones que se sufragan con los impuestos de los ciudadanos. Una pena, que se antoja escasa, por delitos de desórdenes públicos, atentado, daños en bienes públicos y un total de diez delitos leves contra otros tantos policias que fueron desplegados para tratar de mantener el orden publico.

Además, los ocho deberán pagar de forma solidaria 19.500 euros en indemnizaciones y multas. Seguramente también una cuantía escasa ante el episodio de violencia y miedo que sem braron entre algunos funcionarios de la Delegación de la Junta, que sólo cumplian con su obligación en el desarrollo de sus funciones en materia ganadera. Punciones que establece el marco legal normativo y que de habérselo saltado como pretendía el colectivo ganadero les hubiese llevado a incurrir en prevaricación de libro.

La Justicia tiene que ser ecuánime, pero contundente y clara. Algunos líderes de aquella movilización pensaron que el asunto les iba a acabar saliendo gratis. No tendrán que entrar en prisión, al ser menor de dos años la condena y decretar su suspensión el juzgado. Pero a partir de ahora y, durante unos cuantos años, que midan mucho sus acciones, porque otra condena, por mínima que sea, acabará con cualquiera de ellos tras los barrotes de Topas, la cárcel salmantina. El derecho a protestar y hacer oir sus, seguramente justas reivindicaciones, no es compatible con arrasar con las personas y las cosas. Quienes les justificaron entonces desde atalayas políticas, hoy deberían someterse a la pena autoimpuesta de pedir perdón a los agentes lesionados y a los funcionarios que vivieron horas de miedo. Esto es la Ley y el Orden. Lo demás, bravuconadas de bocazas que se dedican a inspirar episodios de este calibre.

#### RODERA



### REGALADO

# Sucediendo a Raúl de la Hoz

El. CASO ES QUE **Mañueco**, habilidisimo carrilero orgánico, es imbatible generando incertidumbres. Especialmente dentro del PP. Es una forma de tener a la tropa en tension y alerta, que muchos si los dejas cinco minutos viven el mandato amodorrados. Y no lo decimos por el famoso, célebre y acertadísimo adelanto electoral que dejó con dos palmos de narices y sin poltronas a los okupas de Ciudadanos. Toca pasar pantalla. Ya tocaba después de un cuarto de siglo del joven **Raúl de la Hoz** en las Cortes, llamado ahora a menesteres europeos. Va a saber antes dónde está Bruselas, que dónde para Trabadelo. La incertidumbre está ahí. Pero no a la vuelta de la esquina. ¿Quién sucederá al soldado De la Hoz? La decisión a la vuelta de la esquina del verano. El caso es que el asunto ha suscitado hormigueo, por diversos motivos, entre miembros y miembras del gobierno. Las quinielas acechan en los mentideros. El

caso es que el que quiere bajarse del ejecutivo para suplir a De la Hoz en plácido escaño de portavocia parlamentaria lo tiene improbable, por no decir imposible. Y los que temen ser purgados del consejo de gobierno de los jueves solo pueden albergar el temor de sus propias insegundades. En ambos casos, la causa radica en el carácter templado y sosega do del tider de los populares. No es dado a arrebatos. Suele sufrir uno cada 25 años, y el de este cuarto de siglo ocurrió en diciembre de 2021 con el anticipo electoral. Anticipo y finiquito en la misma factura para los traidores en ciemes de Cs. A un año, y gobernando con unos socios que se empezarán a hacer incórnodos pero no prescindibles, porque es su naturaleza, reformar gobierno en la recta final del mandato no entra en los parámetros de quien certifica la solidez de una legislatura íntegra, y completa, y con el acierto de un equipo. Pero es cierto que Mañueco es un bribón amagando y no dando. Dicho lo cual ni el mar de plácido va a aliviar a algunos. Hagan sus apuestas.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN. MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

## HERALDO-DIARIO DE SORIA EL⊕MUNDO

EDITORA DE PRENSA SORIANA

ADRIANA LUBARI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL. PARLO R. LAGO

GERENTE: JOSE ANTONIO ARIAS PEUD VILLAUBA

REDACTORES JEFE: Victor Fermin Moreno v Pitar Pérez JEFES DE SECCIÓN.
Milagnos Hervada (Local)
Felia Tello (Deportes)
José Ignacio Ruix (Maquetación y
diseño)

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

I IMPRIME Henned Print
Poligoro San Miguel, Sector 4
Calle Albert Einstein, 44
50830 Villanueva de Gallego
(Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL. 50-33 - 3006

# Los baches del Almazán-Medinaceli limitan la velocidad a 70 por hora

• Hace menos de una década que se completó el trayecto por autovía entre Soria y Madrid • Latorre avanza que en el mes de junio ya se procederá a ejecutar una intervención de emergencia en la vía

#### JOSÉ SOSA SORIA

La relación de Soria con las autovias es complicada. Con la eterna promesa de la A-11 aún por cumplir. y con la esperanza de que comience en breve la continuación de la A-15, el único tramo 'completo' de autovia de la provincia es el que une la capital con Madrid. Inaugurado por completo hace algo menos de una década la infraestructura ya requiere de actuaciones importantes por el estado que presenta, jalonada por numerosos baches. Es to ha provocado que los usuarios de la A-15 sufren como la velocidad máxima permitida una vez que pasan Almazán, y hasta llegar a Medinaceli, se reduce de los 120 kilómetros hora correspondientes a las vias de alta capacidad a 70, es decir, a menor velocidad que las vías convencionales.

Ya desde hace varios meses los usuarios de la vía se quejaban del estado de la vía y los numerosos baches del terreno. El propio sub delegado del Gobierno, Miguel La torre, desvelaba hace poco más de un mes que la A-15 iba a ser objeto de una actuación integral «a medio plazo». La situación no obstante ha requerido de una actuación más ágil y la previsión es que este mismo verano ya se actúe sobre los casi 50 kilómetros que separan la villa adnamantina y Medinaceli. Cabe insistir que el último tramo de esta autovia se inauguró el 30 de marzo de 2015, es decir, no han llegado a cumplirse sus diez años de vigencia, siendo además que esta no será la primera intervención para corregir baches en la citada autovía.

La actuación se está terminando de perfilar y la previsión es que Carreteras efectúe una «actuación de emergencia» centrada en la mitigación de todas las zonas de baches que hay entre Almazán y Medinaceli. La limitación de velocidad se impuso hace unos días y se irá retirando en función del avance de los trabajos. La previsión es que las obras puedan comenzar en el mes de junio.

Las limitaciones de velocidad no afectan a los casi 50 kilómetros del trayecto, sino a las numerosas zonas de baches que hay en el recorrido. También se ha limitado el pa so de camiones a los que se desvía hacia la CL-101. Latorre lamentó que «no es la primera vez» que tiene que actuar sobre un trayecto en el que el problema parece localizar-se en el terreno sobre el que se construyó la autovía. «Todos esos ba ches que hay se tienen que tapar, esta vía es el eje de comunicación



Carteles a ambos lados de la autovía después de Almazán anunciando la reducción y los baches. MARIO TEJEDOR

con Madrid», recalcó el subdelegado.

Las actuaciones de este verano repararán las situación «puntuales» que hay en todo el recorrido con previsión de que a medio ·lar go plazo se haga «una evaluación y un análisis» del trayecto para «analizar todo el terreno y ver qué posibles soluciones se pueden adaptar».

Aunque la autovía a Madrid fue planificada, como tantas obras en Soria, en la década de los noventa, la construcción se demoró casi dos décadas. El trayecto que une Soria con la A-2 – Madrid-Zaragoza-Barcelona – se construyó con la llegada del siglo XX. Los diferentes tramos sorianos se inauguraron entre los años 2008 y 2015. El último de los tramos fue el que unió Medinaceli con la A-2.

### **OBRAS EN LA A-15**

Presumiblemente, las obras de reparación en el tramo Almazán-Medinaceli coincidieron en el tiempo con la reanudación de las obras de construcción de la Autovía de Navarra (A-15) en la parte restante del trayecto, es decir, el que unirá Soria con Navarra. Tal y como ha informado hace semanas este medio, la intervención comenzará con el tramo Fuensaúco-Villar del Rio ad judicado hace semanas por prácticamente 100 millones de euros y un plazo de ejecución de casi 5 años.



Indicaciones para el desvio de camiones por el estado de la vía. M. TEJEDOR

El inicio de las obras está previsto para los próximos días, según fuentes oficiales.

La continuación de la A-15 consta de cuatro tramos que transcurren por la provincia de Soria y que enlazan desde Los Rabanos hasta el límite con Navarra -el último de los tramos toca la provincia de Zaragoza—. Cabe recordar que hay un tramo ya en servicio, la variante de Ágreda, con casi 20 años de actividad. El recorrido se completa con otros dos tramos que atraviesan Navarra para conectar con la AP-68 en Tudela. Estos dos tramos deben ser construidos por el Gobierno foral de Navarra.

## REGRESA EL TRÁFICO LIGERO A LA VARIANTE

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible procedió a restituir al tráfico ligero de la variante de Los Royales de Soria tras su cierre por las obras de reparación en un viaducto sobre el río Golmayo, ubicado en el kilómetro 9,354 de la SO-20, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Tras detectarse un deterioro de la estructura el lunes por la mañana, el Ministerio optó por cortar el tráfico de la Variante Oeste de la ciudad de Soria, también conocida Variante de Los Royales, para acometer trabajos de refuerzo del viaducto.

Estos trabajos permiten restituir, desde las 11.00 horas de hoy, el tráfico ligero por la estructura con paso alternativo para cada sentido de circulación mientras se finalizan los trabajos de reparación. Estos vehículos también podrán disponer como itinerario alternativo las travesías de la ciudad de Soria (C/Madrid, Eduardo Saavedra y Avenida de Valladolid), para continuar el destino que tuvieran fljado.

Para el tráfico de vehículos pesados el corte de la carretera al tráfico en todo el tramo de la Variante Oeste hasta la finalización de los trabajos. Por ello, seguirán habilitados los correspondientes itinerarios alternativos. Se señalizarán a partir de la glorieta del Caballo Blanco y también en Almazán y Ágreda.

En el Caballo Blanco se dirigirá al tráfico para que, por ejemplo, continuando por la A-11 y por la N-110, pueda seguir camino a Madrid. También se desviará el tráfico por la CL-101 en dirección norte y este y la CL-116 en dirección norte y oeste. En Ágreda, se indicará también el corte de la variante Oeste de Soria para que utilicen la CL-101 en dirección a Madrid. Estos itinerarios se irán modificando a medida que vayan avanzando las obras.

# Los jurados estiman una pérdida del 15% de entrada de sorianos en fiestas

Los alcaldes de barrio lucirán en el Desencajonamiento y el Lavalenguas unas camisetas en las que animarán a los vecinos indecisos a que den el 'sí' a los sanjuanes

VERÓNICA REGLERO SORIA Los jurados de San Juan 2024 van a lanzar una campaña para que la gente entre en fiestas ya que los nú meros de vecinos inscritos han bajado en torno a un 15% respecto al año pasado, cuando la reestructuración de las cuadrillas fue un he-

El portavoz y alcalde de San Mi guel, David Romera, asegura que «la idea que tenemos es que los jurados y los secretarios iuzcamos los días del Desencajonamiento y del Lavalenguas unas camisetas especiales animando a los vecinos indecisos a que se animen a entrar en fiestas. El eslogan aún no está decidido. Hay varias opciones sobre la mesa que tenemos que decidir».

Romera espera que estos días previos de San Juan sean el empujón definitivo para que los dudosos se decidan a dar el paso y apuntarse a la cuadrilla. «Oficialmente la Compra sería el último día para apuntarse ya que tenemos que tener tiempo para encargar los sobres con el pañuelo, los vales de las tajadas...». Sin embargo, continúa el alcalde de barrio de San Miguel. otros jurados nos han comentado que hasta el mismo Viernes de To ros hay algún vecino que se anima y te dice que lo apuntes». Y añadió, «también nos han comentado ju-



Jurados de las fiestas de San Juan de este año. J.M. LOSTAU

Romera: «Algunos dicen que no son de Soria o que no estarán en fiestas» rados anteriores que después del Lavalenguas, sobre todo, se produce el último arreón importante de gente indecisa que finalmente decide decir 'si' a las fiestas». Por este motivo, todavía hay tiempo y el portavoz espera «que esta situación también se repita este año y estemos manejando números de

vecinos similares al año pasado o, incluso, superiores». Respecto a los motivos, «hay de todo, desde gente que te abre abajo el telefonillo y luego no te abre la puerta de casa; otros que te dicen que no van a es tar; otros que te dicen que no son de Soria, otros que te dicen que su religión no les deja...», lamenta.

# Toriles del Sol presenta los documentos para hacerse con la gestión de los festejos taurinos

Visto bueno municipal a la adjudicación a la firma que oferta a Cayetano y Rubén Sanz

### J.A.C. SORIA

Toriles del Sol, la empresa mejor valorada por la Mesa de Contratación de cara a la organización de los festejos taurinos, cumplió con los requisitos y se hace con la adjudicación del coso. La empresa entregó la documentación requerida por el órgano de contratación, expresaron fuentes municipales, y ya tiene el visto bueno de adjudica ción. La empresa tenía diez días hábiles para atender este trámite, después de que la Mesa precedente se reuniera y así lo acordara el pasado 20 de mayo.

Según consta en el acta de la Me sa, la propuesta de Toriles del Sol de cara a San Juan es la siguiente: Para el Miércoles El Pregón, festejo para rejoneadores, con Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens; el Sábado Agés el cartel está com puesto por Cayetano, Miguel Ángel Perera y Juan Ortega; Manzanares, Sebastián Castella y el soriano Rubén Sanz, el Domingo de Calderas. El planteamiento técnico de la empresa obtuvo la mayor puntuación, 15,25, mientras que su propuesta económica quedaba en 88.000 euros.

La primera cita de la empresa con el público tiene que ser este sábado, con el Desencajonamien to. Y es que a la adjudicataria com pete el suministro y desembarco de las 12 reses y los dos sobreros que se lidiarán el Viernes de Toros. Así lo establece el pliego.

La adjudicación se ha demora do un tanto, debido a que al con curso se presentó una oferta económica anormalmente baja y hubo que ofrecer la debida garantía al licitador para que la justificara.

Feria Toro era la empresa implicada, con 60,000 euros de canon. Además de los 88.000 euros de Toriles del Sol concurrían en el as-



Desencajonamiento de los novillos del Viernes de Toros. MARIO TEJEDOR

pecto económico los 90.000 de Emiliiva Espectáculos; los 97.000 de Tauro Luján; los 99.000 de Ig nacio Ríos; y los 93.170 de Taurina de Buendia.

Finalmente, la demora única-

mente sirvió para cumplir con las garantías de contratación, ya que Feria Toro no aportó explicación alguna sobre su postura moneta ria, lo que determinó su exclusión del procedimiento.

# La Junta de Seguridad aborda el día de la llegada de los novillos

#### HOROA

La Junta Local de Seguridad, que copresiden el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, y el alcalde, Carlos Martinez Mínguez, abordo la coordinación del dispositivo de los festejos sanjuaneros más cercanos, con la vista puesta especialmente en el Desencajonamiento del sábado. Se trata de jornadas que aglutinan a multitudes y exigen des plazamientos al monte Valonsadero. El dispositivo para velar por la seguridad el 9 de junio, dia de las elecciones al Parlamento Europeo, también estuvo sobre la mesa.

La Junta de Seguridad valo ró muy positivamente que cada vez se use más el transporte público para desplazarse a 
Valonsadero en detrimento de 
los vehículos particulares. Por 
este motivo, se va a seguir reforzando el servicio de autobuses, el número de conductores 
y se ampliarán, alguno de los 
días, los horarios.

También se hizo un llamamien to a la ciudadanía para que utili ce el transporte público y para que, los que decidan ir andando, lo hagan por espacios seguros como es el carril bici. Se aumenta rá la iluminación artificial de es tavía verde para potenciar su uso.

En la carretera se instalarán conos que agilicen la circulación. En este sentido, se pidió a la ciudadanía el máximosres peto a las indicaciones de los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil y el respeto a las normas básicas de seguridad vial, incluida el no conducir si se ha bebido alco hol o aparcar en zonas que en torpezcan el paso de otros vehí culos o impidan líneas de evacuación. La Guardia Civil de Soria se reforzará durante los días en los que suele haber mayor aglomeración con unidades de seguridad ciudadana de las comandancias de Segovia y Valladolid. En esta ocasión, y por primera vez, el puesto de mando de la Guardia Civil se insta lará en la propia pradera.

Además, como cada año, se ha hizo hincaplé en que las personas que se desplacen en ciclomotor usen el casco. Volverá a funcionar el servicio de guar dacascos. Por su parte, la Policía Nacional pondrá a todos sus efectivos a disposición del normal desarrollo de las fiestas dentro de la ciudad.

Tras el Desencajonamiento del sábado, la próxima cita en el monte será el Lavalenguas del sábado 8.

# Lucas: «Se está haciendo una gran labor contra el acoso escolar»

La consejera llama al Ministerio a tomar medidas fuera de las aulas

VÍCTOR E MORENO SORIA

El delegado policial de Participación Ciudadana había alertado este mar tes a través de Heraldo Diario de Soriala preocupación «Institucional» por la escalada de casos de acoso escolar entremenores, derivada del uso de las redes sociales y del teléfono móvil. La consejera de Educación, la soriana Rocio Lucas, que este miércoles ha participado en la entrega de premios del concurso ¿Qué es Numancia para ti?, ha sido interrogada por esta cuestión, y ha señalado que «cuando hablamos de acoso escolar esta mos hablando de lo que se produce dentro de las aulas. Todos los alumnos son escolares pero hay que distinguir bien el acoso que se produce dentro o fuera de la saulas, que porque sean escolares no es acoso escolar en el ámbito educativo».

Lucas ha añadido que «estamos vigilantes y cuidadosos y en los últimos años se han dado pasos para que el acoso escolar, el que se pueda producir en las aulas, sea tendente a cero. En los últimos años, con la figura del coordinador de convivencia, de los mediadores, con la acción preventiva, el acoso escolar en la provincia de Soria y en la Comunidad Autónoma está en niveles por debajo de Ja pón. En el último informe Pisa, en acoso escolar, estábamos muy bien posicionados con respecto a otras Comunidades Autónomas».

La consejera también se ha referido al último informe del coordinador del Observatorio de la Convivencia, que señalaba que en Castilla y León «había 54 casos de acoso escolar, 8 de ellos en Soria, y de ciberacoso 35, en Soria 1, lo que supone el 0,02 de todo el alumnado que puede ser susceptible de que esté en el ámbito escolar».

En cuanto a las acciones que se están llevando a cabo para que los casos de acoso escolar sean tendentes acero, Lucas ha manifestado que «una de ellas es la figura del mediador en elámbito educativo, formando alumnos para que medien en conflictos y sean proactivos». En la provincia de Soria este último año se ha formado a 129 alumnos y a 59 profesores con 11.000 euros para que lleven a cabo este tipo de acciones.

«Desde el ámbito escolar y por lo que compete a la Consejería, las ac tuaciones de prevención y corrección están dando sus frutos», ha apostilla do la consejera. «Es una labor de todos fuera del ámbito educativo que tenemos que corregir y evitar que ese uso de dispositivos digitales no con lleve actuaciones que pongan en peligro al propio alumnado, porque to-



Entrega de los premios de '¿Qué es Numancia para tí? en el Ceip Numancia. CIRILO VARGAS GAMBOA

dos son alumnos, pero hay que distinguir en el ámbito escolar y fuera del ámbito escolar. Queremos mandar un mensaje de que el ámbito educativo está muy bien atendido, los profesionales de la educacion estan haciendo una gran labor para esa prevención y corrección del acoso escolar, y es bueno que se conciencie de que es necesario atender esa situación de los niños y niñas cuando están fuera del ámbito escolar con el uso de dispositivos digitales, labor que desde el Mi nisterio y el Gobierno tendrán que to mar medidas con las grandes compafiias que trabajan en programas para que haya elementos correctivos fuera del ámbito escolar».

## MARICHALAR: «NUMANCIA ES EL SÍMBOLO SUPREMO DE LA LIBERTAD»

La Diputación de Soria editará un libro que recogerá los trabajos ganadores del concurso ¿Qué es Numancia para ti?, impulsado por el Foro Soria za para el Desarrollo Sostenible, segun anunció el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano. Serrano

y la consejera de Educación, Rocío Lucas, junto al presidente del Foro, Amalio de Marichalax, participaron en la entrega de los premios de este concurso que llega a su sexta edición en el Colegio Público Numancia de la capital soriana. Lucas subrayó el «gran éxito» de participación en esta convocatoria, ya que fueron más de 400 los trabajos presentados de 13 centros educativos de la provincia de Soria. «Es muy importante conocer nuestro pasado y analizario para ver qué futuro nos espera», resaltó.

Por su parte, Amalio de Marichalaz, resaltó la importancia de sacar a la luz los mensajes que encierra la historia de la ciudad celtibera y romana porque benefician al conjunto de la sociedad, «Este sexto concurso significa que nuestros escolares nos enseñan los verdaderos valores que supone Numancia porque la sociedad necesita encontrarse con el honor la dignidad, la verdad, la honestidad, valores que vertebran nuestra civilización» destacó. Asimismo, recordó que Numancia es símbolo «supremo» de libertad.



# **SORIA**

# FOES celebra su gala con el premio CEOE para el empresario Isla

Bioeléctrica de Garray, Gil Jiménez, Rubén Torre y Miranda, los reconocidos

SORIA

Tres empresarios y dos empresas de la provincia son los protagonistas de la Gala del XXX aniversano de los Premios FOES. José Isla Orte recibirá el Premio FOES Empresario Soriano 2023 y Premio CEOE Castilla y León 2023 en un acto que concitará al empresa nado soriano en lo que viene siendo tradicionalmente un homenaje a los generadores de empleo y riqueza de la provincia.

Los galardones, concedidos por unanimidad por el Comité Ejecutivo de FOES, reconocen, también, a Bioelec trica de Garray-ENSO con el Premio FOES Empresa Soriana 2023, a Rodolfo Gil Jiménez con el Premio FOES Empresano Soriano en el Exterior 2023 y a Rubén Torre González con el Premio FOES Joven Empresario So riano 2023, La Mención Especial FOES 2023 la recibirá Panadería Miranda, por su centenaria trayectoria.

José Isla Orte, al frente de Electricidad Isla, ha ido transformando su em presa para dar respuesta a las in novaciones tecnológicas que ha ex perimentado la sociedad en los últimos 44 años, que son los que lleva al frente de su empresa. Calidad, confianza y fidelidad son algunas de las máximas empresariales del Premio FOES Empresario Sonano 2023 y Premio CEOE Castilla y León, que apuesta por el crecimiento sostenido y sostenible y por el «orden y sentido co mún» como herramientas imprescindibles para acometer su trabajo.

La planta Bioeléctrica de Garray operada por ENSO, que recibe el Premio FOES Empresa Soriana 2023 es la primera central de biomasa en ser ad mitida por Red Eléctrica Española en la Banda de Regulación (centrales que ayudan a regular el sistema eléctrico), es considerada parte de las centrales críticas o estratégicas del sistema. Compromiso, integridad, transparencia, innovación y sostenibi lidad son los valores que guían este proyecto industrial comprometido con la transición efectiva hacia un modelo económico ambientalmente sostenible a través de la biomasa y otras fuentes de energía renovable, desa mollando y potenciando esquemas de economía circular.

Con antecedentes familiares en San Andrés de Soria (su abuelo, Lucas Gil, emigró a finales del siglo XIX), Rodol fo Gil Jiménez lleva escrito en el ADN la Iniciativa empresarial. En 2006 funda Agro Orchids, que hoy es una de las mayores empresas exportadoras de orquideas de Costa Rica. Casi medio centenar de empleados satis facen las necesidades del mercado es-



José Isla recibirá el premio de mejor empresario soriano de 2023. MARIO TEJEDOR

tadounidense, latinoamericano y caribeño además de abastecer la demanda del mercado costarricense. Innovación, respeto al medio natural y la responsabilidad social corporativa sonlos tres ejes del trabajo del premiado.

El Premio FOES Joven Empresario 2023 recae sobre Rubén Torre González, un valiente inversor que ha apostado por su tierra, creando empleo en ella y consiguiendo filar población. El 'abejaruco' inició su primer proyecto en 2011, la Casa Rural El Viejo Pozo, para, tras la jubilación de su padre, comenzar a explotar también, esta vez con su familia, la estación de servicio de Abejar junto con la cafetería y la tienda del complejo. Su última inversion, Avícola Fuentesolana, le ha hecho saltar del sector Servicios al sec tot Primario.

La Panadería Miranda, en Arcos de

El premio empresario soriano suma 44 años en su firma

## La cita tiene lugar hoy en la Tirso de Molina a partir de las 19.00 horas

Jalón, regentada por Mayte Miranda y Antonio Gamboa, es la Mención Especial FOES 2023. El negocio, abierto hace ya un siglo, es mucho más que un pequeño comercio. Desde él, sus dueños abastecen a los vecinos arcobrigenses y a los habitantes de u pue blos, recorriendo para ello hasta 700 kilómetros a la semana en un serví cio insustituible en el medio rural.

Los premiados recibirán el reconoclimiento de la familia empresaria) en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria este jueves día 30 de mayo a las 19.00 horas, en un acto presentado por Fede de Juan.

El popular maestro de ceremonias se inició en radio con Concha García Campoy en 2004 y saltó a la fama con el programa 'Lo más plus' de Canal+donde protagonizaba una sección de humor junto a Maximo Pradera. Pre mio Protagonistas, Antena de Oro y Micrófono de Oro, Federico de Juan posee una gran experiencia como comunicador y colabora habitualmente en los especiales de Fin de Año con José Mota en TVE como imitador y guionista.



Centro de Reconocimiento Médico

PERMISOS DE CONDUCIR
Y OTROS RECONOCIMIENTOS

Lunes a Viernes: Mañanas de 09:30 a 13:30 horas. Tardes de 16:30 a 18:30 horas. Julio y Agosto: Horario de mañone

C/ Santo Domingo de Silos, 1. Soria Registro Sanitario JCYL 42-C2510-0001 Registro DGT SO-0001

Agreda: miércoles, de 16:00 a 19:30 horas Registro sanitario 42-C2510-0003 Cita previa: 975 212 641 crmsoria@cruzroja.es

EL@MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA SUS ANUNCIOS

975 21 20 63

BREVES

# Adjudicada la ejecución de la cubierta de la Brif de Lubia

El Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico adjudicó el contrato de ejecución de la cubierta, asllamiento y remates, para la obra de construcción de la nueva base de la brigada de refuerzo de incendios forestales (BRIF) de Lubia por 102-806 euros, cuyo plazo de ejecución es de cinco meses. La construcción de estanueva base cuenta con un presupuesto total que supera los cuatro millones de euros. La construye el Ministerio a través de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. El nuevo edificio para la base de incendios de la brigada forestal de Lubia se levanta en las inmediaciones del lugar que ocupa la actual base.



«INMIGRACIÓN ORDENADA». El PP de Soria aboga por una inmigración legal, ordenada, integrada y vinculada a un empleo, según defendió durante un encuentro con varias acociaciones en San Prudencia.

# La JOSS abre proceso de matrícula para nuevos alumnos

SOUR

La Escuela de Música Enclave Musical de la JOSS abre proceso de matrícula para nuevo alumnado (sin límites de edad) desde el dia 3 de junio a las 10 horas hasta el 18 de junio a las 20h. Sólo es necesa 110 rellenar un formulario disponible de la propia JOSS.

La Escuela Enclave Musical comenzó hace II años a impartir clases de musica cubriendo una ne cesidad cultural que había en la provincia de Soria. A día de hoy son más de 500 los alumnos y alumnas que cursan diferentes estudios en la misma. 18 profesionales de la música imparten clases de trom bón, canto, dulzaina, piano, percu sión, trompeta, saxofón o guitarra eléctrica, entre otros.



Finca de trigo en la provincia. MARIO TEJEDOR

# Facilitar los datos de la PAC para detectar errores

La Junta cruzará para las declaraciones y evitar también reducciones en los pagos

SORIA

La Junta de Castilla y León facilita rá a los agricultores y ganaderos el resultado del control preliminar sobre las parcelas declaradas en el marco de las ayudas PAC 2024, un con trol que llevará a cabo la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural los próximos 1 y 2 de junio de 2024 y permitirá detectar errores en los datos declarados, ofreciendo la oportunidad de corregirlos sin reducción en los pagos.

Se trata de mejorar la información y evitar posibles errores en la cumplimentación de la solicitud única de ayudas PAC 2024 con esta actuación que permitirá poner a disposición de los agricultores y ganaderos los errores detectados en los datos de las parcelas incluidas en su solicitud.

Y es que las ayudas PAC (Política Agricola Común) son un pilar fun damental para la agricultura y la ga nadería en España, proporcionando apoyo financiero esencial para los agricultores y ganaderos. En el año 2024, se espera que las ayudas PAC continúen desempeñando un papel crucial en el desarrollo rural y en la sostenibilidad de las explotaciones agricolas.

El control preliminar se llevará a cabo utilizando la información gráfica disponible hasta el 31 de mayo de 2024. Mediante este proceso in formático de cruce de datos con las bases oficiales de referencia se detectan errores como: solapes del terreno en las delimitaciones gráficas de las parcelas agrícolas, declaraciones de superficies que exceden de la superficie oficial o posibles dobles declaraciones sobre una mis-

ma parcela por más de un agricul tor. Lo realmente importante del proceso es la posibilidad que se ofrece a los solicitantes de revisar su declaración y, en su caso, corregir los errores, dentro del plazo de modificación de las solicitudes (15 de junio) y, de esta forma, evitar las reducciones en los pagos.

Se trata de una medida que puede tener un impacto significativo en la gestión de las ayudas PAC por par te de los agricultores y ganaderos. La detección temprana y corrección de errores no solo garantiza la precisión en la distribución de las ayudas, sino que también proporciona una mayor tranquilidad a los soli citantes, sabiendo que sus declara ciones son correctas y completas.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural señala
la importancia de revisar los datos
de la solicitud y de los posibles errores detectados, la colaboración de
los agricultores y ganaderos en estas fases iniciales del procedimiento. Así, se permitirá a la Administración ejecutar el resto de controles y procedimientos con más ga
rantía y ayudara a evitar retrasos en
los pagos de los anticipos, previstos para mediados del próximo mes
de octubre.

Además, recomienda a los agricultores y ganaderos que aún no han presentado su solicitud, que lo ha gan en los próximos días. A pesar de la supresión de la penalización por presentación tardía, presentar las solicitudes cuanto antes permitirá que la Administración autonómica facilite la información sobre posibles errores y su corrección antes del final del plazo.

| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                   | Semana<br>antenor                                                                                                       | Variación                                  | Semana<br>actual                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Frigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                               | 217                                                                                                                     | 5                                          | 222                                                          |
| Cebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                  | 205                                                                                                                     | 5                                          | 210                                                          |
| Centena Con Region.                                                                                                                                                                                                                                  | 197                                                                                                                     | 3                                          | 200                                                          |
| Girasol                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | -                                          |                                                              |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                       | Semana                                                                                                                  | Verente                                    | Semana                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | anterior                                                                                                                | Variación                                  | actual                                                       |
| Trigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                               | 227                                                                                                                     | •                                          | 231                                                          |
| Cebada de 62 kg/Hl.<br>Centeno                                                                                                                                                                                                                       | 213                                                                                                                     |                                            | 213                                                          |
| Girasol                                                                                                                                                                                                                                              | 344                                                                                                                     |                                            | 344                                                          |
| ON 9201                                                                                                                                                                                                                                              | 011                                                                                                                     |                                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | GANADO VACI                                                                                                             | JNO                                        |                                                              |
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                   | Semana                                                                                                                  |                                            | Semana                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | anterior                                                                                                                | Variación                                  | actual                                                       |
| Añojos Extra 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                       | •                                          |                                                              |
| Añojos Primera 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         | •                                          |                                                              |
| Añojos Segunda 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                       | -                                          | -                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                            |                                                              |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                       | Semana                                                                                                                  |                                            | Semana                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | anterior                                                                                                                | Variación                                  | actual                                                       |
| Añojos Extra menos 280 kilos                                                                                                                                                                                                                         | 5,65                                                                                                                    | -                                          | 5,65                                                         |
| Añojos Primera 281-320 kilos                                                                                                                                                                                                                         | 5,47                                                                                                                    | •                                          | 5,47                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | GANADO OVI                                                                                                              | NU                                         |                                                              |
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                   | Semana                                                                                                                  |                                            |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Semana<br>anterior                                                                                                      | Variación                                  | actual                                                       |
| Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                                                                                           | Semana                                                                                                                  |                                            | actual                                                       |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                            | Semana<br>anterior<br>6,55                                                                                              | Variación                                  | actual<br>6,55                                               |
| Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                                                                                           | Semana<br>anterior                                                                                                      | Variación                                  | actual<br>6,55                                               |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos<br>Cordero grande 23-25 kilos                                                                                                                                                              | Semana<br>anterior<br>6,55<br>4,59                                                                                      | Variación                                  | 6,55<br>4,59                                                 |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                            | Semana<br>anterior<br>6,55                                                                                              | Variación                                  | 6,55<br>4,59<br>Semana                                       |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos<br>Cordero grande 23-25 kilos<br>LONJA DEL EGRO                                                                                                                                            | Semana<br>anterior<br>6,55<br>4,59<br>Semana                                                                            | Variación<br>-<br>-                        | 6,55<br>4,59<br>Semana<br>actual                             |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos LONJA DEL EURO Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                          | Semana<br>anterior<br>6,55<br>4,59<br>Semana<br>anterior                                                                | Variación                                  | 6,55<br>4,59<br>Semana<br>actual                             |
| Cordero lechal 10-12 kilos<br>Cordero pascual 12-15 kilos<br>Cordero grande 23-25 kilos<br>LONJA DEL EGRO                                                                                                                                            | Semana<br>anterior<br>6,55<br>4,59<br>Semana<br>anterior                                                                | Variación                                  | Semana<br>actual<br>6,55<br>4,59<br>Semana<br>actual<br>5,96 |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EURO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                            | Semana<br>anterior<br>6,55<br>4,59<br>Semana<br>anterior<br>5,86                                                        | Variación Variación 0,10                   | Semana<br>actual                                             |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EURO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                            | Semana anterior  6,55  4,59  Semana anterior  5,86  4,66                                                                | Variación Variación 0,10                   | Semana<br>actual<br>5,96                                     |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EURO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                            | Semana anterior 6,55 4,59 Semana anterior 5,86 4,66 GANADO PORO Semana                                                  | Variación Variación 0,10                   | Semana Semana                                                |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EURO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA                                             | Semana anterior  6,55  4,59  Semana anterior  5,86  4,66  GANADO PORO Semana anterior                                   | Variación Variación 0,10                   | Semana<br>actual<br>Semana<br>actual                         |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EURO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA                                             | Semana anterior  6,55  4,59  Semana anterior  5,86  4,66  GANADO PORO Semana anterior  1,80                             | Variación Variación 0,10                   | Semana actual Semana actual 1,80                             |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso • 120 kgs.                    | Semana anterior  6,55  4,59  Semana anterior  5,86  4,66  GANADO PORO Semana anterior                                   | Variación Variación 0,10                   | Semana actual Semana actual 1,80                             |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EURO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA                                             | Semana anterior  6,55  4,59  Semana anterior  5,86  4,66  GANADO PORO Semana anterior  1,80                             | Variación Variación 0,10                   | Semana actual Semana actual 1,80                             |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EURO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso •120 kgs. Lechones de 20 kgs. | Semana anterior  6,55  4,59  Semana anterior  5,86  4,66  GANADO PORO Semana anterior  1,80 2,01  Semana                | Variación  Variación  Variación  Variación | Semana actual 1,80 2,01 Semana                               |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso • 120 kgs.                    | Semana anterior  6,55  4,59  Semana anterior  5,86  4,66  GANADO PORO Semana anterior  1,80 2,01                        | Variación Variación 0,10                   | Semana<br>actual                                             |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EURO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso •120 kgs. Lechones de 20 kgs. | Semana anterior  6,55  4,59  Semana anterior  5,86  4,66  GANADO PORO Semana anterior  1,80 2,01  Semana anterior  1,80 | Variación  Variación  Variación  Variación | Semana actual 1,80 2,01 Semana actual                        |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EGRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso •120 kgs. Lechones de 20 kgs. | Semana anterior  6,55  4,59  Semana anterior  5,86  - 4,66  GANADO PORO Semana anterior  1,80 2,01 - Semana anterior    | Variación  Variación  Variación  Variación | Semana actual 1,80 2,01 Semana                               |



# **PROVINCIA**

# Luz verde a la autorización ambiental a la granja de Narros

• Se dedicará al cebo de cerdos con una capacidad para 7.200 cabezas • La permuta de unos terrenos para la construcción de la explotación, pendiente del Supremo

N. F. SORIA

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha concedido la autorización ambiental para una granja de 7.200 cabezas de porcino en Narros, promovida por la mercantil Agroganadera Sierra del Almuerzo, como publicó ayer el Boletín Oficial de la Castilla y León.

Esta granja estará destinada al cebo de lechones entre 20 y 120 kilos y estará ubicada en la parcela 124, del polígono 1 de esta pobla ción. Para ello, según recoge el pro yecto, se construirán 8 naves de cebo, balsas para el purín y 16 silos de pienso, con capacidad cada uno de 18 toneladas. Además, como instalaciones auxiliares se incluyen na ves para almacenes, muelle de car ga y placas fotovoltaicas.

Los consumos previstos cuando

la granja esté en marcha serán de 20.373 metros cúbicos de agua y de 6.000 toneladas de pienso al año. En cuanto a los residuos estimados se elevan a 150 kilos, mientras que el número de cadáveres previstos a retirar al año es de 554, todo el trabajo se realizará por un gestor autorizado.

La permuta de unos terrenos, entre el Ayuntamiento y particulares, para la construcción de esta granja se encuentra judicializada y pendiente de un sentencia del Tri bunal Supremo.

El proyecto, que comenzó a tramitarse en 2020, suscitó una fuerte oposición por parte de una treintena de vecinos y propietarios de segundas residencias de Narros, que se quejaron de los trámites admi nistrativos realizados por el Ayuntamiento para permutar unos terrenos municipales con otros para la construcción de la granja. Además, expresaron su malestar por las grandes dimensiones de la misma y su proximidad al casco urbano.

Los vecinos solicitaron al Ayuntamiento la nulidad del decreto de Alcaldía por el que se autorizó la citada permuta de fincas, pero el Ayuntamiento desestimó esta so licitud y ratificó el decreto en un pleno, entonces los reclamantes presentaron una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso de So ría.

Inicialmente una setencia del Juzgado de lo Contencioso de Soria dio la razón a los demandantes y anuló el decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Narros por el que se autorizó la permuta de terrenos municipales con otra finca, propie dad de particulares, para edificar

la granja de cerdos. En la sentencia, el juez consideró que no estaba justificada la necesidad de dicha per muta

El Ayuntamiento recurrió a la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que estimó el recurso del Consistorio y también el presentado por la mercantil Agroganadera Sierra del Almuerzo S.L. Así el TSJ dictó otra sentencia con la que revocó la del Juzgado de Soria, considerando que las resoluciones administrativas adoptadas para la citada permuta de terreno se realizaron «ajustadas a derecho», según recoge el fallo al que tenido acceso este periódico. Contra esta sentencia se ha presentado recur so ante la sala de lo Contencioso Administratico del Tribunal Supremo, según fuentes judiciales.



Un momento del pregón con el que arrancan las fiestas de Ágreda. MARIO TEJEDOR

# Ágreda se adentra en las fiestas de los Milagros en las que espera la visita de cientos de peregrinos

N. F. SORL

Ágreda se dispone a vivir cuatro intensos dias de fiesta en honor de la Virgen de los Milagros que arranca ron ayer con el pregón del agredeño Alberto Sainz, presidente del grupo de Seguros Anagan.

El pregonero ensalzó el espíritu «acogedor» de Ágreda que demues tra, precisamente, estos días al aco ger ac ientos de peregrinos por la devoción que se profesa a la patrona de la localidad desde pueblos próxímos de Aragón, La Rioja y Navarra.

El pregonero aseguró que este año toda su familia, también muy ligada a la población soriana, vivirá de una manera muy especial estas fiestas. Su hija, Leyre Sainz Rodrigo, es una de las damas que junto a Naomi Omeñaca Martinez y Yaiza Val Cantón, dama y reina, respectivamente, presenciaron el pregón des-

de el balcón del Ayuntamiento de Ágreda.

Las fiestas de los Milagros se en cuentran impregnadas de religios: dad y de devoción a la Virgen que es profesada por los 17 pueblos que forman parte de la concordia de la Virgen y que acudirán el sábado a la romería, con misa en la Basílica, y procesión por las calles de la localidad.

Otro de los momentos que los agredeños viven con especial fervor es la ofrenda de flores que se celebrará el viernes por la tarde, a la que los participantes acuden ataviados con el traje regional.

Los actos culturales, deportivos y musicales completan el programa festivo que ha organizado el Ayuntamiento para este intenso fin de semana y a lo largo de la próxima semana, para la que se ha programa do los tomeos de balonceso, bádminton y frontenis.

# Refuerzo de 3 camiones nuevos para la recogida de basura

SORIA

La Diputación de Soria ha incorporado tres nuevos camiones de recogida de residuos a su flota, equipados con las últimas tecnologias para mejorar la eficien cia del servicio. Entre ellos, se incluve un camión recolector bilateral para contenedores con enganche a seta F90 de superficie y soterrados, con contenedor compactador sobre portaconte nedores, y dos camiones recolectores bilaterales para contenedores con enganche a seta F90 de superficie, equipados con cajas compactadoras fijas sobre

Gracias a su sistema de recogi da 'easy', estos vehículos pueden operar de manera rápida y eficiente en los distintos pueblos de la provincia.

La dotación de nuevos vehiculos forma parte de un acuerdo entre la Institución Provincial y Valoriza Servicios Medioambientales. Los camiones, adquiridos por la empresa adjudicataria, tienen un coste aproximado de 450.000 euros cada uno, dependiendo del modelo.

# Tardelcuende colocará paneles solares en la ludoteca

SORIA

El Ayuntamiento de Tardelcuende va a rehabilitar integralmente y colocar paneles solares en el tejado de la ludoteca sita en la ca lle San Esteban en la que inverti rá 65,340 euros. Para estas obras cuenta con subvención del Gobierno, a través del programa DUS 5000.

El Ayuntamiento pizorrero ha licitado ya, tal y como recoge la Plataforma de Contratación del Sector Público, estas obras cuyo plazo de ejecución se prolongará hasta el 14 de julio próximo. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 12 de junio y el día 13 se abrirán las plicas recibidas para su evaluación y adjudicación de la actuación

Este edificio municipal tiene una cubierta a dos aguas a la que se le ha añadido un módulo de acceso, también a dos aguas. El módulo principal, donde si sitúa la sala de la ludoteca tiene una cubierta de aproximadamente 12,50 metros de fachada por 8,50 de fondo. El módulo de acceso es tá adelantado unos cuatro metros.

# Villarig reprocha ante Vázquez que «el Hospital del Bierzo no puede seguir así»

• El presidente del Colegio de Médicos denuncia el deterioro del centro hospitalario de Ponferrada y exige al consejero de Sanidad que «los bercianos tengan el mismo trato que los ciudadanos de otras provincias»

RICARDO GARCÍA VALLADOLID

La polémica por la falta de oncólogos en el hospital El Bierzo de Ponferrada sigue sacudiendo a la Consejería de Sanidad y a su titular, Alejandro Vázquez, quien este miércoles se ha llevado de León una buena reprimenda por parte del presidente del Colegio de Medicos de Castilla y León, José Luis Diaz Villarig, a cuenta del deterioro del centro hospitalario berciano. El también presidente del sindicato médico (Cesm) no se ha escondido y ha cantado las 40 al consejero de lante de él y en presencia de varios de sus homólogos.

Durante la celebración de la jornada Mejoras del Sistema Nacional de Salud'organizada por el Con sejo de Medicos en Castilla y León, este miércoles coincidieron en la capital leonesa tanto Villarig como Vázquez, así como una importante representación de dirigentes procedentes de otras comunidades autonomas. Contexto que el presidente de Cesm aprovechó para abordar la calamitosa situación en la que la Consejería de Sanidad mantiene el servicio de oncología de El Bierzo, ahora cubierto a modo de parche, con médicos proce dentes de otros hospitales.

«Castilla y León tiene un problema importante que son las zonas de difícil cobertura y hay que tener actitudes valientes para solu cionarlo. No es solamente un problema de dinero, es un problema muchísimo mayor, pero no pueden seguir las zonas y, sobre todo El Bierzo, en la situación en que se encuentran», reivindicó Villarig.

Pero las palabras del presidente del Consejo general de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León no se quedaron ahí, sino que arremetió también contra las diferencias entre territorios reclamando a la Consejería que actúe para que «los bercianos tengan el mismo trato que los de Valiadolid, Salamanca u otras provincias». No en vano, aludió a «la discriminación que tienen algunas provincias res pecto a otras y los hospitales entre



José Luis Díaz Villarig y Alejandro Vázquez en la jornada 'Mejoras del Sistema Nacional de Salud' en León. ICAL

ellos». «Para eso tenemos que tomar medidas valientes, porque to dos los ciudadanos de esta Comunidad son lo mismo, pagan los mismos impuestos y tienen los mismos derechos», advirtió delante del propio Vázquez, que tuvo que enfrentarse a estos reproches por una gestión cuestionable que ya aca para críticas llegadas desde varios frentas

No obstante Vázquez, que pese a asistir a esta jornada en León no visitó el hospital El Bierzo para in teresarse por su situación, pareció no dar mayor importancia a las declaraciones de Villarig. Se limitó a señalar que un foro de estas características sirve «para debatir de modo sosegado sobre problemas importantes del sistema sanitario co mo financiación, cronicidad, digitalización, jornada médica o Atención Primaria».

Fue en otro punto de su intervención en la jornada 'Mejoras del Sis tema nacional de Salud' cuando Alejandro Vázquez consideró opor tuno ahondar en la situación del hospital de Ponferrada, aunque ello sirviera para anunciar que ya son tres las provincias que enviarán oncólogos allí para suplir las dos bajas. En concreto serán especialistas de León, Valladolíd y Salaman ca, lo cual no deja de ser una solución temporal para un problema de falta de profesionales que ya ha cru zado la dramática barrera de no poder atender a los pacientes, hasta el punto de que días atrás algunos enfermos de cáncer fueron envia dos de vuelta a sus casas.

Mientras tanto, Vázquez se encomienda a las plazas de estabilización publicadas por Sanidad hace pocos días. «Hemos sacado a estabilización las plazas del Bierzo y hay candidatos que las han firmado. Esperamos que se incorporen y mientras tanto y mientras sea necesario se utilizará el potencial de la Comunidad para que se dé asís tencia a los pacientes oncológicos bercianos en El Bierzo», remarcó y mirando así al futuro para esperar la resolución de un grave proble ma

Hay dificultad en determinadas especialidades, dijo, como ocurrió la semana pasada en Oncología en Ponferrada, «pero la responsabili dad es que se dé asistencia a los castellanos y leoneses en su terri torio». «Evidentemente que tenemos dificultad y ha habido un momento puntual y vuelvo a pedir disculpas, pero al día siguiente se pres tó atención», matizó, informa lcal.

Vázquez comentó que la falta de profesionales no tiene una solución fácil y se han aumentado las plazas disponibles en el MIR (Medico Interno Residente) aunque, «desgraciadamente, este año han que dado más plazas libres de médico de Familla que nunca, pero todos estamos trabajando en la línea de incrementar la potencialidad de formación de medicos especialistas en nuestros sistemas de salud». Una

afirmación que, de hecho, no es nueva, puesto que ese compromiso para buscar una solución a la falta de facultativos se viene repitiendo desde hace meses e incluso años.

«Luego, los condicionantes sobre dónde eligen estar son muy individuales y a veces hacen que se formen en Castilla y León y vayan a otras comunidades a trabajar. Pe ro creo que dentro del Sistema Nacional de Salud nuestra obligación es poner el máximo de plazas de formación a disposición para tra bajar conjuntamente todo», aña dió y aseguró que los incentivos de tipo económico no resultan suficientes para atraer profesionales a determinados territorios.

Vázquez y Villarig estuvieron acompañados en León de sus homólogos de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, La Rioja, María Martín y Cantabria, César Pascual, además del ex consejero del País Vasco, Rafael Bengoa.

De lo que no hay duda es de que el hartazgo se ha instalado ya en tre los ciudadanos de El Bierzo, que este mismo martes se concentraban a las puertas del hospital para reclamar a la Junta de Castilla y Le ón mejoras en la sanidad pública de la comarca. Más de un millar de vecinos participaron en esta manifestación que coincidió justo una semana después de que la falta de oncólogos obligara a enviar a los pacientes de cancer de vuelta a su casa sin ser atendidos.

También se han sumado a estas reivindicaciones algunas organizaciones sindicales, como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que denunció hace solo unos días «la desatención y menosprecio que sufren los pacientes y profesionales del Área de Salud del Bierzo», en este caso relacionada con la falta de oncologos y urgió soluciones.

De los cuatros especialistas de Oncología que deben prestar servicio en el Área de Salud del Bierzo, dos se acaban de ir por el concurso de traslados recientemente resuel

PASA A PÁGINA SIGUIENTE



#### VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

to y los otros dos tienen baja laboral, recordaron, y acusaron de falta de previsión y de resolución tanto a la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo como a la autonómica. «ante un problema que ya se esperaba, porque se sabía que dos de los oncólogos iban a cambiar de destino», según informa lcal.

Este problema de carencia de facultativos, señalaron, no es nuevo y aluden al «recurrente asunto de Cardiología». Lejos de solucionarse, lamentan, la Gerencia «sigue poniendo parches, como el desplazamiento de oncólogos desde León, en lugar de tomar decisiones valientes», las mismas que ayer volvió a reclamar Villarig al conse jero del ramo.

«Ya vale de sobrecargar al resto de profesionales para que asuman tareas y asistencia que no les corresponden, siempre en aras de mantener la atención al usuario final», recalcó el res ponsable de Sanidad de CSIF en El Bierzo, Maximino Prieto.

CSIF exige que se dote al Área de Salud del Bierzo y a las de más zonas de difícil cobertura de la Comunidad «de medidas reales y a corto plazo que atraigan médicos y no nos mareen con planes que no van a ninguna parte, y que lo único que hacen es seguir hundiendo la sa nidad pública en esta tierra».

A pesar de que el consejero Vázquez afirmara ayer que en El Bierzo ha habido un «momento puntual» en el que no se ha podido prestar la adecuada atención a los pacientes, la realidad que muestran las numerosas revindicaciones que se han producido en los últimos días y otras muchas que vienen de meses atrás es que este problema tiene más trascendencia.

No es ninguna novedad que el hospital de Ponferrada sufre gravemente la falta de profesionales, más aún que lo que lo ha cen otros centros de la Comu nidad. Eso se traduce en listas de espera desbocadas y con algunas especialidades y consultas con tiempos inasumibles. Tal y como señalaba recientemente Csif, que en algún mo mento no hubiera suficientes medios humanos para atender a los pacientes era solo cuestión de tiempo, hasta el punto de que ahora es una realidad.

Queda por saber si la estrate gia de la Consejería de Sanidad para revertir esta dramática situación de cara al futuro pasa por alguna medida más allá de confiar en los puestos de esta bilización publicados reciente mente. Al fin y al cabo, el hos pital de El Bierzo no solo abarca a los ciudadanos de Ponferrada, sino a los de toda una comarca que ven como lejos de mejorar sus circuntancias, em peoran paulatinamente hasta limites que parecían imposibles.

# Castilla y León se sitúa a la cabeza del país en inversión en I+D con 75M€

La Comunidad gasta en investigación y desarrollo un 20% más que el año anterior / Mañueco señala que «esta es una tierra de talento y hay que sentir orgullo de ello»

### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

Castilla y León es una de las comunidades autónomas que más gasto realizan en I • D (investigación y de sarrollo), colocándose a la cabeza del país en este aspecto. No solo eso, sino que la región moviliza actualmente 75 millones de euros para este fin, un 20% más que el año anterior. No en vano, este sector emplea a 1.800 personas a jornada completa, más de la mitad mujeres.

Son cifras que el presidente de la Junta, Alfonso Fernandez Mañueco, extrajo este miércoles del Instituto Nacional de Estadística y que ofreció durante su intervención tras visitar la empresa 53Biologics, ublcada en el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid). Allí, el jefe del Ejecutivo autonómico ha incidido en el potencial del sector de la bio tecnología como uno de los principales motores de desarrollo de la Comunidad y, también, por ser una fuente de atracción y retención del talento joven.

En este sentido, Fernández Mañueco ha puesto en valor que «Validadolid y Castilla y León constituyen un buen espacio para el talento de nuestros jóvenes», al tiempo que ha añadido que la Comunidad está «entre las que tienen mayor ca pacidad de investigación y de desarrollo en el sector farmacéutico». «Nos debemos sentir orgullosos», ha asegurado el presidente de la Junta.

También ha apuntado, en la misma linea, que «la biotecnología tienen un gran potencial en Castilla y León», y ha recordado el plan de retención del talento joven anunciado recientemente con el que la Junta pretende invertir 300 millones de euros durante los próximos años. Para esta linea de trabajo, el presi-



El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visita la 53Biologics. ICAL

dente de la Junta ha querido invitar a universidades, empresas tecnológicas y centros de investigación.

«Estas es una tierra de talento y tenemos que sentir orgullo de ello», ha reconocido Mañueco, si bien ha apuntado que «a veces nos cuesta sentir orgulio de lo que somos capaces de realizar». Pese a todo, ha definido a Castilla y León como una comunidad «atractiva para invertir, para investigar y para crear empleo vinculado al talento».

También ha señalado Fernández Mañueco sobre los jóvenes que el objetivo es apostar por este sector de población y su futuro, con bases firmes para crear empleo especializado y de calidad. Todo ello, a través de los distintos servicios públicos que ofrece la Junta, como la sa nidad, la educación o los servicios sociales.

Por todo lo anterior ha reconocido que 53Biologics es un buen ejemplo del potencial de la industría de la biotecnologia de Valladolid y de Castilla y León y de su atractivo pa ra la inversión y la atracción de empresas líderes en el sector, creando, a su vez, espacios adecuados para el talento de los jóvenes. Esto es fruto, entre otros aspectos, del entor no de estabilidad y de apoyo a la competitividad empresarial.

En este sentido, Fernández Ma-

fiueco ha subrayado que, a través de la colaboración con compañías punteras como esta, la Junta sigue trabajando con el objetivo de implantar un modelo de desarrollo asentado sobre las bases de la innovación, la sostenibilidad y la alta calidad de vida.

53Biologics es una empresa lider en el sector biofarmacéutico, que está especializada en el desarrollo y la producción de medicamentos biológicos. Presta servicios a otras compañías que van desde el desarrollo preclínico hasta la fabricación de lo tes clínicos GMP, haciendo que los productos de sus clientes lleguen al mercado lo antes posible.

# El TSJ desestima la querella de CCOO contra Veganzones por injurias y calumnias

R. G. VALLADOLID

La enésima batalla judicial entre el consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones, y los sindicatos se ha saldado con una victoria para el primero después de que el TSJ haya desesti mado la querella de CCOO contra él a raiz de que les llamara «comegambas» o «parásitos», entre otras descalificaciones, ya que entiende que éstas no constituyen infracción penal.

A través de un comunicado de prensa, fue el sindicato el que ayer publicó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de desestimar la querella pero haciendo hinca pié en que la sala entiende que las pa labras del consejero, aunque dentro de la legalidad, también son «incorrectas, ofensivas e innecesarias» y que podrían haberse sustituido por «otras menos hinentes».

El auto del TSJ, dictado como con secuencia de la querella por calumnias e injurias presentada por CCOO Castilla y León contra Veganzones, reconoce que dichas críticas se hacen «de una manera áspera e inapropiada». La Sala señala que el cargo institucional le ampara, porque dichas acusaciones se hicieron en un contexto político con-

creto. Además, el auto indica que la la bertad de expresión del Estado de De recho contempla este tipo de mamiestaciones, por lo que «no son constitutivas de infracción penal».

El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, valorópositivamente la sentencia del TSJ, por que reconoce que las criticas y atribuciones del Consejero de Empleo contra los sindicatos fueron «objetivamente injuriosas». Por otro lado, Andrés lamentó que el auto no reconozca la infracción penal para que el consejerose disculpara públicamente: «Era lo único que pedíamos en la querella». Según el auto, las acusaciones de Veganzones contra los sindicatos «son claramente incorrectas y ofensivas, y probablemente innecesarias para el fin perseguido por el querellado al pronunciarlas, que bien pudiera haber utilizado otras menos lurientes».

No obstante, el auto también recoge que «tales expresiones se realizaron o manifestaron, en todos los casos, en un contexto de crítica política y, en concreto, en la crítica de tal naturaleza que el querellado viene ejerciendo contra la labor de los sindicatos. Cri tica que puede calificarse de excesiva, quizás desde parámetros objetivos, pero que, dadas las condiciones y circunstancias en que se produjo, hay que entender amparada por el derecho a la libertad de expresión del querella do, careciendo, por tanto, de trascendencia penal».

# Mañueco acusa a Sánchez de «mentir» al dedicar 5 días a la «defensa legal» de su mujer

Está dispuesto a «ir a los tribunales» para frenar la supresión de 346 paradas de los buses interurbanos de Castilla y León

#### VALLADOLID

El presidente del Partido Popular de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco, acusó ayer al presidente del Gobierno. Pedro Sanchez, de «mentir» al dedicar los cinco días de reflexión que se tomó a finales del mes de abril para «preparar la defensa legal» de su mujer. Begoña Gómez, que está, según Mañueco, «investigada por la justicia».

"Practica la peor corrupción política que existe: mentir constantemente a los españoles", señaló el presidente del PPCyl, durante el acto de campaña para las elecciones europeas que la formación 'popular' de la Comunidad celebró en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero.

Y es que, para Mañueco, estos comicios son «la oportunidad de enseñar a Sánchez la puerta de salida» al presidir un Gobierno «en el dique seco y con achaques de moribundo», como demuestran las «mentiras constantes» de las que el presidente del PPCyL acusó al máximo representante del Ejecutivo central, informa ical.

"Decía que no iba a pactar con Bildu y son sus socios de cabecera, que la amnistia no era constitucional y la aprobará mañana (por hoy), y que se iba a reflexionar cuando se fue a preparar la defensa legal de su mujer, que está investigada por la justicia», reflexionó el presidente del PPCyL, que llamó, ante las elecciones europeas, a «rechazar las políticas de confrontación y crispación, de agravios y ofensas a nuestra Comunidad» de las que acusó al PSOE.

De hecho, Mañueco consideró que la formación socialista mantiene en Castilla y León «retrasos en las in fraestructuras, que perjudican a la



Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a Laguna de Duero. ICAL.

competitividad de nuestras empresas y al turismo, desprecios al sector del vino, del azúcar o de la automoción, tan importante en Castilla y León y Valladolid, y han roto el equilibrio entre el lobo y el ganade ro, perjudicando a las explotaciones y al mundo rural».

En ese sentido, el presidente del PPCyl. señaló «un denominador común» en todas estas políticas: la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cabeza de lista del PSOE en estas elecciones europeas y que «vendrá a hablar de futuro, pero hace daño a agricultores y ganaderos, a los trabaja dores del sector del automóvil, a la industria agroalimentaria, al empleo y a las oportunidades en esta tierra».

Mañueco se mostró dispuesto a «ir a los tribunales» para «defender a la gente de nuestra tierra y nues tros pueblos» frente a la supresión de 346 paradas de los autobuses interurbanos en Castilla y León que, aseguró, va a llevar a cabo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por el vallisoletano Óscar Puente.

Según Mañueco, el nombramiento de Puente ya fue un movimiento del presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, «para avergonzarnos a todos» los castellanos y leoneses, al go que, a su juicio, se demostró en el momento en el que el ahora ministro de Transportes «nos llamó geniátrico a cielo abierto, despreciando a nuestros mayores».

Ahora, tal y como apuntó el pre sidente de la Junta en Laguna de Duero al que acudió como máximo mandatario del Partido Popular en Castilla y León, «ha explicado el nuevo mapa de transporte interurbano» que supone «un nuevo palo» para la Comunidad, ya que «va a su primir 346 paradas en pueblos de Castilla y León».



Iratxe García (PSOE), durante su intervención en Burgos. ICAL

# Iratxe García: «Tenemos el futuro de Europa en nuestras manos»

La dirigente socialista acusa al Partido Popular de unir sus votos a la ultraderecha

#### VALLADOLID

La número dos del PSOE a las elecciones europeas, lratxe García, se ñaló ayer que los ciudadanos tienen «el futuro de Buropa en sus manos» al decidir entre «un Europa de igualdad y justicia» o una derecha «arrodillada a la ultraderecha». García apuntó que «todo lo mejor que le ha pasado a este pais ha sido gracías a Europa» y ha añadido que la Europa socialdemócrata está «cerca de la gente».

García señaló en un acto celebrado en Burgos que la opción vá lida del voto es la socialista para que «las políticas agrarias no desaparezcan» y para «frenar el cambio climático» al tiempo que ha criticado al PP porque «al acabar la legislatura han terminado unien do sus votos a la idea de la ultraderecha», informa Europa Press.

La número dos del PSOE respondió al vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, recordando la respuesta que hace años dio a un eurodiputado polaco de la extrema derecha por la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

«Se lo dije en su momento al polaco y se lo digo al de Burgos, no vamos a permitir esa desigualdad porque tenemos mucho que ofrecer y avanzar en una Europa donde nadie nos diga lo que las mujeres podemos o no hacer», ha señalado la eurodiputada.

García pidió que el próximo 9 de junio se «vaya con el mismo convencimiento» que el pasado 23 de julio donde «España fue un ejemplo en Europa de cómo parar a la extrema derecha» al tiempo que ha reconocido que sintió «orgullo» cuando otros eurodiputados de otrospaíses «felicitaron al PSOE por haberlo conseguido».

Por otra parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, señaló que el 9 de junio Europa «puede retroceder por primera vez en 40 años» si entran «los que quieren destruir Europa». Tudanca apostó por «la Europa de Nadia Calviño» y no por la de «Rodrigo Rato del milagro económico, los recortes y la corrupción».

# Buxadé destaca que Abascal «salva» las relaciones diplomáticas con Israel

### VALLADOLID

El número uno de la candidatura de Vox al Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, aseguró ayer en Valladolid que gracias al viaje «extraordinario y urgente» Santiago Abascal para reunirse con el presiden te primer ministro israelí, Benja min Netanyahu, España ha logrado «salvar» las relaciones diplomáticas con este país y «calmar» la situación en «nombre de una buena parte del pueblo español que se avergüenza del comportamiento de Sánchez», informa Ical.

Buxadé, antes de participar en un

mitin en la plaza de la Universidad, donde estuvo acompañado por el presidente de la Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, los consejeros de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Comercio, Industria y Empleo, Mariano Veganzo nes y Gerardo Dueñas, respectiva mente, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que Abascal ha resuelto un problema «gravisimo» como podría haber sido, por parte del Parlamento Israelí, la aprobación de algún tipo de declaración en favor de la posible «separación de Cataluña o Vascongadas» de España.

En este sentido, indicó que el com promiso de Netanyahu con la sobe ranía y la integridad territorial de España constituye un «hito histórico», por lo que en nombre de «todos los españoles, solo le puedo dar las gracias a Santiago Abascal». Además, preguntado por las declaraciones de diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo, que calificó de «romería» el viaje de Abascal, Buxadé aseguró la representante del PP debería dar las gracias a Abascal a la vez que ar gumentó que estas críticas solo ponen de manifiesto que en el PP «ni se enteran de nada, ni tienen ningún ti-



Pollán, Millán, Buxadé, Dueñas y Veganzones, en Valladolid. ICAL

po de opinión propia al respecto».

Por otra parte, hizo un liamamien to a los jóvenes a «procrear de forma ordenada» y seguir el ejemplo del vicepresidente de la Junta, Juan Gar cía-Gallardo, que acaba de ser papá, para llenar el país de «españolitos» y acabar con la inmigración ilegal.

# Los ganaderos del asalto a la Junta en Salamanca aceptan 10 meses de cárcel

El juez les achaca desórdenes públicos, atentado, daños en bienes públicos y lesiones a varios agentes de policía

#### S. G. DEL CAMPO VALLADOLID

El Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca condena a diez meses de prisión a cada uno de los ocho ganaderos encausados por el asalto a la sede de la Junta de Castilla y Le ón en la ciudad charra, unos hechos ocurridos el 5 de junio de 2023 durante una concentración convocada por la denominada 'Plataforma en Unión por la Ganadería'.

En una sentencia de conformidad dictada ayer, el juez les achaca delitos de desórdenes públicos, atentado, daños en bienes públicos y lesiones por los que, además de la citada pena de prisión, deberán abonar conjuntamente 18.199 euros en concepto de responsabilidad civil a la Junta de Casti lla y León, por los daños causados, a la Dirección General de Policía y a a nueve agentes del Cuerpo Nacional de Policía. En concepto de multa por daños en bienes públicos, deberán pagar 7.200 euros --900 cada uno-, y otros 480-60 cada uno-por diez delitos leves de lesiones. Por último, les impone el pago de las costas.

Al haber manifestado las partes su decisión de no recurrir, el juez de clara que la sentenciase es firme. Por otro lado, concede la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas a cada uno de los condenados por el plazo de dos años, con someumiento a la condición de no delinquir durante ese mismo plazo. Al tratarse de una sentencia de conformidad por el procedimiento de diligencias urgentes y julcio rápido, el procedimiento no ha pasado por el Juzgado de lo Penal. al que se remitirá la causa para que sea registrada y se proceda a la continuación de la ejecutoria.

### **ATENUANTE**

El fallo considera la circunstancia atenuante de reparación del daño, y de talla que ya se consignó en autos la totalidad de las cantidades indemnizatorias, una cantidad que el juzgado ordena abonar a los distintos perjudicados. Por otro lado, al tratarse de una sentencia de conformidad y al haber reconocido los procesados su autoria, se impone la pena solicitada por la acusación reducida en un tercio.

Considera la sentencia como hechos probados que el día 5 de junio de 2023, ante la sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca acudieron a la concentra-

ción comunicada por la entidad sin personalidad jurídica y denominación 'Plataforma en Unión por la Ganaderia', con motivo del conflicto entre el sector ganadero y las administraciones por los requisitos de sanidad ani mal, unas 500 personas, todos ganaderos, procedentes de la provincia de Salamanca y otras de la Comunidad.

El documento detalla que muchos ganaderos acudieron «provistos de palos y cayados, además de petardos de gran potencia que hicieron detonar y bengalas, golpeando, en un primer momento, con los palos el suelo y paredes» de la Delegación de la Junta en Salamanca, «y procediendo al lanzamiento de pintura y huevos contrasus ventanales, impactando alguno de ellos sobre los agentes de policía y generando momentos de tensión».

La sentencia detalla cómo creció el clima de tensión y, sobre las 13 horas y 8 minutos, múltiples manifes tantes entre los que se encontraban los acusados trataron de acceder, de forma violenta al interior de la Delegación Territorial de la Junta, provocando cuantiosos daños materiales y lesiones en los agentes.

# La Asociación de Gitanas califica de «aberración» rebajar la pena a un violador por «un estereotipo gitano»

«La jurisprudencia no puede quedar marcada por falsas creencias y estrechez mental de magistrados encargados de impartir justicia»

VALLADOLID

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Fakali calificó ayer de «auténtica aberración que un estereotipo antigitano marque el fallo» de una sentencia que ha rebajado la pena a un condenado por violar a una menor gitana, quien tuvo tres embarazos.

La Audiencia Provincial de Le ón confirmó este pasado lunes la condena de 8 años y nueve meses de cárcel a un hombre que dejó embarazada tres veces a una me nor. Una pena que, sin embargo, reduce la cantidad estimada por la Fiscalía, que pedía 37 años de cárcel por los hechos ocurridos al considerar el tribunal que «en la cultura gitana las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas» y esa circunstancia obra como atenuante.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilia y León (TSJCyL) ha rechazado las críticas vertidas respecto de varias sentencias so bre agresiones sexuales en León y Salamanca que, en determinados supuestos muy específicos de relaciones sexuales mantenidas de forma totalmente consentida por parte de un joven mayor de edad y de una persona menor de 16 años, han rebajado la pena al acusado aplicando una atenuante.

La entidad recuerda que, en España, la edad de consentimiento



El hombre condenado por dejar embarazada a una menor, en el juicio. D.L.

sexual se sitúa en los 16 años des de la reforma del Código Penal del año 2015, lo que «significa que cualquier conducta de contenido sexual» con un menor de 16 años es «agresión sexual, ya que se establece la presunción de falta de ca pacidad y criterio de este menor para consentir dicha relación sexual».

«Nos resulta desde todo punto incomprensible que el tribunal haya aplicado una atenuante muy cualificada en el caso de una me nor de 12 años agredida por un adulto amparándose en unas supuestas prácticas culturales», denuncia, informa Europa Press.

Asimismo, consideran «una au

téntica aberración que un este reotipo antigitano marque el fallo de una sentencia que debe condenar una agresión física, psiquica y sexual continuada sufrida por una menor de 12 años». «Nos resulta especialmente alarmante que resoluciones como ésta sirvan de precedente y referencia para el enjuiciamiento de futuros casos en los que la víctima sea una menor gitana. La jurispru dencia no puede quedar marca da por falsas creencias, estereotipos, ignorancia y estrechez mental de tres magistrados encargados de impartir Justicia», asegura la Asociación de Gitanas

# La Guardia Civil moviliza 46 efectivos para buscar al anciano perdido en Ávila

VALLADOLI

El dispositivo de búsqueda y localización de Crispin Sánchez, de 85 años y que desapareció el pasado lunes en Navahondilla (Ávila), puesto en marcha por la Guardia Civil continua activo con un total de 46 efectivos. El hombre, que vive en la Residencia Geriá trica de la localidad, está enfermo de alzheimer, por lo que los agentes trabajan en diferentes lugares del entorno por tierra, mar y aire.

Un total de 21 agentes pertene cen al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Barco de Ávila, Arenas de San Pedro y Navacerrada (Madrid), dos al Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Valladolid, quienes se encuentran buscando al anciano en bal sas de agua y en el Pantano de los Morales. Además, hay dos efecti-

vos de la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), ocho de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Arenas de San Pedro, dos de la Unidad 'Remotely Piloted Aircraft' (RPAS), informa Ical.

Con la aeronave no tripulada (dron) de la Comandancia de Ávi la, nueve de la Compañía de Seguridad Ciudadana Getafe (Madrid), uno del Servicio Cinológico de Zamora, y cuatro perros especialistas en búsqueda de per sonas desaparecidas.

Además, también se encuentran realizando labores de bús queda cinco efectivos de Emergencias 112 de Castilla y león, familiares y vecinos de la localidad de Navahondilla El Puesto de Mando Avanzado continúa en la entrada del municipio.

# Detenida una mujer con droga en su maleta en un autocar en Segovia

VALLADOLII

La Guardia Civil de Segovia detuvo a una mujer de 32 años, vecina de Madrid, en el término munici pal de Fresno de la Puente en la provincia segoviana como presunta autora de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras ser halla dos en el interior de su maleta un total de 9,440 gramos de marihuana, repartidos en ocho paquetes plastificados, mientras viajaba en un autobús de línea.

El pasado 24 de mayo, durante la realización de un dispositivo operativo realizado por la Guardia Civil en la A-1 contra hechos delictivos y en prevención del tráfico de sustancias estupefacientes y psi cotrópicas, componentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardía Civil ordenaron

parar un autobús en el que viajaban 28 personas, informa lcal.

Una vez que los agentes infor maron al conductor del motivo de la parada, se le solicitó la apertura de la zona de los maleteros, y la Guardia Civil realizó una inspección de su interior Los integrantes del operativo observaron una ma leta de color azul que les llamó la atención por su gran volumen y por la poca rigidez que presentaba. Una vez que se localizó a su propietaria, se abrió la maleta y se ha lló en su interior los ocho paquetes plastificados y prensados de marihuana, que arrojaron un peso total de 9.440 gramos.

La mujer fue detenida y puesta, junto con las diligencias policiales, a disposición del Juzgado de Pri mera Instancia e Instrucción número i de Sepúlveda.

# **DEPORTES**

# Pastor, garantía final

**FÚTBOL.** La sanción de Royo hace que el ilicitano ocupe el domingo en Yecla el centro de la zaga del Numancia / Será su sexta titularidad desde su fichaje el pasado enero

#### FÉLIX TELLO SORIA

Nacho Pastor será la gran novedad del C.D. Numancia en Yecla en la final por el ascenso a Primera Federación. Una variante obligada en el once rojillo por la sanción de Diego Royo y que ofrece totales garantías en un partido tan comprometido como el del domingo en el feudo del Yeclano. Será la sexta titularidad de Pastor desde que en enero llegase a Soria y tiene la experiencia de haber jugado la campaña pasada la final del play off con el Tarazona.

El encuentro en La Constitución de Yecla es el todo o la nada tanto para el Numancia como para el Yeclano. Una verdadera prueba de fuego en la que Pastor apunta a ser uno de los protagonistas para forma la dupla defensiva con De Frutos. Royo fue sancionado este miércoles con un partido y Javi Moreno no tendrá a uno de sus hombres de confianza, a unque Pastor fue una petición del míster en el mercado de invierno y en principio debería ser una garantía plena para el engranaje defensivo de los sorianos.

Pastor ya jugó la final del play off el curso pasado con la camiseta del Tarazona, aunque sólo pudo participar en el encuentro de ida ya que fue expulsado por doble tarjeta amarilla en el minuto 48. En aquella ocasión la ida no la jugaba Royo, pero sí lo hacía en la vuelta en Navalcarnero. A la inversa de esta temporada en la que se espera que el Numancia tenga igual



Pastor será, salvo sorpresa, el relevo del sancionado Royo en el centro de la defensa del Numancia. MARIO TEJEDOR

final feliz que el Tarazona en el curso 2022-2023.

Pastor fue uno de los refuerzos del Numancia en la ventana de enero y lo suyo fue 'llegar y besar el santo' al estrenarse ese domingo como titular en el choque ante el Llerenense. Ttitularidad y gol en la victoria soriana por 2o. Repetía en el once rojillo a la jornada siguiente en el triunfo por o-1 ante el Atlético Paso. Tenía continuidad en el equipo inicial en las derrotas contra Illescas y Badajoz y a partir de ahí quedó relegado al banquillo. No volvía a aparecer por la titularidad hasta un mes después, concretamente en el histórico 7-1 encajado frente al Sanse.

Ese 23 de marzo en San Sebastián de los Reyes fue la última vez que Pastor fue titular en la defensa numantina. Los problemas físicos le impidieron tener más presencia en el equipo yahora en el partido decisivo tiene que estar a su más alto nivel para ayudar a

los numantinos en su regreso a Primera Federación.

El de Elche ha tenido minutos en los otros tres partidos de este play off de ascenso, aunque siempre saliendo desde el banquillo. En Utebo suplió a Royo en el minuto 84 y en la vuelta ante los maños sustituyó a Soler. El domingo pasado saltó al césped dando el relevo a Ribeiro cuando los sorianos se quedaron en inferioridad por la roja a Royo.

## VOLEIBOL

## TRIUNFO DEL SPORTING EN EL NACIONAL INFANTIL

SORIA-El equipo infantil masculino del CV. Sporting Santo Domingo, Regalos Santiago Soria, comenzó con gran pie su andadura en el Campeonato de España de Voleibolde Clubes que se disputa en Lugo al vencer sus dos primeros compromisos. En el primero de ellos venciópor2-3 (25-13/23-25/26-24/23-25 y 6-15)a C.V. Benidorm, uno de los favoritos al título. En su segundo encuentro, los sorianos vencian con un claro 3-o (25-20/25-17 y 25-22), al CV. San Roque. Con estos dos resultados el equipo soriano se ha clasificado entre los doce mejores clasificados. Por otra parte, en el Campeonato de España Infantil Femenino que se disputa en Almería, el C.V. Río Duero cedía en suestreno por 3-0 (25-16/25-13 y 25-12) ante el C.V. Sant Cugat.

### BALONMANO

## JEREMY Y NACHO LÓPEZ, BAJAS EN EL BM SORIA

SORIA.—El Club Balonmano Soria ha dado a conocer las dos primeras bajas para la próxima temporada. Se trata de los argentinos Jeremy Figueredo y Nacho López, central ofensivo y lateral respectivamente. Desde la entidad soriana, que el viernes presentan al nuevo entrenador, se les desea la mejor de las suertes a ambos jugadores en su nueva andadura deportiva.

# José Osado, primer refuerzo del Grupo Herce

VOLEIBOL. Se trata de un líbero procedente de Voley Palma y que jugó con anterioridad en Ibiza, Melilla y Textil

SORIA

El libero madrileño José Osado se convierte en el primer fichaje de Grupo Herce Soria para la temporada 2024-2025. Se trata de un jugador de 27 años con una amplia trayectoria en la Superliga Masculina. Llega procedente de Club Voley Palma, equipo en el que ha militado las dos últimas campañas. Con anterioridad jugó en C.V. Ibiza, C.V. Melilla y Textil Santanderina, entre otros.

El nuevo jugador del equipo celeste, que suple al retirado Álex San Martín, disputó en la presente temporada 22 encuentros y 87 parciales, siendo uno de los titulares fijos del conjunto mallorquín. Sus estadísticas de recepción estuvieron por encima del 70%, un buen hacer que no pasó inadvertida por los técnicos de Grupo Herce Soria durante el encuentro que Palma disputó esta temporada en Los Pajaritos.

Con esta incorporación el grupo que dirigirá Alberto Toribio la próxima temporada comienza a coger forma tras la continuidad de Adrián Olalla y las renovaciones de Pepe Villalba, Joan Domenech y Fabián Flores. Desde el club soriano se trabaja en dar forma el grupo del curso 24-25.

# Marta Pérez estará en el Europeo de Roma

ATLETISMO. Se celebra del 6 al 12 de junio / Ibrahim Chakir seleccionado en media maratón / Daniel Cisneros, a la espera

SOR

Marta Pérez estará en el Campeonato de Europa de atletismo que tendrá lugar del 6 al 12 de junio en Roma. La atleta soriana forma parte de la lista de preseleccionados para la cita continental ofrecida ayer por el seleccionador nacional, José Peiró. La atleta de Adidas, de esta forma, sigue sin fallar en las grandes citas del atletismo estando en Mundiales, Juegos Olímpicos y Europeos.

Marta Pérez defenderá los intereses de España en la prueba del 1.500 y lo hará junto con Esther Guerrero. Sin lugar a dudas, las dos mejores especialistas españolas en la distancia del kilómetro y medio. La soriana corría el martes en Ostrava y confirmaba que está en un buen momento de forma al acabar la carrera en la octava posición con un tiempo de 4.03:46, que es la mejor marca española del año en el 1.500. Marta Pérez quiere hacer un gran papel en Roma, aunque en su punto de mira están los Juegos Olímpicos de París del próximo mes de julio.

Por otro lado, Ibrahim Chakir, atleta que entrena en Soria a las órdenes de Enrique Pascual Oliva, también estará en el Europeo como uno de los representantes de España en la prueba del medio maratón. Daniel Cisneros, del Atletismo Numantino, está pendiente de poder ir a Roma para competir en los 110 metros vallas.

El velocista tiene la mínima que exige la Federación Española de Atletismo para el Campeonato de Europeo de Roma que tendrá lugar del 7 al 12 de junio en Roma. El vallista del Club Atletismo Numantino lograba en el Meeting de Jerusalén una marca en el 110 mv de 13.63 y si tiene puntos en el world ranking será elegible para la cita continental.

España acudirá con hasta 89 atletas al Europeo de atletismo que se celebrará en la capital de Italia. Se trata de un equipo que tiene a 69 atletas fijos y otros 20 pendientes de que se confirme la entrada por ranking, entre ellos de pupilo de Enrique Márquez en el Numantino, Daniel Cisneros.

# ANUNCIOS BREVES

## **VENTA** INMOBILIARIA

101

SE VENDE piso en Almazán, 96 metros. 3 darmitorios dobles, 1 baño, dos terrazas, buena orientación, sol todo el día, totalmente amueblado, reformado, ascensor, 4 piso, pocos gastos de comunidad. Mejor ver, sin compromiso. 70.000 euros. Tel. 626 769 925

**EL@MUNDO** HERALDO-DIARIO DE SORIA

· ESQUELAS · 975 21 20 63

C/ Morales Contreras, 2 · SORIA ·

# **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO \_95.000€\_ 2 DORMITORIOS \_\_119.000€\_ 3 DORMITORIOS \_160.000€\_ ADOSADOS \_\_209.000€...



SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia. capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos, 30,000 euros, 629 286 155.

### MOTOR

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

Sus anuncios

**POR PALABRAS** Hame al

975 21 20 63

Envía SOY HUMANO al 28033 Juntos salvaremos más vidas **MEDICOS** SIN FRONTERAS www.msf.es/serhumano

#### **FARMACIA DE GUARDIA**

#### Mª Elena Milla Romera

C/ El Collado, 28 Tel. 975.211.099

#### **EN LA PROVINCIA**

Del 27 de mayo al 2 de junio

ALMAZÁN, BURGO DE OSMA, ÓLVEGA, SAN LEONARDO DE YAGŪE Y ARCOS DE JALÓN (24 H.)

SAN PEDRO MANRIQUE, ALMENAR Y COVALEDA (HASTA LAS 22.00H.)

### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

### Celia Carrascosa Martinez

C/ El Collado, 46. Tel. 975.212.443 Do lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

### Mª del Mar Lérida García

C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 08.00 a 22.00 h.

#### Mª Dolores Sánchez Barreiro Avda, Mariano Vicen, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Mª Victoria Martinez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183

De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h. Raquel Martinez García

Lir La Tejera, Z. Tel. 975.ZII.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Inmaculada González Gesteiro C.C. Camaretas, Tel. 975.249.002 De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h.



**EMBALSE CUERDA DEL POZO** 

## EL TIEMPO / HOY



## TELÉFONOS DE INTERÉS



RADIO TAXI

ROMBEROS Almazán El Burgo de Osma San Exteban de Gormaz Agreda TELE-RUTA CENTROS DE SALUD 975 220 904 Agreda 975 213 034 Arcos de Jalée 975 221 710 975 239 090 El Burgo de Osma

**PROVINCIA** 

GUARDIA CIVIL

976 320 311

975 341 211

Ülvuga Son Pedre Monstque Soria Rural Taxicología SACYL 670 647 218 975 300 961

Covaleda Qémara Son Exteliam de Gormaz San Leonardo de Yague

Bertanga de Duero

CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL Soria Faral Zone de Almazón

975 380 001

975 300 461

Zena Sur Bertanga de Ouero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Pleares Sur Tierras Altan

ASES DRAMIENTO A LA MUJER IMFORMACIÓN JCYL TRANSPORTES

Estación de autobuses Taxis El Tiempo

175 225 160 975 240 202 975 213 034

### MUSEOS

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 - 13 - 97 Lunes corrado.

#### **MUSEO PALEONTOLÓGICO** Ambrona

Domingue y fustivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

#### **ERMITA DE SAN BAUDELIO** Casillas de Borlanga

Del 1/6 at 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 1700 a 21.00 horas, Menos lunes y martes, Del I/II al 31/3: De microoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 13.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del t/4 al 31/5 y del t/9 al 3t/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.

### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telt. 975 / 23 -02-10. Lunes corrado por descarso

Garray Tell. 975 / 18-07-12. Damingos y lestivos: 10.0014.00. Lunes cerrado per descarso.

Montejo de Tiermes Tell. 975 / 18-61-56. Domingos y festivos: 10:00-14.00. Lunes cerrado por descarso.

Demingos y fostivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descarso.

### MUSEO DIDCESANO

Telf. 975 / 34 -Oi- 98. Grupos: tedos los dias previn putición de hera en el teléfono 975/34-01-96

### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 - 15 - 51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en hores de culto. En verano: 10.00-20.00.

### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. lovierno: sábado, domingo y festivos: 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

## COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Tolf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario do apertura: de Miércoles a. Demingto: 12:30-14:00 y (6:00-17:39 h. Lunes y martes cerrado.

# CASTILLO DE BERLANGA

Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

#### MONASTERIO CISTERCIENSE Santa Maria de Huerta

Tall. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18. Domingas y festivos: II.30 a I2.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS** ROMANOS

Medinaceli

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los dias) Herario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA Villar del Rin**

of 3 de sentimbre.

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

#### AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE NUMANCIAT

Garray Periodo: I de agosto a 31 de ectubre. Horario miérceles a domingo de 10 a 14 y de 16

### **MUSEOS ETNOLÓGICOS**

En Terreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcabilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se expenen utensillos, muebles, etc. ye fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

#### M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE AGREDA Llamar previamente.

#### Durante el verano abjerto de mjércoles a domingo, de 11.30 a 13.30 y de 17 a 20.

FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

**EL TORREÓN DE NOVIERCAS** 

#### VILLOORES El Burgo de Osma Telf. 975341006

contemporaneo)

Horario de invierno: Abierte sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica. muebles castellano-leoneses y de arte

### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EM

QUINTANA Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festives de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN ESTEBAN DE GORMAZ)

Horario: Mártes a domingo de II.00 a 14.00 horas de IZOO a 20.00 horas.

Tell. 975(86245, www.parqueromanico.com Camino Molino de los Gios

#### MEDIO AMBIENTE, PARQUE NATURAL CAÑON DEL RÍO LOBOS

Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particular es: abiente todos les dias de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/gropo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rulas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turistica e de identificación de setas, así como cursos y talleres. Herario. De l de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de microsles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los domingos de 10 a 14. Más información en navalenamicalogico.



## "Disfruta de los menús del Viernes y Domingo de San Juan en el Parador de Soria"

El viernes no necesitas coche te traemos y te llevamos Llama al 975 24 08 00 e infórmate



LA 8

06:00 Informerciales 06:50 Cuestión de prioridades **00:00** Naturaleza viva **00:05** Todos los días 10:30 Corazón apasionado 11:23 La 8 Noticias redifusión 11:53 8 Magazine rediffusion 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias 15:10 El tiempo

15:25 El campo al día

16:10 8 Magazine

18:45 El tiempo 18:55 El campo al dia 19:05 Acapulco Heat

20:40 El tiempo 20:55 La B Noticias

20:00 CyLTV Naticias

00:00 CyLTV Noticias

02:35 Infocomerciales

00:35 Programación local

21:30 8 Magazine redifusión

23-30 La 8 Noticias redifusión

15:35 La 8 Noticias redifusión

18:10 CyLTY Noticias. Con lengua de signos

|                                                                                            | SESIONES |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| SALA 1 - GUARDIANA DE DRAGONES<br>- MENUDAS PIEZAS<br>- EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS | 18,00    | 20.30 | 22.30 |
| SALA 2 - LOS BUENOS PROFESORES                                                             | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 3 - AMIGOS IMAGINARIOS<br>- FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX                               | 18.00    | 20.15 | 22.30 |
| SALA 4 - EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS                                                | 17.45    | 20.30 |       |
| SALA 5 - FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX                                                       | 17.45    | 20.30 |       |
| SALA 6 - GARFIELD. LA PELÍCULA<br>- CAIDA LIBRE<br>- EL ESPECIALISTA                       | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA7 - SEGUNDO PREMIO                                                                     | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 8 - DISCO, IBIZA, LOCOMÍA<br>- TAROT                                                  | 18.00    | 20.30 | 22.35 |

Martes cerrado por descanso de personal. Mércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.

CINES MERCADO

Jueves, 30 de mayo

- HISTORIAS

Viernes, 31 de mayo

SALA 1 - PANDILLA AL RESCATE

- TATAMI (VOSE)

SALA 2 - HISTORIAS

- AISHA

QUERIDA DESCONOCIDA

SALA 2 - UN SOL RADIANT (VOSE)

- EL ÚLTIMO VERANO (VOSE)

- EN UN MUELLE DE NORMANDIA

SALA 1 - CALLADITA



#### **LOS BUENOS PROFESORES**

Francia 2023. Dirección. Thomas Lilti, Reparto. Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, William Lebghill. Sinopsis. Empieza un nuevo curso escolar. Benjamin es un estudiante de doctorado sin beca. Ante la falta de perspectivas de futuro, acepta un trabajo como profesor en un instituto de Paris. Sin formación ni experiencia descubre lo duro que puede ser la profesión de maestro en un sistema educativo afectado por una falta de recursos crónica.



#### **CAIDA LIBRE**

España, 2024, Dirección, Laura Jou, Reparto. Belén Rueda, Ilay Kurelovic, Irene Escolar, Manuela Vellés y Maria Netavrovana. Sinopsis. Marisol es la entrenadora nacional de gimnasia rítmica. Se acerca ol Campeonato del Mundo y ella deposita todas sus esperanzas en la medalla de oro en Angélica, la más prometedora del equipo. Dos semanas antes de la final, Marisol descubre que su marido tiene una aventura con una mujer con la que espera un hijo.

UNA DE LAS MESORES PRESCULAS DEL AÑO?

último verano

### Cyl 7

08:35 Cuestión de prioridades.

09:45 Piedra salare Piedra.

10:40 Mondo natural. It:10 Patrones de moda.

t200 Hechie en Cyl. (2:00 Todas las dias.

14:30 CyLTV Noticias I.

15:10 El Tiempo L

15:25 El campo al día. 15:30 DvLTV Noticias I (Redifusión).

18:00 Cine de tarde: Guerra de hermandades.

2009 - James Hayman

17:30 El, tiempo I.

17:46 Lo Mejor de Naturaleza Viva.

18:15 Flash Cierre de mercados.

18:25 Todos los dias. 19:50 Flash Cierre de mercados.

20:00 CyLTV Noticias 2.

20:40 El Tiempo 2.

20:55 Flash Cierre de mercados. 20:58 Vamos a dormir con los Momonsters.

20:59 El campo al día.

2:05 Avance Cuestion de Prioridades.

21:15 Cuestión de prioridades.

22-25 Ideas Mágicas.

00:15 CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

00:45 El Tierpoo 2.

00:55 Flash Cierre de morcados.

Ok00 El campo al día.

OtdO Cuestión de prioridades.

# CARLOS CUESTA

**SESIONES** 

17.30

19.30

17.00

19.00

SESIONES

17.30

19.30

17.00

19.00

21.15

21.30

# ESPECIALISTA EN TEJADOS NUEVOS O REPARACIÓN



Solución de goteras con total garantía.

CALLADITA

España: 2024 Dirección. Miguel Fass. Reporto. Pada Grimaldo,

Ariadna Gil, Luis Bermejo, Pol Hermoso, Violeta Rodriguez.

Sinopsis. Ana, recién Regada de Colombia, es empleada

doméstica en una lujosa mansión. La joven trabaje de sol a sol y

sin contrato, bajo la promesa de conseguir condiciones dignas al

final del verano, siempre y cuando sea discreta y calladita. Pero a

través de la empleada de la casa vecina. Ana descubrirá que las

cosas no son exactamente como lehan contado, y agranderá a

divertirse un pocomás durante su verano en la Costa Brana.

- Impermeabilización de terrazas y fachadas.
- Realizamos inspección técnica de tu tejado.
- Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis y sin compromiso.
- Soria y todas sus comarcas.



679421624

**EL ÚLTIMO VERANO** 

carrera y su vida familiar.

Francia. 2024. Dirección. Catherine Breillat.

Reparto. Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier

Rabourdin, Clotilde Courau, Angela Chen,

Serena Hu. Sinopsis. Anne, una britlante

abogada que vive con su esposo Pierre y sus

hijas, entabla gradualmente una relación

apasionada con Theo, el hijo de Pierre de un

matrimonio anterior, poniendo en peligro su

Especial descuentos zona del Burgo C/ Leones, 6. Berlanga de Duero (Soria)



Reducción, Administración y Publicidad: C. Morales Contrecas, 2. Sorra, 42001 Teléfene: 975-21-20-63. E mast de Reducción reducción golds elevanda es E mall de Publicidad: publicidad poblecidad poblecidad.



Los niños participantes en el Pleno Infantil. HDS

# Los niños se inclinan por hacer un parque musical

Un laberinto vegetal, un parque con juegos y material deportivo se unen como finalistas al plan ganador del presupuesto infantil

Casas en los árboles (Trilema, 4º A): laberinto vegetal con arbustos, en las márgenes del Duero (Arboleda, 40); laberinto vegetal con motivo numantino en San Prudencio (Infantes de Lara, 4°); parque infantil de aventura hasta cuatro años (Infantes de Lara, 6ºB); lugar de ocio y diversión con la ciencia como motivo (Las Pedrizas, 6º); parque de barras de calistenia en la antigua fábrica de harinas (Infantes de Lara, 6°A); parque infantil con tres en raya gigante y cama elástica (Santa Isabel); parque musical (Infantes de Lara, 4° B); parque de trampolines y otros elementos (Doce Linajes, 5°B); y material deportivo para el recreo en los colegios (Trilema, 4°B).

Tales eran las propuestas de los colegios dentro del concurso de los

presupuestos infantiles, las ideas que pasaron la criba previa del Consejo Infantil, y que ayer debatieron los propios niños en el Pleno Infantil. Con la presidencia del alcalde, Carlos Martínez, los chavales se decantaron por la idea del parque musical, defendida por alumnos de 4ºB de Infantes de Lara. El Ayuntamiento se compromete a realizar este proyecto, para lo que cuenta con una reserva presupuestaria de 40.000 euros.

Quedaron como finalistas el laberinto numantino, el parque infantil defendido por Santa Isabel y la propuesta de destinar el presupuesto a material deportivo, de manera que, depositado en el almacén, pudiera repartirse entre los colegios.

Se dio la circunstancia de que se esperaban tres propuestas finalistas para elegir la ganadora, pero la acumulación de puntos (los chavales evaluaban cada idea del uno al diez) arrojó un empate. Así que fueron cuatro los finalistas.

El programa de los presupuestos infantiles es ya un clásico dentro de las actividades municipales y plasma un apartado muy importante para el Ayuntamiento, como es la participación de los más pequeños. Soria cuenta con el reconocimiento de Unicef como Ciudad Amiga de la Infancia y, precisamente, este concurso con sus órganos, el Consejo Infantil y el Pleno, son elementos destacados de participación.

Los presupuestos infantiles buscan implicar a la infancia en las realizaciones en su esfera más cercana, como es la ciudad. Debate, trabajo en equipo y democracia con la votación definen este concurso para niños de Primaria.



Agustín Viana con el desfibrilador en Ángel Tejedor. CIRILO VARGAS

### INSTALACIONES

## EL AYUNTAMIENTO INSTALA NUEVE DESFIBRILADORES ADICIONALES

El Ayuntamiento de la capital amplía la dotación de desfibriladores en las instalaciones municipales, especialmente en los recintos deportivos. El concejal de Deportes, Manuel Salvador, y el jefe del parque de bomberos, Agustín Viana, presentaron la novedad en la piscina Ángel Tejedor. Cuatro polideportivos, el Ayuntamiento, la Audiencia, la Presentación, el mercado de abastos y el almacén municipal son los receptores de estos dispositivos cuyo manejo requiere un curso previo. Aproximadamente la mitad del personal de deportes ya lo ha realizado.



Imagen de unos torreznos, HDS

## UNIVERSIDAD

## LOS TORREZNOS NO PERJUDICAN CON OLIVA VIRGEN Y FIBRA

El consumo semanal de torreznos no perjudica a la salud de los comensales siempre y cuando la fritura se haga en aceite de oliva virgen extra y estos se combinen con otros alimentos ricos en fibra, según desvela un estudio publicado recientemente en la revista científica Tood Science & Nutrition'. La Facultad de Ciencias de la Salud de Soria, perteneciente a la Universidad de Valladolid, ha llevado a cabo este estudio que indica que un consumo de torrezno con ración adecuada o razonable-que puede ser unos 300 gramos a la semana-junto con una dieta rica en fibra es saludable y que puede incluirse y formar parte de una dieta adecuada.



EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

Cuota desde 169 €/mes

SKODA Kamiq 1.0 TSI 81kW 110CV Ambition 5p.

■ Gasolina 📾 2021 / 38341 km ② 1 año de garantía



Madurga Selection C/ Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50

